**JUEVES** 18 DE JULIO DE 2024

EL DIARIO LÍDER EN SEVILLA Y ANDALUCÍA

# Sanz no autoriza a la Iglesia el itinerario de la procesión magna

Tres informes técnicos desaconsejan el Paseo de Colón como eje de los actos del 8 de diciembre



Saiz Meneses con Sanz en el Palacio Arzobispal // ABC

El alcalde propone crear una mesa de trabajo con el arzobispo y el Consejo para diseñar el recorrido

PÁGINAS 14 Y 15





El presidente del Gobierno espera mientras Feijóo se encamina a la tribuna, ayer en el Congreso // L GIL







ABC DEL VERANO

# Sanidad pone en marcha su plan para prohibir fumar en las terrazas antes de fin de año

El anteproyecto deja en el aire qué ocurrirá en las playas y en otros espacios naturales, donde ahora está permitido el consumo de tabaco El ministerio quiere establecer restricciones a la publicidad y venta de cigarrillos electrónicos aunque no tengan nicotina sociedad



#### Nuevo frente para Begoña Gómez: la Complutense pide al juez investigarla

Apunta a que la mujer del presidente pudo cometer «apropiación indebida» por hacer uso personal de un 'software' y solicita que se indague si se causó «perjuicio patrimonial» ESPAÑA



#### SALA DE MÁQUINAS JULIÁN QUIRÓS

### Begoña en todas partes

A la oposición: la ultraderecha. Pero de la oposición: la ultraderecha. Pero el elefante en la habitación del Gobierno se llama Begoña y está haciendo colapsar al sanchismo y a su titular. El líder socialista se presentó ayer en el Congreso con las manos vacías, después de tres meses asustando a los medios independientes poco menos que con cerrarnos. Pero no puede hacerlo, el reglamento europeo que ahora se aplica en España se lo impide; es un escudo para proteger a la prensa de las injerencias del poder.

Así que la sesión donde Sánchez prometía impulsar la regeneración se truncó en otra de sus arremetidas contra la condición democrática de medio Parlamento y de medio país. Ni siquiera sus socios se tomaron en serio el presunto plan, tachado de cortina de humo. Salvo Mertxe Aizpurua, la portavoz de Bildu que mandaba en 'Egin' cuando el primer disparo a las víctimas de ETA salía con tinta. Se ve que el PSOE es capaz de digerir el rastro de la sangre y lo que de verdad le quita el sueño es el espectro de Begoña.

#### El TC culmina el borrado del mayor caso de corrupción de España

La exculpación de Gaspar Zarrías pone fin a la rebaja de condenas dictada por la corte de garantías en el fraude de los ERE SEVILLA

Condenado un exalcalde socialista de Los Palacios por la desaparición de dinero de los ERE

ANDALUCÍA

#### La ONU celebrará el año que viene en Sevilla su Foro de Desarrollo

El encuentro, fijado entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2025, reunirá a líderes internacionales en torno a la Agenda 2030 SEVILLA

El Gobierno rectifica y acepta ejecturar el tren litoral entre Málaga y Algeciras

ANDALUCÍA



#### FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

# Apoteosis de la trola

#### POR LUIS DE LA CORTE

«Las causas últimas de la impunidad que hoy disfrutan los políticos embusteros hay que buscarlas en nuestros ecosistemas informativos y en el auge de las políticas de corte populista y abierta o encubiertamente antiliberales que recurren sistemáticamente a las argucias de la posverdad. Beneficios aparte, el universo configurado por las plataformas digitales ha propiciado la subordinación de las lógicas informativas asumidas por los medios de comunicación serios y fiables»

a primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira». Con ese trueno abría el filósofo y periodista francés Jean François Revel uno de sus mejores libros, publicado en 1988. Indignado por las mentiras divulgadas en los países occidentales para deslegitimar sus mismos sistemas políticos y enmascarar los pecados de espantosas autocracias (mayormente de izquierdas), Revel constataba la contradicción de unas sociedades abiertas que avanzaban hacia la «era de la información» y donde el conocimiento iba convirtiéndose en la base del desarrollo económico y social, pero donde la falsificación de lo real seguía siendo práctica cotidiana. ¿Qué hubiera dicho entonces de nuestro tiempo político?

Por supuesto, la política siempre ha mantenido una relación difícil con la verdad que no vamos a simplificar. Pero recientemente el recurso a la mentira parece haber alcanzado cotas inéditas en sociedades donde no rige una censura oficial (en las otras, ciertamente, la invención de falsedades es el oxígeno que mantiene vivos a los regímenes autocráticos). Si algo había venido poniendo límites a las mentiras de los políticos en democracia era el alto precio que llegarían a pagar al ser reconocidos como simples embaucadores. «En circunstancias normales -escribió la gran Hannah Arendt- el mentiroso acaba siendo derrotado por la realidad». Pero si eso era lo normal está claro que ha dejado de serlo. Así lo muestra en España un Gobierno erigido y sostenido a fuerza de gestos y actuaciones inicialmente negados y ejecutados después con desvergonzado cinismo, sin sufrir por ello ninguna merma significativa de apoyos. Pero no estamos solos: miremos a la gran democracia estadounidense y comparemos el coste que la mentira tuvo para dos presidentes de distintas épocas, Nixon y Clinton, frente al que ha deparado al estrafalario Donald Trump, cuyo interminable historial de embustes no le ha inhabilitado para emprender una campaña electoral que podría llevarle de vuelta a la Casa Blanca. Por lo demás, lo peor no es que nos mientan sin parar, sino la masa de ciudadanos que una y otra vez se muestran dispuestos a olvidar o excusar las mentiras más cínicas y flagrantes, condenándonos a un círculo vicioso que degrada la calidad de los sistemas democráticos a velocidad de vértigo.

Las causas del problema son variadas, por lo que me limitaré a nombrar y recordar las más relevantes. El sistema cognitivo humano incluye diferentes mecanismos que nos hacen vulnerables a los embustes, el autoengaño y la generación de explicaciones exculpatorias de toda clase de conductas tramposas e inmorales, incluida la mentira. Aunque no haya espacio para inventariarlos, me refiero, por supuesto, a la misma clase de resortes mentales que contribuyen a mantener las creencias más irracionales y disparatadas. Sin perder de vista que la facilidad para dejarse engañar y perdonar em-

bustes no es indiscriminada. Pues, si por un lado solemos estar más dispuestos a creer aquellas palabras y relatos falaces que confirman nuestras creencias, intuiciones morales y preferencias políticas, por otro las mentiras con más posibilidades de ser ignoradas, excusadas, perdonadas u olvidadas suelen provenir de personas, grupos, organizaciones o medios de comunicación con los que nos sentimos identificados. Con todo, esas inclinaciones esencialmente irracionales coexisten con capacidades y motivaciones no menos universales que tiran en dirección contraria, hacia el ideal racional de la búsqueda de la verdad. Por eso, la epidemia de mendacidad que padecemos solo puede terminar de explicarse atendiendo a los cambios sociales e históricos que operan a favor de la mentira y su disculpa.

ay quien piensa que el auge de los políticos mentirosos trae causa de la crisis epistémica que empezó a fraguarse a finales del siglo pasado gracias a la irrupción de la filosofía posmoderna y la difusión de sus postulados antirrealistas o relativistas (resumible en una conocida sentencia de Nietzsche: «No hay hechos, solo interpretaciones») y que ha desembocado en un tiempo presuntamente caracterizado por la renuncia a distinguir entre afirmaciones verdaderas y afirmaciones falsas que algunos llaman posver-

dad. Les confesaré que esta explicación no termina de convencerme. No sé si algún filósofo posmoderno se comporta realmente como si no hubiera verdades objetivas, aunque lo dudo. En cualquier caso, estoy seguro de que el común de los mortales seguimos viviendo nuestras vidas apoyándonos en un montón de verdades sencillas y en algunas creen-

cias que suponemos verdaderas (la actual proliferación de bulos, patrañas y teorías conspirativas es una prueba extrema de ello) y así me parece que les ocurre también a los políticos tramposos y a sus víctimas. La posverdad no es tanto un consenso consumado sobre la irrelevancia de los juicios de verdad como una estrategia política basada en el fomento de la confusión y la duda, la propagación de falacias y medias verdades y la manipulación de los sentimientos y las pasiones.

os principales aceleradores de la mentira y las causas últimas de la impunidad que hoy disfrutan los políticos embusteros hay que buscarlas en nuestros ecosistemas informativos y en el auge de las políticas de corte populista y abierta o encubiertamente antiliberales que recurren sistemáticamente a las argucias de la posverdad antes mencionadas. Beneficios aparte, el universo configurado por las plataformas digitales ha propiciado la subordinación de las lógicas informativas asumidas por los medios de comunicación serios v fiables (fundadas en la verificación de los datos) a la lógica de unas redes sociales saturadas por un flujo constante y

abrumador de informaciones no contrastadas cuya difusión depende exclusivamente de su ajuste a preferencias y afinidades personales. En estas condiciones, los hechos no son juzgados por su valor de verdad sino por su deseabilidad, en clara imposición del principio del placer sobre el de realidad, por expresarlo con términos de Freud. Asimismo, y como es bien sabido, al primar la conexión con usuarios con quienes se comparten valores y creencias, las redes sociales dan como resultado la creación de burbujas de opinión que reducen las oportunidades de confrontar los propios juicios y puntos de vista con otros diferentes. No hay mejor trasfondo sobre el que proyectar un discurso político dirigido a desacreditar y estigmatizar a los oponentes y alimentar el miedo, así como el resentimiento y el odio contra los que piensan de otra manera y apoyan opciones de gobierno distintas a las propias. Cuando esa clase de discurso infecta la esfera democrática los hechos dejan de ser sagrados y nada que se haga en defensa de la propia tribu política (y en contra de sus presuntos enemigos) carecerá de justificación o disculpa. Ni siquiera las mentiras más gruesas e indignas que otros quieran disfrazar como cambios de opinión.

NIETO

Luis de la Corte

es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

ABC DE SEVILLA FUNDADO EN 1929 POR DON JUAN IGNACIO LUCA DE TENA

### ABC

DIRECTOR
JULIÁN QUIRÓS

DIRECTOR ABC SEVILLA

#### ALBERTO GARCÍA REYES

Director Adjunto

Juan José Borrero

Subdirectores

Manuel Contreras

Alejandra Navarro

Redactores Jefe

Juan Soldán

Eduardo Barba

Secciones

J. M. Serrano (Fotografía)

M. Jiménez (Web)

A. R. Vega (Andalucía)

J. Arias (Desarrollo digital)

M. González (Deportes)

J. Macias (Sevilla)

R. Román (Audiencias)

M. Lainez (Cierre)

A. Rodríguez (SEO y Redes Sociales)

J. Díaz (Sevilla)

Directora General Ana Delgado Galán

ABC ANDALUCÍA

DIRECTOR GENERAL Álvaro Rodríguez Guitart

Control de Gestión y RR.HH.

Juan José Bonillo Publicidad

Zoila Borrego

Comunicación

Marta Parias

Digital Alejandro Salazar

Editado por Diario ABC, S. L. U. Albert Einstein, 10 Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla

> Teléfono de atención Diario ABC Sevilla 954 488 888 Centralita 954 488 600

> Precio ABC 2,00 euros

#### vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.648 D.L.: SE 3-1958 Apartado

de Correos 43, Madrid

#### **EDITORIALES**

### **UNA AGENDA SIN HERRAMIENTAS**

Sánchez comparece con las manos vacías, lo que refuerza la idea de que la regeneración es una excusa para lidiar problemas personales

ACE tres meses, cuando se enteró de que su esposa estaba siendo investigada judicialmente tras una serie de revelaciones periodísticas sobre sus actividades profesionales, Pedro Sánchez se tomó un periodo de reflexión que tuvo en vilo al país durante cinco días y concluyó que era necesario establecer una agenda de regeneración democrática para acabar con lo que definió como «bulos». Ayer, el presidente compareció en el Congreso con las manos prácticamente vacías y recurriendo a su estrategia habitual de atacar a la oposición, polarizando la situación. Sánchez intentó justificar su plan en la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación que, a su juicio, debería ser trasladado a nuestra legislación interna cuando lo cierto es que la norma es de aplicación directa. Alberto Núñez Feijóo desnudó sus intenciones reprochándole que «la única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque su mujer está siendo investigada en un juzgado y su hermano también está en sede judicial por cinco delitos».

La propuesta del presidente del Gobierno parte de un gran equívoco: prácticamente todos los bulos conocidos circulan por las redes sociales y no en los medios de comunicación. Sánchez citó cinco: que el 18% de los españoles piensan que la economía está en crisis aunque lleva 15 trimestres creciendo, que el 34% temen que alguien puede ocupar su casa cuando el número de viviendas afectadas es el 0,06% del total, que la gente cree que el número de inmigrantes es el doble de los que realmente hay, que uno de cada cinco españoles piense que vacunar a los niños es malo y que un 20% creen que el cambio climático no es fruto de la acción humana. Todos ellos forman parte de aspectos controvertidos en nuestra sociedad, pero que los medios de comunicación con domicilio conocido suelen tratar con criterios profesionales. No ocurre lo mismo en las redes sociales, ámbito en el que los bulos prosperan y sobre las cuales Sánchez no hizo propuesta alguna dejándolas fuera del plan.

Luego está la intencionalidad política del presidente, que hizo una interpretación sectaria de los bulos sugiriendo que en realidad nacen en «pseudomedios» que son financiados por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. En relación con los medios de comunicación, no parece que estas comunidades estén haciendo hoy nada que escape a lo que hicieron cuando fueron gobernadas por el PSOE o los nacionalistas.

ABC respalda plenamente el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación porque está dirigido a fortalecer y proteger el periodismo profesional. Y no hace falta que Pedro Sánchez haga nada, porque el reglamento ya está en vigor. En segundo lugar, respaldamos que se revisen los criterios y objetivos de la Ley de Publicidad Institucional, porque, en efecto, fue dictada hace dos décadas, cuando el ecosistema informativo estaba dominado por tecnologías que hoy están en franco retroceso y por tanto presenta muchas zonas de sombra; aunque no se nos oculta el alto riesgo de favoritismos y parcialidad política que implica tal reforma en manos de un Gobierno tan expeditivo. Por otra parte, con respecto a los cien millones en ayudas anunciadas a las empresas de medios, no se entiende bien porqué la prensa debe quedar al margen de los apoyos públicos que se han impulsado en numerosos sectores, tanto para paliar los efectos de la pandemia como el coste de la transformación digital. La prensa como tal no debe ser ni privilegiada ni discriminada. El problema en realidad es otro, el del potencial uso político que desde el poder se le puede sacar a esta herramienta para recabar apoyos y socavar la independencia informativa.

#### UN SALTO CUALITATIVO EN EL CASO DE BEGOÑA GÓMEZ

Una de las estrategias retóricas con las que el presidente Sánchez intenta restar credibilidad a la causa que investiga a su mujer por corrupción en los negocios y tráfico de influencias es la titularidad de los denunciantes. Sin embargo, ahora es la Universidad Complutense de Madrid, la institución universitaria más importante del país, la que ha solicitado al juez que investigue la posible apropiación indebida de un 'software'. El escrito que la universidad ha remitido al instructor advierte de la falta de colaboración de los implicados y señala que la conducta de Gómez podría haber generado un perjuicio patrimonial para la institución. Cabe recordar que el rector de la UCM, Joaquín Goyache, reconoció que fue convocado por la mujer de Sánchez a La Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, una convocatoria que invierte el orden natural esperable entre una institución y sus empleados. Con esta iniciativa de la Complutense, el caso de Begoña Gómez alcanza una nueva dimensión. El relato victimista de Sánchez sobre el fango, los bulos y una imaginaria persecución cada vez se hace más inverosímil.

#### **PUEBLA**

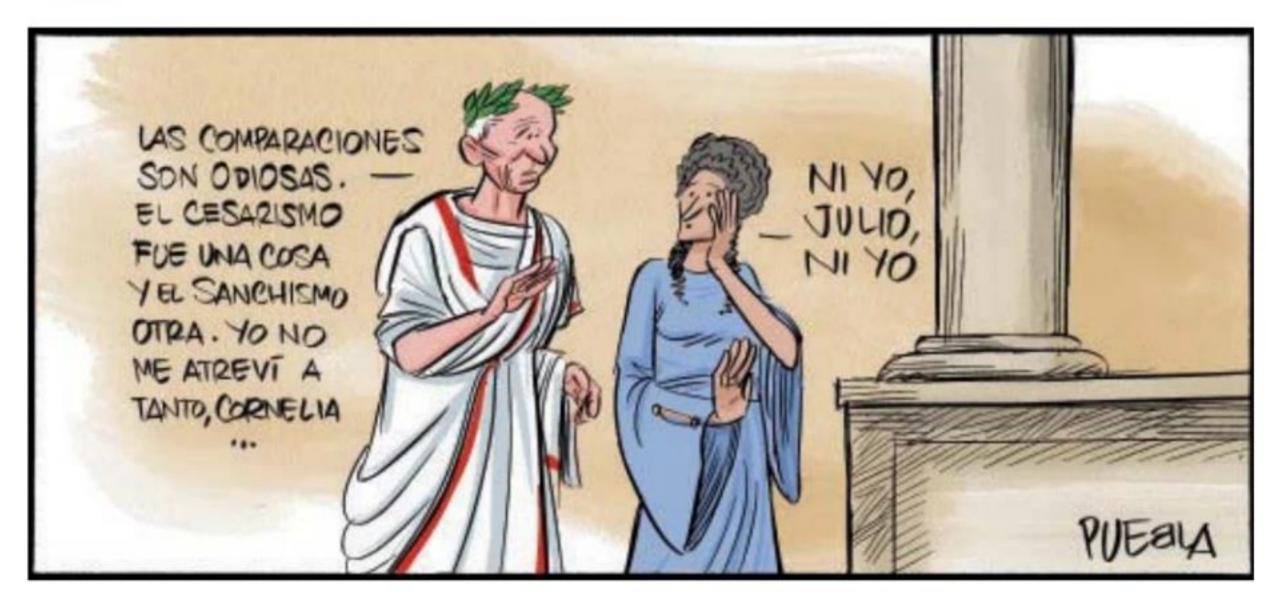

OPINIÓN 5

#### LLÁMALO X

### 42.000 desaparecidos

El Gobierno de Kiev estima que alrededor de 42.000 ucranianos han desaparecido desde el comienzo de la invasión rusa

#### JM NIETO Fe de ratas





LA ALBERCA

ALBERTO GARCÍA REYES

### No paren las máquinas

Sánchez se ha retranqueado en su plan porque han pasado las elecciones y ahora no necesita los votos radicales

OS pide la portavoz Peña que paremos máquinas, que qué es esto de escandalizarse por que el presidente reciba a empresarios en La Moncloa. Ay, si hubiese recibido a Rafael del Pino. Ferrovial tiene su sede ahora en Países Bajos porque el porterillo automático del palacio del Gobierno no funciona para el Ibex 35. Lo de Sánchez con las empresas se resuelve mejor en un cuartillo de Davos que en la moqueta que le pagamos todos los españoles. Pero hay algunos suertudos que han tenido el privilegio de encontrarse abierta la cancela de Puerta de Hierro hasta dos veces. Y otros aún más afortunados que se han cruzado con un Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido y se han podido sacudir la mugre de los ERE. En el fondo, la portavoz Peña ha desvelado el objetivo inconfesable de su jefe: paren máquinas. El doliente que se fue cinco días a meditar sobre su futuro nos anunció un plan de 'regeneración democrática' que le tomaba prestadas todas las barrabasadas sobre los medios de comunicación a la 'podemia'. Pero una vez pasadas las elecciones europeas, Sánchez se retranquea porque aho-

ra no necesita los votos radicales. Sabe que en Bruselas le han puesto la lupa con el cachondeo de su mujer y que perseguir a la prensa es lo que hacen todos los déspotas del mundo, desde Trump a Maduro, para tapar sus miserias. Por eso su anuncio de ayer fue un catálogo de generalidades sonánticas. Con independencia del tema de fondo, todos estaremos de acuerdo en lo que sea si se pronuncian con música las palabras transparencia, independencia, pluralismo y protección. Ese era todo el plan de Sánchez para luchar contra los bulos: hablar con la voz blanca de «reforzar el derecho a la información veraz» o de que «no es labor del Gobierno repartir carnets de fiabilidad». Y declamar, como si estuviese descubriendo América, que «los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia». ¡Pero si eso ya es público! En su discurso amedrentado sólo se coló una idea controvertida para él, la de «evitar que haya medios que tienen más dinero público que lectores». Ahí puede haberse pillado los dedos.

La idea es que paremos máquinas cuando hable Barrabés y las volvamos a arrancar cuando el TC le lave la cara a los expresidentes de la Junta de Andalucía para decir, como pregona Chaves, que el timo de los ERE fue un montaje. El problema es que los primeros interesados en acabar con los bulos somos los medios de comunicación y por eso hemos leído la resolución de la corte de garantías: «Que se dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos». ¿Paramos las máquinas o lo contamos, portavoz Peña? Lo de los bulos en pleno auge de los ERE y Begoña es, en el fondo, un elogio a los medios, que estamos en lo que tenemos que estar. Como dice el viejo aforismo de este oficio, los políticos siempre corren detrás de los periodistas cuando están en la oposición y delante cuando están en el gobierno.



**UNA RAYA EN EL AGUA** 

IGNACIO CAMACHO

### La verdad sospechosa

En política ocurren cosas muy divertidas, como que el monopolio de la mentira se alarme por la veracidad de las noticias

L rey del bulo quiere legislar sobre la verdad. El organizador de comités de expertos fantasmas quiere verificar la existencia de accionistas de medios de comunicación. El faraón de la propaganda quiere regular la publicidad. El gran colonizador de las instituciones públicas quiere regenerar los medios de comunicación privados. Anuncia que nos va a regenerar como aquellos viejos comunistas decían a los disidentes que «les iban a hacer la autocrítica». Pero aún no ha decidido cómo llevar a cabo todo eso, o más bien cómo hacerlo sin que su sedicente regeneración acabe perjudicando al periodismo adepto. En leyes que disparan por la culata ya tiene experiencia este Gobierno. Los célebres «efectos indeseados», las normas con retroceso que luego necesitan la colaboración de la oposición para enderezar entuertos.

Igual que la amnistía, con aquel largo y farragoso exordio, podía reducirse a un solo artículo (quedan amnistiados todos los que diga Sánchez), el flamante e inconcreto 'Plan de Acción para la Democracia' cabe en otro párrafo único: quedan prohibidas aquellas publicaciones impresas o digitales, orales o escritas, cuyo contenido disguste al presidente y/o a su esposa. El Plan Begoña, lo ha bautizado Alsina. La Operación Farenheit 451, lo llama Alejandro Vara. Competición preventiva de ingenio periodístico; en la prensa sigue habiendo más talento que en esos laboratorios de frases de los partidos. Va a ser difícil embridar a un oficio con sobrada experiencia en descubrirle al poder rendijas por las que ponerlo en ridículo.

Lo van a intentar, sí: es una prioridad desde que las dudosas actividades profesionales de la mujer del César aparecieron en las noticias. 'Touche pas à la femme blanche', como aquella película de Marco Ferreri, con Deneuve y el 'bello Marcello'. Un escarmiento a la fachosfera. Un proyecto envuelto en el solemne lenguaje de las directivas europeas: deontología, pluralismo, desinformación, veracidad, transparencia. Y pseudomedios, hallazgo reciente de la factoría narrativa monclovita, celosa de la competencia en el monopolio de la mentira. De las redes y su industria del odio, ni palabra: mucho cuidado con enfurecer a los internautas.

Vieja historia. La primera tarea del periodismo, y de la vida en general, consiste en aprender a resistir la presión. Presiona todo el mundo todo el tiempo: políticos, empresarios, jerarcas deportivos, tuiteros enfurecidos y últimamente, por aquello del 'feed back' digital, también el público. Sánchez no es el primero, ni será el último. Habrá problemas, tensiones, momentos antipáticos, pero si algo sabe esta profesión es que la libertad escuece. Siempre. Y esta vez no será distinto: habrá que defender el fuerte. Al fin y al cabo, la independencia de un periodista está en «sue palle», como enseñó el maestro Montanelli. No traduzco porque algunos lectores sensibles se ofenden.

6 OPINIÓN



SIN PUNTO Y PELOTA

G. DE VEGA

### Las puertas de la percepción

La defensa que hizo ayer Sánchez de la democracia da pavor. Señala al disidente hablando de pluralidad. Dice mentira tras mentira hablando de verdades

A proliferación de bulos y de noticias falsas «acaba distorsionando de manera severa la comprensión del mundo en el que vivimos», dijo ayer Pedro Sánchez en el Congreso. Qué sensación la de estar de acuerdo con el presidente. Fíjense si tendrá razón que los hay que ven una conspiración de jueces de ultraderecha en los casos de su mujer y de su hermano. La manera en la que vemos ese mundo es a través de nuestras percepciones, for-

madas en cada uno con influencias de distintas fuentes, entornos y agendas. A modular esa manera de apreciar la realidad se dedican medios, agencias de publicidad, películas, libros, asesores de políticos, vídeos en redes sociales y los amigos que más hablan en tertulias de verano. Cada uno, aunque sea de manera inconsciente, quiere imponer su relato al dato.

La defensa que hizo ayer Sánchez de la democracia da pavor. Señala al disidente hablando de pluralidad. Dice mentira tras mentira hablando de verdades. Habla de respetar la diversidad de opiniones y luego señala al 20 por ciento de personas que no creen que el cambio climático se deba a la acción del hombre. La pluralidad no debe existir ante un aparente consenso científico, por eso está bien que YouTube censure documentales sobre el asunto en los que hablan astrofísicos de Harvard o expertos de la Nasa.

¿Está la percepción distorsionada en España sobre la seguridad de las mujeres? Sánchez dijo ayer que había que hacer más para que viviera tranquila la mitad del país. Cualquiera pensaría que las mujeres, todas, tememos morir de paseo por las calles cuando tenemos la suerte de vivir en uno de los mejores países del mundo para nacer mujer. La visión está ahí tan distorsionada que te tomarán un día por loca de atar por decir en alto esa frase. Dio las gracias Sánchez a los medios por cómo actuaron en la pandemia para combatir los bulos que sembraron dudas sobre la eficacia de las vacunas. Si hablamos de distorsión de la realidad, ya sabemos por encuestas en EE.UU. que la mayoría de la gente pensó que corría mucho más riesgo de morir de Covid del que tenía realmente, condición imprescindible, ese miedo, para vacunar a todos los tramos de edad, niños incluidos.

Los que piensan que les pueden ocupar una casa vacía también tienen una percepción errónea de la realidad, según Sánchez. Le faltó añadir que, si además pagan un servicio de alarmas o un seguro de alquiler es que son imbéciles.

A lo mejor la reflexión de ayer le vino a la cabeza al notar el saludo frío de Carvajal o de Yamal. Cómo es posible que no le aprecien. Porque, para él, la manera eficaz de luchar contra los bulos sería tener un inmenso espejo como el de la madre de Blancanieves. Espejito, dime quién va a salvar la democracia. Pero las puertas de otras percepciones, título del ensayo de Huxley que inspiró el nombre de The Doors, están ya muy abiertas. Sin mescalina. Queda entonar 'The End'. Hará todo lo posible para evitarlo, incuido, por supuesto, socavar la separación de poderes de la democracia que dice querer salvar.

#### CARTAS AL DIRECTOR

#### Dos más dos

Pues sí, para los que somos legos en materia judicial, el que un tribunal cuyo objetivo es garantizar la supremacía de la Constitución anule las sentencias del Tribunal Supremo -al que le han llegado los casos ya muy estudiados después de pasar por otros tribunales- resulta inexplicable. Habría que modificar la denominación a Tribunal Casi Supremo, ya que éste, formado por jueces de reconocido prestigio, puede saltarse a la torera nada menos que la Constitución. Todo esto me recuerda a aquel chiste en el que le preguntan a un abogado cuánto son dos y dos y este responde: «¿Tú cuánto quieres que dé?». Y, la verdad, para mí, la única explicación es que el Tribunal Constitucional esté secuestrado por la política, y si la mayoría de los miembros acuerdan que dos más dos son cinco, pues se vota y ganan por siete a cuatro. Es posible que tengan razón jurídica, pero cuando se lee que el interventor de la Junta de Andalucía advirtió. creo que 19 veces, de las irregularidades que se estaban produciendo en los ERE y no le hicieron caso, la cosa no es que huela mal, es que apesta.

JUAN JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ MADRID

### Objetividad administrativa

El principio de objetividad en la actuación administrativa. incluida la del Consejo de Ministros, tiene el máximo rango legal, es decir, deriva directamente de la Constitución. El artículo 103.1 de la Constitución establece que «la Administración sirve con objetividad los intereses generales». A mí no me parecen muy respetuosas con dicho principio de objetividad las numerosas reuniones de Begoña Gómez en Moncloa con personas que luego fueron beneficiadas por el Consejo de Ministros. Y, en mi opinión, Sánchez contaminó su objetividad asistiendo a alguna de esas reuniones, aunque solo fuese a saludar al socio de su esposa. Los parecidos entre Urdangarín y Sánchez y su esposa son cada día más evidentes. Por cierto. Sánchez pidió al Rey Don Juan Carlos, públicamente, explicaciones. Presidente Sánchez, ¿y las suyas? ¿se

#### RAMÓN



imagina que la explicación de Don Juan Carlos hubiese sido que todo era fango?

JOSÉ LUIS GARDÓN MADRID



El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido // JAIME GARCÍA

#### Ciudadanos europeos

A pesar de la influencia que tiene el Parlamento Europeo en la legislación nacional, concretamente en la española, no se percibe con claridad su valor. Todavía persiste entre los electores la imagen de que cada uno de los Estados miembros es el sujeto de una soberanía plena, cuando en realidad no es así. No se puede hablar en sentido estricto de una soberanía europea, pero, de hecho, es un concepto que se abre paso y que se concreta en emisiones de

deuda mancomunada u operaciones de defensa compartida. Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad de dar visibilidad a lo mucho que significa ser ciudadano europeo. El auge de los partidos soberanistas y populistas, contrarios al proyecto común, es una buena ocasión.

JOSÉ MORALES MARTÍN PALAFRUGELL (GERONA)

Pueden dirigir sus cartas a ABC de Sevilla al correo electrónico cartas.sevilla@abc.es. Su extensión no debe exceder los 900 caracteres, con espacios. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas. OPINIÓN 7



**PÁSALO** 

J. FÉLIX MACHUCA

### Saliendo del armario

Lo de Cibeles fue mucho más que el recibimiento feliz a los campeones de Europa

N Elorrio, un pueblo del laberinto etarra, le han advertido en una pintada a dos ju-gadores vascos de la selección campeona de Europa, española para no confundirnos, que son unos traidores. El verso iba acompañado de una esvástica y de los nombres de Merino y Oyarzabal. Los mariachis de la extrema derecha catalana que se arrejuntan en torno a Puigdemont, en un prodigio de talento metafórico, colocaron en el pueblo del fugado una pancarta con leyenda en todos los idiomas posibles, incluido el lapón. La leyenda decía «Puta España». No podemos soportar tanto cariño como nos tienen los unos y los otros. Tanto cariño expresado, con intensidad inusual, en estos últimos años, donde han encontrado el afecto y la comprensión político de un sanchismo sin fronteras que se ha convertido en oenegé salvadora de tanto amor diferencial. El resto de los españoles, de derechas y de izquierdas, que se han sentido engañados por esos cuernos, han tragado tanto que han explotado su españolidad en

estos días de la copa de Europa. El fútbol siempre fue un catalizador de emociones y sentimientos. Y en España, ante tanta desafección de nuestros enamorados enemigos, ha servido para ajustar los tornillos sentimentales de la identidad y liberar los demonios de la frustración nacional. A ver lo que dura.

Lo del lunes en Cibeles fue mucho más que el recibimiento de una selección campeona y del descubrimiento de un showman de categoría como el señor Morata. Apuntarlo para los Goyas. Porque sin un papel en la mano nos dejó una noche desbordante de sentimientos positivos y de cohesión geográfica. Protagonista estelar del Yo soy español, sin subtítulos. Nos invitó a un baño de españolidad, una explosión sentimental de fe en lo que somos y queremos ser, ese concepto familiar de un país unido y capaz por encima de la política de oportunidades y el supremacismo segregador. Una nación normal. Como tantas y tantas a las que, de alguna forma, envidiamos. En las redes se ha expresado este estado de ánimo, pletórico y tan liberador como el que sale del armario y se declara exento de duplicidad moral, con una frase ingeniosa: aprovechad el momento y sacad las banderas de España porque cuando pase el efecto de la Copa os llamarán fachas. La frase juega con ese maniqueísmo implantado a golpe de lavado de cerebro por la polarización. Eres demócrata o facha según a la hora que comulgues y con quién. Otra pamplina más de los tiempos que vivimos.

Frente a las esvásticas de Elorrio y a la Puta España de los mariachis de Puigdemont, toda la nación, sacó sus colores a la calle sin complejos, de corazón, para sorprendernos que una generación joven y esperanzadora, se impone a los relatos de nuestros amantes imperfectos. Con Galdós debieron acabar los episodios nacionales.



LENTE DE AUMENTO

AGUSTÍN PERY

### Con la bandera española por montera

Y nos hablan de reconciliación, entendimiento, un nuevo tiempo sin balas pero con desprecios, de dolorosas impunidades

-AN como jauría. El más bajito de la manada tira de la bandera de España, anudada al cuello de una joven aficionada. Supongo que ver una rojigualda en la plaza del Ayuntamiento de San Sebastián le provoca, le irrita y, digo yo, verá en ella una amenaza. Puedo decir y digo que, haciendo un tremendo esfuerzo, los jóvenes euskaldunes ofendiditos tienen entre todos una neurona y no a pleno rendimiento, como en modo avión. Total, para qué pensar, usar la chorla para algo más allá de sus necesidades fisiológicas. Un esfuerzo, quizá, para el que no han sido adiestrados y, claro, si desde que eres cachorro no te educan en el respeto, pues pasan estas cosas: que vas dando dentelladas de frustrado y aflora ese patán que eres porque, no el mundo, sino tu casa, tu escuela y los libros que no supiste leer (o quizá no te esforzaste en entender) te han hecho así, bobito. Y no es solo tu entorno cercano, ese del que te vanaglorias como un gudari de cartón-piedra. Vuestra tontuna cuenta con un aliado de peso, un primo de zumosol que os deja hacer, que asume vuestro relatito de victimitas, os acuna con ojitos arrobados mientras mira con desprecio a esa chica con dos ovarios bien puestos que pasea la bandera de su país horas antes de la final de la Eurocopa. Seguro que alguno de esa recua de serviles palmeros del sanchismo musitaron un «si es que cómo se le ocurre...», un «mira que ir provocando por ahí...». ¿Exagero? Ni una miajita.

A mí mismo, la cuadrilla pamplonica me conmina a quitarme la pulsera de la muñeca, no sea que tengamos problemas. Vaya, ahora que nos hablan de reconciliación, entendimiento, un nuevo tiempo sin balas pero con desprecios, de dolorosas impunidades que tienen el sabor amargo de la derrota. Porque eso es el desconsuelo a lágrima viva de la chavala que creyó, inocente ella, que se podía llevar al cuello la bandera de su país sin temor a que unos cafres la emprendieran a empujones con ella. Al día siguiente, la selección visitó al inquilino de La Moncloa, que lo es para regocijo de quienes agitan el árbol de la discordia. Los jugadores lo saludaron con desgana, con ese desprecio de quien al salir de la burbuja del dinero y del éxito ve la realidad que padece la afición que los aclama. Un equipo que se siente ya familia, que sabe que papá Estado les representa muchísimo menos que una niña con bandera al cuello. La mano blanda y la cara girada ante la sonrisa falsa del Nerón monclovita serán afeadas por los muecines desde los alminares mediáticos del sanchismo y él, profeta de sí mismo, seguirá a lo suyo, que cada vez es menos lo nuestro.

#### ARMA Y PADRINO



REBECA ARGUDO

### La máquina de humo

Contra la máquina del fango, me temo, se nos viene la máquina de humo

L 17 de julio era el día elegido por Pedro Sánchez para presentarnos su Plan de Re-generación Democrática. Y regenerar la democracia no es moco de pavo, ojo. Así que, tras sus cinco días de reflexionar muy fuerte, varias semanas de expectación, dos cartas a la ciudadanía y una foto de su esposa en el banquillo, nos esperábamos algo más espectacular, la verdad: un meditado, riguroso y minuciosamente detallado paquete de medidas con las que lucharía él solito (a cuerpo gentil, a lo mero macho, a pechete descubierto) contra los bulos, la máquina del fango y los pseudomedios. Todo sea por la democracia. Pero la cosa, la 'ley Begoña', como la ha bautizado Alsina, ha quedado, francamente, pelín deslucida. Por la falta de concreción, básicamente. Contra la máquina del fango, me temo, se nos viene la máquina de humo.

Y es que no solo no ha anunciado nada concreto (los cien millones de euros de los fondos europeos en ayudas para los medios ha sonado tan prometedor como pudieron sonar aquellas 20.000 viviendas de alquiler asequible anunciadas en 2023 o como sonaría el «te quiero» de un novio recurrentemente infiel) sino que sobre su plan sobrevuela la sombra del Reglamente Europeo de Libertad de Medios (que no de control de Medios), que es de obligado cumplimiento por los Estados miembros y tiene rango de ley. Hay que reconocerle, eso sí, cierta maña en la retórica: ha citado literalmente algunos párrafos de la EMFA que le servían para mantener la ficción de que lo que él anunciaba encajaba milimétricamente en lo promulgado por esta y, por lo tanto, era su responsable transposición. Transposición que no precisa, por cierto: se aplica cuando entre en vigor y punto pelota.

Ha olvidado convenientemente, eso sí, otros pasajes relevantes, sobre todo los relativos a evitar la injerencia política (sí se ha acordado de la de países extranjeros) y el especial acento que pone Europa en preservar la independencia y despolitización de los medios públicos. Pero claro, si lo hacía tendría que explicar cómo casa eso con nombrar presidente de la agencia EFE a Miguel Ángel Oliver, anterior secretario de Estado de Comunicación, o a Concepción Cascajosa, afiliada al PSOE, como presidenta interina de RTVE (quede dicho aquí, por cierto, que dejó de serlo en el mismo momento del nombramiento, sobreviniéndole una repentina neutralidad fuera de toda duda, no vaya a ser que de nuevo una subalterna, simpatiquísima por otra parte, se vea en la obligación de buscar y encontrar mi teléfono y llamarme para exigir que dejemos de insistir en señalarlo. Nota: lo haremos siempre que sea preciso, no les quepa duda).

Pero bajo la luz de gas de su retórica homeopática subyace, sin embargo, algo inquietante: la pretensión cierta de avasallar a la prensa crítica. Conviene no olvidar que el reglamento al que invoca nace, precisamente, para evitar comportamientos como el suyo, que suponen una seria amenaza para las democracias occidentales. Aunque en sanchezlandés a eso se le llame «regenerarlas» como a la mentira se le llama «cambiar de opinión». 8 OPINIÓN JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024 ABC



#### PINCHO DE TORTILLA Y CAÑA



#### Arengas

Para librar una batalla hace falta atiborrar las arterias de adrenalina y para lograrlo hay pocas cosas más eficaces que un parlamento incendiario

mí me parece que lo más llamativo de las grandes gestas colectivas son las arengas con las que los jefes de grupo tratan de motivar a los suyos. Estos días, durante la rutilante singladura de España en la Eurocopa, hemos visto al seleccionador dando arreones con los puños desde la banda, y a los jugadores, encorvados como beduinos, formando un círculo de conjura mientras el capitán, titular o no, profería voces dictadas por el pundonor y la testosterona. Para librar una batalla hace falta atiborrar las arterias de adrenalina y para lograrlo hay pocas cosas más eficaces que un parlamento incendiario. El efecto dura lo que tarda el guerrero en medir su fuerza. Si se demuestra lo bastante consistente como para optar a la victoria, el subidón se prolonga hasta que la victoria se decanta de un lado u otro. La derrota, si sobreviene, es dolorosa pero no letal. Nunca lo es si se acaba en pie, por mucho que el fracaso hunda sus uñas hasta los tuétanos y parezca que no haya consuelo capaz de enjugar el fiasco. El tiempo, antes o después, termina restañando las magulladuras, ya sea las de la piel o las del ánimo, y el ay de los vencidos suele dar paso a una nueva oportunidad de victoria.

Pero en las guerras no sucede lo mismo. Allí la pelea se encara con la muerte. El riesgo no es perder la batalla, sino la vida. No sé qué tipo de arenga podría infundirme valor suficiente para afrontar ese reto. No el que se escucha en la mayoría de las películas, desde luego. Las alocuciones embravecidas de los caballeros que blanden sus espadas mientras relinchan las monturas inquietas de los soldados que aguardan la orden de cargar contra el enemigo suelen versar sobre la lealtad a reyes que luchan por su corona, o sobre la necesidad de resistir al invasor, o sobre las ansias irrefrenables de alguna conquista. Siempre me he preguntado cómo reaccionaría yo ante invocaciones de esa naturaleza y siempre me he respondido a mí mismo, aunque reconocerlo me haga parecer un cobarde, que probablemente me habría hecho el muerto en el primer lance o hubiera buscado el modo de desertar sin ser visto. No me jugaría el pellejo por un rey, ni por el color de una bandera, ni por un pedazo de tierra, ni por el sueño de un imperio. Acaso por algunas ideas, pocas: la libertad, la dignidad (suponiendo que sean cosas distintas) y la protección de los míos. Y no estoy seguro de estar diciendo toda la verdad. No sé, por ejemplo, cuál habría sido mi conducta de haber tenido que soportar la prueba de Theon Grevjoy en Juego de Tronos. Tal vez también me hubiera convertido en Hediondo. No me da miedo admitir esa duda. Lo que sí me aterroriza es que algún día pudiera llegar a descubrir que me falta valor para intercambiar mi vida por la de las personas que más quiero. «No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos». Pincho de tortilla y caña a que no es posible encontrar una arenga más exigente y más motivadora.

#### TRIBUNA ABIERTA

### Otra vez con el «acento»



#### POR ANTONIO **NARBONA**

En la comunicación privada entre hablantes de variedades diversas del español suele producirse cierta «convergencia», sin que ello suponga reconocer superioridad (ni inferioridad) alguna

UANDO, a fines de 2023, se «ascendió» a Mª J. Montero a la Vicepresidencia Primera, me preguntaron, en un programa de Canal Sur Radio, mi opinión sobre su «típico acento sevillano», ese que provoca la (son)ris(it)a de más de uno en el Congreso y fuera del hemiciclo. Respondí que sobre el hecho de que el «acento» ajeno «chirríe» nada hay que decir, es algo que ha ocurrido siempre y en todas partes: los de un pueblo (andaluz o no) se mofan de cómo «hablan» los de la localidad vecina; unas regiones desprecian -o menosprecian-hábitos articulatorios (y expresiones) de zonas cercanas: a este lado del Atlántico «chocan» ciertos rasgos fonéticos o giros «hispanoamericanos», etc. Como cualquier otro aldeanismo ca-

teto, se «cura» simplemente «viajando», hoy sin necesidad de «desplazarse», pues al alcance de todo el mundo están los medios para familiarizarse con la diversidad del espa-

Como la propia vicepresidenta califica el suyo, no de «(proto)típico ['ejemplar, característico'] sevillano», sino «propio de la forma de hablar de los andaluces» («lo

llevo muy dentro y expresa la riqueza de nuestra tierra» [Andalucía], añade), bueno será preguntarse previamente qué se entiende por acento.

Si -como suele hacerse- se identifica con una manera de pronunciar, saltan «al oído» su seseo (suenan igual sesión y cesión), la «aspiración» o «desaparición» de las -s finales de palabra o de sílaba, y no mucho más: «loh cahcoh ihtórico de lah siudadeh andalusa ehtán mu(y) ehtropea(d)o». Lo que pasa es que seseantes (con diferentes tipos de /s/) son más del 90% de los hispanohablantes (en Canarias —un ministro compañero de Gobierno, sin ir más lejos lo es— e Hispanoamérica, el seseo está generalizado), y muy numerosos los que, fuera de Andalucía, tampoco realizan, o no como tal, la -s implosiva. A su vez, son más los andaluces (y sevillanos) que no sesean, y no todos «pierden» en todas las ocasiones las -s en posición final. Además, el «acento», más que por unos cuantos hábitos articulatorios, está conformado por el ritmo, las pausas, curvas entonativas, modulaciones melódicas..., a todo lo cual apenas se alude.

Pero si el «acento» se iguala al «modo de hablar», la tarea se complica, y mucho, pues obliga a tener en cuenta también el léxico empleado, la forma de construir el discurso..., de lo que tampoco suele decirse nada. En tal caso, la sonrisa ante lo «extraño» puede pasar a ser carcajada; o, lo que es peor, el intercambio comunicativo convertirse en un gallinero, como sucedió en la se-

sión del Parlamento andaluz del 10 de julio de este año, que hubo de ser suspendida simplemente porque quien defendía un decreto ley sobre el agua dijo «veo que a la bancada de la izquierda le importa un pito», lo que provocó la airada reacción de los aludidos («¡qué vergüenza!» fue una de las pocas expresiones reproducibles).

¿Cómo contestaría -o habría contestado- a la pregunta de Canal Sur- R. Cruz Ortiz, que en su Sociofonética andaluza, a partir de grabaciones de discursos, entrevistas e intervenciones radiofónicas, analiza unos cuantos fenómenos fonéticos de los 35 políticos andaluces que han llegado a ocupar la Presidencia (o Vicepresidencia) del Gobierno o fueron ministros, desde 1923, año en que el jerezano Primo de Rivera toma el poder, hasta 2011, fin del mandato de J. L. Rodríguez Zapatero? En este estudio, llevado a cabo «por la carencia de investigaciones que se ocupen de cómo se comportan idiomáticamente los [sic] andaluces al entrar en contacto con el español normativo centropeninsular» (que llega a calificar de «sistema diferente [sic]»), el número de ceceantes es irrelevante, algunos de los que sesean dejan de hacerlo al hablar en público, aproximadamente la mitad «restituye» todas o algunas de las -s que cierran sílaba, la mayoría no se «come» la d intervocálica de comiDo (muchos ni la de ha-

blaDo)...

En la comunicación privada entre hablantes de variedades diversas del español suele producirse cierta «convergencia», sin que ello suponga reconocer superioridad (ni inferioridad) alguna. Con mayor razón, en las actuaciones públicas en que 28 «prohombres» y 7 mujeres (casi todas del último Gobierno de Zapatero) trataban de

convencer, mediante la palabra, a los representantes -de ideologías varias- de todas las regiones, o a ciudadanos de cualquiera de ellas, es constante cierta «acomodación» o «adaptación» al entorno, que puede «facilitar» su objetivo. De todos modos, la conducta lingüística de estos pocos, pertenecientes a la clase más ilustrada de la sociedad, y a los que poco cuesta «ajustar" su dicción, no puede proyectarse a los centenares de miles de andaluces que, especialmente en los últimos años del franquismo y primeros de la recuperación democrática, hubieron de abandonar su tierra (algunos terminaron asentándose en barrios madrileños como Orcasitas o Entrevías, a escasa distancia de las Cortes y sedes ministeriales), jamás tuvieron que hablar públicamente, y cuyo contacto con no andaluces se reducía a lo práctico y cotidiano.

Y no vale aducir que de estos últimos no hay grabaciones. El Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía se llevó a cabo con las respuestas que, hace más de 70 años, los informantes encuestados (ninguno llegó a ser ministro, ni siquiera diputado) proporcionaron a M. Alvar y sus colaboradores, que sólo se servían del oído para registrarlas.

ANTONIO NARBONA ES CATEDRÁTICO EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y VICEDIRECTOR DE LA RASBL

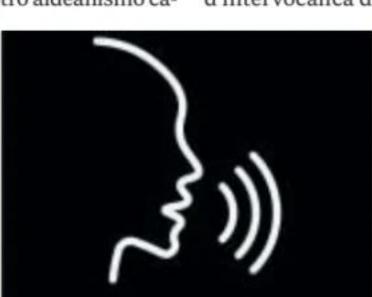

PUBLICIDAD 9



#### **Ione Belarra**

Secretaria general de Podemos

#### Regenerar es señalar

Belarra subió ayer a la tribuna de oradores del Congreso para señalar con nombres y apellidos a jueces y periodistas. Con barra libre para descalificar, la líder de Podemos no fue interrumpida por la presidenta del Congreso hasta que acusó de corrupto a un presentador de Atresmedia. La regeneración democrática es para el partido de Pablo Iglesias un simple ajuste de cuentas.

#### **Isabel García** Directora del Instituto de las Mujeres

### Chiringuitos violetas

Además de dirigir el Instituto de las Mujeres, Isabel García está casada con Elisabeth García, emprendedora del sector del feminismo y de la lucha contra la violencia machista con la que comparte intereses empresariales. Hasta 64 contratos, todos suscritos con ayuntamientos socialistas, habría firmado el departamento de García para la instalación de los denominados 'puntos violeta', con unos ingresos que rondan los 250.000 euros. La ministra de Igualdad dijo ayer que va a preguntar a su subordinada por el chiringuito que comparte con su cónyuge. Es lo mínimo que puede hacer Ana Redondo ante los sospechas de que el dinero público destinado a proteger a las mujeres termina en los bolsillos de una sola pareja.





#### Un viaje en el tiempo a través del poder de la mujer

El centro cultural de la Fundación 'la Caixa' en Sevilla acoge desde ayer y hasta el próximo 27 de octubre la exposición que lleva por título 'Veneradas y temidas. El poder femenino en el arte y las creencias', que profundiza en la influencia espiritual femenina a lo largo de la historia y de seis continentes, «aportando un diálogo con esculturas, objetos sagrados y obras de arte contemporáneo». Se trata de una colaboración con el British Museum que muestra las distintas percepciones de la feminidad en todo el mundo a través de 164 piezas únicas. En la exposición se puede contemplar desde un busto de Minerva y una figura de Bodhisattva Guanyin, hasta una máscara de baile de Taraka, de Bengala Occidental, y una Oshun de la fertilidad en la cultura yoruba de Nigeria. Todas tienen en común que son representaciones del poder femenino: diosas, espíritus, demonios y santas que, a lo largo de los siglos, han ocupado un lugar central en las creencias de muchas culturas.



ENFOQUE 11

#### Marta Soto Cantante

### **Emociones** universales

La cantautora onubense se enfrenta al calor del verano con el lanzamiento de tres nuevos trabajos: 'Lo mejor de mí', 'Las de Siempre' y 'Perdiste', incluidos en su nuevo EP que verá la luz el próximo mes de septiembre. Su capacidad para capturar experiencias y emociones universales en sus canciones la distingue como una artista muy versátil, capaz de adaptarse al panorama musical actual.

#### **Antonio Maestre**

Exalcalde de Los Palacios y Villafranca

#### Diferencias de rango

El exalcalde socialista es condenado por la Audiencia de Sevilla a un año y dos meses de cárcel por su papel en el fraude de los ERE. En su caso fueron 750.000 euros de dinero público los repartidos a dedo. Mientras el Tribunal Constitucional blanquea a los altos cargos de la Junta –ayer fueron Zarrías y Lozano los beneficiados–, los personajes secundarios de la trama pagan la factura.

#### Giorgia Meloni

Primera ministra de Italia

#### Otro paso hacia el centro

La primera ministra de
Italia continúa con su
estrategia de moderación
frente a la derecha radical
del húngaro Orbán. A la espera de
saber si hoy apoya a Von der Leyen para que
continúe como presidenta de la Comisión,
Meloni tira de pragmatismo en su intento por
conseguir mayor relevancia en Europa.
Alejarse de los extremos –ayer a cuenta de
Ucrania– es una buena táctica.

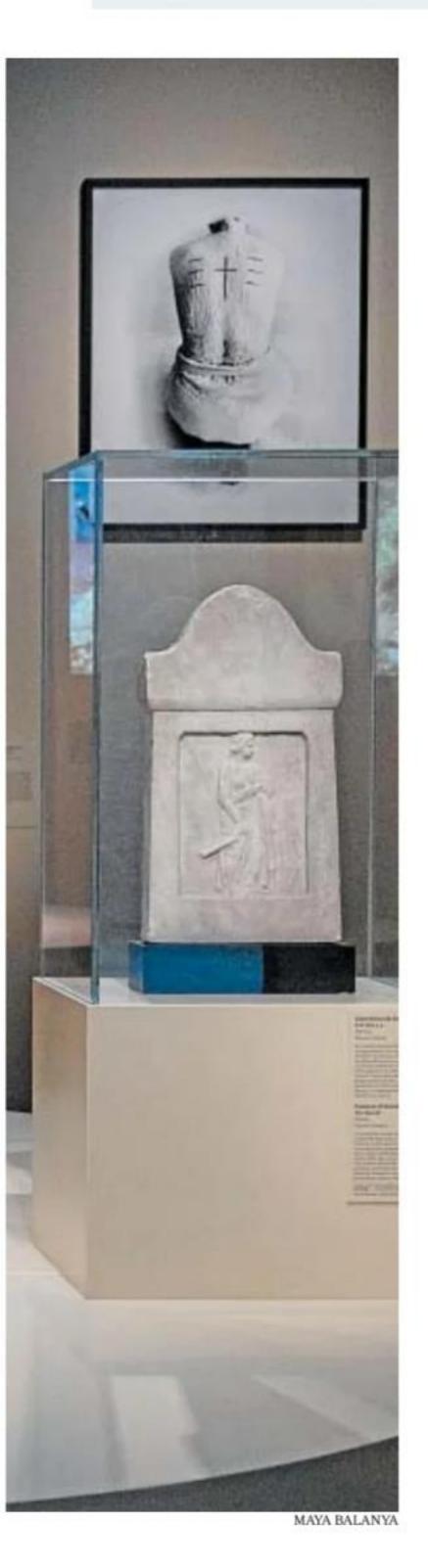



#### RAÚL DOBLADO

### A PRESENTACIÓN NÚMERO ESPECIAL ABC Radiografía de la economía andaluza

El aforo de La Galería estaba ayer completo para la presentación del número especial sobre Economía Andalucía que como cada año publica ABC de Sevilla con el patrocinio de Atlantic Copper. El suplemento radiografía en 140 páginas el tejido productivo andaluz y pone el foco en los

sectores con mayor relevancia así como en aquellos que tienen buenas perspectivas de crecimiento como son la defensa, la energía o la minería. El acto, conducido por el periodista Luis Montoto, corresponsal económico de ABC de Sevilla, ha contado con la intervención de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, quien ha
participado en una charla-coloquio con el presentador y con
Carlos Ortiz, director general de
Metalurgia de Atlantic Copper. La
consejera ha repasado las grandes
cifras de la economía y ha destacado que, si se adopta la reducción de jornada laboral, habrá
costes en el PIB y en el empleo.



# Los ministros de Pedro Sánchez borran a Sevilla de sus agendas

- José Luis Sanz lleva un año esperando una cita con los titulares de Hacienda, Transportes, Vivienda e Interior

  día fue al ministro del Interior, Fernando do Grande-Marlaska, con el que quiere abordar el déficit de agentes de la Policía Nacional con el que cuenta Sevilla, que los populares siempre han circo con todos los detalles, sin que por
- Asuntos como la inseguridad, la Plaza de España o las infraestructuras siguen estando en el aire por este 'vacío' estatal

MARIO DAZA SEVILLA

a cuarta ciudad de España está cada vez más lejos de Madrid. Y no sólo porque el AVE se haya convertido por la falta de mantenimiento en una infraestructura incómoda e impuntual, sino porque además el Gobierno de Pedro Sánchez parece estar empeñado en torpedear los intereses de Sevilla en materia de inversión e infraestructuras. Los rankings publicados en los últimos años colocan a la provincia en los puestos más bajos en cuanto a las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y no se recuerda una transformación de calado gracias al apoyo estatal desde la lluvia de millones de la Exposición Universal de 1992. A todo ello, se suma el desprecio de varios ministros al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que lleva más de un año esperando a que varios de ellos encuentren un hueco libre en su agenda para mantener una reunión con él.

Hasta con cuatro ministros ha tratado de reunirse Sanz desde su llegada a la Alcaldía, pero en todos los casos sus intentos para gestionar una cita han caído en saco roto, a pesar de que algunos de ellos han planificado viajes a Sevilla en los que han obviado la posibilidad de mantener un encuentro en los despachos de la Plaza Nueva. Ni las numerosas cartas remitidas por el Ayuntamiento de Sevilla, ni siquiera las llamadas de teléfono entre los equipos han logrado que el alcalde alcance su objetivo. Por ahora, todas las opciones que se han planteado para verse con los ministros del Interior. Transportes, Vivienda y Hacienda han terminado por caer en un letargo que ha dinamitado algunos de los proyectos previstos por el gobierno municipal que requerían del apoyo o de la financiación estatal. Todos ellos, por contra, sí encontraron hueco para reunirse con el alcalde Dos Hermanas, que como ellos es socialista.

Una de las primeras solicitudes que realizó Sanz tras aterrizar en la Alcal-

do Grande-Marlaska, con el que quiere abordar el déficit de agentes de la Policía Nacional con el que cuenta Sevilla, que los populares siempre han cifrado en torno a los 400 efectivos, y que puede ser una de las causas del aumento de la criminalidad que recogen año a año los informes publicados por el INE. Por ahora ha sido el único representante del Gobierno de España que ha llegado a agendar en estos meses una reunión con el alcalde, prevista inicialmente para el pasado 3 de julio. Sin embargo, tan sólo 24 horas antes de que se concretara este encuentro, el equipo del ministro comunicaba oficialmente al Ayuntamiento de Sevilla el aplazamiento de esta reunión «por motivos sobrevenidos de agenda». Por ahora, y según han confirmado fuentes municipales a ABC de Sevilla, sigue sin cerrarse la fecha alternativa.

Tampoco ha tenido demasiada suerte el alcalde en sus reiterados intentos de sentarse con la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, la sevillana María Jesús Montero, a la que se puede ver muy frecuentemente de visita a la ciudad, tanto por asuntos personales como de índole política. Desde que Sanz anunciara su in-

Marlaska ha sido el único que le ha dado una cita al alcalde, pero la suspendió tan sólo 24 horas antes por motivos de agenda

euros a los turistas que visitan la Plaza de España, ha reiterado su interés por exponer esta propuesta a Montero con todos los detalles, sin que por ahora se haya cerrado esta posible reunión. El líder de los populares ha defendido su proyecto en los beneficios que éste aportaría a los sevillanos y a la conservación de uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Incluso se ha mostrado dispuesto a escuchar las alternativas que pudieran plantear desde el Gobierno, hasta ahora con poca fortuna. La ministra, por ejemplo, sí tuvo tiempo para ridiculizar la idea en una pregunta formulada en la tribuna del Congreso por el diputado sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, donde descartó por completo cerrar la plaza.

#### El bloqueo de Puente

La relación más tensa de todas ha tenido como protagonista al ministro de Transportes, Óscar Puente, con el que Sanz ha insistido en verse una y otra vez para abordar las carencias en materia de infraestructuras que padece la ciudad. Fue una de las primeras reuniones que solicitó nada más llegar a su despacho de la Plaza Nueva, enviando varias cartas a Madrid en las que exponía las necesidades de la ciudad y apostaba por la conveniencia de este encuentro. Nunca hubo respuesta, y sigue sin haberla, a pesar de las visitas frecuentes de Puente a Sevilla en estos meses en las que sólo incluyó en su agenda a otros líderes muniSEVILLA 13



#### SIN RESPUESTA

Los ministros de Hacienda, María Jesús Montero; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Transportes, Óscar Puente; y de Vivienda, Isabel Rodríguez. // FOTOS: JAIME GARCÍA

cipales que están bajo el paraguas del PSOE. Incluso como respuesta a una de las misivas, Sanz se encontró con un bloqueo del ministro a su perfil en las redes sociales que sólo duró 24 horas por el revuelo que produjo un gesto de tan poca elegancia que el ministro negó. Mientras, la única realidad es que el anillo de la SE-40 sigue sin cerrarse, que la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto sigue en el olvido y que las inversiones siguen siendo a día de hoy anecdóticas.

El cuarto frente que sigue abierto es el relacionado con las competencias de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con la que el alcalde ha solicitado un encuentro para abordar la colaboración entre el Ayuntamiento y el Estado en nuevos planes sectoriales para el desarrollo de varias bolsas de suelo. Por ahora, la reunión no tiene cita, a pesar de que Rodríguez estuvo en la ciudad en abril para hablar de vivienda... pero sólo con el presidente de la Diputación, el también socialista Javier Fernández. Aquella visita estuvo precedida por la filtración de un mensaje de su jefa de gabinete en el que apostaba por quitarle al Ayuntamiento una ayuda anual de 4 millones para vivienda protegida, concedida entre 2021 y 2023, con la única justificación del cambio de color político en Plaza Nueva. Sanz la acusó de «desprecio» y «sectarismo» y la ministra prefirió guardar silencio. Desde entonces, curiosamente, se han colocado dos primeras piedras de promociones cofinanciadas por el Estado en las que Rodríguez ha rehusado su asistencia y ha enviado subalternos.

## La ONU escoge a la capital hispalense para celebrar su Foro del Desarrollo en 2025

El encuentro reunirá a líderes internacionales en torno a las políticas de la Agenda 2030

M. D. SEVILLA

Sevilla abrirá de nuevo sus puertas para la organización de un evento de carácter internacional que la situará otra vez en el centro del mapa mundial. Habrá que esperar, eso sí, hasta el próximo año 2025. Será entonces cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebre en la capital hispalense la cuarta edición de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en la que está previsto que participen los representantes de líderes mundiales de todos los países miembros.

Fue el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el que dio a conocer públicamente esta noticia. Lo hizo ayer durante su intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las decisiones adoptadas en los Consejos Europeos de los días 17 y 27 de junio y para exponer las líneas fundamentales de su plan de regeneración democrática, asegurando que «Sevilla va a ser la capital no solamente de Andalucía, sino también del **ADRIANO** 

### La capital

anchez ha anunciado que sevilla será «la capital no solamente de Andalucía, sino del mundo». La afirmación hiperbólica tiene un precedente, que fue en mayo de 2023 cuando en un mitin de campaña de las municipales en Fibes dijo aquello de «desde Sevilla a la luna». Debe estar bastante lejos la capital del mundo como para que ningún ministro haya alunizado por la Plaza Nueva todavía para reunirse con el alcalde. Sanz debe ser un extraterrestre.

mundo en el año 2025». Serán, en total, cuatro días -entre el 30 de junio y el 3 de julio- en los que estarán sobre la mesa de diálogo algunos asuntos de relevancia como las políticas y recursos para poder llevar a cabo la Agenda 2030, tal y como informó ayer la Delegación del Gobierno en Andalucía a través de un comunicado.

Entrando en el detalle de este foro

internacional, está previsto que también se aborden otros aspectos como la digitalización, la evolución de la economía mundial y los riesgos derivados del cambio climático, a los que se sumarán además cuestiones de actualidad como las pandemias o los conflictos internacionales, todo ello abordado desde un prisma internacional y su posible repercusión a los estados miembros. Fuentes oficiales del Estado han insistido en que estas materias «justifican» la celebración de una cumbre que, en líneas generales, trabajará en la búsqueda de un acceso global, adecuado y sostenible a la financiación que sostenga la ejecución de este tipo de medidas.

#### La cuarta edición

La que se celebra en Sevilla en el año 2025 será la cuarta edición de esta conferencia internacional de la ONU. que no se organiza desde hace casi una década. La primera vez que los líderes internacionales se reunieron con este fin fue en el año 2002, actuando como sede la ciudad de Monterrey, en México. Habría que esperar siete años para volver a convocar el mismo foro, entonces la responsabilidad de recibir a los participantes recayó sobre Catar, ubicándose en la ciudad de Doha. El último precedente se produjo en 2015, hace algo más de nueve años, cuando la sede fue la ciudad etíope de Addis Abeba.

Según la información remitida por el ejecutivo central, la elección de España como escenario de la conferencia evidencia «la posición de liderazgo de nuestro país en el logro de consensos, la apertura del diálogo y la construcción de puentes entre múltiples actores». Así, han insistido en que «Sevilla, ciudad abierta, con amplia experiencia en organización de grandes eventos, y con una economía, cultura, patrimonio y belleza singulares será, sin duda, una sede a la altura de esta conferencia».



Una de las reuniones celebradas por la ONU en su sede europea de Ginebra (Suiza). // EFE/SALVATORE DI NOLFI

14 SEVILLA

# Sanz desautoriza a la Iglesia el recorrido de la procesión magna

- Tres informes municipales tumban el escenario del Paseo Colón, que no fue consultado con las autoridades
- El frenesí de cultos externos abre una crisis entre el Ayuntamiento y el Consejo de Cofradías y Arzobispado

JAVIER MACÍAS SEVILLA

La procesión magna del 8 de diciembre que organiza el Arzobispado se ha topado con un grave inconveniente: el recorrido previsto por el Paseo Colón, donde se iban a instalar unas 30.000 sillas -que entre otras cuestiones son necesarias para poder financiar el evento- fue ayer desautorizado por el Ayuntamiento al considerar que el espacio carece de las garantías de seguridad necesarias. Detrás de todo subyace la falta de entendimiento entre las dos instituciones organizadoras -la Archidiócesis, y el Consejo de Cofradías por delegación- y el Consistorio, a la hora de gestionar la ingente cantidad de salidas extraordinarias y, sobre todo, un evento de la magnitud de la procesión de clausura por el Congreso de Hermandades.

El Ayuntamiento considera que no se le ha tenido en cuenta a la hora de proponer este recorrido oficial, que estaba planteado desde la Catedral por la Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez, Avenida de Roma y el Paseo Colón hasta el puente de Triana. Entienden, basándose en informes de la Policía Local, Bomberos y Movilidad, que el espacio podría convertirse en una ratonera justo en el puente de mayor afluencia de todo el año en Sevilla, y para un evento en el que se esperan casi un millón de personas. «No se consultó con el Ayuntamiento ni ninguno de los profesionales implicados previamente», aseguran fuentes municipales.

Bomberos expone que la evacuación de ambas zonas «no queda resuelta, dado que una puede provocar el bloqueo de la otra y viceversa; además de resaltar el peligro existente en el margen que da al río, debido a los desniveles existentes, con el consiguiente peligro para la integridad de las personas (riesgo de caídas)». Añade, igualmente, que la accesibilidad a la zona por parte de las Servicios de Emergencia es «desfavorable» y que las filas de sillas «no quedan unidas, a tenor de lo expuesto en el plano, lo que puede provocar situaciones de peligro por bloqueo».

La Delegación de Movilidad, por su parte, advierte de que la procesión coincide con la puesta en marcha del Plan de Navidad, que conlleva restricciones al tráfico ya de por sí por la enorme afluencia al Centro. Por ello, «cortar el tráfico durante todo un día completo, incluso más tiempo para el montaje, conllevaría un gran caos circulatorio». Éste se extendería a avenidas aledañas como la Palmera, las Delicias, Torneo o Arjona y los puentes de Triana y San Telmo, entre otras numerosas bocacalles que desembocan en el Paseo Colón. También quedarían inutilizados los aparcamientos del propio Paseo Colón, el Arenal y la avenida de Roma, e indirectamente, los de Triana y la Plaza de Cuba. Se le suman las obras de la calle Zaragoza,

Por otro lado, la Policía Local expone además las dificultades de organizar el evento en esa fecha, ya que desde las 15.00 horas del día 7 hasta las 5.40 horas del día 9 se tendrá que desplegar un dispositivo policial para cubrir los traslados de todos los pasos. Y, todo ello, coincidiendo con la cele-

Bomberos, Policía Local y Movilidad consideran que el Paseo Colón es una ratonera en el fin de semana de mayor afluencia

El partido entre el Betis y el Barcelona pone en riesgo la cobertura de los traslados del 7, 8 y 9 de diciembre por la falta de agentes



### Una mesa para definir el nuevo recorrido: ¿la calle San Fernando?

M. D. / J. M. R. SEVILLA

La cuestión ahora es cuál será el recorrido que tomará la procesión magna después de meses de estudio de distintas alternativas. La primera reacción ayer, y realmente la única porque ni el Consejo de Cofradías ni el Arzobispado ofrecieron su versión en este asunto, fue la del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, que trasladó a los organizadores su disposición para crear una mesa de trabajo en la que se defina cuál es la mejor opción para el itinerario, una vez que se ha descartado el del Paseo Colón, y que cumpla los requisitos para evita que se pongan en riesgo las deficiencias advertidas en los tres informes municipales.

Un espacio de diálogo en el que estarían representados el Ayuntamiento de Sevilla, el propio Consejo de Cofradías y el Arzobispado y en la que se debatirían todas las opciones antes de presentar una propuesta definitiva que satisfaga a todas las partes. La intención del gobierno municipal es que este foro se convoca de manera inmediata, según manifestó el propio Alés.

Una de las alternativas que han estado sobre la mesa es la de llevar la carrera oficial del 8 de diciembre a la calle San Fernando, de forma que el recorrido común concluiría en la avenida del Cid y, desde ahí, la Esperanza de Triana y el Cachorro discurrirían hacia la avenida de María Luisa, y el Gran Poder y la Macarena hacia los Jardines de Murillo o la Ronda Histórica.

Lo que sí se supo ayer, porque se deslizaba en los tres informes, es que los traslados de ida de las dos de Triana comenzaría en torno a las 15.30 horas del día 7 y, seguidamente, saldría la Macarena y horas más tarde el Gran Poder –casi al albacamino de la Catedral.

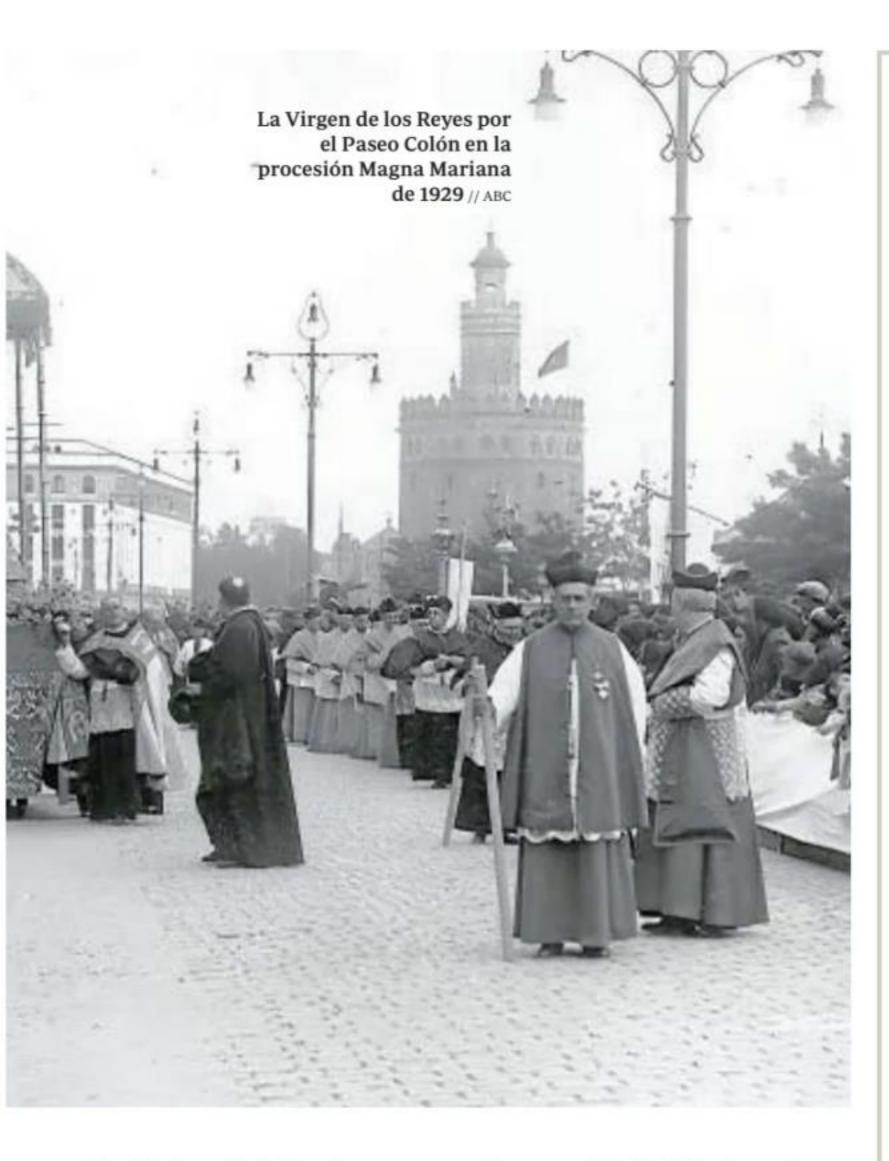

bración de un Betis-Barcelona que suele ser declarado de alto riesgo. La Policía Local deja claro en el informe su «limitada disponibilidad de recursos» y concluye que «sería necesario establecer y valorar otros itinerarios propuestos al no quedar garantizadas las medidas de seguridad».

Los organizadores del Congreso Internacional de Hermandades pretendían establecer un recorrido por una zona de amplitudes que permitiera precisamente mayor seguridad ante la alta presencia de público que se espera para la magna del 8 de diciembre en la que participan algunas de las principales devociones de Sevilla y su provincia, como la Virgen de los Reyes, el Gran Poder, la Macarena, la Esperanza de Triana el Cachorro o las vírgenes de Valme, Setefilla y Consolación de Utrera. De hecho, la idea emulaba el mismo recorrido oficial que se utilizó para la procesión Magna Mariana del año 1929.

Ahora, todo ha quedado en el aire y se ha abierto una crisis sin precedentes entre la Iglesia y el Ayuntamiento.



SEVILLA AL DÍA

JAVIER MACÍAS

### ¿Quién manda aquí?

La ciudad, por primera vez en la etapa democrática, le ha echado un pulso a las cofradías imponiendo su criterio para desautorizar el recorrido de la magna

A organización del evento más multitudinario que va a congregar Sevilla en toda su historia se ha convertido en un vodevil similar al que desembocó el Vía Crucis del Año de la Fe de 2013 y que remedió en cierto modo la lluvia. La ciudad, por primera vez en la etapa democrática, le ha echado un pulso a las cofradías imponiendo su criterio para desautorizar el recorrido oficial de la magna del 8 de diciembre por el Paseo Colón. ¿Medida ejemplarizante? Hay parte de ello en la decisión drástica y pública que se ha tomado contra la Iglesia y el Consejo de Cofradías. Alguno podría pensar, de hecho, que un gobierno del PSOE jamás podría haber tomado semejante determinación, pues como diría el querido Ismael Medina, el lío habría sido morrocotudo.

Analizando fríamente las causas del desencuentro, hay que remontarse a nueve meses atrás para comprender lo sucedido. El Arzobispado ha dado barra libre a las procesiones extraordinarias, con un rosario de cultos externos donde cualquier excusa es buena para poner un paso en la calle. Esto no es nuevo, pero sí lo fue que dos de estas salidas, la de la Virgen de las Angustias de los Gitanos y la de la Milagrosa, se autorizaran el año pasado a pocos días de su celebración sin haber informado al Avuntamiento, que es el que pone los servicios municipales.

La autoridad civil tiene un serio problema con sus recursos públicos, una Policía Local mermada por el retraso en la incorporación de nuevos agentes y que aprovecha la presión de estos eventos para lanzar un chantaje al gobierno a la hora de cobrar las horas extra. Los pagos que tiene que efectuar el Consistorio a los agentes son tan altos que la Intervención municipal ha levantado la mano para advertir que se está rozando la ilegalidad. Por ello, que haya una estadística de 2,5 procesiones diarias al año es un problema, pero que además se autoricen con escaso margen de maniobra, es imprudente. Eso mismo ha hecho que el alcalde le haya trasladado personalmente al arzobispo y al presidente del Consejo la necesidad de establecer un control.

La cabeza de turco ha sido la magna del 8 de diciembre, que se anunció en esa fecha sin contar con el Ayuntamiento y cuya organización se ha hecho de espaldas a quienes tienen que informar favorablemente de la misma. ¿Se podría haber evitado? Sí, habiendo sentado en la mesa a quien pone los servicios públicos. ¿Se podría haber desautorizado de otra forma? También, porque aunque oficialmente no hubiera ninguna comunicación, el recorrido por el Paseo Colón era algo que se anunciaba desde hacía meses y que se confirmó hace tres semanas.

Hace falta sentido de la medida en el Arzobispado, en un frenesí de procesiones que se ha ido de las manos este año definitivamente y que además debe contar siempre con la ciudad que lo paga.



16 SEVILLA

#### OTROS DETALLES DE LA NUEVA ORDENANZA

Se endurecen las multas por pintadas vandálicas

Los grafitis pasan de ser falta leve a grave o, si llegan a atentar contra el patrimonio, a muy grave. En el primero los casos, la sanción oscila entre 750 y 1.500 euros, mientras que en el segundo se fija dentro de la horquilla de 1.500 a 3.000 euros. Mano dura contra los rebuscadores de basura

Con el nuevo texto, la práctica de rebuscar en la basura pasa a ser tipificada como un hecho grave en aquellas situaciones en que afecte al mobiliario urbano o se deje toda la basura fuera. La multa oscilará entre 750 y 1.500 euros.

La retirada de enseres en la calle será más ágil

Otra de las nuevas restricciones será la prohibición expresa de abandonar enseres en cualquier punto de la vía pública, como colchones o cartones. A partir de ahora, Lipasam tendrá potestad para poder retirarlos. Los cubos individuales se mantienen en el Centro

No habrá, por el momento, novedades sobre los contenedores individuales del Casco Antiguo, que se mantendrán tal y como estaban a la espera de concretar alternativas que mejoren la recogida de residuos en consenso con los vecinos.

de la normativa. De este modo, se prevé que se aumenten las inspecciones con unos trabajos que, como señaló la delegada de Limpieza, Evelia Rincón, serán «preventivos» e irán acompañados con campañas de concienciación dirigidas a todos los sevillanos, especialmente a los hosteleros y los comerciantes. De hecho, se estará más vigilante con los bares para que se encarguen de limpiar los residuos y manchas del suelo que queden en sus terrazas de veladores. Un celo que se pedirá también a los organizadores de eventos, que tendrán que dejar la zona acotada en perfectas condiciones.

#### Más novedades

La nueva ordenanza que se votará hoy iueves en el Pleno incide en estas mejoras pero incorpora también otras novedades que tienen como objetivo dar respuesta a la realidad actual de la ciudad, ya que el anterior texto se aprobó en 2014. «Hace una década no se tuvo en cuenta el crecimiento del turismo o de los eventos», explicó ayer Rincón. Uno de los aspectos que se modifica tiene que ver la recogida de los residuos de los apartamentos turísticos. A partir de ahora, el propietario de estos pisos tendrá la obligación de informar a los inquilinos de los horarios de recogida y del lugar en el que se sitúan los contenedores más cercanos, además de comunicar a las empresas de limpieza dónde deben depositar las bolsas de basura. Serán, a su vez, los responsables de que los usuarios cumplan con todo las obligaciones en este ámbito.

Para que la norma salga adelante, el gobierno municipal necesita del apoyo de al menos uno de los tres grupos de la oposición. La delegada recordó que el texto definitivo es fruto de la negociación con los agentes y entidades que se ven afectadas por la regulación y que, por ello, «no me cabe la menor duda de que será aprobada en el Pleno». Al respecto, el grupo municipal del PSOE confirmó ayer que «facilitará» la tramitación de la ordenanza, pero aseguró, a través de su concejal Myriam Díaz, que los datos oficiales de Lipasam sobre la percepción ciudadana de la limpieza reflejan que «ha empeorado» entre los meses de mayo de 2023 y mayo de este año, «dejando en evidencia las palabras de Sanz cuando asegura que Sevilla está más limpia». Los socialistas también darán su sí a la modificación de los presupuestos prorrogados de 2023 destinada a inyectar más de siete millones más de euros a la empresa de limpieza.



La delegada de Limpieza, Evelia Rincón, presentó ayer los detalles de la nueva ordenanza // v. RODRÍGUEZ

# Lipasam impuso más de 800 multas por infracciones en los primeros cinco meses de 2024

Las inspecciones suben más del 50% en un año, especialmente en los bares, apartamentos turísticos y hoteles

#### MARIO DAZA SEVILLA

El interés de José Luis Sanz por mejorar la limpieza en Sevilla desde su llegada a la Alcaldía no sólo se ha puesto de manifiesto en el aumento de la inversión y la plantilla, la compra de nueva maquinaria o la renovación de contenedores y papeleras, sino que además ha contado con un crecimiento importante en la cifra de inspecciones que se realizan en la vía pública para controlar las malas prácticas. El dato de las sanciones correspondientes a los cinco primeros meses de este 2024 que manejan los responsables de Lipasam no deja lugar a dudas, pues entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año se han impuesto más de 800 multas a empresas y particulares por incumplimientos de la actual ordenanza de limpieza.

Para ello, ha sido clave el incremento de la tareas de vigilancia y control que ha llevado a cabo el Servicio de Inspección de Lipasam, con más de un 50% de acciones realizadas en los últimos meses con respecto al mismo periodo del año pasado, pasando de las 28.322 a las 42.315. Esto ha provocado que, de forma paralela, también hayan crecido el número de denuncias de las 1.741 de 2023 a las 3.084 de este año, lo que representa un 77% más. Entre los sectores que han centrado las intervenciones de los inspectores están la hostelería, la hotelería, los comercios, el turismo, los parques empresariales y los mercados de abasto, destacando especialmente la subida de un 700% en las incidencias de los apartamentos turísticos y de un 160% más en el caso de los bares, restaurante y hoteles.

De cara a optimizar las tareas de inspección, el Ayuntamiento de Sevilla ha apostado por un incremento del número de efectivos dentro de este servicio de Lipasam, que ha crecido en un 67% en sólo un año. Pero el gobierno local sigue pensando que estos controles son todavía insuficientes y, por ello, en la nueva ordenanza que se elevará hoy al Pleno se aumentará el celo para garantizar el cumplimiento

# Reunión con los vecinos del Puerto para desbloquear el nuevo barrio

Sanz se compromete a «seguir mejorando» el proyecto con sus aportaciones

ABC SEVILLA

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, celebró ayer una reunión con representantes de asociaciones vecinales del entorno del Puerto hispalense para desbloquear el nuevo barrio. Según informó el Ayuntamiento, Sanz escuchó a los representantes de los vecinos, con el compromiso de «seguir mejorando el proyecto de nuevo barrio en los terrenos del Puerto de Sevilla junto a la avenida de Las Razas, con las aportaciones que sigan haciendo».

Ello, después de que el pasado mes de marzo, el pleno del Ayuntamiento rechazase con los votos contrarios de Podemos-IU y Vox y la abstención del PSOE el documento de aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urba-



Sanz, De la Rosa y Pimentel, reunidos ayer con representantes vecinales // ABC

na (PGOU) correspondiente a la reordenación de los terrenos de la margen oriental de la Avenida de Las Razas, una operación promovida por la Autoridad Portuaria.

El documento en cuestión plantea 98.000 metros cuadrados de edificaLas asociaciones reclaman aparcamientos para residentes, zonas deportivas y sanitarias, entre otras medidas bilidad, con 82.000 para los usos residenciales (226 viviendas protegidas y 474 de renta libre) y 16.000 para usos terciarios, que admiten diferentes posibilidades comerciales o de oficinas, por ejemplo; avisando las fuerzas de oposición de la postura contraria de las asociaciones de vecinos de la zona, por aspectos como que «se imponen mayoritariamente usos lucrativos sobre el uso público del espacio».

Y es que previamente, once asociaciones vecinales y sociales del distrito Bellavista-La Palmera habían pedido suspender esta tramitación, al considerar que la operación propuesta por el Puerto prima los usos lucrativos sobre los públicos, carece de dotaciones e «invade» la trama urbana existente.

Así, las asociaciones de vecinos Bermejales 2000, Bermejales Activa, Foro Heliópolis, Heliópolis Las Siete Calles, Los Andes, Pedro Salvador, Pisos Sector Sur (Inquilinos Corazón de María de los Pisos Municipales de Heliópolis de Sevilla), Puerto de Sevilla, Reina Mercedes y el AMPA Torre de Babel del CEIP La Raza, junto a la Asociación Parque Vivo del Guadaíra; advertían de que la actuación planteada, a la cual no habían sido incorporadas sus alegaciones, adolece de «dotaciones vecinales como aparcamientos para residentes, zonas deportivas o sanitarias, que aseguren un entorno urbano que propicie la salud y el bienestar de la comunidad».



18 SEVILLA

## Patrimonio aprueba obras para habilitar un museo en San Clemente

Estima que el proyecto planteado «responde a los valores culturales del bien»

#### MARIO DAZA

SEVILLA

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, informó ayer de forma favorable
sobre el proyecto básico para la reutilización de la zona expositiva ubicada en un sector de las plantas baja y
primera del Real Monasterio de San
Clemente, situada en la zona contigua
al acceso por la calle Santa Clara. El
espacio objeto de la actuación que ha
estudiado la comisión se compone de
dos salas diáfanas, además de escale-

ra y ascensor que las conectan. Patrimonio considera que la actuación planteada es correcta porque responde a los valores culturales del bien objeto de la intervención.

En lo referente a la propuesta de intervención, describe la metodología y los criterios que la rigen, sin que ello incida negativamente sobre los referidos valores culturales que justifican la protección, tanto de las zonas a tratar como del bien en su conjunto, pues se mantienen los sistemas constructivos original empleados, y que están suficientemente contrastados por la práctica habitual.

De igual modo, también se ha tomado conocimiento favorable de la propuesta de restauración del artesonado de la cúpula de la escalera del antiguo Convento de San Agustín, además de la realización de labores de conservación curativa de dos portadas y cua-

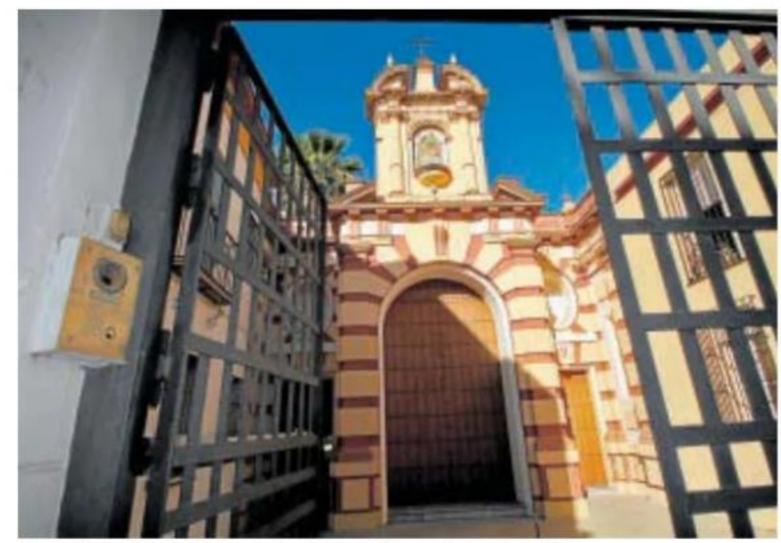

Portada del Real Monasterio de San Clemente en la calle Reposo // ROCÍO RUZ

tro vanos mudéjares localizados en la crujía norte del claustro y del muro sur del refectorio, así como de unos restos de suelos cerámicos. El deterioro que presentan los elementos a intervenir se deben a las labores de remodelación llevadas a cabo durante la vida del propio edificio, de manera que las intervenciones aprobadas por la Comisión tienen una finalidad conservativa encaminadas a la preservación material de su estado y forma.

La propuesta de intervención describe la metodología y los criterios que rigen la actuación desde el punto de vista teórico, técnico y científico, sin que ello incida negativamente sobre los referidos valores culturales que justifican la protección del bien en su conjunto, y tiene en cuenta que los materiales utilizados se consideran compatibles y se mantienen los sistemas constructivos originales, estando ambos suficientemente contrastados por la práctica habitual. No obstante, la formalización final de las intervenciones han de recogerse en el correspondiente modificado del proyecto, entendiendo que la restauración de los distintos elementos objeto de las propuestas en cuestión deben ser incorporadas a la propia restauración de los espacios a los que pertenecen dentro del proyecto de conservación del Convento de San Agustín.

Por último y en la provincia, concretamente en Utrera, Patrimonio ha informado favorablemente el proyecto de conservación del retablo de San Francisco de Paula y el paramento interior sobre el que se apoya, en el Santuario de Nuestra Señora de Consolación. Tanto el estudio del estado de conservación del muro como la propuesta de intervención, se centran exclusivamente en las patologías provocadas por la humedad, que ha alterado la coloración de los temples de forma irregular y ha afectado a la adhesión de los morteros.

# **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

#### 20 de julio

Aznalcóllar (16598593): 07:30 a 15:00 pg p.a.m.a.

#### 21 de julio

Alcalá de Guadaíra (16580309): 08:00 a 18:00 c fridex cuatro (alcala de guadaira), c fridex diez, pg fridex

#### 22 de julio

Bollullos de la Mitación (16489853, 16489861, 16489871): 06:30 a 15:30 av aljarafe, av camas, av de mairena, av mairena del aljarafe, av tomares, av umbrete, avda. aljarafe, pg industrial, pg pibo, pg poligono nº 1 (16550097): 07:30 a 13:30 av la constitucion, c cazorla, c doñana, c larga, c manuel siurot, c ramon y cajal, cn los malaguies, pz juan torres silva (16549859): 08:00 a 13:00 av la constitucion, c cazorla, c doñana, c larga, c manuel siurot, c ramon y cajal, cn los malaguies, pz juan torres silva

Dos Hermanas (16578257): 18:30 a 21:30 c fortuna (pi carretera de la isla), c homos, c minerva, c rio viejo, pg carretera de la isla (16573361): 19:00 a 21:00 c fortuna (pi carretera de la isla), c hornos, c minerva, c rio viejo, pg carretera de la isla

Guadalcanal (16552553): 08:00 a 16:00 c poligono 35, cr llerena, cs la zarza, fc el puerto, fc el toril, fc la zarza, fc roman

Herrera (16606153): 09:00 a 12:30 ctra puente genil s/n

La Rinconada (16595373, 16600343): 08:30 a 16:30 rta de la rinconada a brenes

Morón de la Frontera (16599995): 06:00 a 15:30 cr sevilla (a-360)

Sevilla (16568071, 16597279, 16597281): 06:30 a 16:00 av republica argentina, c constancia, c mar del plata, c reyes catolicos, c/mar del plata s/n (detrás policia) (16590909): 08:00 a 18:00 c/cuna (16599721): 11:30 a 13:30 mc merca-sevilla (16562613): 12:30 a 17:30 mc merca-sevilla (16599723): 16:30 a 18:30 mc merca-sevilla

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

**TELÉFONO DE AVERÍAS: 900850840** 

#### SUCESOS

# Cae la banda de aluniceros más activa del sur de España, capaz de perpetrar diez robos en seis días

ABC SEVILLA

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado la banda de aluniceros más activa en el sur de España. En esta operación conjunta, han sido detenidos ocho miembros de esta organización que, dirigida desde Sevilla, operaba en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Jaén y Badajoz.

Los detenidos se dedicaban al robo con fuerza en establecimientos públicos, mediante el método del alunizaje, robo y hurto de vehículos a motor, falsedad documental —placas dobladas— y tenencia ilícita de armas. Se les atribuye más de 100 robos, con los que habrían sustraído efectos valorados en medio millón de euros.

Los agentes han llevado a cabo hasta quince registros domiciliarios en las localidades de Sevilla, Alcalá de Guadaira, Umbrete y Utrera, en los que se ha intervenido material de telecomunicaciones e informático, herramientas utilizadas para la comisión de los hechos delictivos, efectos sustraídos de los diferentes robos, y dos armas de fuego. También han hallado dos plantaciones con un total de 363 plantas de marihuana.

Este grupo delictivo poseía un alto nivel de profesionalidad. Prueba de ello es la rapidez de ejecución, siendo capaces de realizar hasta diez robos en apenas seis días. Lo hacían ocultando su identidad con pasamontañas, gorros y guantes.

ABC JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024

El nazareno **Fermín Fernández Paloma** apenas podía hablar durante su convalecencia, sólo balbuceaba y no lograba casi andar ni tenía fuerzas para comer

# La pesadilla con final feliz de superar el virus del Nilo

VALME J. CABALLERO DOS HERMANAS

l nazareno Fermín Fernández Paloma todavía no sale de su asombro y se pregunta, una y otra vez, cómo un mosquito, algo tan pequeño, es capaz de tumbar a una persona de 80 kilos. Hace apenas una semana abandonó el hospital de Valme donde ingresó siete días antes con una sintomatología extraña que resultó ser el virus del Nilo.

El paciente, que cumplirá 73 años el próximo domingo, desconoce dónde pudo sufrir la picadura del mosquito y que le ha provocado grandes daños en su salud. Ser una persona sana, deportista —jugaba a fútbol y futbito—, que caminaba a diario una hora y media, comía frutas, verduras y mucha fibra lo han salvado y ha sobrevivido a este virus. «Empecé con un dolor de cabeza horrible y muy flojo, no quería nada más que estar acostado, y con fiebre alta de 40,5°»», cuenta. Al principio pensó que podría ser una gripe o incluso Covid-19 y se hizo la prueba, que salió negativa.

No sólo él sino su mujer, Manuela, y sus hijos, empezaban a notar que no era muy normal su estado. Como narra Fermín, «empecé a no poder con mis piernas ni con los brazos, parecía que los tenía descolgados, no tenía ganas ni fuerzas para comer y ni siquiera para ir hasta el baño. Era una sensación horrorosa porque me sentía mal y no sabía qué me pasaba. Estaba todo el día tirado en la cama y pasaba las noches sin dormir del malestar tan grande que tenía. Veía que no era yo».

Fermín nunca había estado ingre-



Fermín Fernández Paloma // ABC

sado y no está acostumbrado a ir el médico pero después de estar así unos días, su hijo decidió que no había otra opción que llevarlo al Hospital Universitario de Valme. «En Urgencias me dijeron que la fiebre ya rompería por algún lado, o gripe o algo, y que me fue-

«Estaba todo el día tirado en la cama y pasaba las noches sin dormir del malestar tan grande que tenía», relata Fermín ra a casa y así hicimos, nos volvimos», recuerda. Sin embargo, al día siguiente, «ya no podía hablar casi, sólo balbuceaba y me asusté. Me llevaron otra vez al hospital y ya me dejaron en observación», añade.

Su estado era grave y una vez hospitalizado un doctor especialista en Inmunología diagnosticó que podía ser el virus del Nilo y le realizaron una punción lumbar gracias a la cual se ratificó lo que vaticinó el facultativo. El paciente comenta que toda la medicación se la pusieron a través de una vía y que su estado comenzó a mejorar lentamente. Además le decían que había tenido suerte y que literalmente «estaba hecho un toro» porque no había afectado al cerebro y ha podido ganarle la batalla al insecto aunque con secuelas.

#### «Pánico a los mosquitos»

Poco a poco fue recuperando funciones, entre ellas hablar, aunque continuaba muy débil y así sigue pese a los
días que han pasado. Eso sí, con un
poco de humor, explica que «se me habían agotado las pilas y ahora las estoy recargando». En casa sigue reponiéndose aunque afirma que «tengo
pánico a los mosquitos, no sé cuántos
botes de insecticida tengo, y estoy poniendo mosquiteras porque no sé cómo
ha podido picarme y cómo hace tanto daño». Todo ha quedado en un susto para él y su familia que pueden contar pero que nunca olvidarán.

Sin embargo, esta misma semana, una nazarena, con patologías previas, falleció a causa de este virus en el citado Hospital. Ambos ingresaron en el hospital el día 5 de julio.

Una vez confirmados estos casos en Dos Hermanas por la Consejería de Salud, esta notificó al Ayuntamiento que procediera urgentemente a actuar sobre la población de mosquitos adultos del género Culex e intensificara el plan municipal que esta localidad instauró en 2021. Junto a una campaña informativa a la ciudadanía para evitar la propagación de mosquitos y complemento al tratamiento periódico, el Avuntamiento está realizando una acción de choque intensiva, dirigida a especímenes adultos y larvas, para que Dos Hermanas, al igual que Fermín, pueda dejar atrás el virus del Nilo.

COMPRA MÁS
PAGA MENOS

IDESCÚBRELO EN TU MAKRO MÁS CERCANO!





#### HORÓSCOPO

Aries

Piensas demasiado en cosas negativas, crees que te preparas para lo peor, pero así lo que puedes conseguir es atraer lo que no quieres que llegue.

Tauro

(20-IV al 20-V)

Vives unos días de sensibilidad extrema en los que todo lo que pasa a tu alrededor te afecta. Eso es una fuente de continuos roces. Modérate.

Géminis
(21-V al 20-VI)

No permitas que los problemas económicos influyan en tu relación familiar y sentimental. Se trata de un bache temporal que conseguirás levantar.

Cáncer
(21-VI al 21-VII)
No estás en tu mejor n

No estás en tu mejor momento de forma y aunque los problemas de salud no son graves, tu organismo necesita más descanso y cuidados de lo habitual.

Leo
(21-VII al 22-VIII)
Ante la menor duda, no te decidas
por la opción más arriesgada, los astros no
respaldan opciones aventuradas en estos

Virgo

días. Te conviene la calma.

La sensación de paz y tranquilidad que percibes es sólo aparente y, sobre todo, efimera. Los problemas no tardarán en lle-

\_ Libra

Marchas a demasiada velocidad en tu vida, tienes que frenar un poco o es posible que te encuentres con algo que te obligue a hacerlo en seco.

Escorpio (23-X al 21-XI)

Comienzan a tomar forma proyectos en el terreno económico, que te permitirán un notable desahogo. Con poco esfuerzo obtendrás mucha rentabilidad.

Sagitario (22-XI al 20-XII)

Tienes mucho que aprender de las personas que te rodean, no puedes seguir comportándote de una manera tan soberbia como hasta la fecha.

Capricornio
(21-XII al 19-1)

Nadie pone en duda tu ambición, ni siquiera tus superiores, pero en los últimos tiempos has dejado un poco de lado tus proyectos por razones personales.

ACUATIO

(20-1 al 17-11)

Te comportas como un ciertas situaciones que te superan y

Te comportas como un niño en ciertas situaciones que te superan y reacciones de forma infantil porque no eres capaz de enfrentarte a esas realidades.

Piscis

Te sobran fuerzas para ayudar a los que te necesitan y además disfrutas haciéndolo, tu energía interior te hace crecer mucho en el aspecto humano.



21.00

#### Comedia en la Fundición con 'Libertá'

El Teatro de la Fundición estrena 'Libertá', una comedia que promete desternillar al público mientras desentraña las ilusiones de lo cotidiano. La protagonista, interpretada por la talentosa Charo Urbano. rememora con nostalgia sus días y noches de altos vuelos, transportando a los espectadores a través de un viaje de reflexión y risas. 'Libertá' es una invitación a soltar las ataduras de la seriedad y a redescubrir la risa como una forma de resistencia y crítica. La obra se estrena hoy a las 21:00 y las entradas se pueden comprar a 16 euros en la web del teatro.

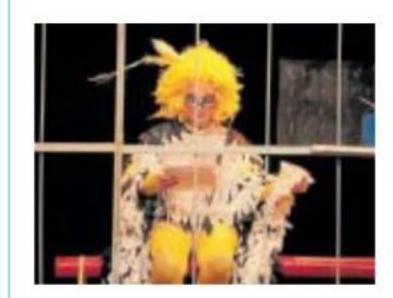

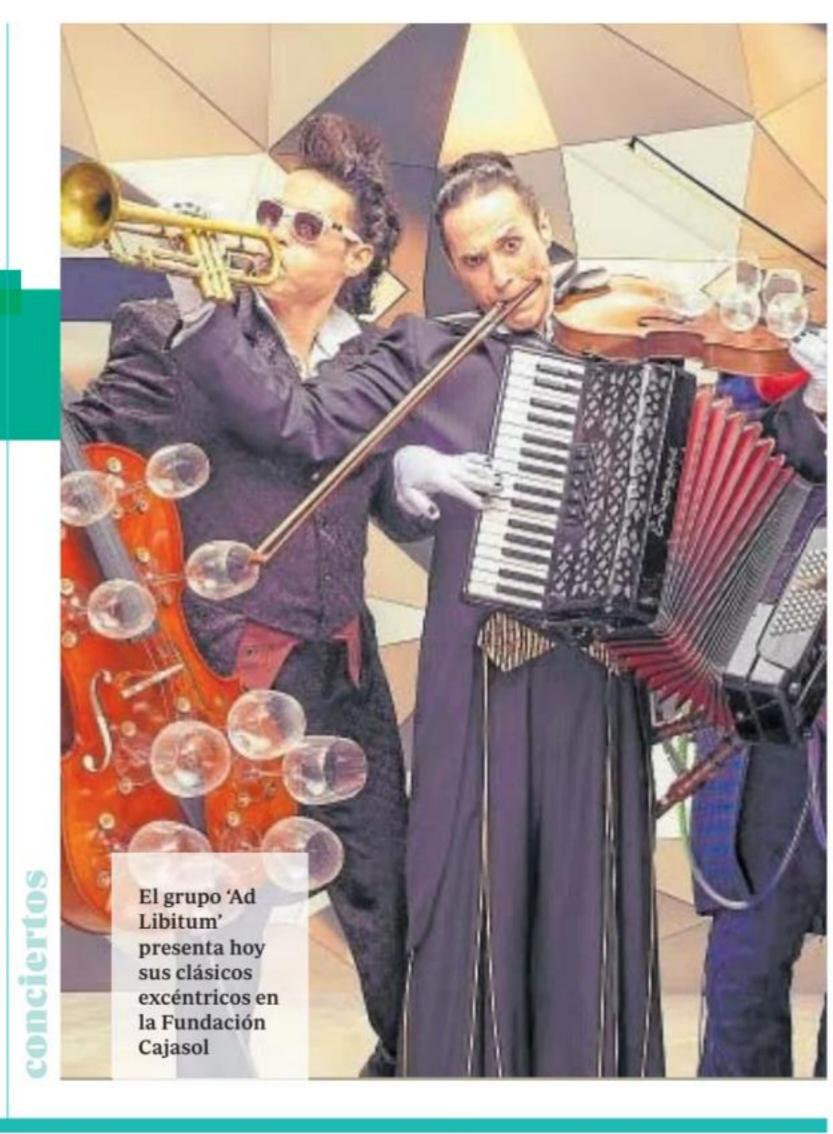

#### **Farmacias**

#### Centro

Marqués de Paradas, 53; Alameda de Hércules, 7; Menéndez Pelayo, 12; San Pablo, 5; Plaza Alfalfa, 11; Argote de Molina, 25; Amador de los Ríos, 31.

#### Triana - Los Remedios

Pagés del Corro, 2, loc. 1 y 2; República Argentina, 10; San Vicente de Paul, 14; Juan Díaz de Solís, 12; Padre Damián, 4; Niebla, 4; Niebla, 50; López de Gomara, 5.

#### Macarena

San Juan Bosco, 32; Agricultores s/n; Avda. Sánchez Pizjuan, 6; Lopez Azme, 1; Forjadores, 17; Santa María de Ordás, 12; Avda. Doctor Fedriani, 13; Avda. Pino Montano, 10; Camino de los Toros s/n.

#### Zona Sur

Avda Manuel Siurot, 3; Avda Bueno Monreal, 28; Bami, 19; Reina Mercedes, 17; Asensio y Toledo, 40; Vicenza, 3; Bda. La Oliva, 8-9; Avda. Finlandia s/n; Chucena, 36; Lisboa, 260; Perséfone, 6; Castillo de Constantina, 4; Mesina, 8; Carretera Su Eminencia, 6

#### Nervión

Luis Montoto, 85; Pza. del Juncal, 1; Avda. Eduardo Dato, 46; Avda. San Francisco Javier, 20; Avda Ramon y Cajal, 9; Marqués del Nervión, 103; Avda. Carlos V, 20; Efeso s/n; Jerusalén, 35.

#### Sevilla Este - Rochelambert

Cueva del Gato, 3 Manzana 2. loc. 1; Avda. Parsi, Edif Arena 1; Avda. Emilio Lemos, 26; Avda de las Ciencias, 18; Urbano Orad, 9. Edif Navieste 4; Avda. Ciudad de Chiva, 26; Avda. Juan XXIII Bloque Romegosa; Candeleria, 28

#### Área Metropolitana

Alcalá de Guadaíra: Malasmañanas, 59; Duquesa de Talavera, 25; Santander, 20; Silos, 91. Noche: Silos, 91. Aznalcóllar: 28 de febrero, 12. Noche: 28 de febrero, 12. Benacazón: Real, 42. Bollullos de la Mitación: Larga, 27. Bormujos: 28 de Febrero, 6; Avda. del Aljarafe, 70 Bajo B; Avda. Juan Diego, 79. Camas: Avda. 1º de Mayo, 4, local 1. Noche: Tomares, 2, loc. 7. Castilleja de la Cuesta: Real, 100. Coria del Río: Carretero, 1; Carretero, 178; Avda. Andalucía, 85. Noche: Carrete-

ro, 1. Dos Hermanas: Antonio Machado. 44: Avda. de los Pirralos. 100: Antonia Díaz, 30; Avda. Reyes Católicos, 4; Esperanza, 103-D; Bda. Elcano, c/ Juan Sebastian Elcano. Noche: Real de Utrera, 290. Esq. Gordal. Espartinas: Santa Ana, 30. Noche: Santa Ana, 30. Gines: Urbanización Haza de Liendo, 4; Avda, de la Concordia, 19. Noche: Virgen de Loreto, Mairena del Aljarafe: Ciudad Expo. Noche: Ciudad Expo. Puebla del Río: Avda. Isla Mayor, 15; Avda. Cerro Cantares, loc. 1-2. San Juan de Aznalfarache: 28 de Febrero, frentre Com. Policia; Bda.Guadalajara, C/Brihuega, 1. Sanlucar la Mayor: Avda. Príncipe de España, 19; Avda. Príncipe de España, 19. Tomares: Urb. Aljamar, manz. 3, casa 88; Av. de la Arboleda, 12.

#### De 22 a 9.30 horas

Amador de los Ríos, 31;Avda. Doctor Fedriani, 13; Castillo de Constantina, 4; Mesina, 8; Jerusalén, 35; Avda. Ciudad de Chiva, 26; Avda. Juan XXIII, Bloque Romagosa; Carretera Su Eminencia, 6. ABC JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024 AGENDA 21



### Jornadas de música y teatro en Cajasol

Las 'Noches de Verano en Cajasol' ofrecerán diferentes espectáculos en el Patio de la Fundación hasta el 5 de septiembre

ABC

a Fundación Cajasol pone en marcha el ciclo 'Noches ✓ de Verano en Cajasol', una alternativa para disfrutar del período estival en Sevilla. La programación arrancó el pasado 28 de junio con un tributo a Amy Winehouse, y se prolongará hasta el 5 de septiembre, amenizando las noches veraniegas a base de baile, teatro, diversión y música.

Hoy va a tener lugar el concierto de 'Ad Libitum' donde unos músicos de lo más excéntrico harán vibrar al público con cada una de sus notas musicales. Los hermanos Marcos y Jaime Soto, conocidos como 'Mi hermano y yo', subirán al escenario del patio de la Fundación Cajasol la noche del 25 de julio, en la que harán disfrutar cio de barra que empezará a funal público con sus canciones mecionar a las 20:30.

lódicas cargadas de buenas vibraciones. El 1 de agosto, será el turno para los más nostálgicos. La compañía 'Onbeat' presenta el 'Musical de los 80s y 90s', un espectáculo donde repasarán algunos de los temas más significativos que han marcado la historia de la música durante los ochenta y los noventa.

Un ciclo que anima las noches de verano con multitud de eventos culturales diferentes y que acabará el 5 de septiembre con la actuación de los hermanos malagueños 'Javypablo'. Todas las actividades tendrán lugar en el Patio de la Fundación Cajasol a las 21.00. La entrada será libre hasta completar aforo y habrá servi-

#### **EL VISTAZO**

#### Reunión en el Ayuntamiento del Observatorio de Infraestructuras de Sevilla

El Observatorio de las Infraestructuras de Sevilla se reunió ayer con el Ayuntamiento para conocer de primera mano las modificaciones presupuestarias que tiene previsto llevar a hoy Pleno. En la reunión participaron el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa; el gerente de Ur-



banismo. Fernando Vázquez; el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; el gerente de Gaesco,

Juan Aguilera; la consejera del Grupo Azvi, María José Contreras; y el ingeniero de Caminos, Abraham Carrascosa.

#### 21.30

#### Noches en el Palacio de los marqueses de la Algaba

El Palacio de los Marqueses de la Algaba-plaza Calderón de la Barcava a acoger desde hoy hasta el 5 de septiembre una nueva edición de sus 'Noches de Verano'. La actuación inaugural correrá a cargo del grupo de música medieval Artefactum que presentará 'Tempus Fugit. Las entradas son gratuitas pero deben reservarse a través de dos modalidades: online y presencialmente hasta completar el aforo. Los conciertos serán a las 21:30.

#### 22.00

#### 'Festival del sainete' en la Plaza del Museo

La compañía teatral Giraldillo de Comedias presenta hoy a las 22:00 en la Plaza del Museo su 'Festival del Sainete'. Los sainetes son situaciones arrancadas de la realidad que hacen una alabanza y defensa de la cultura y del sentir español desde la comedia. En esta ocasión, y bajo la dirección de Rocío Rodríguez, se representarán los saientes 'Siete Veces', 'El cerrojazo' y 'El cuartito de hora', de los Hermanos Álvarez Ouintero. Entrada libre.

### El tiempo en Sevilla

### Jornada tórrida

ABC



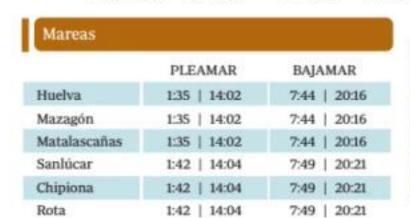

Rota

Variable

Nuboso

Chubascos

LLuvia



Moderado

Fuerte

Débil

Nieve

| Mañana en Andalucía |    |    | °C C km/h<br>Tmin Tmáx Viento |    |
|---------------------|----|----|-------------------------------|----|
| Iuelva              | 0  | 18 | 35                            | 6  |
| Córdoba             | 0  | 22 | 41                            | 2  |
| aén                 | 0  | 23 | 40                            | 5  |
| Granada             | 0  | 24 | 39                            | 6  |
| Cádiz               | 0  | 21 | 32                            | 2  |
| Málaga              | 0  | 23 | 29                            | 8  |
| Almería             | 0  | 23 | 34                            | 11 |
| Sevilla             | 13 | 21 | 41                            | 0  |

Mar Ilana Mar rizada Marejada Fuerte marejada Mar gruesa Muy gruesa

#### **CASO ERE**

# El TC culmina el borrado del mayor caso de corrupción

- ▶Zarrías y el exdirector de Presupuestos Vicente Lozano completan los diez beneficiados por el amparo del tribunal
- ▶ «Se eludieron de manera intencionada los controles» dando luz verde a la corrupción, avisan los votos particulares

NATI VILLANUEVA MADRID

l Pleno del Tribunal Constitucional dio ayer portazo defi-nitivo al caso ERE con la estimación de los dos recursos de amparo que faltaban por resolver: los relativos al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, condenados ambos a 6 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cuya existencia niegan ahora los siete magistrados que conforman la mayoría progresista del órgano de garantías.

Tres plenos han sido suficientes para desmantelar las condenas por el mayor caso de corrupción de España que sentó en el banquillo de los acusados a la ex cúpula socialista de la Iunta de Andalucía de Manuel Chaves por el fraude de las ayudas sociolaborales, una trama que dejó un agujero de 680 millones en las arcas públicas. hecho probado e indiscutible en el que no puede entrar el Tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.

El caso no ha podido salir más rentable para los condenados por delitos de prevaricación y malversación que llevaron su caso al TC: al amparo a diez de los doce que recurrieron (otros tres no lo hicieron) por la supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal y a su presunción de inocencia (como es el caso de Griñan), se suma el aval de esa mayoría progresista a unas ayudas que fueron tramitadas sin ningún tipo de informe económico o estudio de viabilidad que las justificara y a los pagos por transferencias de financiación sobre las que no existía control alguno.

Para ello ha sido necesaria una reinterpretación de tipos penales (malversación y prevaricación) que hasta ahora correspondía a los órganos jurisdiccionales (en este caso a la Audiencia Provincial de Sevilla y al Tribunal Supremo) y un cambio de criterio en la Fiscalía, que si bien ante estos órganos defendió la existencia de estos delitos, a pesar de esa unidad de actuación ante el TC pasó a considerar que no hay prevaricación en la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley porque no pueden considerarse resoluciones recaídas en un asunto administrativo. «Esta clase de actos, al ser meras propuestas y no actos definitivos, no pueden ser objeto de control por los jueces y tribunales», se repite de forma insistente en cada una de las sentencias.

No en vano las ponencias de todos los recursos (es decir, el borrador de sentencia) recayeron en la misma magistrada, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, premiada por Griñán con la Medalla de Andalucía y a cuya recusación (por participar como magistrada del TSJA en procesos relativos a ayudas sociolaborales a empresas) el Partido Popular llegó tarde.

Con la estimación de los dos últimos recursos de amparo, ayer, el TC ha bendecido ya la actuación de dos expresidentes de la Junta (Manuel Chaves y José Antonio Griñán), cinco exconsejeros (Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo,



juicio, sobre estas líneas. Abajo, el exdirector de Presupuestos Antonio Vicente Lozano // EFE

La ponencia de todos los recursos recayó en una magistrada que fue condecorada por Griñán

El TC ampara a dos expresidentes de la Junta, cinco exconsejeros, un exviceconsejero y dos exdirectores generales

ANDALUCÍA 23

#### Zarrías se proclama «inocente»

El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías expresó ayer su «gran satisfacción» por que se haya «impuesto la verdad» en el proceso por el que fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación «siendo inocente», llegó a decir en unas declaraciones suyas distribuidas por el PSOE andaluz. La mujer del expresidente socialista-José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca, también celebró que el TC le ha dado «la razón jurídica» tras «doce años de agravios» en un proceso judicial que calificó como «kafkiano» y que causó gran sufrimiento.

Carmen Martínez Aguayo y Gaspar Zarrías), un exviceconsejero (Jesús María Rodríguez) y dos exdirectores generales (Miguel Ángel Serrano y Antonio Vicente Lozano).

Y es que aunque en la mayor parte de los casos la estimación del recurso ha sido parcial, el grueso de la actuación de la cúpula socialista andaluza queda perdonada, de forma que ese ajuste que en algunos casos tiene que hacer ahora la Audiencia de Sevilla al volver a redactar la sentencia suprimiendo de ella lo que el TC ha avalado, dejará las penas reducidas a la mínima expresión. Tanto que ninguno de los condenados por malversación que han recurrido tendrá que volver a estar entre rejas.

#### Votos particulares

El magistrado Enrique Arnaldo emitió votos particulares en contra las sentencias del TC que el martes ampararon a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. «Se buscó de manera intencionada la elusión de los controles ordinarios del gasto público, lo que supuso la debilitación de los mecanismos para prevenir la corrupción. La eliminación de estos controles, en abstracto, ya es reprochable, pero, además, teniendo en cuenta que los fondos fueron gestionados sin las mínimas garantías de publicidad y concurrencia competitiva para su obtención por los particulares, la debilitación de los controles facilitó la aparición de los casos de corrupción», expone en su escrito.

El magistrado pone de manifiesto, además, el «contraste» entre la protección reforzada que la Unión Europea atribuye al delito de malversación de caudales públicos y la respuesta dada por la mayoría progresista del Tribunal «a uno de los casos más graves de corrupción política institucionalizada en España».

# La Audiencia de Sevilla sigue condenando a cargos del PSOE: el último, otro exalcalde

Fija 14 meses de cárcel a un exregidor de Los Palacios por el desvío de 750.000 euros para un centro ecuestre

ANTONIO R. VEGA SEVILLA

Mientras el Tribunal Constitucional (TC) ampara y borra delitos a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso ERE, la Audiencia Provincial de Sevilla sigue dictando sentencias contra ex cargos del PSOE que se apropiaron de fondos públicos aprovechando el reparto «arbitrario» de ayudas a empresas en crisis que mantuvieron durante diez años sucesivos gobiernos socialistas.

La Sección Primera de la Audiencia -el mismo órgano que impuso las penas de prisión e inhabilitación a 15 miembros de la antigua cúpula autonómica- ha dictado una sentencia en la que condena a 14 meses de cárcel al exregidor socialista de Los Palacios y Villafranca entre los años 2004 y 2011, Antonio Maestre, en una pieza desgajada de la macrocausa de corrupción de los ERE que se centra en la ayuda de 901.518 euros otorgada por la Dirección General de Trabajo al Ayuntamiento de esta localidad sevillana para la construcción de un centro ecuestre.

El proyecto nunca vio la luz y la mayor parte de los 750.000 euros que se abonaron desaparecieron sin que se conozca a día de hoy el paradero del dinero público percibido, más de veinte años después de su concesión por parte del Gobierno andaluz.

El tribunal condena a Maestre como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con la atenuante de dilaciones indebidas, y le impone 14 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de dos años y nueve meses por el delito de malversación. Por los mismos delitos ha sido condenada una interventora accidental del Consistorio, mientras que el que fuera regidor de

«No se conoce el destino que tuvo la cantidad recibida», asegura la sentencia, dictada en plena anulación de penas a cargos de la Junta por el TC Los Palacios entre 1994 y 2004, Emilio Amuedo, resulta absuelto porque en su caso los delitos han prescrito y ya no pueden perseguirse penalmente.

Fue bajo el mandato de este último, el 20 de marzo de 2003, cuando se firmó un convenio con el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero (ya fallecido), que se comprometía a pagarle 6 millones de euros para el citado proyecto en 2003 y 2004, que luego se redujeron a 901.000 euros, de los que se abonaron al final 750.000.

Los magistrados concluyen que los tres acusados «eran plenamente conscientes de que se había incumplido la legalidad en la concesión y recepción de la ayuda excepcional». No había solicitud formal de la subvención, ni expediente administrativo, ni plan de viabilidad del proyecto, ni seguimiento del destino de la ayuda. Nada de nada. «Existió un incumplimiento absoluto de las exigencias legales y una total falta de control en el manejo de los fondos públicos», advierte la sentencia del pasado 15 de julio.

«No se conoce el destino que tuvo la cantidad recibida como ayuda excepcional, salvo del abono de una factura por importe de 10.440 euros para la ejecución de un levantamiento topográfico en la ubicación prevista» para dicho centro ecuestre, sostienen. En el juicio quedó patente que el dinero se habría empleado en «la atención de gastos del ayuntamiento, como el abono de nóminas», sin que pueda acreditarse su destino concreto.

#### Concejal con 20 años

Antonio Maestre, que llegó a la Alcaldía en 2004 y que tenía poco más de 20 años cuando entró en el Ayuntamiento como concejal, «no tenía intención de ejecutar» el proyecto, pero hizo

gestiones para cobrar el dinero. Tampoco tenía intención de devolverlo. La ayuda fue reintegrada muchos años después, cuando la Junta la reclamó tras estallar el
escándalo de los ERE en el año
2012. Para la Sección Primera resulta indudable que se produjo la
«apropiación por un tercero de cantidades cuya devolución por el destinatario no estaba prevista».

Las decisiones «arbitrarias» del exdirector de Trabajo «privaron a otras entidades locales —regidas por miembros del mismo o de diferente partido político— de poder solicitar u optar a iguales similares ayudas a las obtenidas por el Ayuntamiento de Los Palacios», donde casualmente mandaban alcaldes de la misma formación que gobernaba Andalucía en aquella época. Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Maestre es el tercer regidor condenado en el caso ERE. Antonio Almazán, alcalde socialista de Guarromán el PSOE entre 2007 y 2015, fue condenado a dos años de cárcel por otra ayuda de 440.000 euros para poner en marcha invernaderos que nunca funcionaron. Año y medio de cárcel le cayeron al exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán por el desvío de ayudas por un montante de 8,4 millones de euros que recibieron sus empresas del sector del corcho.



Antonio Maestre fue alcalde de Los Palacios y Villafranca entre 2004 y 2011 // EP/FRANCISCO J. OLMO 24 ANDALUCÍA

#### LABORAL

#### Se encierran en la Agencia Amaya para reclamar el plus de antigüedad de 5.000 empleados

#### P. MARINETTO MÁLAGA

La unión sindical formada por las secciones de UGT, CCOO, UITA y CSIF ha iniciado un encierro en las instalaciones de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) en Sevilla tras el fracaso de la reunión del Comité Intercentros destinada a ultimar el informe para la recuperación del complemento de antigüedad, una reivindicación histórica de los trabajadores que lleva más de 15 años sin resolverse.

La paciencia de los sindicatos se agotó a principios de mes, cuando decidieron romper relaciones con la Agencia por la falta de avances en la aplicación del complemento de antigüedad, comprometido por la Junta hace un año. «Si no es para hablar de antigüedad, no abordaremos ninguna negociación», recalcaron entonces los sindicatos, desmarcándose de proyectos importantes como la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (ASEMA).

La reunión de ayer, que se esperaba fuera decisiva para avanzar en el compromiso del Gobierno andaluz, terminó sin acuerdo después de que la dirección de Amaya, según informaron fuentes sindicales, haya presentado propuestas «ya rechazadas previamente por Hacienda».

#### Convenio

«Lo único que están haciendo es retrasar la negociación para llevarla a un futuro convenio colectivo», denunció a ABC Antonio Álex, delegado de UITA (Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía), uno de los 15 representantes que están protagonizando el encierro en señal de protesta hasta que se les vuelva a convocar.

La unión sindical critica que se haya echado por tierra el trabajo de un año para elaborar una propuesta viable. «Ahora nos encontramos con esto», dijo en relación a la propuesta planteada en la reunión, que parte de otro sindicato y que la unión considera «inasumible» puesto que «depende de futuras demandas».

Pendientes de si son convocados o el lunes, van a continuar concentrados en la sede y advierten de que seguirán con su hoja de ruta, que incluye una concentración en la Consejería de Presidencia, con sede en el Palacio de San Telmo, y una posible huelga durante el periodo de alto riesgo de incendios si no se atienden sus demandas.



De izquierda a derecha, el delegado del Gobierno, el secretario de Estado y la consejera de Fomento // EFE/DANIEL PÉREZ

# El Gobierno cede y ejecutará el tren litoral entre Málaga y Algeciras

Reconoce, eso sí, que se trata de un proyecto «a largo plazo» debido a su complejidad

PABLO MARINETTO

MÁLAGA

El Gobierno ha cedido finalmente a las reclamaciones históricas de la Costa del Sol y abordará la conexión ferroviaria para mejorar la movilidad en el eje entre Málaga y Algeciras. «El tren litoral llegará», aseguró ayer el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien no obvió que la complejidad de la infraestructura la convierte en un proyecto a largo plazo.

Tras la reunión mantenida en Málaga junto a representantes de la Junta de Andalucía, de las Diputaciones de Málaga y Cádiz y alcaldes de municipios de ambas provincias, Santano explicó que el Gobierno, a través del Ministerio, comenzará de inmediato con el estudio de viabilidad del proyecto, al que seguirá el estudio informativo, ambos necesarios para definir el modelo de tren que se implementará en el corredor de la Costa del Sol.

«Queremos llevar adelante estos estudios contrastándolos con la Junta y con los municipios del entorno para definir el modelo de tren que queremos para avanzar en el estudio informativo y en un posterior proyecto constructivo», añadió. Serán estos trámites los que, según el secretario, permitirán responder a preguntas sobre la extensión o el tipo de ferrocarril.

Actualmente, la red de Cercanías parte en Málaga y se encuentra con un muro en Fuengirola, donde tiene su última parada, dejando asiladas ferroviariamente al resto de localidades del litoral occidental, entre ellas Marbella, la única ciudad de más de 150.000 habitantes de España que no está conectada por tren, aun cuando constituye uno de los principales destinos turísticos del país.

#### Bonificaciones en la AP-7

Además del estudio del tren, la reunión abordó otros problemas de movilidad urgentes, como el colapso en las carreteras del litoral, especialmente la A-7. En este sentido, Santano avanzó el compromiso del Gobierno de analizar posibles medidas de bonificación del peaje en la AP-7, gestionada por una concesionaria: «Nos comprometemos a analizar las medidas que puedan mejorar la fluidez del tráfico, sobre todo en beneficio de los trabaja-

El secretario de Estado de Transportes confía en que la licitación del estudio informativo se produzca a principios de 2025 dores y estudiantes que usan esta vía de manera recurrente», declaró, y aprovechó el contexto de la reunión para subrayar que las soluciones a los problemas de movilidad no solo pasan por la mejora de las infraestructuras viales, sino también por el fomento del transporte público.

En este sentido, recordó que en España, el Plan Nacional de Energía y Clima «obliga a trasladar el 40% de los viajeros del vehículo privado al transporte público de aquí al 2030. Por eso, el tren es una apuesta a largo plazo, pero necesitamos medidas de corto y medio plazo que se combinen con políticas de descongestión de la A-7», dijo.

En cuanto a los tiempos que se barajan, explicó que el estudio de viabilidad del tren comenzará «desde ya» y se espera que la licitación del estudio informativo se pueda producir a principios de 2025. También entonces volverá a reunirse la mesa de trabajo que ayer ejemplificó un entendimiento entre instituciones que había estado roto hasta la fecha por las negativas del Ejecutivo de Sánchez a abordar siquiera el estudio del proyecto ferroviario.

En un cambio de postura con respecto a las valoración del proyecto por parte del Ministerio de Óscar Puente, Santano señaló que la voluntad es dar «respuestas a los problemas de movilidad, especialmente pensando en los más vulnerables, como los jóvenes y los trabajadores que utilizan el transporte público o el coche a diario».

# Gibraltar sigue invadiendo aguas españolas con nuevos rellenos

España asegura que siempre ha protestado por esta práctica y que lo seguirá haciendo

SORAYA FERNÁNDEZ SEVILLA

Gibraltar continúa con sus rellenos para ganar terreno al mar y levantar grandes proyectos urbanísticos. Según el Tratado de Utrecth (1713), España cedió a Gran Bretaña la ciudad y el castillo de Gibraltar con su puerto, defensas y fortalezas, pero no el istmo sobre el que está el aeropuerto del Peñón ni las aguas que lo rodean, que Reino Unido sostiene que son de soberanía británica pero que España no reconoce como tales.

Ahora, según ha denunciado Verdemar-Ecologistas en Acción, Gibraltar está llevando a cabo nuevos rellenos para ganar terreno al mar en la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental y apunta a que las piedras, que entran en camiones desde España por la Aduana de La Línea de la Concepción, provienen de alguna cantera entre las localidades malagueñas de Manilva y Casares.

La organización conservacionista sostiene que las piedras que está acumulando el Peñón escollera servirán para el proyecto Eastside de Gibraltar. Afirma que son casi 50.000 toneladas para llevar a cabo espigones y transformar frente litoral. Según abundan los ecologistas, se trata del proyecto anunciado por la Fundación TNG Global. El mismo, según publicó en su momento ABC, consiste en la construcción de 100 viviendas, un puerto deportivo con 400 atraques y un parking de 500 plazas. Gibraltar cerró en 2021 un acuerdo de 390 millones de euros con dicha fundación -que desembolsaría 106 millones de euros a las arcas



Imagen de archivo de uno de los rellenos de Gibraltar // SERGIO RODRÍGUEZ

públicas del Peñón por los derechos de desarrollo de recuperación en la Zona Este— en los rellenos que se acumulan desde hace años en la zona de Levante, además de la ejecución del citado proyecto urbanístico, valorado en 283 millones.

ABC preguntó también ayer al gobierno de Gibraltar por la denuncia de los ecologistas, pero no hubo respuesta.

Fuentes oficiales del Ministerio español de Asuntos Exteriores aseguraron ayer a ABC al cierre de esta edición que España «ha venido protestando reiteradamente por las acciones de relleno y modificación de la costa que Gibraltar realiza en aguas territoriales españolas cada vez que éstas se han producido y lo seguirá hacienExteriores sostiene que es una acción contraria al Derecho Internacional y a las normas españolas

Ecologistas denuncian la entrada por la Verja desde España de camiones cargados de piedras

do. Estas protestas se han realizado por escrito en numerosas ocasiones. Estas acciones son contrarias al Derecho Internacional, además de implicar una vulneración de las normas españolas y europea de protección del medio ambiente».

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), en un comunicado de prensa enviado por la mañana, exigió ayer al Gobierno central que se posicione públicamente de manera oficial y acusó al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de «mirar para otro lado y dar la callada por respuesta ante unos hechos constatados que suponen un grave perjuicio para España y sus intereses. No sólo hablamos de una cuestión ambiental de primera magnitud, ya que el gobierno de la colonia británica está alterando una zona de especial conservación de altísimo valor natural, sino que Gibraltar está expandiendo su territorio a costa de unas aguas que consideramos españolas, violando tanto lo establecido en el Tratado de Utrecht como en cualquier legislación internacional sobre la materia», aseguró el regidor.

#### «Doble vara de medir»

El alcalde algecireño criticó además «la doble vara de medir que se usa a uno y otro lado de la Verja. En un tema tan grave como es el de los rellenos, el Gobierno español no está y opta por quedarse callado, pero por el contrario, Gibraltar eleva una protesta internacional por lo dicho por un jugador de la selección española de fútbol durante la celebración de la Eurocopa en Madrid —refiriéndose al ¡Gibraltar español!—. Sorprende lo fina que tienen algunos la piel para según que cosas», se quejó.

Por ello, se preguntó «qué interés tiene el Gobierno español en mantener un silencio que parece cómplice. No queremos pensar ni por un segundo que esto marque las negociaciones del acuerdo sobre Gibraltar, y del que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no suelta prenda. Siempre hemos dicho que queremos un buen acuerdo que favorezca por igual a ambos lados de la Verja, pero viendo esta situación mucho nos tememos que la balanza siempre se va a inclinar del lado de Gibraltar, que será la gran beneficiada de esas negociaciones», finalizó Landaluce.

> Más información en páginas de España

POR MENOS
DE UN
ALQUILER

iDESDE 584€/mes\*!







Piscina de adultos de 1.000m² y piscina infantil







Club social



Circuito de running

OFICINA DE VENTA · SHOWROOM: C/ Francisco González García, 3. 41016 Sevilla

679 507 054



"El importe de la cuata es arientativo, la cantidad reflejada se trata de una simulación, la cuata final dependerá de las condiciones personales de cada cliente y de la entidad financiera con la que se contrate la hipoteca. Cácula realizado para una vivienda de 2 dormitorios de 181.000€ con un préstamo del 80% del valor del inmueble (impuestos no incluidos), y un interés fijo del 2.7% durante 30 años. Cuata resultante a pagar 5.84€.

26 ANDALUCÍA

La Diputación ultima la puesta en marcha de una página web que glosará los encantos de **112 municipios** en riesgo de despoblación e informará de las posibilidades de empleo y el precio de sus casas

# Pueblos de Granada acuden a internet para no desaparecer

GUILLERMO ORTEGA GRANADA

a provincia de Granada tiene
174 municipios, de los cuales
133 no sobrepasan los mil habitantes y 83 ni siquiera llegan
al millar. Ejemplos de pueblos minúsculos los hay por todas partes: en la comarca de la Alpujarra, Cástaras cuenta con 244 personas censadas y Juviles
con 136, aunque aún hay otro municipio menos poblado allí, que se llama
Lobras y donde viven 130 personas. En
la de Guadix, Polícar alcanza los 263 y
Huélago los 401. En la de Alhama, Agrón
tiene 288 habitantes. En la de los Montes,Gobernador suma 233.

Granada es, por tanto, un caso paradigmático de eso que se da en llamar la España Vaciada. Pueblos que no sólo son pequeños sino que encima van perdiendo población progresivamente. Es un hecho indiscutible, como lo es también que, de seguir así las cosas, algunos pueden quedar abandonados de aquí a no mucho.

Además de población, han ido perdiendo servicios. Con suerte, algunos tienen un centro de salud, al que un doctor o una doctora pasa consulta pero no a diario, porque se reparte su tiempo entre varias poblaciones. Los hay que ni siquiera llegan a eso y sólo disponen de un dispensario.

Un mismo colegio sirve para varios municipios y en sus aulas, los pocos niños que comparten aula sin importar que unos tengan ocho años y otros once. Para unos están las divisiones de una cifra y para otros, las de dos o más.

El problema está ahí desde hace bastante tiempo y la Diputación Provincial, que es la institución que se encarga principalmente de bregar con el día a día de los pueblos pequeños, es consciente. Su presidente, Francis Rodríguez, afirmó cuando tomó posesión de su cargo, tras la constitución de los ayuntamientos en junio de 2023, que luchar contra la despoblación era un objetivo improrrogable y fundamental.

Eso se ha traducido en la creación de un área específica, Reto Demográfico, que tiene al frente a María Vera, alcaldesa por cierto de un pueblo, Torre-Cardela, donde sólo habitan 759 personas y que no escapa al riesgo de despoblación aludido. María Vera está decidida a revertir la situación y lo ve factible. «Hay pueblos que están en riesgo de desaparecer y sin embargo ofrecen muchas posibilidades, merece la pena intentar su repoblación con gente llegada desde cualquier sitio del mundo», señala.

#### La página web

La mejor forma de abrirse al mundo se llama internet y a ella ha acudido la Diputación. Antes de que finalice este año tendrá disponible la página www.granadallenadevida.com y ahí estará disponible la información esencial de los 112 municipios granadinos en riesgo de despoblación. Se obtuvo gracias a un estudio que costeó el Ministerio de Transición Ecológica.

La web contendrá información sobre los atractivos turísticos de cada pueblo, informará de si dispone de centro de salud o, en su defecto, de cuál es el más cercano, de si tiene supermercado o farmacia... Pero si el objetivo es que la gente se quede a vivir y trabajar, lo suyo es que tenga información inmobiliaria y laboral.

«La página va a informarles de

«Hay lugares que ofrecen muchas posibilidades y merece la pena intentar su repoblación», se asegura desde la Diputación

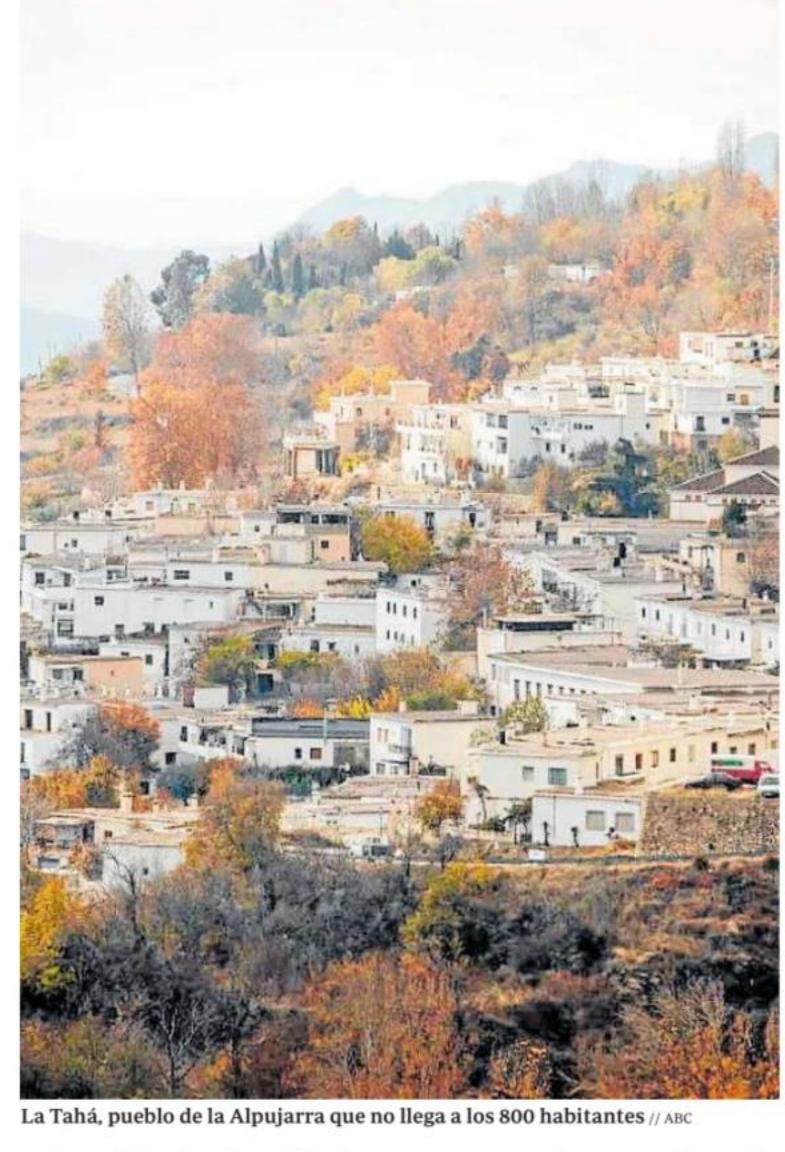

cuántas viviendas disponibles hay, cuántas de ellas son de protección oficial, cuál es el precio medio», incide la diputada, que en cuanto al empleo, precisa que no sólo se expondrán cuáles son las ofertas de un sitio en concreto «sino también de otros municipios cercanos, porque hay mucha gente que vive a varios kilómetros de su trabajo». El teletrabajo, por supuesto, es otra opción que se valorará.

La Peza, en la comarca de Guadix, es un caso claro de pueblo que está menguando. En 1960 tenía 2.500 habitantes y en 2018 sólo llega a los 1.177. Su tasa de envejecimiento es superior al 30% y la densidad de población es menor a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Su alcalde, Álvaro Huertas, ve «muy bien» la iniciativa de la Diputación porque dará visilidad al municipio.

#### VIVIENDA

# Alertan del peligro de poner piscinas hinchables en terrazas

A. R. V. SEVILLA

Llega el calor y con él las ganas irreprimibles de darse un chapuzón, a ser posible en la casa particular de uno. Pero hay que tener cuidado con la solución casera que se busca para escapar de la sofocante canícula. Si entienden que meter a un oso en la terraza del piso no es una buena idea, no sólo por su agresividad del animal sino también por el peso que alcanza un ejemplar como éste, unos 200 kilos, pueden hacerse una idea aproximada de lo que puede representar instalar una piscina hinchable que, llena de agua, puede rondar el mismo peso.

La voz de alarma la dio ayer el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Cafincas), que insistió en que aquellos que estén pensando en una piscina desmontable en su terraza o azotea privada, deben cerciorarse de que lo hacen de forma adecuada y tras recabar informes técnicos profesionales. Hay un riesgo real de que la instalación produzca daños en la estructuras del edificio o poner en riesgo la seguridad de la construcción.

Los administradores de fincas alertan de que instalar una piscina hinchable sin tener antes una serie de consideraciones «puede aumentar el riesgo potencial de derrumbe, ya que no se suelen tener en cuenta que esas estructuras no están diseñadas para soportar el peso de dichos elementos».

La presidenta de Cafincas, Mercedes Romero Balsera, explicó que «es fundamental contar siempre con una supervisión técnica profesional antes de adquirir la piscina, sea cual sea su dimensión».

## Cae una red dedicada al cultivo de marihuana a gran escala en El Ejido

 Un amplio despliegue policial desarticula la trama e interviene 6.500 plantas

R. PÉREZ ALMERÍA

Más de medio centenar de agentes de policía de diferentes brigadas con la colaboración del Grupo Operativo de Apoyo Policial de la Policía Local de El Ejido, en Almería, y personal técnico de Endesa se desplegaron el pasado 10 de julio en uno de los mayores puntos negros de cultivo y venta de marihuana de la provincia de Almería. Se trata de 'El Pozo de la Tía Manolica', en la barriada ejidense de Matagorda.

La investigación previa comenzó hace varios meses y se centró en un grupo de personas que se dedicaban al cultivo de marihuana a gran escala en invernaderos exteriores, y en cultivos 'indoor', o lo que es lo mismo, en interior.

El seguimiento exhaustivo y las vigilancias realizadas por los investigadores permitieron a los agentes reunir las pruebas necesarias para proceder con la actuación.

#### 'Operación Ceniza'

En la operación, denominada 'Ceniza', se practicaron cuatro detenciones y se llevaron a cabo cuatro entradas y registros en viviendas situadas en la barriada de Matagorda, así como actuaciones en seis invernaderos del lugar donde se intervinieron un total de 6.500 plantas de marihuana en proceso final de crecimiento.

Una vez listas para su distribución, las plantas hubieran sumado un peso total de 2.500 kilos y el valor de la droga aprehendida se estima que superaría los dos millones de euros en el mercado ilegal.

Los registros, autorizados por el juzgado de Instrucción número seis



Un agente en el registro de uno de los invernaderos // EP

de El Ejido, permitieron también la incautación de dos armas de aire comprimido, una escopeta y una pistola. Además, se intervinieron 700 gramos de cogollos de marihuana en seco, 20 gramos de hachís y 2.500 euros en efectivo, provenientes presumiblemente de esta actividad ilícita.

#### Riesgo de seguridad

Por su parte, la compañía Endesa realizó 50 desenganches ilegales de electricidad, ya que las instalaciones eléctricas de los invernaderos se alimentaban de conexiones clandestinas, lo que constituye además un grave riesgo de seguridad y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de El Ejido para posteriormente ser puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número seis en funciones de guardia de esta localidad, el cual, decretó su ingreso en prisión. La operación 'Ceniza' representa un golpe significativo al tráfico de drogas en la provincia de Almería, reduciendo de manera notable la disponibilidad de marihuana en la región. «Este éxito operativo refleja el compromiso y la eficacia de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico», trasladaron desde la Comandancia de Almería.











PROYECTO GRATIS

Llámenos y le realizaremos
un proyecto de su oficina
gratuito y sin compromiso.



OFIPRIX RENTING

NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles y disfrutarlos cómodamente mediante un contrato de arrendamiento.

# Sánchez enfanga el debate en el que debía concretar su plan de «regeneración»

- ►Tres meses después de su carta, el proyecto se sintetiza en una simple llamada a los grupos para negociar
- El presidente se emplea a fondo en una réplica preparada contra Feijóo, con varias inexactitudes sobre el popular

MARIANO ALONSO MADRID

res meses después de su carta a la ciudadanía en la que amagó con dimitir tras la investigación abierta a su esposa por presunta corrupción, Pedro Sánchez explicó ayer en el Congreso de los Diputados las líneas maestras de su «plan de regeneración», que tiene en los medios de comunicación su principal diana. El presidente del Gobierno, que agrupó en su comparecencia este asunto y las explicaciones sobre el último Consejo Europeo, en el que se repartieron los llamados 'top jobs' comunitarios -la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo y la Alta Representante de la UE- mostró dos caras perfectamente medidas en un debate que copó, aprovechando que no tiene límite de tiempo, con casi tres horas en la tribuna de oradores, por apenas media hora de Alberto Núñez Feijóo.

La primera, en su discurso inicial, con tono en principio más conciliador, detallando aspectos de su plan y tendiendo la mano al Partido Popular (PP), al que recordó hasta la saciedad que en el Parlamento Europeo votó en su día a favor del reglamento sobre medios en el que aseguró inspirarse su proyecto, tanto para la transparencia que se debe exigir a las compañías mediáticas sobre su accionariado y su medición de audiencias como para el control de la publicidad institucional que reciben. Tan plana en términos parlamentarios fue su intervención que hasta citó y leyó íntegros varios artículos de esa norma comunitaria.

Y la segunda, en una réplica perfectamente escrita de antemano –sobre la que dirigentes del Gobierno advirtieron por los pasillos que iba a dar que hablar– y a la que Feijóo ya no podía contestar con el mismo tiempo, donde el jefe del Ejecutivo embarró la sesión con acusaciones contra el líder de los populares, algunas de ellas con notables medias verdades o inexactitudes.

El Sánchez que clamó, como suele, contra los bulos y la desinformación, y contra los «pseudomedios» o «tabloides digitales» que, señaló, «hacen negocio con la mentira», afirmó desde la tribuna que Feijóo no había llegado a liderar su partido mediante un congreso. Falso, fue un cónclave extraordinario, celebrado la primavera de 2022 en Sevilla, el que lo eligió. Como no podía ser de otra manera. Trató de vincularle con el narcotráfico, esta vez acusándole del secuestro que en su día sufrió el exitoso libro 'Fariña' coincidiendo con su etapa al frente de la Xunta. «Convivió pacíficamente con la censura y secuestro de un libro que contaba una verdad tan incómoda como real», le espetó, a lo que añadió: «Lo secuestró uno de los suyos y usted calló», señaló en referencia a Alfredo Bea Gondar, exalcalde de O Grove (Pontevedra) que abandonó Alianza Popular en 1989. En las redes sociales, el autor de la afamada obra, Nacho Carretero, tuvo que salir a la palestra para precisar que fue un juez quien ordenó ese secuestro y no el PP.

#### «Siempre defrauda»

Nada más encaramarse a la tribuna para su larga réplica a todos los grupos, Sánchez se empleó a fondo en una enmienda a la totalidad de Feijóo, quien a su juicio «siempre defrauda» cuando sube a la tribuna de oradores, pues tras escucharle «sale uno con la certeza de que no hay nada detrás de la destrucción, de la descalificación y del ruido. La mentira y la difamación, señoría, no se convierten en verdad por repetirla mil veces, ni por supuesto por vociferarla más alto», le espetó Sánchez al presidente del PP.

Antes de eso, el jefe del Ejecutivo quiso desactivar las críticas por pretender cercenar la libertad de acción de los medios de comunicación, y para ello negó que la intención de su Gobierno sea la de «repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros», una afirmación que enseguida provocó una aclamación irónica en la bancada de la derecha, a

#### LAS CLAVES DEL PLAN

Transparencia en los medios de comunicación

Según señaló el presidente del Gobierno, «los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia», mientras que las autoridades deberán hacer público su gasto en publicidad institucional cada año.

#### Cien millones de ayudas

Esta subvención permitirá crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren la productividad y la calidad informativa y reforzar la ciberseguridad. Dijo que se concederá «a todos los medios, con independencia de su línea editorial».

#### La 'ley mordaza'

El jefe del Ejecutivo matizó, al igual que hizo el lunes la portavoz Pilar Alegría, que lo que propondrá el Gobierno será «una nueva reforma de la 'ley mordaza'» y, por tanto, una modificación, «en lo relativo a la libertad de expresión en coherencia con la Constitución española».

#### Un Gobierno abierto

Impulsarán medidas que fomenten la transparencia del Ejecutivo. Así, se aprobará una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y se presentará a los grupos parlamentarios una nueva Ley de Administración Abierta «que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental».

#### Cambio en la ley electoral

Prevé una reforma para, entre otros asuntos, imponer la obligatoriedad de los debates electorales.

#### Carnets de fiabilidad

Pedro Sánchez ha asegurado que este paquete de medidas, incluidas en el Plan de Acción por la Democracia, trata de potenciar «una línea central», que es «reforzar el derecho a la información veraz».

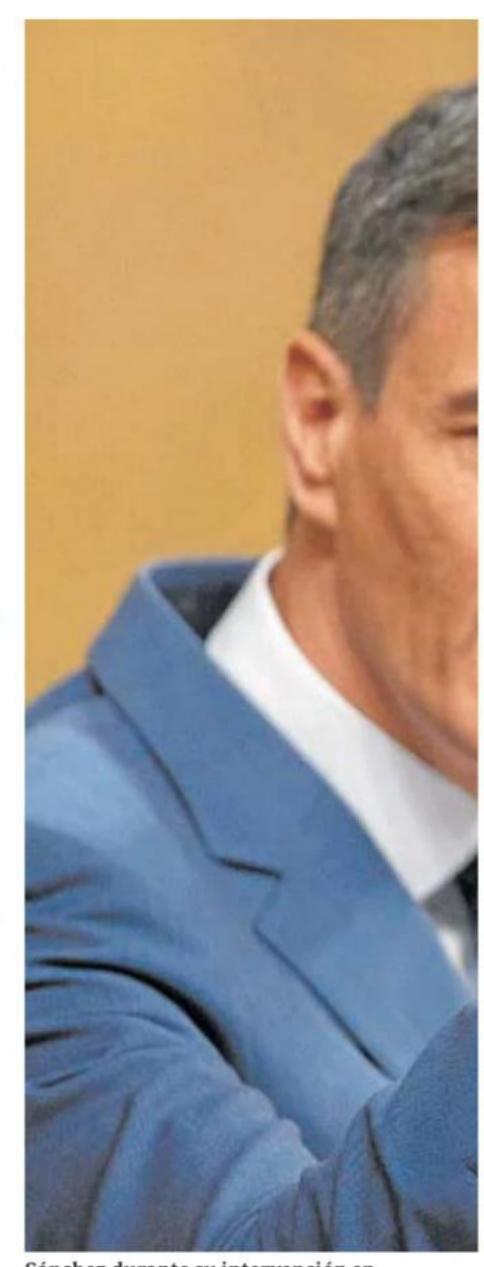

Sánchez durante su intervención en el pleno de ayer // IGNACIO GIL

la que contestó así el líder socialista: 
«No creo que ninguna de las familias políticas que aprobamos esto en Bruselas y en Estrasburgo tuvieran esa misma intención». Un momento en el que el Grupo Socialista aplaudió, replicando así gestualmente a la bancada de enfrente.

#### «Miles de bulos»

El líder socialista, que hasta llegó a citar a Ryszard Kapuscinski, el célebre reportero polaco, y que blasonó de abogar por una «prensa libre e independiente», dejó claro un diagnóstico de la situación en la que «el 90 por ciento de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente» y en la que «hay miles de bulos que se comparten un 70 por ciento más rápido que las noticias verdaderas», lo que a su juicio se traduce en percepciones erróneas como las de que «nuestra economía está en crisis». Algo que negó afirmando que «es una de las prósperas de Europa». Y detrás de todo ello, advirtió, no hay casualidad sino causalidad. «La 'fake news' no surgen por



accidente, hay quien las fabrica», sentenció, en un discurso donde puso buen cuidado en no citar el caso de su mujer, Begoña Gómez, la misma semana en que el empresario Carlos Barrabés, en su declaración judicial, desveló encuentros en La Moncloa con el presidente y su esposa.

Del plan de regeneración anunciado, que a partir del lunes se negociará con los distintos grupos parlamentarios, no hay nada, como confirman fuentes del Gobierno, que afecte a la regulación de la figura del cónyuge presidencial, hasta ahora inexistente, y tampoco al registro de reuniones que se mantiene en el complejo de Presidencia con empresarios u otras personas. Sí, en cambio, y así lo anunció el jefe del Ejecutivo, una «estrategia nacional de gobierno abierto», enunciado que de momento tampoco tiene mayor concreción. También una reforma de la ley electoral para hacer obligatorios los debates televisivos entre candidatos.

Por el Gobierno negociarán el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, en representación de Su-

mar, el socio minoritario de la coalición, aunque la cosa va despacio. Habrá que «ir sacándolo a partir de septiembre», explican desde Moncloa. Se trataría, detallan las citadas fuentes, de trabajar sobre la base del reglamento europeo de medios, pero adaptándolo o haciéndole añadidos desde las Cortes Generales. Para ello, la propia UE da de tope hasta el verano del año que viene. A la espera de las ideas que aporten los socios, el Gobierno baraja que las normas que se aprueben definan incluso qué es o qué no es un medio de comunicación, y que si un determinado medio no rectifica una información que se considere errónea se pueda arbitrar algún tipo de mecanismo para que el resto sí lo haga. Algo que las fuentes gubernamentales consultadas vinculan al modelo de Suecia. Sánchez, además, anunció 100 millones de euros para la digitalización de medios con cargo a los fondos europeos y confirmó su intención de cambiar la ley de publicidad institucional, fuente a su juicio de muchos «pseudomedios» financiados con dinero de las comunidades autónomas.

#### ACOTACIONES DE UN OYENTE

## Será peor el remedio que la enfermedad (pero la enfermedad existe)

Sánchez es uno

JOSÉ F. PELÁEZ



esión 'typical spanish' la vivida ayer en el Congreso. Solo faltaban por allí unos alemanes tomando sangría y unos espeteros en la zona de los taquígrafos para que el ambiente veraniego fuera total. Ayudaba a ello el desfile de diputados sin corbata -e incluso sin chaqueta- y de diputadas con vestidos chillones de color verde, amarillo, naranja y azul, que más que un grupo parlamentario, parecían un concierto de Parchís. Se ve que el 'chillón' de los vestidos inició después un proceso de transposición que colonizó el resto de sus cuerpos. Pero lo más español de la escena no era eso, sino esa imposibilidad secular que tenemos para comunicarnos. Como es costumbre, el Gobierno hablaba de una cosa y la oposición de otra, lo que hace difícil cualquier conato de entendimiento. 'No me chilles que no te veo',

pero en versión chiringuito.

de los mayores Vayamos por partes. manipuladores, Sánchez comparecía propagadores de para informar de las bulos y de 'fake reuniones de los Consejos Europeos del news' de Europa

17 y 27 de junio y para explicar las líneas fundamentales de su «plan de acción para la democracia», que se llama así porque no se puede llamar ley. Y no se puede llamar ley porque el reglamento europeo al que hace referencia ya tiene rango de ley y fue apoyado por todos los grupos excepto el de Vox. Es decir, esto no es negociable, ni está en fase de tramitación. Al contrario que las directivas, los reglamentos ya son de transposición directa, como los colores chillones a sus dueños. Por lo que ya está aprobado y solo queda aplicarlo. Entiendo que si el PP ha votado a favor es porque está de acuerdo, aunque en la sesión, por lo que sea, se les olvidó decirlo. Pese a lo que pueda parecer, no hay debate de fondo. Y es lógico porque lo explicado por el presidente resulta bastante lógico y, más allá de la confrontación nuestra de cada día, no debería dar lugar a demasiadas polémicas. El diagnóstico es certero: el mundo ha cambiado y el entorno mediático ve cómo avanzan las 'fake news', los bulos, las manipulaciones realizadas con inteligencia artificial, las injerencias de potencias extranjeras que buscan desestabilizar Europa y la

basura de las redes sociales, hasta arriba de manipulaciones, mentiras y bulos que son el origen de la polarización, fanatismo y odio que hoy vivimos. Tenemos un problema. Y es grande.

Y el problema es cierto por mucho que el que lo exprese sea el menos indicado para hacerlo. Sánchez es uno de los mayores manipuladores, propagadores de bulos y de 'fake news' de Europa. Pero el hecho de que su autoridad para hablar de este tema sea nula no puede implicar que el problema no exista. No debemos negar la verdad solo porque el que la exprese no sea Agamenón sino su porquero. Basándose en ese reglamento, el presidente anuncia contactos con todos los grupos para llevar a cabo un plan de acción. Seguramente -ya nos conocemoscontenga aberraciones jurídicas, iniciativas iliberales, intentos de control de los medios, comportamientos antidemocráticos, prácticas autoritarias, compra de líneas editoriales -anunció 100 millones de

> euros para la digitalización de medios-, etc. Y, como siempre, basándose en hechos ciertos, pondrá en marcha una serie de medidas ventajistas y sectarias que solo buscan su beneficio.

No me cabe duda. Cuando lo haga, lo criticaremos si nos siguen dejando. Pero dejemos el mañana para mañana: casi todo lo dicho ayer tenía sentido y sería un error negar que existe la basura como modo de atacar al basurero. Yo también me temo que será peor el remedio que la enfermedad. Pero eso no implica que la enfermedad no exista.

Ante esto, Feijóo y Abascal, con discursos duros, mostrando sus recelos y vinculando esta iniciativa a la situación del Gobierno, en crisis terminal por las acusaciones de corrupción a la familia del presidente. En el caso de Abascal, como es costumbre, alternando entre críticas a PP y al Gobierno y, al igual que Sánchez, denunciando una 'máquina de fango' contra ellos. Mientras tanto un Sánchez desencajado, con esa cara que se le pone cuando se siente acorralado y con un moreno que ya querríamos el resto. Porque, qué quieren que les diga, a mí no me ha dado tiempo a tomar el sol. Será que soy un 'pringao'. O que aquí en julio se escaquea hasta el presidente. Vamos, como les decía: todo 'typical spanish'.

# Feijóo acusa al presidente de ser «el mayor bulo» y de utilizar el debate para proteger a su mujer

Denuncia la ausencia de explicaciones de Sánchez a solo dos días de la declaración de Begoña ante el juez

#### E. V. ESCUDERO / I. RUIZ-JIMÉNEZ MADRID

La jornada elegida por Pedro Sánchez para desgranar su plan de regeneración y su proyecto de lucha contra los «pseudomedios» y los bulos, la convirtió el propio presidente en un ejemplo de lo que venía a combatir. «Es interesante que escuchen lo que digo porque así conocerán un poco más al líder de su partido político. Al cual, por cierto, los militantes no le han votado. Estamos a la espera de que haya un congreso en el Partido Popular», resumía orgulloso el socialista en una parte de su réplica. Afirmación que levantó de sus asientos a la mayoría de diputados del PP, incapaces de contener la rabia ante lo que acababan de escuchar. Bastaba un vistazo rápido a la hemeroteca para comprobar que Alberto Núñez Feijóo no fue elegido líder del PP a dedo, sino durante un Congreso Nacional en el que obtuvo el 98,35 por ciento de los votos. Tan grande debió de ser la metedura de pata, que hasta Sánchez aprovechó su intervención de despedida para matizar sus palabras. Donde dije bulo digo Diego.

La ausencia de medidas concretas por parte del presidente, que se limitó a esbozar su plan de regeneración con generalidades y a tender la mano a los grupos para discutirlo más adelanté, provocó que Feijóo le acusara de haber convocado el pleno con el único objetivo de tapar los problemas judiciales de su entorno familiar. «La única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque la mujer del presidente del Gobierno está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. También porque su hermano está en sede judicial por cinco presuntos delitos y porque su Gobierno y su partido, en tres instancias diferentes (incluida la Fiscalía Europea), está siendo investigado por mordidas y varios tipos de prebendas con cargo a fondos públicos. Sin olvidar que su fiscal general del Estado está siendo investigado por revelación de secretos. Esto es lo que nos trae aquí. No hay nada más. Ningún principio ni convicción. Es otra milonga más», afirmó el gallego, quien volvió a señalar a Sánchez por conocer y «tapar» sus encuentros en La Moncloa con el socio de su mujer.

«Lo último que sabemos es que Moncloa se ha convertido en sede de negocios familiares; que el Gobierno es el financiador; y que la mentira es una forma de hacer política que usted utiliza de forma constante», apuntó en referencia a las dos reuniones que el empresario Carlos Barrabés declaró el lunes haber mantenido en la sede presidencial con Begoña Gómez y en las que estuvo presente Sánchez. Encuentros sobre los que no ofreció ningún tipo de explicación el presidente. «Si los hechos ya son reprochables, lo es todavía más su actitud. Ese creer que pueden pasar por encima de todo y de todos. Ese pensar que no debe explicaciones ni disculpas a nadie nunca. ¿Usted qué se cree? No somos los españoles los que debemos rendirle pleitesía, es usted quien debe rendir cuentas a los españoles», le recordó.

#### Carta de dimisión

Enarboló entonces un dispositivo de almacenamiento en el que se encontraban recogidas todas las noticias que se han publicado en los últimos meses sobre el Gobierno, el PSOE y el entorno de Sánchez. «Según su relato, es falso. Entonces, ¿por qué no lo han denunciado ante los tribunales?», inquirió mientras blandía una portada del rotativo británico 'The Times', que se hacía eco de las reuniones mencionadas en La Moncloa. «¿También es un bulo este periódico? ¿También va a censurar a la prensa internacional»,

dijo mientras le exigía una rectificación por las acusaciones, que se demostraron infundadas, que tanto Sánchez como la vicepresidenta María Jesús Montero vertieron en sede parlamentaria sobre la familia del gallego. «Es usted el dirigente con la relación más complicada con la verdad. Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted».

Feijóo rechazó una reforma de la ley de Protección al Honor, porque «ya está recogida en nuestra legislación, donde no existe la impunidad para difamar, injuriar, ni calumniar» y advirtió a la ciudadanía de que «lo que Sánchez pretende es el mayor ataque a la libertad de información de la democracia y no lo vamos a permitir». Fuentes del PP criticaron que el presiden-

#### Alberto Núñez Feijóo

Presidente del PP

«La única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque su mujer está siendo investigada»

#### Santiago Abascal

Presidente de Vox

«Quiere cerrar los medios que él considera pseudomedios porque escriben sobre su mujer» te hablara de reforzar la independencia de los medios respecto a la administración y al mismo tiempo anunciara la concesión de ayudas por valor de 100 millones de euros.

Por último, tras hacer un repaso de la «colonización» que Sánchez ha hecho de los medios de comunicación públicos – «ha colocado a su secretario de Estado de Comunicación al frente de la Agencia Efe y ha nombrado a una militante del PSOE para dirigir Radio Televisión Española» –, Feijóo pidió a Sánchez que se fuera «a su despacho a redactar su tercera y definitiva carta», en referencia a una hipotética dimisión.

#### Las críticas de Abascal

No hubo en las palabras de Feijóo ni una sola referencia a Vox o a su líder, Santiago Abascal. Solo, de pasada, le mencionó en su réplica para afearle que hubiera hecho más oposición a su persona que al presidente.

De hecho, el líder derechista apenas tardó cinco minutos de su discurso en referirse al gallego. Las palabras de Abascal se enmarcan dentro del divorcio de ambas formaciones que llevó a cabo Vox la semana pasada. Por cada estocada que le propinó a Sánchez, aludía también a Feijóo. «La Junta Electoral, las butacas de Televisión Española, el Banco Central, el Consejo General del Poder Judicial», este es el rosario de pactos entre PP y PSOE que Abascal lleva tiempo reprochando, «se van a Bruselas a repartirse los jueces como cromos y luego hablan de calidad democrática», aseveró.

«Fingen discutir», era el mantra de Abascal, que afeaba al gallego sus recientes acuerdos con el PSOE. «El tirano quiere más», amenazó el líder de-Vox desde la tribuna, «quiere cerrar los medios de comunicación que él considera pseudomedios, porque escriben sobre su mujer».



Feijóo y Sánchez, ayer durante el debate en el Congreso // IGNACIO GIL



# El Gobierno no convence ni a sus socios: Junts y Podemos lo tildan de «anuncio trampa»

ERC le acusa de actuar por interés propio y el PNV recuerda a Sánchez: «Hay cosas que no se deben hacer»

D. TERCERO / G. BONO / P. ROMERO BARCELONA / BILBAO / MADRID

Los socios del Gobierno en el Congreso expresaron ayer su inicial desacuerdo con el plan de Pedro Sánchez para regular los «pseudomedios». El líder del Ejecutivo anunció un grupo de trabajo, pilotado por los ministros Félix Bolaños (PSOE) y Ernest Urtasun (Sumar), con el resto de fuerzas políticas del pacto de investidura para arrancar el debate de su paquete de medidas de «regeneración democrática». Aun así, no logró convencer ni siquiera a Podemos, Junts, ERC, PNV o EH Bildu, que ya denunciaron anteayer que el Ejecutivo ha obrado «otra vez mal» al no hablar con los partidos que le respaldan. Arremetieron contra la propuesta y le exigieron ir más allá de lo ya expuesto.

«¿Por qué necesita España un plan de regeneración democrática?», se preguntó Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos, como respuesta a Sánchez. El independentista apuntó que nuestro país «es una democracia», pero «con enormes carencias democráticas» que «siempre han existido». «La única diferencia es que ahora les tocan a ustedes», advirtió, encarrilando la propuesta sobre los medios de comunicación a las noticias que se publican vinBelarra vuelve a poner en la diana a jueces y periodistas

La exministra y líder de Podemos, Ione Belarra, aprovechó la tribuna del Congreso para acusar de «corrupción judicial» a los magistrados Marchena, Llarena, García-Castellón, Peinado, Aguirre, Espejel o Lamela. También citó con nombres y apellidos a periodistas como Ana Rosa Quintana o Antonio García Ferreras: acusó a la primera de «bulos sobre la okupación» y al segundo de «corrupto». Fue entonces cuando Armengol la interrumpió para pedirle que no acusara a personas «que no pueden defenderse desde la tribuna», pero Belarra se mantuvo en sus trece, informa Pablo Amigo.

culadas a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y su posible corrupción. Para el líder de ERC, «está bien que corte el grifo a los medios basura, pero estaría mejor que se preguntara qué hay más allá y por qué mucha gente les hace caso».

«¿Qué ha venido a hacer hoy aquí, después de tres meses de reflexión? No ha anunciado nada a iniciativa suya», reprochó el portavoz de ERC al líder socialista. Similar discurso al de Podemos. Ione Belarra criticó que Sánchez lleve un «anuncio trampa» porque las medidas son las mismas que las de un reglamento europeo que, «independientemente de quién gobierne, se iban a aplicar en nuestro país». «Esto es gravísimo», dijo, a la vez que reprochó al socialista que no haya tenido en cuenta ninguna de las propuestas que los morados pusieron sobre la mesa.

Desde Podemos acusaron a Sánchez de «obviar de manera deliberada» a los dueños de los grandes medios «que tienen alianzas con el poder político para hacer que pase en España lo que ellos quieren que pase» y denunciaron, además, que sus planes no sean más que puro «maquillaje» y que no sirvan «para tapar la realidad: un pacto con el PP» para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Por este camino, la legislatura progresista queda tocada de muerte», advirtió. «¿Por qué presenta usted esto ahora? En tres meses ha escrito dos cartas, se ha tomado cinco días de reflexión, ha pactado con el PP, uno de los mayores actores de la maquinaria del fango, el CGPJ», le recordó, por su parte, Rufián a Sánchez.

#### «Papel mojado»

Rufián dio paso a las palabras de Miriam Nogueras (Junts), que fue más dura, en la forma y el fondo, con las intenciones del presidente del Gobierno. «Fracasarán», le dijo a la bancada del PSOE, porque, a su juicio, no se atreverán a cambiar «nada». Nogueras echó en cara a Sánchez, como Rufián, el momento elegido para tratar de reformar normas que afectan a los medios. «Han llegado a la conclusión de que la democracia española se ha estropeado», dijo, para, se-

#### Ione Belarra

Líder de Podemos

«Por este camino, la legislatura progresista queda tocada de muerte»

#### **Miriam Nogueras**

Portavoz de Junts

«Llegan tarde, pero el mal ya es irreversible, el pus está saliendo por todos lados»

#### **Aitor Esteban**

Portavoz del PNV

«Cuidado, habrá que hilar muy fino o no hilar nada»

guidamente, atacar la iniciativa del PSOE. «Llegan tarde, pero el mal ya es irreversible, el pus está saliendo por todos los lados. Si no hay una ruptura clara, su regeneración es papel mojado».

Misma línea crítica en EH Bildu. «Lo de hoy no se acerca al mínimo exigible si aboga por una regeneración democrática», le espetó Mertxe Aizpurua, que esperará a la ronda de contactos para poner encima de la mesa «propuestas concretas». «Es lo que esperábamos hoy, pero vemos que no es ni estructural ni profunda», dijo la portavoz de la izquierda aberzale. «Combatir bulos y desinformación de medios con publicidad pública. No suena mal, pero deberemos analizar. Se queda corto», afirmó.

El PNV fue aún más claro: reforma de la Ley de Secretos Oficiales. «Es el ejemplo de imperfección de la democracia española», dejó claro Aitor Esteban, quien advirtió a Sánchez sobre su intención de regular los medios: «Cuidado, la democracia lo es porque permite la libertad de expresión de quienes la atacan. Habrá que hilar muy fino o no hilar nada». En referencia a las prácticas de su esposa y el supuesto «uso espurio de los tribunales contra rivales políticos», dijo que hay cosas que «no se deben hacer no porque las prohíba la ley. Hay límites más allá de lo legal».



32 ESPAÑA JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024 ABC

# La Complutense pide al juez que investigue a Begoña Gómez por apropiación indebida

▶ La universidad denuncia falta de colaboración de la mujer de Sánchez

C. LUCAS-TORRES / A. CABEZAS MADRID

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado al juez que investiga a la esposa del presidente, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que analice si pudo incurrir en una «apropiación indebida» de un producto del centro de enseñanza pública por registrar una sociedad con un concepto muy similar al del 'software' que se puso en marcha dentro del programa de la cátedra extraordinaria de Responsabilidad Social Competitiva que ella comenzó a dirigir en octubre de 2020.

Los representantes legales de la UCM pusieron en conocimiento del instructor Juan Carlos Peinado el pasado día 1 que han realizado una serie de consultas en una investigación interna que no puede avanzar más por la «falta de colaboración» de Gómez y por el propio carácter docente de la universidad. De ahí que le pidan que continúe realizando pesquisas para despejar si hubo un uso individual o personal de dicho programa informático y éste pudo causar un perjuicio a la universidad. En caso de que Peinado aprecie indicios de apropiación indebida, el representante legal de la universidad solicita la personación de ésta como perjudicada en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

La UCM puso en marcha el 'software' que elaboraron gratuitamente las compañías Indra, Telefónica y Google como herramienta de la cátedra codirigida por Begoña Gómez a pesar de no contar con una licenciatura. Dicha cátedra, que se desplegó por cuatro años (este 2024 vencería y no parece que vaya a haber renovación) iba unida al máster de Responsabilidad Social Competitiva que también dirigía Begoña Gómez y que, como publicó ABC, no figura como uno de los títulos para el próximo curso, a diferencia del de Dirección de Captación de Fondos (Fundraising) para ONL (Organizaciones No Lucrativas) que también dirige la mujer de Pedro Sánchez y sí constaba el mes pasado en la oferta formativa.

La Complutense comenzó a hacer consultas a organismos públicos con el fin de despejar si «hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad (plataforma o 'software')», y en concreto



El rector de la UCM, Joaquín Goyache, el pasado día 5 cuando acudió a declarar como testigo ante el juez // EFE/MARISCAL

el producto que resultó de tres contratos y gastos por un valor total de 102.000 euros para poner en marcha el programa unido a la cátedra extraordinaria.

#### Las averiguaciones

La Universidad se dirigió en primer lugar al Registro de la Propiedad Intelectual para saber si había «asientos registrales que pudieran existir a nombre de Begoña Gómez Fernández», así como «asientos registrales a nombre de 'Transforma TSC SL'», sin que se les aportara información relevante.

En segundo lugar, escribió a la Oficina Española de Patentes y Marcas para conocer «si alguna marca, modalidad de patente y/o modelo de utilidad figuraba inscrito a nombre de María Begoña Gómez Fernández o de la Sociedad 'Transforma TSC SL'». En este caso sí hubo respuesta. Se les trasladó que existía rastro de dos marcas registradas a su nombre con las denominaciones 'TSC - Transformación Social Competitiva' y 'TSC Transforma Plataforma de Medición de Impacto Social y Medio Ambiental, www.TransformaTSC.org'». En este

La UCM alertó al juez de que la denominación de la sociedad de Gómez «pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión» punto, la UCM informó al juez de que «no tuvo conocimiento de la posible existencia de tales marcas hasta la publicación por los medios de informaciones referidas a María Begoña Gómez Fernández».

El representante legal también alertó al instructor de que «sin conocimiento ni participación de esta Universidad Complutense», Begoña Gómez registró la empresa unipersonal con domicilio en Madrid Transforma TSC SL con el objetivo de «impulsar y promover la estrategia de Transformación Social Competitiva integrando los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante, ODS) en las organizaciones para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible». Una sociedad que, para la universidad, «por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del convenio para la creación de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la Universidad Complutense de Madrid y otras personas jurídicas».

#### Tres semanas sin respuesta

Fue el pasado 11 de junio cuando la Complutense se dirigió por primera vez directamente a Begoña Gómez, en su condición de directora de la cátedra, así como a José Manuel Ruano de la Fuente, codirector, para pedirles explicaciones. Este último contestó el mismo día. Afirmó no tener la documentación requerida «ni, al parecer, respuesta a las cuestiones planteadas» por la universidad madrileña, según consta en el informe aportado al juzgado. Por su parte, la mujer del presidente del Gobierno respondió a través de correo electrónico, un día después: «Buenas tardes. Le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información y documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo, Begoña Gómez», se puede leer en el mensaje, incorporado al escrito entregado al juzgado.

Tras veinte días sin respuesta por parte de Gómez, la Complutense presentó el 1 de julio su informe de auditoría interna ante el juez Peinado, destacando que «dada la falta de cooperación de determinados participantes en los hechos y afectados por la cuestión», la universidad cree que «no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes».

No es la única información que se quedó fuera del escrito. En el mismo se reflejaba, también, que a petición de la mujer del presidente del Gobierno, -que alegó «motivos personales»-, se pospuso la comisión mixta de la cátedra en la que se iba a evaluar la situación y el estado de la información previamente requerida a Gómez. Cuando el informe fue incorporado al Juzgado, la reunión aún no se había celebrado.

## España y Reino Unido trabajan para acelerar el acuerdo sobre Gibraltar

Sánchez participa hoy en la reunión del primer ministro con líderes de la UE

A. CALERO / E. SERBETO MADRID / BRUSELAS

En la madrileña plaza de Cibeles, el pasado lunes, miles de personas corearon «Gibraltar español» mientras celebraban la victoria de España contra Inglaterra en la Eurocopa. Sobre estos dos temas versará buena parte de la conversación que Pedro Sánchez y el nuevo primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, tendrán hoy en Londres. Hablarán de la Eurocopa porque el deporte en diplomacia siempre es un tema de conversación para introducir otros asuntos más importantes, que, en este caso, es la cuestión de Gibraltar. Sánchez anunció ayer en el Congreso de los Diputados que hoy asistirá en la capital británica al encuentro que Starmer mantendrá con la mayoría de líderes de la UE en la reunión de la Comunidad Política Europea, un foro creado precisamente desde el Brexit para acoger a todos los vecinos de la UE -sobre todo a los que aspiran a ser miembros algún día-, junto al Reino Unido, que ha hecho el camino inverso.

Aver, al cierre de esta edición, no había constancia de una reunión bilateral entre Sánchez y Starmer, pero lo que es seguro es que hoy, en Londres, en algún momento se abordará la intención de dar el empujón definitivo a las negociaciones entre España, Reino Unido y Bruselas para dotar a Gibraltar de un nuevo marco para regular la relación del Peñón con la UE tras el Brexit.

El hecho de que ahora, tras las elecciones británicas del 4 de julio, los gobiernos de España e Inglaterra compartan el mismo signo político, facilita las cosas. De ahí que hace unos días, cuando se supo que David Lammy estaría al frente del Foreign Office del Reino Unido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fuera de sus primeros homólogos en mantener una conversación telefónica con él y después un encuentro en persona, en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Washington. Allí, Lammy y Albares acordaron retomar las conversaciones «inmediatamente» y se emplazaron para un nuevo encuentro «pronto».

La directriz del nuevo Gobierno de Starmer es dar un giro a la política exterior del Reino Unido para abrirse a los países de la UE mediante unas relaciones bilaterales sólidas y consistentes. Esto favorece a las partes a la hora de alcanzar un acuerdo en el que se lleva trabajando más de tres años, desde que el Reino Unido salió de la UE tras el Brexit y existe una negociación entre Bruselas y Londres para regular la relación del Peñón con la UE.

Las delegaciones de España, Reino Unido y la UE mantienen reuniones discretas, de las que no han trascendido los puntos en común, ni tampoco los principales escollos en las 18 rondas de negociación que llevan. Pero, según ha podido saber ABC, «todo sigue en marcha» y «apremia resolver Gibraltar».

La propuesta de España pasa por la creación de una zona de prosperidad compartida entre el Peñón y el Campo de Gibraltar con la supresión de la Verja. Esto llevaría a tener controles de acceso al espacio Schengen en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, supervisados por agentes de Frontex. Esta medida es la que genera más conflicto.

#### Advertencia del Reino Unido

Según fuentes del lado británico consultadas por ABC, Reino Unido sigue «trabajando codo con codo con el Gobierno de Gibraltar, sigue comprometido con concluir un acuerdo que beneficie al Peñón, a sus habitantes y a su economía». Insisten en que solo llegarán a un acuerdo con el que Gibraltar «esté satisfecho. que salvaguarde la soberanía y proteja completamente las operaciones y la independencia de las instalaciones militares británicas en Gibraltar», algo que han reiterado Lammy y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Mientras tanto, en Bruselas, el lunes tuvo lugar la primera reunión entre responsables europeos y el nuevo Gobierno británico. El vicepresidente de la Comisión Europea y encargado de las relaciones con Londres, Maros Sefcovic, y Nick Thomas-Symonds, ministro para las relaciones con la UE, intercambiaron ideas sin pretensión de llegar a acuerdos concretos. Sobre Gibraltar, los cambios previsibles serán probablemente de matiz, teniendo en cuenta que Picardo pertenece a la misma familia política del nuevo gobierno, lo que puede reforzar sus posiciones.





DESDE AL DÍA





# Trump busca crear una dinastía política con sus hijos y J. D. Vance

- ▶Sus vástagos Donald Jr. y Eric y su nuera Lara ganan protagonismo, como se ha visto en la convención
- ▶ Vance, la nueva cara del trumpismo, es una versión rejuvenecida de la línea populista del 'América first'

JAVIER ANSORENA

ENVIADO ESPECIAL A MILWAUKEE (WISCONSIN)



ace ocho años era imposible imaginarse un EE.UU. con Donald Trump en el poder. Esta semana, en Milwaukee. en una convención donde el nombre y la cara del expresidente y candidato asaltan al visitante a cada paso, es imposible imaginarse un Partido Republicano con otro líder.

La evidencia de que los republicanos se han convertido en el Partido de Trump convive con otra realidad: en el caso cada vez más probable de que el multimillonario neoyorquino recupere la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, Trump acabaría su segundo mandato en enero de 2029, con 82 años. La Constitución limita a dos los mandatos presidenciales, por lo que no podría volver a presentarse otra vez. Trump ha bromeado con la posibilidad de intentar un tercer mandato. Pero, como ha podido comprobar este periódico en entrevistas con delegados y cargos del partido en Milwaukee, es una posibilidad que nadie contempla y que conllevaría una reforma constitucional larga y poco viable.

#### Puesta de largo

Pero eso no impide que alguien con el nombre Trump siga al frente del partido, o incluso de EE.UU. De momento, el flamante delfín de Trump no tiene ese apellido en su carné de identidad. Ayer, J. D. Vance, elegido por Trump el lunes como candidato a la vicepresidencia, celebró su gran puesta de largo como la apuesta de futuro del Partido Republicano.

El senador por Ohio fue el encargado de cerrar la tercera jornada de la convención, el momento más esperado del cónclave político, con la excepción del discurso que dará hoy el nominado del partido, el propio Trump.

En el discurso, que no se había producido al cierre de esta edición, Vance tenía previsto postularse como la nueva cara del trumpismo, una versión rejuvenecida de la línea populista del 'América primero' de Trump. Futuro le sobra a Vance, de solo 39 años.

que desde ayer tiene la vitola de heredero de Trump.

Pese a ello, la consolidación del multimillonario neoyorquino durante el último año y medio como 'capo' republicano ha venido acompañada de una creciente presencia de su clan en el partido. Pese a las agitaciones de su primer mandato, pese al asalto al Capitolio por una turba de sus seguidores, pese a las cuatro imputaciones penales que le persiguen, pese a convertirse en el primer expresidente de EE.UU. declarado culpable de la comisión de delitos -o precisamente por todo ello-, Trump se ha confirmado como dueño y señor del partido. Y su familia y su círculo íntimo están en el centro del poder.

#### Ni rastro de la vieja guardia

La convención en Milwaukee es una demostración de ello. La vieja guardia republicana, el 'establishment' que denostan los trumpistas, ha desaparecido. Ni rastro de Mike Pence, el vicepresidente de Trump, considerado un traidor por no obedecer a su jefe en su intento de evitar la certificación de Joe Biden como ganador de las elecciones en 2020. Tampoco ha venido George W. Bush, presidente republicano en dos mandatos, despreciado por el nuevo partido como un 'globalista'. Mitch McConnell, líder republicano en el Senado durante casi dos décadas, decisivo para los grandes logros legislativos del partido, fue abucheado el pasado lunes en el estadio que acoge la convención.

Mientras tanto, en la nueva guardia muchos tienen el apellido de Trump, algunos de ellos con potencial de relevo dinástico. Una de ellas es Lara Trump, nuera del expresidente, casada con su segundo hijo, Eric. En primavera, Trump la colocó como copresidenta de la Convención Nacional Republicana, el aparato del partido. Su presencia preeminente se escenificó el martes, cuando fue la encargada de cerrar la segunda jornada del cónclave.

Cerca de Trump están siempre sus dos hijos mayores: Donald Jr. y el propio Eric. El primero, el primogénito, se ha convertido en una voz de mucho peso en el movimiento MAGA ('Make America Great Again', 'Hacer grande a EE.UU. de nuevo') y ha ganado influencia con su padre. Su relación cercana con Vance es una de las razones por las que su padre podría haber elegido al senador como su candidato a vicepresidente.

Eso podría significar que Donald Jr. no tiene en sus planes una carrera a la Presidencia. Pero en Milwaukee han circulado rumores de que un posible plan es que el hijo de Trump vaya en 2028 como candidato a la vicepresidencia con Vance al frente. Y quizá, más adelante, la Casa Blanca.

«Trump tiene más fuerza y vigor que cualquier persona con la mitad de su edad», defiende ante este periódico Martin Smith, delegado de Califor-

nia, desde las afueras de la convención. «Pero es cierto que el país necesita desesperadamente líderes jóvenes. Vance es una gran opción. Y los hijos de Trump deben estar implicados porque son una gran influencia».

#### Como los Bush, Kennedy...

«No me parecería algo escandaloso que hubiera una dinastía. Hemos tenido a los Bush, Clinton, Kennedy...», añadía Jim Heath, de Pensilvania. «Lo importante es que concurran con sus propios méritos».

La visibilidad de los miembros de la familia del candidato es inédita en la historia de las convenciones. Donald



### El FBI constata el caos del Servicio Secreto en el atentado

D. ALANDETE WASHINGTON

A pesar de los graves fallos en el dispositivo de seguridad del mitin donde Donald Trump casi fue asesinado, la jefa del Servicio Secreto de Estados Unidos se niega a dimitir. El último error conocido: los agentes detectaron al asesino una hora antes de que comenzara su discurso. Intentó pasar por los detectores de metales, pero se le prohibió la entrada, por lo que buscó otro lugar desde donde disparar. De manera inexplicable, el techo de un edificio cercano estaba desatendido.

Las excusas de Kimberly Cheatle, responsable del Servicio Secreto, no han satisfecho a los republicanos, especialmente sus declaraciones del lunes afirmando que no se cubrió el techo del edificio desde donde Thomas Crooks disparó porque estaba inclinado. Lo cierto es que Crooks disparó y los informes de balística revelan que falló porque Trump desvió la cabeza.

Jr. y Eric están en cada aparición de su padre en su palco presidencial. También ha tenido presencia una de sus hermanas, Tiffany, que ha pasado de ser el patito feo de la familia a un puente de Trump con los votantes jóvenes. Con ese mismo objetivo, también tendrá protagonismo la siguiente generación de los Trump: ayer dio un discurso Kai, la nieta del expresidente, hija de su primogénito, de solo 17 años. Incluso otra de sus nueras, Kimberly Guilfoyle, casada con Donald Jr. (antes fue esposa de Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California), se dirigió ayer a toda la convención en horario de máxima audiencia.

En Milwaukee, otros han buscado labrarse un papel en el futuro del par-

En Milwaukee se habla de un plan en el que Donald Jr. vaya como candidato a la vicepresidencia en 2028 con Vance al frente tido. Entre ellos, voces que fueron muy críticas con Trump en 2016 -como los senadores y entonces candidatos a la presidencia Marco Rubio y Ted Cruzque ahora muestra la fe del converso. También otros que hincaron la rodilla en las últimas primarias frente a Trump y a quienes el expresidente cubrió de insultos, como «cabeza de chorlito Nikki Haley» -su exembajadora ante la ONU- o «albóndiga Ron DeSantis», el gobernador de Florida.

Los dos tuvieron sitio en el escenario la noche del martes. Para mostrar la unidad del partido y, a cambio de olvidar las humillaciones, para no quedar fuera de él por oponerse a Trump.

La convención en Milwaukee ha dibujado un futuro en el que no es necesario que haya un Trump en el próximo 'ticket' presidencial. Pero también ha dejado claro que sin el apoyo de Trump y de los suyos será difícil coger el testigo.

Trump con sus hijos Donald Jr. y Eric, su nuera Lara y J. D. Vance // AFP



Cheatle debe comparecer ante una comisión en el Capitolio el día 22. Mientras tanto, la Casa Blanca ha abierto una investigación. En comunicaciones internas, la directora del Servicio Secreto ha alabado la labor de los agentes tras los primeros disparos, pero la realidad es que Trump quedó expuesto y no fue completamente protegido: aunque los agentes lo rodearon, él sacó la cabeza y el puño, creando una imagen icónica. Esto no excluye que otro francotirador pudiera haberlo alcanzado en ese momento.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha anunciado desde el congreso de su partido en Milwaukee que va a pedir su dimisión.

«Creo que es inexcusable... Su explicación de que había una inclinación en el techo y, por lo tanto, la seguridad podía ser menor, no se sostiene. Creo que ella ya ha demostrado cuáles son sus prioridades», añadió. Para muchos republicanos, esas prioridades son hacer el Servicio Secreto más diverso, con una mayor contratación de mujeres y personas de diversas razas. Tras escrutar las imágenes del tiroteo, varios políticos y analistas republicanos criticaron la actuación de dos agentes mujeres que tuvieron problemas para desenfundar el arma, se escondieron detrás de Trump y preguntaron en voz alta: «¿Qué hacemos ahora?».

## Grietas en la resistencia de Biden: demócratas de alto perfil se rebelan

Una encuesta dice que dos tercios del partido quiere que el presidente se vaya

DAVID ALANDETE CORRESPONSAL EN WASHINGTON



Arrecia la campaña para desplazar a Joe Biden. El presidente no logra una tregua. Aunque él y su equipo están decididos a blindar su candidatura, con una apresurada reunión por videoconferencia a principios de agosto, los críticos van en aumento y buscan un congreso del Partido Demócrata abierto, donde aún tengan margen de maniobra. Se apoyan en las últimas encuestas: un sondeo de este miércoles revela que dos tercios de los votantes demócratas quieren que Biden se jubile y ayude a elegir a su reemplazo.

Biden está aislado, asesorado por un reducido grupo de consejeros, y ha dicho que sólo se retirará si estos le dicen que no hay forma de que gane las elecciones. Él y su equipo organizarán una videoconferencia a principios de agosto para que las delegaciones de los diferentes estados voten por el candidato ganador de las primarias, es decir, el propio Biden. Esto se debe a los plazos ajustados en Ohio, que podrían impedir que Biden figure en las papeletas de ese estado.

Esa videoconferencia evitaría que el Partido Demócrata llegue al congreso sin un candidato confirmado, lo que podría facilitar una revuelta y la elección de otra persona. El congreso se celebrará en Chicago el 19 de agosto. Según medios estadounidenses como 'Politico', la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que aun es muy influyente, está maniobrando tras bastidores para impedir esa videoconferencia.

La prueba de que Pelosi está maquinando se evidencia en que uno de sus protegidos, el diputado Adam Schiff, quien además es candidato al Senado este año, ha solicitado a Biden que se jubile. Sin duda, es el demócrata de mayor perfil en atreverse a criticar de manera tan directa la posición del presidente. Schiff, quien lideró la acusación en el primer juicio político ('impeachment') contra Trump, encabeza las encuestas del Senado.

«Biden ha sido uno de los presidentes más trascendentales en la historia de nuestra nación, y su servicio como senador, vicepresidente y ahora presidente ha mejorado el país». Aun así, afirmó que «es hora de que pase la an-

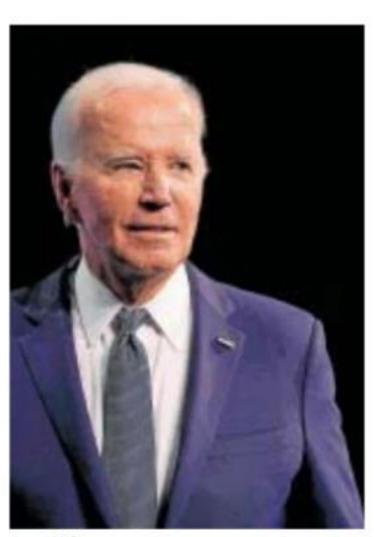

Joe Biden // AFP

torcha». Esta elección de palabras es llamativa: la veintena de diputados y senadores que han solicitado un relevo han utilizado explícitamente el término «traspaso de la antorcha».

#### Reforma del Supremo

Para ganarse a su partido, Biden ha filtrado que tratará de cumplir una de sus peticiones más insistentes: una reforma del Tribunal Supremo. El presidente propondrá limitar los mandatos de los magistrados y establecer un código de conducta. Esto se debe a que seis de los nueve jueces son conservadores, tres de ellos nombrados por Trump. Uno de los jueces, Clarence Thomas, admitió haber aceptado cuantiosos regalos de un millonario, y la esposa de otro, Samuel Alito, ha mostrado su apoyo a Trump.

Lo cierto es que los sondeos son a estas alturas catastróficos para Biden. Los de intención de voto general muestran a Trump un 2,5% por encima de Biden. El expresidente y candidato republicano va por delante en todos los estados claves y hasta en algunos que no suelen ser problemáticos para los demócratas, como es Virginia. En Ohio, que suele ser disputado, Trump va casi nueve puntos por encima.

A esos sondeos se sum el que este miércoles publicó la casa NORC para la agencia Ap. En él, casi dos tercios de los demócratas dicen que Biden debería retirarse de la carrera presidencial y permitir que su partido elija cuanto antes a otro candidato.

Solo alrededor de 3 de cada 10 demócratas están extremadamente o muy seguros de que tiene la capacidad mental para desempeñarse como presidente. La encuesta encontró que el índice de popularidad de Kamala Harris, la vicepresidenta, es similar al de él. Las elecciones son el próximo 5 de noviembre.

# La Airef reclama un ajuste de 11.000 millones para cumplir la regla de gasto

Pide a Montero que explique en el Congreso cómo atajarán el desvío respecto al objetivo

DANIEL CABALLERO MADRID

a Autoridad Fiscal alertó ayer al Gobierno del riesgo de incumplimiento este año de la regla de gasto, fijada en el 2,6% para 2024, ya que calcula un alza del 4,8% para la Administración Central y todavía superior para las administraciones territoriales. Ante esta situación, la Airef reclamó al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero medidas de ajuste para poder alcanzar el objetivo por un montante que sería necesario de alrededor de 11.000 millones de euros; ese ajuste sería, así, del 0,7% del PIB y supondría bajar el déficit ya este año al 2,3%. La pelota, ahora, está en el campo del Ejecutivo tras haber presentado la institución su informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto para 2024.

«La regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria que
trata de garantizar la sostenibilidad
de las cuentas públicas de manera que,
en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las Administraciones Públicas venga limitado por la
capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo», define la propia Airef en su página web sobre la regla de gasto.

Esa se fija en el 2,6% del PIB tanto por parte del Gobierno como de la Unión Europea; un umbral que, en teoría, no deberían sobrepasar. Y la Airef constata el riesgo de que la tasa de las Administraciones Públicas españolas sea muy superior en 2024: para la Administración Central calcula que sería del 4,8%, para las autonomías del 6,7% y para las entidades locales del 7,3%, tomando en cuenta la metodología nacional.

En el caso de las administraciones territoriales, la Autoridad Fiscal reclamó que se activen las medidas preventivas que recoge la ley de estabilidad para tratar de embridar la regla de gasto ante posibles desviaciones. Además, pide que se activen para to-

La institución critica que la previsión de crecimiento de la economía para 2026 y 2027 que hace el Gobierno es demasiado «optimista»



Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Fiscal // EP

das las comunidades autónomas y para 13 entidades locales.

Según aclaró Cristina Herrero, la presidenta de la Airef, para las administraciones territoriales implica que en primera instancia deben explicar a Hacienda la evolución prevista de su gasto y si es necesario comprometerse a adoptar medidas. Una situación que, en última instancia, puede llevarlas a adoptar un plan económico y financiero, lo cual la institución cree que tendrán que acabar preparando las administraciones.

Para la Administración Central, sin embargo, la ley de estabilidad no contempla esas medidas para prevenir el desajuste del gasto sino que hay que esperar a que se constate el incumplimiento. Una vez ocurrido, el Gobierno tendría de elaborar también un plan económico y financiero que debería ser aprobado por las Cortes. Aun así, en otras ocasiones en las que se ha incumplido la regla de gasto, la Administración Central nunca ha llegado a presentar ese plan.

La Airef, para tratar de anticipar esta situación, recomendó a Montero que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar las desviaciones en el crecimiento del gasto neto de la Administración Central y para exponer medidas sobre el gasto o los ingresos que se tendrían que adoptar.

Asimismo, Herrero criticó que el foco esté puesto siempre en el déficit y la deuda pública, cuando el marco

#### LAS CLAVES

Regla de gasto

La Airef afirma casi con total seguridad que la Administración Central y las autonomías incumplirán la regla de gasto, fijada en el 2,6% por el Gobierno y la Unión Europea. Calcula que la Administración Central desviaría el gasto hasta el 4,8%, las autonomías hasta el 6,7% y las entidades locales hasta el 7,3%, tomando en cuenta la metodología nacional.

#### Rendición de cuentas

La ley sí que prevé mecanismos correctores previos para que las autonomías tengan que actuar sobre el desvío antes de producirse. En el caso de la Administración Central solo se da una vez constatado el incumplimiento. Por eso la Airef se adelanta y reclama a Montero que vaya al Congreso a explicar cómo ajustará el gasto.

fiscal también ha de tener en cuenta la llamada regla de gasto. La Airef puso el acento en que el incremento del gasto computable para la regla de gasto «supone un deterioro de la situación fiscal a medio plazo de las Administraciones Públicas y eleva el ajuste necesario que tendrán que hacer en el plan fiscal estructural que habrá que presentar para cumplir con los requisitos de sostenibilidad del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal».

#### Crecimiento económico

Más allá de ello, la Autoridad Fiscal también revisó sus estimaciones de crecimiento, coincidiendo con la actualización del cuadro macro presentado el martes por el Ejecutivo. La institución ha aumentado la previsión de PIB para este año al 2,4%, coincidiendo con la del Gobierno. Para 2025, el Gobierno estima un crecimiento del 2,2% mientras que la Airef lo deja más bien en el 1,9%. Aun así, como explicó Herrero, ven factible que se pueda alcanzar la previsión del Ejecutivo dado el buen desempeño que viene demostrando la economía.

El problema en este caso surge de cara a 2026 y 2027, cuando el Gobierno estima un crecimiento del 2% para ambos años. La Airef es más prudente con tasas del 1,8% y 1,6%, respectivamente, y aquí sí que lanzó un aviso al Ejecutivo. «Este escenario sería optimista y se basa en supuestos optimistas», señaló la presidenta de la Airef, para concretar que el Gobierno sobrevalora de cara a medio plazo el desempeño de las inversiones, del gasto de las familias, de la población activa y la evolución de la productividad.

Respecto al déficit, la institución se alineó también con el Gobierno para este 2024 y cree que el desequilibrio de las cuentas públicas será del 3% del PIB este ejercicio.

ABC

#### Evolución de la deuda de las administraciones públicas

En billones de euros

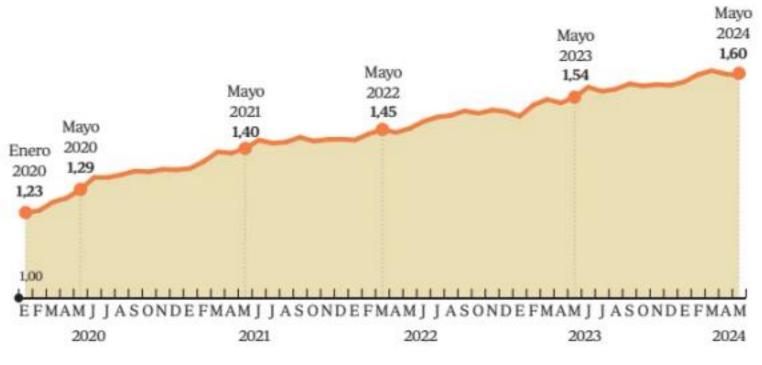

Fuente: Banco de España

### La deuda pública crece 58.500 millones en un año y se instala en 1,6 billones

► El incremento interanual en mayo fue del 3,8%, la menor tasa en dos años

D. C. MADRID

La deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas marcó en mayo los 1,6 billones de euros. Esto supone un incremento del 3,8% en términos interanuales, lo que se traduce en 58.500 millones de euros más en solo un ejercicio. Con todo, es la menor tasa registrada de los dos últimos años.

El Gobierno trata de vender que el endeudamiento público caminó a la baja con el paso de los años tras el Covid, lo que es una realidad, ya que lo que utiliza el Ejecutivo es la ratio respecto al PIB, pero en cantidad no para de ascender año contra año.

En términos mensuales sí que se registró un descenso en mayo de 4.281 millones de euros respecto al mes anterior (-0,3%), según los datos publicados por el Banco de España. Y en este caso, el descenso intermensual se debe exclusivamente a la caída de la deuda de la Administración Central, ya que tanto el endeudamiento de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos repuntó ligeramente durante el mes de abril, al tiempo que la Seguridad Social se mantuvo en la misma cifra.

Así las cosas, el incremento interanual se da como consecuencia de

El pasivo de la Seguridad Social se mantiene en 116.169 millones y se atribuye a los préstamos del Estado los mayores gastos derivados de los últimos coletazos de la crisis de la pandemia, por la guerra en Ucrania y la subida de precios que ha golpeado no solo a España sino a todo el Viejo Continente.

Como recoge Ep, en este avance mensual el Banco de España no ofrece datos sobre el peso de la deuda sobre el PIB -medido en porcentaje trimestralmente-, pero los últimos datos que ofreció el organismo apuntan a que el endeudamiento se situó en el primer trimestre en el 109% del PIB, por encima del objetivo del Gobierno para todo el año.

Por lo pronto, el Gobierno apunta a una senda descendente de la deuda pública en los próximos años, ya que prevé que baje del 105,1% en 2024 al 103,6% del PIB en 2025, al 101,8% en 2026 y en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%, como actualizó el Ministerio de Hacienda en sus proyecciones macroeconómicas al aprobar el techo de gasto.

#### Comunidades autónomas

Por administraciones, el pasivo del Estado se situó en 1,44 billones de euros, frente a los 1,37 billones de un año antes. En términos mensuales sí que se aprecia un descenso de 6.060 millones de euros.

Por su parte, las comunidades autónomas elevaron su deuda ligeramente frente al mes de abril, hasta los 332.914 millones de euros, 3.752 millones de euros más (+1,1%), aunque en tasa interanual experimenta un repunte del 2,2% desde 325.602 millones que marcaba en mayo de 2023.

De su lado, el endeudamiento de la Seguridad Social se mantuvo en mayo en el mismo nivel, con 116.169 millones de euros. El incremento interanual es del 9,4%. En este caso, el alza de la deuda del sistema en el último año se debe principalmente a los préstamos concedidos por el Estado.

# Sánchez vende 2.300 millones en ayudas energéticas que ya estaban anunciadas

Son programas previstos desde hace meses y comunicados ya a las empresas

RAÚL MASA MADRID

Pedro Sánchez anunció ayer en el Congreso que impulsará cuatro nuevos programas de ayudas dotados con 2.300 millones de euros para «acelerar la transición energética en la agricultura, la infraestructura y en los barrios de los municipios de toda España». Sin embargo, se trata de acciones que ya estaban previstas por el Ejecutivo desde hace meses y que, en muchos casos, han sido incluso comunicadas a las empresas interesadas.

Fuentes del entorno del Gobierno se justifican diciendo que el presidente solo puede hacer anuncios de ayudas en las que se trabaja, aunque se presenten como novedades en sede parlamentaria, cuando el propio presidente dijo que anuncia estas nuevas ayudas por el «inconformismo del Gobierno».

Sánchez explicó que en los próximos días se conocerán los detalles de estos cuatros «nuevos» programas en ámbitos como el hidrógeno verde, la cadena de valor de las energías renovables, el impulso a las nuevas comunidades energéticas, además de ayudas a las renovables en la agricultura, las infraestructuras y los barrios de los municipios.

En el caso de la cadena de valor renovable, el Gobierno tenía cerrada la consulta pública para una serie de proyectos que tenía anunciados. Con respecto al hidrógeno sucede lo mismo, el Ministerio para la Transición Ecológica ya estaba trabajando en las ayudas a proyectos de grandes valles en hidrógeno renovable. Además, el Ejecutivo ha proyectado otras ayudas en materia de gases renovables donde se incluye el hidrógeno.

Por lo que respecta a las comunidades energéticas, era una cuestión en la que se habían iniciado los trámites legislativos, pero que tras la convocatoria de elecciones de 2023 quedó a la espera de novedades. Además, el Ministerio del ramo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), había adjudicado 20 millones de euros a un total de 79 proyectos repartidos por gran parte del territorio nacional. El programa buscaba facilitar la creación de nuevas comunidades energéticas de toda índole (ciudadanas, empresariales o industriales) con medidas de difusión, asesoría y acompañamiento que allanen el camino y extiendan el conocimiento general sobre esta fórmula cooperativa de producción y consumo de energía renovable.

En los próximos días se conocerá si este tipo de ayudas se contabilizarán entre las novedades que ha anunciado Sánchez, cuáles representan alguna diferencia con las que ya hay otorgadas, y si se incluye algún paquete que hasta ahora no se conocía.

Con el anuncio de temas ya conocidos, el Gobierno quiere remarcar su agenda verde en un momento donde estaban escaseando las novedades en este sector tras unos años de gran intensidad debido a la crisis de precios generada por la guerra de Ucrania, y donde se desarrolló una gran actividad legislativa y de agenda pública.

#### DIEZ DÍAS POR ENCIMA DE LOS 45 EUROS

#### Los precios de la luz rondan los 100 euros en plena ola de calor

R. M. MADRID

Llega la primera gran ola de calor del verano y lo hace con los precios de la luz muy cercanos a los 100 euros/MWh. Una mala conjunción para los consumidores que durante estos días harán un uso intensivo del aire acondicionado y los dispositivos de refrigeración.

En concreto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subió ayer un 8,2% hasta los 94 euros/MWh frente a los 87 del martes. Esta situación suma diez días consecutivos por encima de los 45 euros, el mínimo para mantener el IVA en el 10%.

Según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad, los 94 euros/MWh suponen una subida del 7,8% frente a los 87 euros del miércoles de la semana pasada y un ascenso del 485% sobre los 16 euros de hace un mes, si bien se trata de unos datos relativamente distorsionados por el menor uso de aparatos eléctricos de refrigeración, y que en ese momento había una gran aportación de la energía eólica que abarata los precios.



Trenes de Talgo durante el proceso de fabricación // IGOR AIZPURU

# Los accionistas de Talgo dudan de Skoda y solo aceptarán una oferta por el 100% de la empresa

Temen también que la injerencia del Gobierno acabe perjudicándoles

DANIEL CABALLERO MADRID

Lejos de calmar las aguas, el anuncio de que Skoda entra en el tablero para competir con los húngaros de Magyar Vagon para hacerse con Talgo lo que hace es agitarlas aún más. Porque los accionistas del constructor ferroviario español dudan de las intenciones de la compañía checa y lanzan una advertencia: solo aceptarán ofertas que se hagan sobre el 100% de la empresa, según fuentes de mercado.

Fue la propia Talgo la que confirmó el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que habían recibido de Skoda «una propuesta de 'combinación de negocios y de integración industrial'». Y hasta ahí llegó el anuncio porque, de momento, no ha trascendido nada más. De hecho, la empresa de fabricación de trenes española reclamó a la checa que le dé «información detallada de la propuesta y, en concreto, que indique si implica el ofrecimiento a los accionistas de la sociedad de una contraprestación superior a la ofrecida por Ganz-Mavag Eurior a la ofrecida por Ganz-Mavag Eurior

rope Zrt en la opa anunciada el pasado 7 de marzo y si esta se satisfaría en efectivo, y que explique sus actuales capacidades industriales y financieras». En suma, pidieron que concreten cuál es la oferta, qué capacidades tienen y cuáles son sus intenciones.

Por el momento no hay detalle por parte de Skoda y un movimiento de estas características que parece aún por definir genera dudas en el mercado. Los accionistas de Talgo quieren claridad respecto a la propuesta porque una de sus líneas rojas es que para acudir a la operación tienen que implicar al 100% del capital social del constructor ferroviario español, para dar el mismo trato y estabilidad a todos los accionistas; nada de plantear una operación parcial.

Asimismo, la llegada de Skoda al tablero de juego no es casual. El Gobierno de Pedro Sánchez no traga con la opa lanzada por los húngaros de Magyar Vagon -por venir con capital del Estado húngaro y dando por hecho los vínculos de su primer ministro, Viktor Orbán, con Rusia- y lleva meses buscando que otro inversor lance una contraoferta. Es ahí donde surge Skoda, a quien han animado a entrar, pero no en solitario. La voluntad del Ejecutivo es que vayan de la mano de otro inversor español y es por ello que sigue planeando en el ambiente la participación también de la Criteria Caixa de Isidro Fainé.

Ante la precipitación con que parece que se ha fraguado este último movimiento alentado desde La Moncloa, los dueños de Talgo temen que las injerencias del Gobierno acaben por perjudicar precisamente a los accionistas al favorecer una oferta inferior a la de los húngaros solo por motivos políticos.

Con todo, los accionistas están esperando ya la concreción de la oferta de Skoda. Y por el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado respecto a esta propuesta, como sí hizo en un primer momento para rechazar a los húngaros de Magyar Vagon.

#### ANDALUCÍA TRADE

# Arranca en Sevilla el proyecto para electrificar aviones de Dovetail

S. E. SEVILLA

El secretario general de Economía, José Manuel Alba, fue el encargado ayer de accionar en Sevilla el botón de puesta en marcha del primer prototipo de planta de potencia eléctrica integrando baterías y pila de combustible de hidrógeno para aviación de la 'startup' australiana Dovetail.

En el acto participaron David Doral, CEO de Dovetail; Felipe Rosa, vicerrector de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Sevilla y Alberto Sanz, director de Financiación y Relación con Inversores de ICEX.

El prototipo presentado ante inversores y agentes del sector aeronáutico permitirá a los aviones operar rutas regionales usando propulsión eléctrica libre de emisiones. Dovetail Electric Aviation es una empresa conjunta creada por Sydney Seaplanes (el operador de hidroaviones más grande de Australia) y Dante Aeronáutical SL, fundada por David Doral, un experto aeronáutico español que lleva viviendo en Australia más de 20 años, y que en julio de 2023 creó la filial española, Dovetail Electric Aviation SL, con sede en Lepe (Huelva).

El proyecto de Dovetail permite la conversión de turbinas de aeronaves a emplear sólo propulsión eléctrica libre de emisiones. Esta tecnología reducirá los costes operativos en un 40% para las aerolíneas regionales y permitirá «abrir nuevas rutas regionales que antes no eran económicamente viables ni medioambientalmente sostenibles». Con el objetivo de desarrollar gran parte de su I+D y ampliar su desarrollo empresarial en Europa, la empresa recibió el apoyo de Andalucía Trade.

# CEOE vuelve a rechazar el recorte de jornada y Trabajo da plazo a las empresas para implantarlo

► El Gobierno se compromete a mejorar la oferta de reparto irregular del horario

#### G. D. VELARDE/X. VILALTELLA MADRID

El Gobierno realizó ayer una nueva reunión en apenas dos semanas para tratar de atraer a la patronal al acuerdo de reducción de jornada que, si bien empieza a vislumbrar la incorporación de algunas de las peticiones de los empresarios para amortiguar el impacto de la medida, parece que su alcance será insuficiente para consumar el pacto tripartito y contar con el sello de la CEOE y Cepyme en el texto que se proponga a trámite parlamentario.

Esta vez, tras amplificar la flexibilidad de la distribución irregular de
jornada –que permite concentrar las
horas de trabajo en picos de actividad
rebasando en esos momentos la jornada máxima legal–, el Ministerio de
Trabajo transmitió en el último encuentro a tres bandas que está trabajando en una oferta de flexibilización
de los plazos de aplicación de la ley,
prevista en los dos únicos borradores
hasta ahora elaborados por el Gobierno a partir del 1 de enero de 2025.

Ahora que Trabajo insiste en incluir a la patronal en el acuerdo -tras ha-



El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi // ABC

berse alineado el Ministerio de Economía con algunas de las tesis planteadas por los empresarios en la negociación y tras el inédito manifiesto empresarial contra las injerencias del Gobierno- está dispuesto incluso a demorar el acuerdo. «No vamos a sacrificar un pacto amplio por adelantar la aprobación unas semanas», señalaba el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión.

Sin embargo, la falta de ambición en la flexibilidad de la distribución irregular de jornada y la inconcreción sobre cuál sería esa posibilidad de incorporación progresiva de las 37,5 horas siguen manteniendo la postura de negativa por parte de la patronal.

«Es una cuestión que ya se trabaja en la negociación colectiva», apuntaban las fuentes de patronal tras la reunión justificando su nueva negativa a los planteamientos del Gobierno.

Aunque tampoco los sindicatos pudieron clarificar hacia dónde irá esta posibilidad de un mayor periodo transitorio, según lo deslizado por Trabajo se podría configurar como una ventana anual durante 2025 en la que se vayan incorporando las 37,5 horas en

#### Pérdidas de 461 millones para los grandes almacenes

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales aumentará en un 5.8% los costes laborales de los grandes almacenes españoles, 461 millones de euros en total. Los datos son el resultado de un informe realizado por Anged, la patronal que aglutina a las 21 principales compañías de distribución minorista en España (entre estas El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, IKEA, etc.). Estiman que una reducción lineal de la jornada laboral a 37.5 horas semanales que no tenga en cuenta la vigencia del convenio les hará perder 24.2 millones de horas de trabajo anuales. Para el conjunto del comercio minorista el coste económico rozará los 2.900 millones de euros, advierte Anged, recordando que casi la totalidad de las empresas de este sector tienen menos de 10 trabajadores.

los convenios. De modo que se daría margen durante el ejercicio para ir desplegando las diversas estrategias para adaptar la nueva jornada, como por ejemplo, con más días de vacaciones remuneradas o incluyendo más permisos para los trabajadores.

Trabajo se compromete así a elaborar una propuesta sobre el plazo de aplicación y la distribución irregular de jornada para la próxima reunión del 29 de julio, si bien parece lejos de convencer a la patronal de sumarse a un acuerdo que elevará los costes directos en cerca de 15.000 millones al año.



INSPECCIÓN TÉCNICA GRATUITA







La consejera de Empleo, Rocío Blanco, y el coordinador del Especial Economía Andaluza, Luis Montoto, durante la presentación // FOTOS: J. M. SERRANO / RAÚL DOBLADO

# ABC presenta el especial de Economía andaluza 'El valor de crecer'

- La nueva edición radiografía en 140 páginas el tejido productivo y pone el foco en los sectores más pujantes
- Entrevistas a los presidentes de Azvi, Bidafarma y Dcoop, una directiva de Google o la consejera de Empleo

NOELIA RUIZ SEVILLA

ABC de Sevilla presentó ayer su Especial de Economía, un publicación de más de 140 páginas que radiografía el tejido empresarial de la región y pone el foco en los sectores con mayor tradición y aquellos que tienen buenas perspectivas de crecimiento como con la energía, la defensa o la minería. Una nutrida representación de empresarios de la región asistieron a este acto, que tuvo en la Galería, y en el que tomaron la palabra la consejera de consejera de Empleo, Empresa y Trabajo, Rocío Blanco, y el director del director general de Metalurgia Atlantic Copper, Carlos Ortiz.

El número, que se distribuye hoy de forma gratuita junto a este periódico y que está patrocinado por Atlantic Copper, arranca con un re-



safíos como es el tamaño de las empresas (un factor determinante para la inversión y el empleo especializado). Pero más allá de las asignaturas en las que debe mejorar, este ejemplar aborda las tendencias y oportunidades. «No hay actualmente ningún sector importante para Andalucía que esté en crisis», afirmó durante la presentación el coordinador del Especial, Luis Montoto. De esta forma, repasó algunos de ellos. El turismo tiene como 'único' desafío no morir de éxito, mientras que la construcción afronta una gran demanda y 'solo' tiene el hándicap de la falta de oferta de suelo urbanizable para desplegar la oferta.

En cuanto a las infraestructuras, señaló que se ha recuperado la inversión en obra pública aunque falta un esfuerzo para

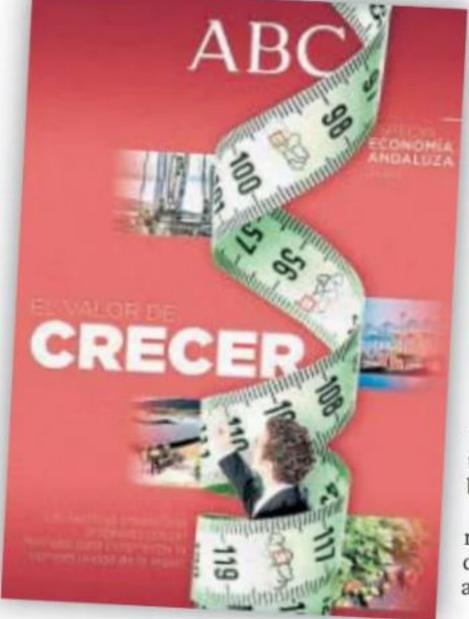



Asistentes a la presentación del Especial de Economía en Andalucía

grandes proyectos como la SE-40 y, sobre la agricultura, remarcó la cifra de exportaciones y citó cómo las empresas han desarrollado cultivos altísimamente tecnificados.

#### Sectores que crecerán

Por otro lado, la revista también aborda las perspectivas de sectores que, previsiblemente, pisarán el acelerador en los próximos años como son la energía, la aeronáutica o las materias primas. A ellos se une el de la defensa, que está viendo cómo en los últimos años la cercanía de Europa con los conflictos bélicos ha provocado un doble cambio de paradigma: por un lado, la inversión pública se ha disparado y ofrece un horizonte de estabilidad y, por otro, la opinión pública ha empezado a ver necesario el gasto en esta industria.

En el caso de la minería, la región vive una ebullición: es la segunda zona europea con más proyectos mineros y, por tanto, podrá beneficiarse del nuevo reglamento que permitirá ponerlos en marcha en menor tiempo. En paralelo, se han disparado los proyectos que recuperan materias primas escasas o que potencian la economía circular, como es el que lidera Atlantic Copper. De su lado, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, indica en una tribuna que el objetivo de la Junta es «atraer 25.000 millones de inversión en esta legislatura».

Otra de las grandes tendencias en las que pone el foco la publicación es la Inteligencia Artificial y lo hace de la mano de Pilar Manchón, la española que está tras la IA de un gigante como Google. También se pone el acento en cómo las nuevas tecnologías han provocado un cambio en la mentalidad emprendedora de la comunidad. El Especial se sumerge de lleno en este panorama gracias a Juan



El director general de Metalurgia de Atlantic Copper, Carlos Ortiz

Martínez Barea y Tom Horsey, quienes han creado la asociación Founders con más de cien emprendedores de éxito.

#### Más de 1.000 millones

Las empresas que facturan más de 1.000 millones o aquellas que aspiran a lograrlo, también cuentan con un espacio destacado. Antonio Luque de Dcoop, Manuel Contreras de Azvi,

Las estrellas Michelín captan turistas de lujo y el boom de las mascotas crea un negocio millonario, son otros de los reportajes Antonio Mongorance de Bidafarma son algunos de los entrevistados con los que cuenta el Especial de Economía Andaluza de ABC. En este sentido, analiza el caso de Ayesa, que pasa de ingresar 300 millones a más de 720 y apunta como objetivo a superar los 1.000 en solo tres años gracias a la entrada del fondo A&M Capital Europe.

Por otro lado, la consejera Rocío Blanco abunda en una entrevista en la colaboración privada y analiza la vuelta de la Agencia Trade al mercado, que va a movilizar más de 400 millones en incentivos para las pymes. Por último, en las páginas del especial se pone el foco en que para ayudar al crecimiento de Andalucía hacen falta las infraestructuras tanto en almacenamiento de agua (que limita a la agricultura), como en distribución eléctrica (que frena el potencial de atracción de industrias electrointensivas) o en transporte.

#### En cifras

De su lado, la consejera de Empleo comenzó su intervención repasando las grandes cifras de la economía. Así, citó los 140.000 puestos de trabajo que se han creado desde 2019 o cómo los parados han caído en más de 60.000 en el último año. «El PIB de Andalucía se corresponde con un 60% del sector servicios, un 6% procede de la agricultura y el sector industrial ha pasado del 11% al 13%», expuso Blanco, al tiempo que apuntó a que Andalucía está «haciendo ver las potencialidades que tiene».

Preguntada por la rebaja de la jornada laboral, la consejera argumentó que estas medidas que estas siempre vienen asociadas a una mejora de la productividad y a una mejora del bienestar del trabajador. De hecho, la planteó como una de las opciones a la hora de repartir beneficios de las

#### Nuevos perfiles con competencias 'verdes'

El director general de Metalurgia Atlantic Copper, Carlos Ortiz, intervino en el acto de presentación y resaltó que la industria es uno de los motores de cambio social y que, además, es «generadora de progreso y bienestar». En este punto, incidió en que las sociedades que presentan sectores industriales más desarrollados presentan una mejor resistencia a las crisis, cuentan con empleo de más calidad y tienen más capacidad para innovar y extender la tecnología a todas las actividades.

En el caso de Andalucía, el director general de Metalurgia de Atlantic Copper reparó en que se ha batido récord en la creación de empresas y se ha situado la tasa de desempleo en el punto más bajo desde 2008. En el otro extremo, la productividad y el aseguramiento de la cadena de suministros son los retos de esta región, según expuso.

Por último, puso el acento en que la expansión de la industria es compatible con otras actividades como puede ser el turismo.

empresas: o bien mediante un incremento de salarios o con una rebaja de la jornada. Sin embargo, Blanco puso el acento en que España es el segundo o tercer país con una menor tasa de productividad de Europa y, por el contrario, es de los que presenta «costes más elevados». Por tanto, auguró que la citada medida conllevaría un coste en el empleo y en el PIB. «La rebaja es loable, pero se tiene que hacer en el diálogo social», remarcó, al tiempo que avisó de que si lleva a cabo de forma unilateral puede ser dañina para el tejido productivo. De esta forma, concretó que las grandes empresas podrían soportarlo por tener «músculo», pero este no sería el caso de las pequeñas y medianas firmas.

Por otro lado, y «a pesar de lo que diga el Tribunal Constitucional», Blanco aseguró que en «Andalucía «hubo fraude durante casi diez años». En este sentido, insistió en que «hay que recuperar la confianza de las empresas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)», algo en lo que ya trabajan. Así, citó la versión beta de un sistema que permite a los desempleados conocer qué tipo de formación y empleo necesitan y, a la vez, a las empresas les sugiere los candidatos para los perfiles que demandan. Por último, la consejera resaltó que el presente y el futuro de Andalucía pasa por la electrificación.

#### Especial Economía Andaluza



Manuel Alejandro Cardenete y Antonio Rivero



Miguel García, Rodrigo Molina, Ignacio Terrats e Ignacio Terrats



José Ramón Navarro, Francisco Tato y David Alba



Juan Román, Heliodoro Mariscal, Felipe Lobo, Miguel Ángel González, David Pérez y Rafael Sánchez



Ana Soler y Alberto Pérez Solano



Marcos Prieto y Antonio Marañón



Miguel Ángel González y Juan López-Escobar



Francisco Velasco, José Manuel Gómez y Juan Pérez-Tinao



José Juan Bocarando, Belén Martínez, Raquel Ibáñez y María José Contreras



Beatriz Barranco y Álvaro Rodríguez Guitart



Esperanza Morillo y Concha Yoldi

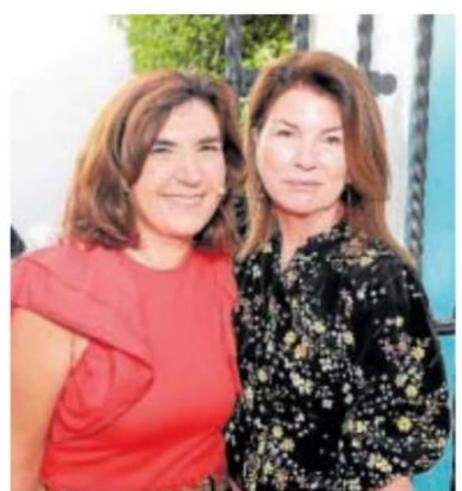

Rocío Blanco y Anabel Morillo

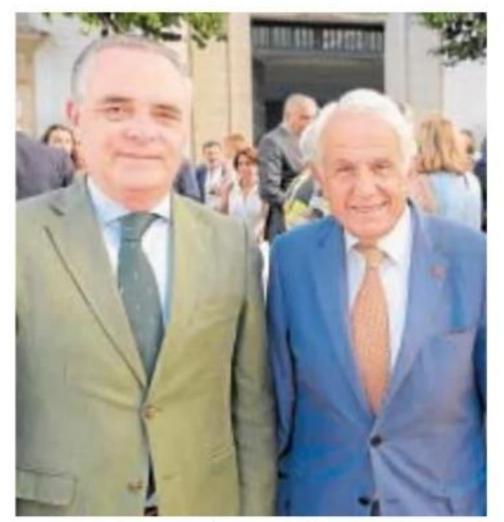

Juan Bueno y Antonio Pascual



Francisco Herrero y Álvaro Pimentel



Enrique Moreno de la Cova y Pedro Escudero



Manuel Parejo, Manuel Contreras, Miguel Rus y Alberto García Reyes



Luis Montoto, Antonio Ponce y Carlos Ortiz



José Antonio Navarro y María Martínez

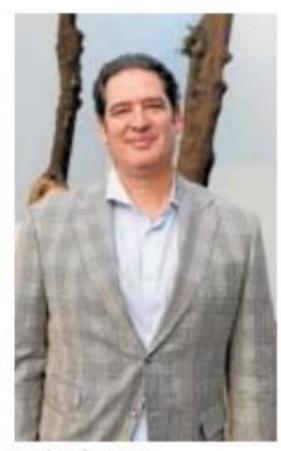

Javier de Aspe



Francisco Moreno, Francisco Martín, Javier Aguilera y Joaquín Caro

JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024 ABC 44 BOLSA

IBEX 35

MADRID

**FTSE 100** 

CAC 40

DOW JONES

41.198,08 Año: 8,52 %

5,87% 7.570,81

**FTSE MIB** 

DAX

18,437,30

NASDAQ 100

19.799,14 Año:

**EURO STOXX 50** 

**FTSE LATIBEX** Año: -13,10% 41.097,69 2.217,8

NIKKEI Año: 22,81%

S&P 500

| IBEX 35         |         |              |             |             |             |                     |        |
|-----------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------|
| VALOR           | CIERRE  | VAR.<br>AYER | VAR.<br>AÑO | MAX.<br>DIA | MIN.<br>DIA | RENTAB.<br>DIVID. % | PER.   |
| Acciona         | 112,800 | 1,44         | -15,38      | 113,70      | 111,60      | 4,33                | 11,33  |
| Acciona Energía | 19,01   | 2,54         | -32,30      | 19,16       | 18,58       | 2,56                | 15,36  |
| Acerinox        | 9,510   | -3,79        | -10,75      | 9,62        | 9,47        | 3,26                | 6,17   |
| ACS             | 39,000  | -0,51        | -2,89       | 39,20       | 38,88       | 0,13                | 12,53  |
| Aena            | 191,900 | -0,57        | 16,94       | 192,90      | 191,40      | 3,99                | 14,01  |
| Amadeus         | 62,200  | -1,27        | -4,13       | 62,94       | 61,88       | 1,99                | 17,24  |
| ArcelorMittal   | 21,280  | 0,76         | -17,09      | 21,42       | 21,08       | 1,91                | 4,40   |
| B. Sabadell     | 1,929   | 1,96         | 73,32       | 1,93        | 1,88        | 1,56                | 7,59   |
| B. Santander    | 4,474   | 0,75         | 18,38       | 4,49        | 4,42        | 3,14                | 5,61   |
| Bankinter       | 7,822   | -0,10        | 34,96       | 7,85        | 7,76        | 9,26                | 8,60   |
| BBVA            | 9,818   | 1,43         | 19,35       | 9,85        | 9,65        | 5,60                | 6,10   |
| Caixabank       | 5,354   | 1,10         | 43,69       | 5,38        | 5,26        | 4,31                | 7,79   |
| Cellnex         | 32,600  | -0,31        | -8,58       | 32,92       | 32,46       | 0,18                | 123,77 |
| Enagas          | 13,440  | 0,98         | -11,96      | 13,50       | 13,21       | 12,95               | 15,65  |
| Endesa          | 17,850  | 0,14         | -3,30       | 17,89       | 17,68       | 14,48               | 9,97   |
| Ferrovial       | 38,120  | -0,31        | 15,45       | 38,28       | 37,90       | 1,12                | 38,34  |
| Fluidra         | 20,820  | 0,39         | 10,45       | 21,00       | 20,62       | 1,68                | 14,68  |
| Grifols-A       | 9,200   | 0,61         | -40,47      | 9,28        | 9,03        | -                   | 7,26   |
| Iberdroia       | 11,850  | 0,68         | -0,17       | 11,88       | 11,71       | 0,04                | 13,25  |
| Inditex         | 45,290  | -1,39        | 14,86       | 45,88       | 44,97       | 2,65                | 20,22  |
| Indra           | 19,550  | 0,41         | 39,64       | 19,58       | 19,18       | 1,28                | 10,17  |
| Inmob. Colonial | 5,385   | -0,83        | -17,79      | 5,46        | 5,37        | 4,64                | 15,97  |
| IAG             | 2,067   | 0,39         | 16,06       | 2.08        | 2,05        | -                   | 3,90   |
| Lab. Rovi       | 86,000  | -0,81        | 42,86       | 87,05       | 85,90       | 1,28                | 16,43  |
| Logista         | 27,520  | -0,15        | 12,42       | 27,62       | 27,26       | 6,72                | 11,47  |
| Mapfre          | 2,148   | 0,56         | 10,55       | 2,16        | 2,12        | 6,77                | 6,68   |
| Melia Hotels    | 7,265   | -3,26        | 21,90       | 7,49        | 7,27        | 1,29                | 11,24  |
| Merlin          | 10,330  | -3,91        | 2,68        | 10,72       | 10,16       | 4,28                | 15,15  |
| Naturgy         | 21,880  | 1,77         | -18,96      | 21,92       | 21,44       | 4,57                | 13,18  |
| Red Electrica   | 16,250  | 0,62         | 8,99        | 16,25       | 15,99       | 6,15                | 13,78  |
| Repsol          | 13,445  | -0,30        | -0,04       | 13,57       | 13,34       | 6,69                | 4,25   |
| Sacyr           | 3,314   | -0,48        | 6,01        | 3,33        | 3,302       |                     | 12,38  |
| Solaria         | 11,070  | -0,09        | -40,52      | 11,24       | 11,00       | -                   | 10,63  |
| Telefonica      | 4,010   | 1,37         | 13,47       | 4,02        | 3,95        | 7.48                | 11,97  |



1,332

1,22

49,66

#### SUSCRÍBETE A ABC

1,34

1,31

3,73

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

#### + Los que más suben

Unicaja

| VALOR           | CIERRE  | DIA (%) | AÑO (%) |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Duro Felguera   | 0,600   | 12,78   | -7,98   |
| Prosegur Cash   | 0,560   | 4,09    | 4,28    |
| Prim            | 11,650  | 3,10    | 11,48   |
| Gam             | 1,360   | 3,03    | 15,25   |
| Acciona Energía | 19,010  | 2,54    | -32,30  |
| Banco Sabadell  | 1,929   | 1,96    | 73,32   |
| Naturgy         | 21,880  | 1,77    | -18,96  |
| Neinor          | 13,940  | 1,46    | 32,01   |
| Acciona         | 112,800 | 1,44    | -15,38  |
| BBVA            | 9.818   | 1.43    | 19.35   |

#### Evolución del Ibex 35

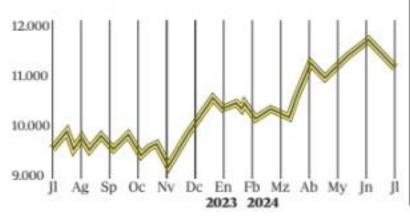

#### Los que más bajan

| VALOR            | CIERRE | DIA (%) | AÑO (%) |
|------------------|--------|---------|---------|
| Nyesa            | 0,0044 | -4,35   | -8,33   |
| Libertas 7       | 1,360  | -4,23   | 33,33   |
| Merlin Prop.     | 10,330 | -3,91   | 2,68    |
| Acerinox         | 9,510  | -3,79   | -10,75  |
| Renta 4          | 10,600 | -3,64   | 3,92    |
| Meliá Hotels     | 7,265  | -3,26   | 21,90   |
| Tubacex          | 3,120  | -3,26   | -10,86  |
| Urbas            | 0,003  | -2,86   | -20,93  |
| Almirall         | 8,960  | -2,56   | 6,35    |
| Bodegas Riojanas | 3,980  | -2,45   | -13,85  |

#### Mayores subidas y bajadas internacionales

| +             | PRECI   | 0 %   | - ·         | PRECI  | 0 %    |
|---------------|---------|-------|-------------|--------|--------|
| Eurostoxx 50  | 0       |       | Eurostoxx 5 | 0      |        |
| BASF          | 45,11   | 2.96  | ASML.       | 870,9  | -10,93 |
| Ab Inbev      | 56,2    | 2,44  | Essilor     | 189,85 | -4,45  |
| Dow Jones     |         |       | Dow Jones   |        |        |
| Unitedhealth  | 573,28  | 4,45  | Apple       | 228,88 | -2,53  |
| Johnson&John. | 156,58  | 3,69  | Salesforce  | 251,22 | -1,88  |
| Ftse 100      |         |       | Ftse 100    |        |        |
| CRH           | 62,160  | 23,38 | Antofagasta | 19,980 | -6.11  |
| Feuson        | 162,850 | 17.45 | ICG         | 21,060 | -4,71  |

Gas natural -6,99% 2,04\$ 85,08\$ 1,61% Oro 2.453,75\$ -0.62%Brent

| Mercado cont                  | ÚLTIM.                                   | VAR.<br>DÍA | VAR.<br>AÑO    |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|
| A. Dominguez                  | 5,10                                     | 0,00        | 2,00           |
| Aedas                         | 23,10                                    | -2,33       | 26,78          |
| Airbus                        | 132,32                                   | -0,36       | -5,73          |
| Airtificial                   | 0,13                                     | 0,16        | -1,71          |
| Alantra                       | 8,90                                     | 0,68        | 5,45           |
| Almirall                      | 8,96                                     | -2,56       | 6,35           |
| Amper                         | 0,10                                     | -1,58       | 18,90          |
| AmRest                        | 5,75                                     |             | -6,81          |
| Aperam<br>Applus Services     | 25,24                                    | 0,00        | -23,47         |
| Arima                         | 12,78<br>8,40                            | -0,24       | 27,80<br>32,28 |
| Atresmedia                    | 4,73                                     | 2000000     | 31,61          |
| Atrys                         | 3,54                                     | 0,85        | -29.09         |
| Audax                         | 1,82                                     | -1,62       | 39,85          |
| Azkoyen                       | 6,50                                     | 0,62        | 2,20           |
| Berkeley                      | 0,22                                     | -1,15       | 23,00          |
| B. Riojanas                   | 3,98                                     | -2,45       | -13,85         |
| Borges                        | 2,82                                     | 0,00        | 10,16          |
| Cevasa                        | 6,00                                     | 0,00        |                |
| Cie. Automotive               | 26,35                                    | -0,38       | 2,45           |
| Cl. Baviera                   | 30,00                                    | 1,35        | 30,43          |
| Coca Cola                     | 68,00                                    | 0,00        | 12,58          |
| CAF                           | (//2000/00/00                            | 165 103 3 1 | 10,28          |
| C. Alba                       |                                          | -0,40       | 2,81           |
| Deoleo                        | 0.000000                                 | -0,44       | -              |
| Dia                           | 200                                      | -0,78       |                |
| Duro Felguera                 |                                          | 12,78       |                |
| Ebro Foods<br>Ecoener         |                                          |             | -2,19<br>-9,43 |
| Edreams                       | 3/3/2/2                                  |             | -9,43          |
| Elecnor                       |                                          | 200000      | 2,30           |
| Ence                          | 32.000                                   |             | 15,25          |
| Ercros                        |                                          | -0,26       |                |
| Ezentis                       | 1000                                     | -1,10       | -              |
| Faes Farma                    | 100000                                   | 0,86        | 11,08          |
| FCC                           | 13,42                                    | -0,59       | -7,83          |
| GAM                           | 1,36                                     | 3,03        | 15,25          |
| Gestamp                       | 2,72                                     | -0,91       | -22,61         |
| G. Dominion                   | 3,23                                     | -1,52       | -3,87          |
| Grenergy                      | 35,50                                    | -0,28       | 3,68           |
| Grifols B                     | 0.000                                    | 750000      | -29,57         |
| G. San José                   | 210000                                   | -1,87       | 10000          |
| G. Catalana O.                |                                          | -0,66       |                |
| lberpapel                     |                                          | -7/2000     | 5,00           |
| Inm. del Sur                  | 616.1010                                 | 0,00        | 53257133       |
| Lab. Reig Jofre<br>Lar España | 8,25                                     | 0,36        | 22,67<br>34,15 |
| Libertas 7                    |                                          | -4,23       | 33,33          |
| Línea Directa                 | Side                                     | -0,88       | 32,08          |
| Lingotes                      | 7,90                                     | 2000000     | 29,08          |
| Metrovacesa                   | 8,36                                     |             | 3,47           |
| Miquel y Costas               | 12,90                                    | -1,90       | 9,51           |
| Montebalito                   | 1,40                                     | 7,000,000   | -4,11          |
| Naturhouse                    | 0.000                                    | 1,18        | 5,86           |
| Neinor                        | 111-23-0                                 | 1,46        | 32,01          |
| NH Hoteles                    | 4,18                                     | 0,24        | -0,36          |
| Nicol Correa                  | 6,86                                     | 0,59        | 5,54           |
| Nextil                        | 0,30                                     | -0,66       | -20,26         |
| Nyesa                         | 0,00                                     | -4,35       | -8,33          |
| OHLA                          | 0,33                                     | 0.000       | -27,45         |
| Oryzon                        | 1,92                                     | 3.50        | 1,69           |
| Pescanova                     | 0,38                                     |             |                |
| PharmaMar                     | 38,74                                    |             | -5,70          |
| Prim                          | 11,65                                    | 0.00000     | 1000           |
| Prisa                         | 0,36                                     | 22.23.01    | 12000          |
| Prosegur<br>Prosegur Cook     | 1,78                                     |             | 1,02           |
| Prosegur Cash                 | 0,56                                     |             | 4,28           |
| Puig                          | 25,36                                    | 200000      | 470            |
| Realia<br>Ponta 4             | 1,01                                     |             | 77.55          |
| Renta 4                       | 10,60                                    |             | 3,92<br>1,00   |
| Renta Corp.<br>Soltec         | 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 | 200         | -35,07         |
| Squirrel                      | 1,63                                     | 0,00        | 9.06           |
| Talgo                         | 4.08                                     |             |                |

4,08 0,37

12,15 0,33

0,67 -0,89

93,80 -1,68

59,80 0,00

3,12 -3,26 -10,86

0,00 -2,86 -20,93

0,83 0,00 50,91

-7,18

3,41

11,57

45,51

Talgo

T. Reunidas

Tubos Reunidos

Tubacex

Urbas

Vidrala

Viscofan

Vocento

7.74

| Precio de la electricidad |              |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Mercado mayorista         | MEDIA DIARIA |  |  |  |  |
| 18/7/2024                 | 101,37 €/MWh |  |  |  |  |

#### Cifras económicas

|           | IPC  | PIB   | PARO  | TIPOS |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| España    | 3,40 | 2,50  | 11,70 | 4,25  |
| Zona euro | 2,50 | 0,40  | 7,60  | 4,25  |
| EEUU      | 3,30 | 2,90  | 4,10  | 5,25  |
| Japón     | 2,90 | -0,30 | 2,60  | 0,00  |
| Suiza     | 1,30 | 0.80  | 4,10  | 1,25  |
| Canadá    | 2,90 | 0,50  | 6,40  | 4,75  |

#### Divisas

| Valor de             | 1 euro    |
|----------------------|-----------|
| Dólares USA          | 1,092     |
| Libras esterlinas    | 0,841     |
| Francos suizos       | 0,967     |
| Yenes japoneses      | 170,947   |
| Yuanes chinos        | 7,933     |
| Forint húngaros      | 390,867   |
| Dólares canadienses  | 1,496     |
| Coronas noruegas     | 11,738    |
| Coronas checas       | 25,261    |
| Pesos argentinos     | 1.008,066 |
| Dólares australianos | 1,625     |
| Coronas suecas       | 7,460     |
| Zloty Polaco         | 4,298     |
| Dólar Neozelandés    | 1,800     |
| Dolar Singapur       | 1,466     |
| Rand Sudafricano     | 19,945    |
| Rublos rusos         | 96,791    |

#### Euribor

| VALOR    | ÚLTIMO | ANTERIOR | DIE PTOS. |
|----------|--------|----------|-----------|
| A 1 dia  | 3,662  | 3,661    | 0,001     |
| 1 mes    | 3,583  | 3,572    | 0,011     |
| 12 meses | 3,506  | 3,522    | -0,016    |

#### Renta fija española

| Interés<br>medio          |
|---------------------------|
| Letras a 12 meses 3,392%  |
| Bonos a 3 años 3,073%     |
| Bonos a 5 años 3,135%     |
| Obligac, a 10 años 3,420% |
|                           |

| Mercado secundario | Rent. (%) | Var. día (%) |
|--------------------|-----------|--------------|
| Bono alemán        | 2,42      | -0,31        |
| Bono español       | 3,19      | -0,25        |
| Prima de riesgo    | 77,00     | -0,06        |

#### **EMPRESAS EN BREVE**

#### Vodafone liquida su filial eléctrica mientras ejecuta el ERE

Vodafone aligera peso en su estructura de negocio. El fondo británico Zegona, nuevo dueño del operador rojo, quiere reducir cargas en la compañía. Junto al ajuste de empleo que está llevando a cabo, y que puede terminar con más de 800 personas fuera de la empresa, la compañía también ha decidido liquidar su filial eléctrica para centrarse en los servicios 'core' de telecomunicaciones. La teleco ha ofrecido a los empleados de esta división reintegrarse en otros departamentos del operador. No obstante, según ha podido saber ABC en fuentes del mercado, es probable que haya personal de esta división energética que se acoja al ERE en busca de nuevas oportunidades debido a la buena evolución laboral que tiene el sector de la energía. Cuando la división eléctrica se puso en marcha en junio de 2022, Vodafone buscó talento dentro del sector energético. Aterrizaron en este proyecto personal de Podo, Imagina Energía o profesionales que pasaron por Feníe Energía, Capital Energy; o la principal compañía de infraestructuras de gas en España, Enagás. R. MASA MADRID

PUBLICIDAD 45

# LAGALERIA, un patio siempre abierto para celebrar los mejores momentos.



#### Ahogamientos en España por comunidades autónomas

Datos de 2024 hasta la publicación del gráfico / En numero de ahogamientos

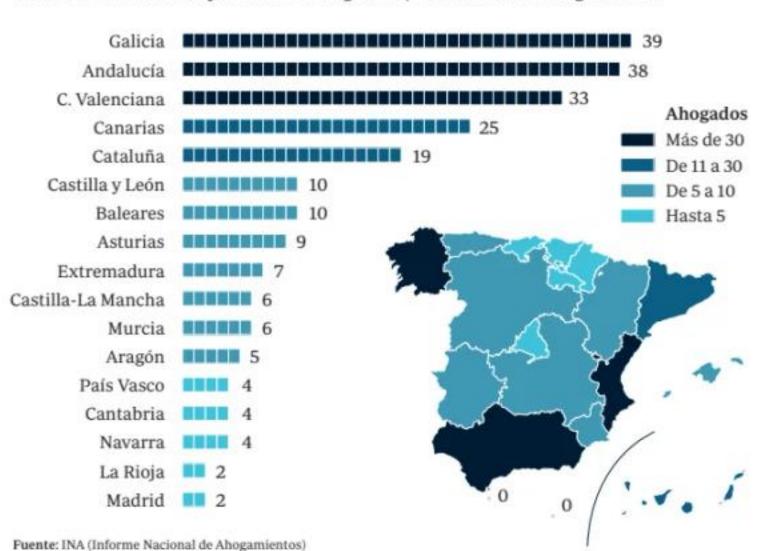

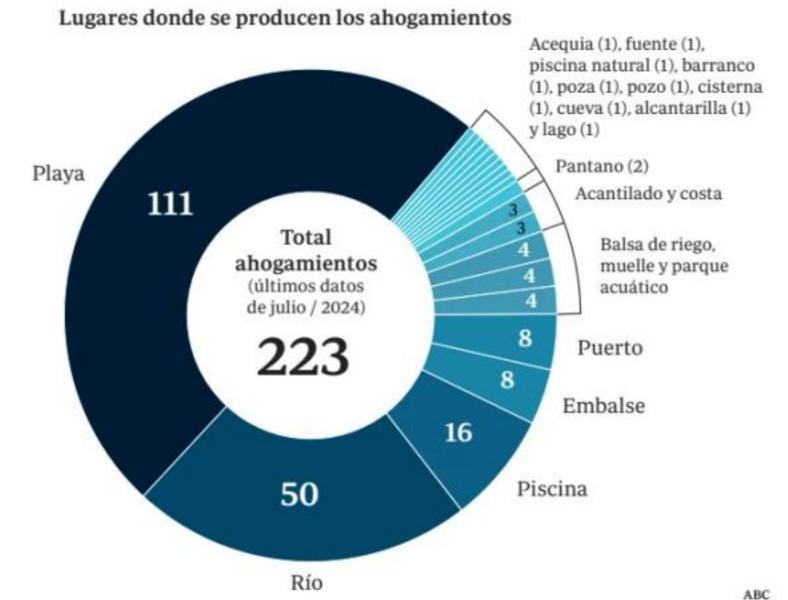

# Varón, mayor de 55 años e imprudente: el perfil del ahogado

- ▶El pasado junio, con 61 muertes, fue el más dramático desde 2017. En lo que va de año ha habido 223 ahogamientos
- A pesar de los 7.905 kilómetros de costa, ni siquiera la mitad de los decesos se producen en las playas

LORENA RODRÍGUEZ MADRID

as 61 muertes por ahogamiento con las que se cerró el mes de junio hicieron saltar todas las alarmas en España, pues hay que retrotraerse a aquel mes de 2017 para encontrar unas cifras más elevadas -entonces se registraron 70 casos-. En cuanto al perfil de la persona ahogada, estos dos meses no han dejado sorpresas: el 83,3% de los fallecidos en el agua fueron hombres. Según los últimos datos del Informe Nacional por Ahogamiento (INA), el 32% se encontraban en la franja de edad de entre 55 y 74 años. En cuanto a la nacionalidad, el porcentaje también es rotundo: un 84,8% eran españoles.

¿Hay algo en común que hicieran estas personas y que influyera en su muerte por ahogamiento? En opinión de Francisco Cano Noguera, que es director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, suelen ser personas que se bañan solas en zonas no vigiladas donde no hay servicio de socorrismo.

El INA, que ha contabilizado has-

ta ayer 223 ahogamientos en nuestro país, también arroja datos interesantes en cuanto a los números por comunidades autónomas: en Galicia, con 1.498 kilómetros de costa, se han contabilizado 39 personas que han fallecido ahogadas.

Sin embargo, y a pesar de ser la región peninsular con más litoral, no es habitual que esté a la cabeza en este ranking. A la comunidad gallega le sigue Andalucía (945 kilómetros de costa) con 38 fallecimientos y en tercer lugar está la Comunidad Valenciana (518 kilómetros de costa), donde ya se han contabilizado 33 muertes.

#### Ríos, piscinas, embalses...

Estos datos llevan a concluir que a mayor extensión de litoral, más muertes por ahogamiento. Sin embargo, los decesos en las playas ni siquiera suponen la mitad del total (son un 49,7%). Entre ríos, piscinas, embalses, puertos o pantanos suman el 50,3% del total de los ahogamientos que se han producido en España hasta la fecha.

En cualquier caso, al cierre del mes de junio -con cifras récord en relación a años anteriores- surgió la duda



Patrullaje del SUMA en el pantano de San Juan (Madrid) // T. SIEIRA

#### Las altas temperaturas, el desplazamiento de bañistas y la ausencia de socorristas explican las cifras récord de junio

de si durante los dos meses con más movimiento del verano y, normalmente, más calurosos –julio y agosto– las muertes seguirían en ascenso. En lo que llevamos de mes, 25 personas han perdido la vida por ahogamiento. A pesar de que los expertos consultados por ABC son prudentes y advierten de que habría que esperar al último día del mes, parece, por ahora, que la tendencia no es tan dramática. «Todo va a depender de la estabilización de las variables. Hay que recordar que ahora, y en agosto, los servicios de socorrismo están funcionando al 100%», defiende Francisco Cano Noguera.

Pero, ¿qué fue lo que provocó el incremento de ahogamientos el mes pasado? Según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, se pueden establecer varias causas que explicarían las cifras de junio, como el desplazamiento temprano de bañistas debido a las altas tempeABC JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024 SOCIEDAD 47

#### Galicia, la comunidad con peores datos

La Comunidad gallega cerró el día de ayer con 39 muertes por ahogamiento en lo que va de año, convirtiéndose así en la región con las cifras más elevadas en toda España. Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación de Socorrismo y Salvamento Gallega, matiza a este periódico que, hasta abril, la mayoría de los ahogamientos se debieron a suicidios. A los que se sumaron los decesos de los pescadores a los que se lleva la marea. Según Rodríguez, «muchos de estos ahogamientos no se pueden evitar».

raturas o la ausencia de socorristas al inicio de temporada.

#### Baño en lugares conocidos

Cano Noguera también precisa que en estos meses de verano siempre son determinantes las imprudencias -más aún en zonas no vigiladas- o la posible influencia de las corrientes de agua. Asimismo, esgrime que por mucha dotación de medios que haya, es imposible la total vigilancia de las zonas de baño: «Es normal que no se pueda cubrir las 24 horas, por ello se pide prudencia». Este profesional, además, lanza un consejo sencillo para evitar más accidentes durante la temporada de verano: el baño debe ser «acompañado, en un lugar conocido previamente, y en donde el servicio de socorrismo esté funcionando correctamente».

En última estancia, dice Cano Noguera, es difícil prever si este será uno de los peores veranos desde que hay registros, ya que si se analizan las meses de julio y agosto anteriores, se observa que las cifras tienden a ser dispares y no hay una tendencia clara. El mensaje es claro: prudencia.

# Sólo 6 de los estados de la UE no sancionan las ofensas a la religión como quiere Sánchez

▶ El artículo que buscan suprimir condena el escarnio público a dogmas y creencias

JOSÉ RAMÓN NAVARRO PAREJA MADRID

Sólo seis de los 27 estados miembros de la Unión Europea tienen una legislación que deja sin protección los sentimientos religiosos frente a las ofensas, como ahora pretende el Ejecutivo de Sánchez con su pacto con Sumar para suprimir el artículo 525 del Código Penal. En concreto, salvo Irlanda, Suecia, Estonia, Francia, República Checa y Croacia, el resto de los países de la UE mantienen una legislación incluso más proteccionista que la española, como Grecia que castiga también la blasfemia. Se trata de datos del estudio realizado por el Observatorio para la Libertad Religiosa.

Según fuentes de Sumar, el objetivo ta es «proteger la libertad de expresión», para lo que plantean «suprimir el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525». Su argumentación se sustenta en que «con este artículo los denominados 'abogados cristianos' presentan querellas contra cualquier escritor, periodista o trabajador de la cultura que critique el catolicismo».

En la práctica, el artículo plantea que «incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documen-

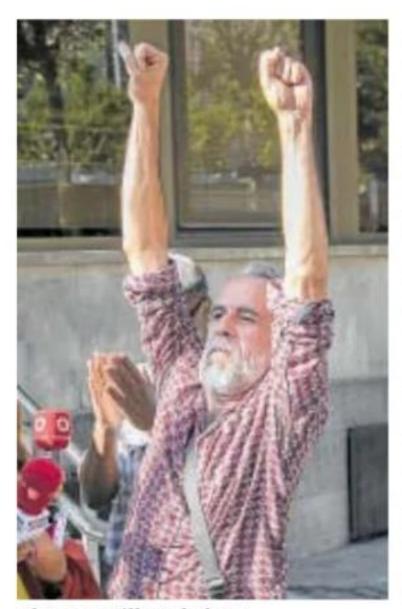

El actor Willy Toledo, a la salida del juicio // EFE

de la reforma del Código Penal propues- to, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican». Además, el texto plantea la misma pena para quienes sufran escarnio público por «no profesar religión o creencia alguna». Aunque en España la pena es de multa económica, la más leve entre los países europeos que lo regulan, «todos los países que tipifican los delitos contra los sentimientos religiosos pueden sancionar estos con penas de prisión».

> Según afirmó ayer María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, «con este Gobierno, los creyentes son ciudadanos de segunda con menos derechos». Y aña

día que «a partir de ahora va a salir completamente gratis mofarse de las personas que practican una religión. La libertad religiosa es el único derecho fundamental en el que se pone en duda la persecución de delitos contra ella». Además entendía que con el acuerdo entre PSOE y Sumar, «el Ejecutivo se desvía de la protección legal de la mayoría de los países de la Unión Europea. Mientras este Gobierno protege a otros colectivos, deja en el desamparo jurídico a los creyentes».

De acuerdo al documento, tanto Alemania como Bulgaria sancionan los delitos contra los sentimientos religiosos de los ciudadanos con penas tres veces más severas que España. Además, nueve países (Croacia, Chipre, Eslovaguia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) lo hacen con penas dos veces más severas que nuestro país. Otros nueve países de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Finlandia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal) tienen un régimen sancionador similar al que rige en España hasta el momento y que el Gobierno quiere ahora despenalizar.

#### «Santo chumino rebelde»

En los últimos años, varios casos mediáticos han llegado a los tribunales, con desigual resolución, por las ofensas a los sentimientos religiosos que recoge el artículo que ahora se quiere derogar. Por una parte, Elena Mandillo fue condenada por ofender a los sentimientos religiosos como organizadora de una manifestación el 8 de marzo del 2013 que fue presentada como la «gran procesión del santo chumino rebelde». El evento estaba presidido por una vulva gigante colocada sobre unas andas. La sentencia del Juzgado de Málaga dictaminó que la acción «no puede considerarse amparada en la libertad de expresión la conducta de la acusada» ya que «llevó a cabo actos gravemente ofensivos y vejatorios para los sentimientos de los católicos».

Distinta suerte corrió el actor Willy Toledo, que fue absuelto de los delitos de obstrucción a la Justicia y contra los sentimientos religiosos en 2020. Toledo fue juzgado a raíz de unos mensajes en Facebook en los que afirmaba cagarse en Dios y en la Virgen.

### AULA DE CULTURA / CICLO DE CONFERENCIAS 2024



#### **JAVIER GIL GUERRA**

Coordinador Provincial de Cruz Roja Cádiz

"De Solferino al Puerto de Santa María"



PATROCINADORES













48 SOCIEDAD

#### **ENVEJECIMIENTO**

#### El tratamiento que bloquea una proteína alarga un 25% la vida en ratones viejos

#### RAFAEL IBARRA MADRID

Una proteína proinflamatoria presente en ratones podría ser la 'piedra roseta' del envejecimiento. Un estudio publicado en 'Nature' demuestra que la inhibición de esta proteína mejora la salud de los ratones viejos y aumenta su esperanza de vida. Los efectos de la inhibición de IL11 en humanos todavía están por verse, aunque se están llevando a cabo ensayos clínicos en etapas tempranas para comprender los efectos en pacientes con enfermedad pulmonar.

El equipo de la Universidad Duke-NUS Medical School (Singapur) investigó cómo la interferencia con la actividad de la proteína interleucina-11 (IL11) impacta en las enfermedades asociadas con la edad y la esperanza de vida en ratones. La eliminación del gen asociado con la expresión de IL11 demostró proteger contra el declive metabólico, de múltiples enfermedades y de la fragilidad en la vejez y extendió la vida de ambos sexos en un 24,9% en promedio. En ratones de 75 semanas de edad (equivalente humano a 55 años), la inhibición de IL11 aumentó la esperanza de vida en un 22,4% en machos y un 25% en hembras. La inhibición de IL11 también parece reducir la incidencia de cáncer relacionado con la edad, algo que ya se había sugerido anteriormente. Los investigadores también observaron una mejor función muscular y una salud general mejorada en su estudio.

El profesor Stuart Cook, autor principal y Profesor de Medicina Cardiovascular de la Fundación Tanoto en el SingHealth Duke-NUS Academic Medical Centre, señala que el principal objetivo es que «algún día, la terapia anti-IL11 se use en el mayor número de personas posible».

#### "FÁBRICA DE EMBALAJES Y PALETS, S.L." (Sociedad absorbente) "VALORAPAL, S.L." (Sociedad absorbida) ANUNCIO DE FUSIÓN

Se hace público que la Junta General Extraordinaria Universal de las citadas sociedades, decidió en fecha veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por "FÁBRICA DE EMBALAJES Y PALETS, S.L." de "VALORAPAL, S.L." mediante transmisión a titulo universal del patrimonio a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación o extinción de la sociedad absorbida, con aumento de capital social de la sociedad absorbente, conforme a los términos y condiciones del proyecto común de fusión suscrito por los miembros de los órganos de administración de las sociedades intervinientes.

La redacción del proyecto de fusión y el procedimiento y estructura de la operación de fusión se ajusta a lo dispuesto en el artículo 33 y ss. del Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio, habiendo acordado de forma unánime los socios omitir los deberes de emisión de informes y depósito de documentación recogidos en los artículos 5.4, 6.7, 9 y 46.3 del mismo texto legal. Por ello, el acuerdo de fusión puede adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la ley, sin informe de administradores para los socios y sin informe de experto independiente, entre otros requisitos.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de ambas sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión presentados, en los términos establecidos en el articulo10del Real Decreto-ley 5/2023 de 28 de junio.

En Valencia, a 11 de julio de 2024. Don Celestino Sendra Alcina, Administrador Único de FÁBRICA DE EMBALAJES Y PALETS, S.L. y Don Jose María García Sendra, Administrador Solidario de VALOBAPAL S.I.

# Sanidad da el primer paso para prohibir fumar en terrazas

Mónica García saca a consulta pública la ley que también limitará la venta de vápers

ELENA CALVO MADRID

Antes de que termine el año el Ministerio de Sanidad quiere que estén ya implantadas buena parte de las medidas que contempla su plan integral antitabaco, aprobado hace casi tres meses en Consejo de Ministros. Con este objetivo, el departamento de Mónica García sacó ayer a consulta pública el anteproyecto de ley para modificar la norma que actualmente regula aspectos relativos a la venta, consumo o publicidad de tabaco. Supone el primer paso para, entre otras cosas, aumentar los espacios donde fumar esté prohibido, como las terrazas de los bares y restaurantes, uno de los lugares que el ministerio tiene en su punto de mira, aunque se definirá durante el proceso de tramitación.

Ni el plan antitabaco ni el texto de la consulta pública concreta cuáles serán los lugares en los que, una vez aprobada la ley, estará prohibido fumar. Pero en varias ocasiones el ministerio de Mónica García se ha referido a las terrazas de los locales de hostelería, así como a las marquesinas de transporte público, entre otros. Previsiblemente también se buscará la regulación en otros espacios como estadios y otros centros deportivos.

En el aire queda qué ocurrirá con las playas y otros espacios naturales, pues actualmente, aunque la ley antitabaco no prohíbe fumar en estos lugares, sí lo hacen algunas ordenanzas municipales, por lo que España ya cuenta con cientos de playas en las que encenderse un cigarrillo no está permitido.

El anteproyecto también conllevará la limitación de la venta y consumo de los cigarrillos electrónicos y vápers, tanto con nicotina como sin nicotina, así como de productos a base de hierbas para fumar.

#### Nuevas formas de consumo

La Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco «requiere una actualización urgente del texto», señala el texto de consulta pública. Incide en que la nueva norma tratará de abordar varios problemas como la estabilización en la reducción del consumo de productos del tabaco y el aumento en el de productos relacionados y emergentes, la exposición a las nuevas formas de consumo o las carencias en la regulación de los cigarrillos electrónicos sin ni-



Un joven se fuma un cigarrillo en la terraza de un bar // ISABEL PERMUY

cotina y de los productos a base de hierbas para fumar.

Así, el texto señala que entre los objetivos de la norma se encuentra la «promoción de espacios saludables y sin humo en ambientes comunitarios y sociales», las mejoras en la publicidad de los productos del tabaco y relacionados y las restricciones a la venta y consumo de los cigarrillos electrónicos con o sin nicotina y productos a base de hierbas para fumar.

«En España, al igual que en otros países desarrollados, el tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y morbilidad evitable. Se estima, según los datos de la OMS, que el consumo de tabaco es responsable del 90 por ciento de la mortalidad por cáncer de pulmón, del 95 por ciento de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 50 por ciento de la mortalidad cardiovascular y del 30 por ciento de las muertes que se producen por cualquier tipo de cáncer», señala el texto para justificar la necesidad de la norma.

El Ministerio de Sanidad confía en que buena parte de las medidas antitabaco estén implantadas antes de que termine el año

El plan antitabaco fue una de las primeras acciones que el Ministerio de Sanidad llevó a cabo tras la llegada de García, pues llevaba años en el departamento sin actualizarse. Pero una de las medidas más demandadas por los expertos decayó antes de que llegase al Consejo de Ministros. Se trata de la subida de precios vía impuestos, que Sanidad había incluido en los primeros borradores de la norma y que finalmente tuvo que eliminar. Sin embargo, era algo que dependía del Ministerio de Hacienda y que finalmente no vio la luz en el plan. En ese momento, fuentes del departamento que encabeza María Jesús Montero explicaron que el hecho de que el incremento de precios no figurase en el plan no implicaba que no se fuera a adoptar la medida.

El plan también contempla otras medidas como el empaquetado genérico del tabaco. El pasado abril el Ministerio de Sanidad ya sacó a consulta pública la modificación del decreto por el que se implantará esta medida, de manera que todas las cajetillas pasarán a ser iguales independientemente de su marca. La norma también prohibirá los aditivos y componentes que confieren aromas tanto en tabaco como en productos derivados y relacionados, lo que afectará también a los váper que contengan nicotina.



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

#### DON JOSÉ MORENO BARRIOS

esposo que fue de la señora

#### Doña Rosario López Cebador

Falleció en Sevilla el día 17 de julio de 2024, a los ochenta años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

Su esposa, hijas, hijos políticos, hermanos, nietos y demás familiares y afectos,

RUEGAN una oración por su alma y asistan al responso que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 18, a las nueve horas, en la capilla del tanatorio de la SE-30, de Sevilla, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

(1)



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

#### DON FRANCISCO J. ROMERO JIMÉNEZ

viudo que fue de la señora

#### Doña Carmen Rodríguez Fernández

Falleció en Sevilla el día 18 de junio de 2024, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad

R. I. P. A.

Sus hijas, María del Carmen y María Eugenia; hijos políticos, Carlos Villachica López y Evaristo Pérez González; nietos, Beatriz, Eugenia y Evaristo; primo y sobrinos,

RUEGAN una oración por su alma y asistan a la misa que se celebrará hoy jueves, día 18, a las veinte horas, en la Basílica de la Macarena, de Sevilla, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

(1



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

#### DON ANTONIO TOMÁS MEJÍAS

viudo que fue de la señora

#### Doña María Victoria Escaño Alonso

Falleció en Sevilla el día 16 de julio de 2024, a los ochenta y cuatro años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

D. E. P.

Sus hijas, hijos políticos, nietos, demás familiares y afectos,

RUEGAN a todos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 18, a las diez horas, en la parroquia de San Julián (Hermandad de la Hiniesta) de Sevilla, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

(1)



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma de la señora

#### DOÑA ELENA ROEDIGER MEYER THOR-STRATEN

'MAMALENA'

viuda que fue del señor

#### Don Luciano Narváez García

'TANO'

Falleció en Sevilla el día 1 de julio de 2024, a los ochenta y ocho años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

Sus hijos, M.º Elena, M.º Jesús, Guillermo, Luciano, Blanca, Pilar, Javier y Marta; hijos políticos; sus veintitrés nietos y nueve bisnietos y demás familiares y afectos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa de Réquiem que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 18, a las veinte horas, en la parroquia Nuestra Señora del Mar (Los Bermejales) de Sevilla, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma de la señora

#### DOÑA JOSEFA GIL MERCADO

viuda que fue del señor

#### **Don Francisco Puyol Bulnes**

Falleció en Sevilla el día 17 de julio de 2024, a los ochenta y seis años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares y afectos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al responso córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 18, a las diez horas, en la capilla del tanatorio Servisa (c/. Miguel Romero Martínez n.º 2) de Sevilla, y su posterior traslado al crematorio Servisa, de La Rinconada (Sevilla) por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe en la sala n.º 6 del tanatorio Servisa y despide en la citada capilla.

(1



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma de la señora

#### DOÑA MARÍA LUISA LEÓN MELLADO

esposa que fue del señor

#### Don Juan López Capela

Falleció en Sevilla el día 17 de julio de 2024, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

Su esposo, hijas, nietos, hermano y demás familiares y

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al responso que por su eterno descanso tendrá lugar hoy jueves, día 18, a las trece y veinte horas, en la capilla del tanatorio de la SE-30, de Sevilla, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo se recibe en la sala n.º 2 del tanatorio de la SE-30 (Grupo Albia) de Sevilla.

(1)

#### ELIGE EL MEJOR SERVICIO Y PROFESIONALIDAD.



ELIGE FUNERARIA MÉMORA SEVILLA.

Tanatorio SE-30 C. Huerta de la Fontanilla, 1 954 915 700 | www.memora.es



### ESQUELAS ABC Sevilla

# SERVICIO PERMANENTE 661844042

| Modelo   | Tamaño  | Laborable  | Domingo    |
|----------|---------|------------|------------|
| 1        | 96x74   | 205,70€    | 225,06 €   |
| 2        | 96x113  | 468,27€    | 516,67 €   |
| 3        | 96x151  | 920,81 €   | 1.010,35 € |
| 4 Horiz. | 96x229  | 1.830,73 € | 1.988,03 € |
| 4 Vert   | 96x229  | 1.906,96 € | 2.070,31 € |
| 5        | 197x151 | 4.172,08 € | 4.614,94 € |
| 6        | 197x229 | 6.367,02 € | 7.002,27 € |
| 7        | 197x229 | 7.919,45 € | 8.662,39 € |

Precios para ABC de Sevilla. Otras ediciones consultar. abc@esquelasendiarios.com

www.esquelasendiarios.com

#### MARÍA JESÚS CLAVIJO LEDESMA

FUERTE Y GENEROSA

Falleció en Sevilla el día 17 de julio de 2024, a los setenta y seis años de edad

D. E. P.

Su familia y amigos,

COMUNICAN que tendrá lugar un acto en su recuerdo hoy jueves, día 18, a las diez y treinta horas, en la capilla del tanatorio de la SE-30, de Sevilla.

(1)

# El Betis negocia nuevo patrocinador

- El club verdiblanco abre un diálogo para un contrato de larga duración tras finalizar con Finetwork
- Forever Green luce ahora en las camisetas y apunta a ser la marca que esté en los primeros amistosos

MATEO GONZÁLEZ SEVILLA

l Betis finalizó el pasado 30 de junio el contrato con Fi-network, la empresa que ha ocupado la posición principal en sus camisetas desde agosto de 2021, y está en negociaciones para formalizar una nueva vinculación por tres años con otra marca que le genere mayores beneficios. La relación con la sociedad de telecomunicaciones radicada en Alicante se prolongaba desde 2021 y al llegar a su término no ha sido renovada pero las partes están dialogando por si se estructura de otra forma pero seguramente no ya en la posición principal. La estrategia de Finetwork en los últimos tiempos ha sido replegar su presencia en el mundo del deporte buscando nichos más concretos. Y es que al igual que con el Betis ya no figura como patrocinador de la Real Sociedad o la Federación Española de Fútbol, entre otros. En todo caso, la relación con el club verdiblanco puede mantenerse en otra línea y que el frontal lo lleve otra marca que pueda abonar una cantidad mayor a los heliopolitanos asumiendo el nuevo caché.

Paralelamente el Betis busca dar un paso más allá de cara a un acuerdo que pueda vincular al club con una marca que valore su participación continua en Europa y los acontecimientos que están por llegar en la actualidad verdiblanca como su presencia inaugurando dos estadios como el de la Cartuja cuando finalicen las obras de su remodelación para acoger al Betis en la 2025-26 y, sobre todo, el nuevo Benito Villamarín ya para 2027. Los avances deportivos del equipo tienen incidencia en los ingresos que se prevén y ahí está trabajando el departamento verdiblanco para hacer crecer la facturación por esta vía. Así, el precio para aparecer en el frontal de la camiseta verdiblanca ha crecido y ese valor lo quiere materializar el club con una nueva vinculación.



En todo caso, los términos temporales que se tratan en este sector es de tres temporadas, aunque está por ver cómo se articula. Mientras, el club está ya luciendo Forever Green en las presentaciones y apunta a hacerlo en

En Heliópolis han subido el caché de la publicidad frontal de su equipación y se busca un contrato de entre dos y tres campañas

También se negocia para las camisetas de entrenamiento y para el naming del estadio vinculado a las obras

los amistosos de pretemporada en Estados Unidos, donde se promoverán actos contra el cambio climático junto al Liverpool y el Manchester United. La iniciativa impulsada por la Fundación Real Betis para la lucha contra el cambio climático está siendo todo un acierto de posicionamiento de la entidad y puede tener continuidad en un escenario como el norteamericano en esta gira ante rivales de gran dimensión popular. Esta apuesta bética por la vía sostenible está teniendo gran repercusión en la atracción de marcas para la publicidad en diferentes formatos. El año pasado ya la lució en la trasera y por ahora ocupa el frontal. Por lo pronto, en las presentaciones de los jugadores va fichados se han lucido las dos marcas debido a que Perraud lo hizo antes del 30 de junio con la camiseta de la temporada pasada y Finetwork y Roca, Losada o Llorente ya lucían Forever Green y la equipación Hummel de la campaña 2024-25.

De la misma forma el Betis lleva tiempo dialogando con diferentes marcas interesadas a la hora de protagonizar el naming del estadio Benito Villamarín, sobre todo para la fecha de su estreno y vincular así el impacto de la novedad de su obra significativa con esta relación. Y es que mientras no se produzca el traslado a la Cartuja (programado al término de la campaña 2024-25) o comiencen sobre el terreno las obras hay empresas que aguardan a dar el paso definitivo para vincularse a un proyecto de esta magnitud con un comienzo a medio plazo, dado que está previsto que el recinto heliopolitano no se inaugure hasta mediados de 2027. Entonces sí se espera que se dé un salto cualitativo en este sentido. algo que el club busca desde hace temporadas pero cree estar más cerca de conseguirlo con el Nuevo Benito Villamarín, pensado como una fuente de ingresos fijos para la entidad en su plan estratégico.

Además, el Betis mantiene el diálogo en estos momentos con Corpay (líder mundial en soluciones de cobertura de divisas) para que continúe una campaña más publicitándose en las camisetas de entrenamientos, aunque ahora tiene vacía esa posición. El club heliopolitano ya ha acordado patrocinios para la trasera (Trainline, por dos años hasta 2026) y la manga

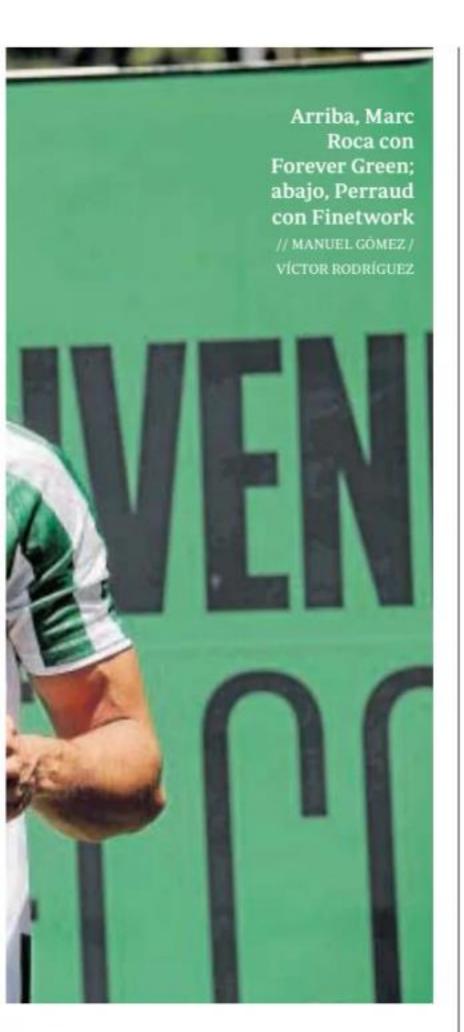

(será anunciado en unos días) y mantiene las vinculaciones con empresas que llevan mucho tiempo trabajando con el club en parámetros altos de fidelidad como Reale, Volvo, Cruzcampo, Coca-Cola o Fontarel, además de poder continuar con Finetwork en otros ámbitos.

# Raúl hereda el '9' del Chimy Ávila y espera rebelarse en Osasuna

El Betis guarda un 25% de un futuro traspaso que a día de hoy no está contemplado

IGNACIO LIAÑO SEVILLA

Raúl García de Haro pretende reivindicarse con paso firme esta temporada que viene, la 2024-25, en la festiva ciudad de Pamplona. Comenzó el curso el olesano asumiendo un nuevo rol en su consolidación en Primera división, el de la suplencia a causa de un atacante nato como es el internacional con Croacia Ante Budimir, pero Raúl esperó su momento y su momento acabó llegando por la lesión de su compañero. Y de la mano del preparador Jagoba Arrasate primero, y de Vicente Moreno, que es el nuevo técnico osasunista desde finales de mayo, después.

Ha iniciado Raúl la pretemporada con la actitud aguerrida del primerizo que pese a llevar ya varios meses defendiendo la camiseta osasunista en El Sadar sabe que tiene ante sí todo un desafío mayor de lo demostrado en lo más alto de la competición, después de que Osasuna firmara al término de la pasada campaña una pobre 11º plaza liguera, muy lejos de los puestos de clasificación continental, que entre otras cosas han propiciado que Arrasate final-

mente no continuara en el proyecto para que fuese Moreno quien tomara el testigo. Por más que parezca que todo este contexto debe atañer sólo a la información relativa a Osasuna, es útil para el beticismo tener de primera mano el paradero y el porvenir de Raúl dado que el Betis aún guarda un 25% de un futuro traspaso de su joven canterano a otro equipo. Un movimiento que a corto plazo o en este mismo

mercado estival no se prevé, pues el joven sabe que tiene las puertas abiertas para triunfar en El Sadar, y acaba de recibir la noticia de lado de su club propietario de que portará el dorsal nueve, el que venía enseñando Chimy Ávila en las cuatro temporadas y media hasta que llegó a Sevilla en el mercado invernal del presente año.

Su nuevo dorsal habla a las claras del compromiso que mantienen Raúl y Osasuna, Osasuna y Raúl, en las ilusiones que ambas partes se tienen de cara a la próxima temporada en la que las cosas deben ir mucho mejor que la pasada. Se guardó en un principio el Betis un 35% después de que Osasuna se hiciera con su fichaje al cambio de

más 1,5 millones en distintas variables, y en enero aprovechó el Betis para retomar contac-

6 millones de euros por ese 65%,

tos con la entidad osasunista y cerrar la operación del Chimy Ávila, por la que el cuadro bético abonó casi seis millones de euros: cuatro que pueden llegar a 4,7 en función de variables por partidos disputados, algo difícil de conocer teniendo en cuenta la consabida lesión del argentino, y la venta de un 10% adicional de la propiedad de Raúl, que el Betis tasó en un millón, con lo cual el Betis sacará tajada el día que el criado en Guadix protagonice otro traspaso de envergadura el día de mañana y su canterano seguirá representando una fuente de ingresos que puede motivar la incorporación de nuevas piezas futuras en verdiblanco.





In collaboration with
Fundación MAPFRE



Can't distinguish facts from opinions, news from fake news, Al from reality? Well...

It's time to doubt and debate

osservatorionline.com

ABC ELPAÍS



LAVANGUARDIA 24 DRE
The New York Times

la Repubblica Quotidiano nazionale
THE WALL STREET JOURNAL.



▶ A menos de un mes para LaLiga, el excedente de futbolistas vuelve a ser preocupante en la carrera por recortar el tope salarial en casi cien 'kilos'

FRAN MONTES DE OCA SEVILLA

uatro incorporaciones ha realizado hasta la fecha la dirección deportiva de Víctor Orta: Ejuke, Peque, Lokonga y Saúl, éste último presentado ayer en el Sánchez-Pizjuán y que llega bajo la fórmula de una cesión prorrogable que cuadra en las finanzas del Sevilla FC y de su club de origen, el Atlético de Madrid. El ritmo de fichajes es más que aceptable a estas alturas del verano y, desde luego, mucho mejor que el de hace un año, cuando la falta de caras nuevas llevó a la resignación a José Luis Mendilibar. No es el caso de un Xavi García Pimienta que puede presumir de haber recibido ya un póker de refuerzos. Uno de ellos, además, fue de lo más destacado del equipo en el primer amistoso de la pretemporada ante el Orlando Pirates: el extremo nigeriano Chidera Ejuke. Es en la otra orilla de la planificación, en las salidas, donde vuelven a acumularse los problemas. El excedente de futbolistas es inquietante a menos de un mes de que arranque LaLiga para los sevillistas en Las Palmas. Y ello, evidentemente, repercute de manera negativa en el cumplimiento del límite salarial marcado por la competición y a la hora de poder inscribir a los jugadores. El Sevilla FC pasará de los 168,7 millones de tope que tenía el año pasado a un techo de gasto para su plantilla que rondará entre los 72 y 76 millones de euros. Es decir, un recorte cercano a los cien 'kilos'.

La reducción de ingresos tras quedarse sin competición europea por vez primera en la última década y las pérdidas acumuladas durante cuatro ejercicios seguidos condicionan sin duda la planificación de los dirigentes, obligados a reducir drásticamente el presupuesto y por ende el coste de la primera plantilla. Es por ello que la entidad se centra ahora en el capítulo de las salidas, donde hay un atasco palpable y la carga salarial de muchos futbolistas que no cuentan ahoga los planes del club y su dirección deportiva. De momento, el Sevilla pudo liberar las fichas de aquellos jugadores que terminaron contrato o cesiones el 30 de junio: Sergio Ramos, Óliver Torres, Erik Lamela, Mariano Díaz, Boubakary Soumaré, Lucien Agoumé, Hannibal Mejbri y Alejo Veliz. Por lo demás, la institución sevillista sólo ha logrado desprenderse del salario anual de dos millones de euros de Rafa Mir. cedido al Valencia, así como de los emolumentos de Fede Gattoni, a préstamo en River Plate, y que no llegaban al millón de euros. Queda, por tanto, casi todo el camino por recorrer en Nervión para poder cumplir con las pautas económicas impuestas por LaLiga.

#### Firmes con los descartes

El pasado lunes, en el primer amistoso de la pretemporada, el mensaje del club y del cuerpo técnico hacia varios de los jugadores que deben buscar destino fue rotundo. García Pimienta dejó fuera de la lista para el choque a cinco hombres: Joan Jordán, Adnan Januzaj, Óscar Rodríguez, Marcao y Augustinsson. Ninguno de ellos cuenta para el proyecto. Según el director deportivo, estaban avisados. Así lo explicó

El ritmo de fichajes (4) sí es mucho mejor que el de hace un año, cuando la falta de caras nuevas llevó a la resignación a Mendilibar

ayer Víctor Orta: «Nosotros no vamos a hablar de nombres propios, pero tenemos un plan y lo teníamos muy claro, los jugadores lo sabían, los que no jugaron lo sabían», exclamaba el director deportivo. En la misma línea, aseguró que dicha decisión, la de no jugar en pretemporada, era algo acordado entre «todos» ya que «decidimos que este año los que no cuenten lo sepan y tomamos ese camino. El club tiene una hoja de ruta marcada, el entorno de estos jugadores lo sabe perfectamente y estamos trabajando. Vamos a colaborar para intentar buscar las mejores soluciones», concluyó Orta.

Ninguno de esos cinco jugadores tiene hueco en el plan de García Pimienta. Es cierto que han llegado propuestas por algunos de ellos, pero hasta ahora ninguna ha fraguado ni ha convencido al club ni a los propios los jugadores. En similar situación se encuentran otros futbolistas como Delaney o Gonzalo Montiel, a los que se les busca igualmente acomodo. Todo ello sin contar con que la entidad tiene que hacer caja con alguna venta relevante para sanear su situación. Pocos son los candidatos que puedan generar una transacción de enjundia para las arcas sevillistas. Entre estos casos se encontrarían Acuña o Badé, pero sobre todo un En-Nesyri que tiene la llave del resto de la planificación siempre que salga por una cantidad de 20 millones de euros o superior.

# Saúl, presentado: «Es indispensable estar donde te quieren»

«Estoy nervioso como un niño pequeño por debutar, hacía mucho que no sentía algo así»

#### F. MONTES DE OCA / TERESA QUIJADA SEVILLA

Saúl Níguez, cuarta incorporación del Sevilla FC para esta temporada 2024-25, fue presentado ayer de manera oficial como jugador blanquirrojo. El ilicitano llega a préstamo por el Atlético de Madrid, aunque las partes especifican que esa cesión puede ser prorrogable a final de campaña. Saúl comenzó destacando ante los medios de comunicación que «estoy muy contento, muy ilusionado y quería agradecer el cariño y la confianza que se ha depositado en mí por parte del presidente, entrenador y director deportivo. Es indispensable estar donde te quieren. Estoy nervioso como un niño pequeño por debutar, hacía mucho que no sentía algo así. Es una ilusión tremenda», confesó el centrocampista.

«Para mí el reto es disfrutar de mi día a día, es la clave para dar mi mejor versión. Con tanta confianza el reto va a ser ese, disfrutar de competir, del ambiente del estadio, de su gente...», continuó el ilicitano. Preguntado por su momento de forma, Saúl añadía que «me encuentro de una manera fantástica, vengo de años complicados en muchos aspectos. Aquí, con tanto cariño y cercanía haces el club tuyo. Es una de las cosas que me ha hecho decantarme por venir aquí, aunque suene repetitivo. El Sevilla es un grande, pero hay que saber de dónde venimos».

#### En-Nesyri y Ben Yedder

Tras su presentación, Víctor Orta recogió el testigo para responder a algunos asuntos del mercado. En cuanto al posible interés de la Roma en En-Nesyri, parece que el cuadro italiano sigue sin ir con la firmeza necesaria a



Saúl fue presentado ayer como nuevo futbolista del Sevilla // MANUEL GÓMEZ

por el delantero: «No ha habido muchos cambios con En-Nesyri, nada que nos satisfaga. La Roma no nos ha comunicado nada», ha manifestado Orta.

Además, el director deportivo sevillista fue preguntado por otro nombre propio, el de Wissam Ben Yedder. El atacante queda libre en el Mónaco y ya muchos aficionados sueñan con la posibilidad de su regreso. Pero Orta fue claro al respecto. No entró a valorar esa posibilidad. «Ben Yedder no es jugador del Sevilla. No voy a especular con nombres», finalizó.



54 DEPORTES

# Morata elige Italia como refugio

- Sobrepasado por la presión y las críticas, el campeón de Europa vuelve a la Serie A: «Aquí me respetan»
- Pese a su reciente anuncio de querer seguir, cambia el Atlético por el Milan, que abona sus 15 millones de cláusula

DANIEL CEBREIRO MADRID

El sainete Álvaro Morata (31 años) ha llegado a su fin, o al menos eso parece. Tras capítulos que han rozado el surrealismo, el delantero abandona el Atlético de Madrid para fichar por el Milan, operación que salvo giro drástico de guion no tardará en hacerse oficial. El conjunto 'rossonero' abonará su cláusula de rescisión, que ronda los 15 millones de euros, para contar en su plantilla con el campeón de Europa.

Con toda la atención sobre la andadura de la selección española en Alemania, unos días antes del debut, el que abrió la caja de Pandora sobre su futuro fue el propio Morata. Eran varios los arietes cuyos nombres aparecían en los medios de comunicación vinculados al conjunto rojiblanco, a lo que el madrileño reaccionó manteniendo que si desde el Metropolitano se filtraban dichos nombres, se imaginaba que no era «la prioridad del club». Sin embargo, y de forma sorprendente, entidad y jugador refrendaron públicamente el pasado 2 de julio su vínculo. «No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo», fueron las palabras elegidas por el madrileño. Resultó llamativo que su equipo anunciara la permanencia de un futbolista con contrato en vigor como si de un fichaje o renovación se tratase.

A pesar de ello, Morata tardó pocos

El madrileño, que en la Euro abría la puerta a su salida del Atlético y poco después confirmaba su continuidad, feliz por su vuelta al Calcio

El internacional volvía a cargar ayer contra sus detractores: «Los italianos siempre me han tratado con un respeto increíble»

días en volver a dejar la puerta abierta a una posible salida del Metropolitano. Algo que, tras la victoria de España en la Eurocopa, confirmaron varias informaciones que le ubicaban en Milán la próxima temporada y que se encargaron de ratificar Enrique Cerezo –con un contundente «el quiere estar se queda y quien no se marcha»–y, tras despedirse de sus compañeros el pasado martes, el propio Morata.

Uno de los pocos asuntos que ha amenazado con enturbiar el idílico ambiente de la selección en tierras germanas han sido las supuestas críticas desmedidas hacia el capitán, que se siente desde hace años en el centro de la diana de la opinión pública. Tanto es así que Morata ha elegido la Serie A para refugiarse de la excesiva presión a la que se percibe sometido. «Los italianos siempre me han tratado con un respeto increíble», aseguró ayer a 'Sky Sports' al salir de las dependencias del Milan. Será la tercera experiencia del ariete internacional en el fútbol italiano, después de cuatro temporadas entre dos etapas en la Juventus. En Italia, está como en casa, lejos del ruido que se genera en España en torno a él y que parece haberle sobrepasado.

#### «Me queríais echar todos»

Morata no se ha cortado en los últimos tiempos a la hora de mostrarse vulnerable ante las críticas que ha recibido e, incluso, responderlas. Un aficionado colchonero le recriminó en las redes que posara con una bandera del equipo en la celebración por la Eurocopa si se marchaba a Milán, a lo que el delantero replicó: «Ahora no me puedo ir y después de Dortmund me queríais echar todos», en referencia al mano a mano que erró ante el Borussia que pudo cambiar el signo de las semifinales de Champions. Respecto a la reprochada frase con la que anunció su continuidad en Madrid, lo resolvió de forma estrafalaria. «Levantar la Eurocopa es ganar un título con la camiseta del Atlético. Tiene el mismo valor porque es el club al que

204 M.€

ha movido Morata con sus traspasos y cesiones entre Real Madrid,
Juventus, Chelsea, Atlético de
Madrid y Milan.

pertenezco y porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti», declaró a COPE.

A pesar de ser un futbolista eternamente discutido, va a sumar un heptacampeón de Europa a su estelar currículo, en el que figuran Real Madrid, Juventus, Chelsea y Atlético. Además, Morata se consolida con 204 millones de euros como el quinto futbolista que más dinero ha movido entre sus traspasos y cesiones, únicamente por detrás de Neymar, Lukaku, Cristiano y Dembélé.

Morata abandona el Metropolitano después de la campaña más goleadora de su vida con 21 dianas en 48 partidos entre todas las competiciones. Una cifra que se apoya en el extraordinario comienzo de temporada que tuvo, ya que en el tramo decisivo del año atravesó una pésima racha en la que registró un solo tanto en 18 encuentros, incluida la decepción europea de los rojiblancos en Dortmund.

Una vez resuelto el futuro del capitán de la selección española, le toca mover ficha al Atlético de Madrid. A la espera de que se produzcan llegadas, Morata se une a la salida de Memphis en la delantera, además de las de Hermoso, Paulista, Söyüncü y Savic, aunque el montenegrino se encuenDEPORTES 55

Morata, a su llegada a Madrid tras ganar la Eurocopa // EP

tra en la pretemporada de los de Simeone hasta que encuentre su próximo destino.

Para repoblar la zona ofensiva rojiblanca, Dovbyk es el nombre más recurrente y la salida de Morata podría desencallar la negociación. El ucraniano se ha impuesto a la opción de Sorloth y, en los últimos días, ha cogido fuerza la improbable cesión por parte del Manchester City de Julián Álvarez. Sin embargo, la realidad es que las únicas caras nuevas para el ataque del Metropolitano a día de hoy se han producido en forma de regreso de cesión: Samu Omorodion, concentrado en Francia con la selección olímpica, y Carlos Martín, recientemente renovado hasta 2029.

# El racismo acorrala a Argentina

La FIFA investiga a la albiceleste por sus insultos contra la selección francesa

#### PABLO LODEIRO

Nadie duda de que la Argentina de Messi y Scaloni es uno de los mejores equipos internacionales de los últimos años, glorioso el camino de la albiceleste tras hacerse la semana pasada con la Copa América en Miami, su tercer título consecutivo después del Mundial de Qatar (2022) y del anterior torneo suramericano (2021). Algo tan cierto como que el comportamiento de sus jugadores tras la conquista ha dejado mucho que desear. Si las imágenes que siguieron a la victoria en la Copa del Mundo ya fueron de lo más criticadas, en la celebración tras derrotar a Colombia el domingo su actitud no fue mucho mejor.

Mientras Argentina volvía a su hotel de concentración en bus, el centrocampista Enzo Fernández grabó
un vídeo, que fue emitido en directo
a través de sus redes sociales, en el
que se veía a él y a sus compañeros
cantando una canción de tinte racista contra la selección francesa. «Juegan con Francia pero son todos de
Angola» o «Su vieja es nigeriana, su
viejo camerunés, pero en el documento pone nacionalidad francés» son algunas de sus estrofas. También se referían a Kylian Mbappé como «un
transexual».

Al instante, la federación gala emitió un duro comunicado contra el hecho, pues los jugadores albicelestes



Enzo Fernández ha sido expedientado por su club, el Chelsea inglés // REUTERS

ya la habían entonado hace dos años después de batir a la selección europea en la final del Mundial. «El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena con la mayor firmeza los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios proferidos contra jugadores de la selección francesa en el contexto de una canción entonada por jugadores y seguidores de la selección argentina tras su victoria en la Copa

América», aseguraba el texto, además de comunicar que denunciarían los hechos ante la FIFA.

Amélie Oudéa-Castéra, ministra de Deportes francesa, también levantó la mano en redes sociales: «Patético comportamiento. Es inaceptable. ¿Reaccionará la FIFA esta vez?». Y la respuesta del máximo organismo del fútbol mundial no se hizo esperar. En otro comunicado, aseguró que ya hay en marcha una investigación que podría afectar en lo deportivo a la selección argentina.

#### Enzo, señalado

Por supuesto, es Enzo Fernández el más señalado. De hecho, el Chelsea, club en el que milita desde hace dos campañas, le ha abierto un expediente disciplinario después de que varios de sus compañeros de vestuario, muchos de ellos franceses, le dejasen de seguir en redes sociales y presentasen una queja formal contra el argentino. Incluso Wesley Fofana, central galo, escribió en sus redes la siguiente frase. «Fútbol en 2024: racismo desinhibido».

Fernández, inmediatamente, pidió disculpas por su comportamiento. «La canción contenía lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para esas palabras. Estoy en contra de todas las formas de discriminación y ese momento fue producto de la euforia tras la victoria en la Copa América. Realmente lo siento», escribió.

El Chelsea reconoció el gesto de su empleado mientras que prometió que utilizaría el suceso para «educar» a Fernández. Intentan calmar las aguas los británicos, pero el racismo parece que ya ha acorralado a Argentina.

GESTIÓN DE FONDO ENDOWMENT, A.V., S.A.

Anuncio de reducción de capital para compensar pérdidas y dotar la reserva legal.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 319 y 324 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "GESTIÓN DE FONDO ENDOWMENT, A.V., S.A." (la "Sociedad") celebrada en el domicilio social con carácter universal el 20 de junio de 2024 aprobó, por unanimidad y entre otros, el acuerdo de reducir el capital social de la sociedad para (i) compensar las pérdidas de la sociedad, según se desprende del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2023, formulado por el órgano de Administración el día 27 de marzo de 2024 y que fue debidamente auditado por la entidad KPMG Auditores, S.L.P., quien emitió su informe el día 17 de abril de 2024. Una vez aprobado por unanimidad el referido Balance por la Junta General de Accionistas, considerando que las pérdidas acumuladas suman un montante de CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y SEIS CÉNTIMOS (120.741,06 €), entre pérdidas del ejercicio (22.973,33€) y resultados de ejercicios anteriores (97.767,73€), los Accionistas, por unanimidad, y a propuesta del consejo de administración, acordaron destinar el importe íntegro aportado a la cuenta 113 del Plan General de Contabilidad ("Reservas Voluntarias") a compensar parcialmente dichas pérdidas. De esta manera, la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores de la Sociedad pasaría a tener un importe de SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (69.994,68 €).

Asimismo, una vez compensadas las reservas existentes, los Accionistas, por unanimidad, decidieron reducir el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en la cifra de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000 €), a razón de UN EURO (1€) de valor nominal cada una de las acciones nominativas en que se compone el capital social (numeradas de la 1 a la 500.000, a.i.), hasta dejarlo cifrado en CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000€), dividido en QUINIENTAS MIL ACCIONES NOMINATIVAS (500.000), numeradas de la 1 a la 500.000 (a.i.), de TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (0.30€) de valor nominal cada una de ellas, mediante la compensación de las pérdidas acumuladas.

La reducción se efectúa mediante la reducción del valor nominal de cada una de las acciones nominativas y tiene como finalidad no solo compensar las pérdidas acumuladas por la Sociedad, sino, además (i) restructurar el Patrimonio Neto de la Sociedad a su realidad social, y (ii) evitar situaciones de desequilibrio patrimonial futuras, consecuencia de un exceso de capitalización.

El remanente resultante de la reducción de capital, es decir, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN EUROS Y NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (257.031,99 €), se acordó que se destinara (i) A la constitución de la reserva legal: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS Y TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (25.550,38 €); y (ii) A la constitución de reservas voluntarias: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS (231.481,61€).

Esta reducción afecta por igual a todas las acciones de la Sociedad y es independiente de cualesquiera otros derechos u obligaciones inherentes a cada clase de acciones.

La reducción capital deberá ejecutarse en el plazo máximo de un mes a contar desde la finalización del plazo de oposición que se abre con la publicación de este anuncio.

En consecuencia, se modificaría el artículo 6 de los Estatutos Sociales, que quedará redactado como sigue: "Artículo 6º.Capital social y acciones. El capital social se fija en la suma de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000€) representado
por 500.000 acciones nominativas de valor nominal 0.30€ cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la
500.000, a.i.; estarán representadas por títulos que podrán ser unitarios o múltiples y con-tendrán todos los requisitos legales. El capital social está completamente suscrito y desembolsado. En las ampliaciones de capital con emisión de nuevas
acciones, el Consejo de Administración notificará a cada accionista el plazo, no inferior a un mes, en el cual puede ejercer
su derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posea.".

Madrid, 25 de junio de 2024.- Presidenta del Consejo de Administración, María Vázquez Ferrándiz.

GOLF

# El British', un ensayo para los Juegos

La mayoría de golfistas que acudirán a la cita olímpica participan desde hoy en el cuarto grande de la campaña

#### MIGUEL ÁNGEL BARBERO

En cualquiera de las 151 ediciones anteriores del Open Británico, este torneo se convertía en el más importante del verano golfístico internacional. Sin embargo, en 2024 se están sucediendo una serie de hechos que le han restado el protagonismo merecido.

En Roral Troon, mítico 'links' de la costa oeste escocesa, lleva celebrándose el 'British' desde 1923, lo que indica la historia que atesora. Mas también es cierto que no es una de las sedes que más entusiasme (el diseño es bastante simple y no cuenta con grandes hoyos, salvo el mítico 'The Postage Stamp') y que sus ganadores, salvo excepciones, no han sido grandes estrellas mundiales.

Los más renombrados fueron Bobby Locke, Arnold Palmer y Tom Watson, que luego adornaron con otros 'majors' su historial, mientras que Arthur Havers, Tom Weiskopf, Mark Calcavecchia, Justin Leonard, Todd Hamilton y Henrik Stenson fueron flor de un día. Sin embargo, hay otras historias particulares en este recorrido, como la revancha del sueco a Phil Mickelson en la última edición celebrada allí en 2016 después de que el zurdo le hubiera ganado la Jarra de Clarete tres años antes en Muirfield. Pero lo que se mantiene como un recuerdo imborrable para cualquier jugador es el de su debut en el campeonato más histórico de todos. Y eso le sucedió a Jon Rahm, cuando aún ostentaba la categoría amateur. «Fue una experiencia increíble, no cabe duda de que mi sueño desde pequeño era jugar un Open

#### PARTIDOS ESPAÑOLES

10:36. Rahm (Esp), Fleetwood (Ing), McIntyre (Esc).
11:53. Puig (Esp), Catlin (EE.UU.), Koh (Cor).
12:15. Elvira (Esp), Kim (Cor), Fichard (Rsa).
13:09. Oshino (Jap) Hidalgo (Esp), Mansell (Ing).
13:20. Conners (Can), Fox (NZ), Campillo (Esp).
16:54. Van Velzen (Rsa), Lindh (Sue), Masaveu (Esp).
17:45. Kobori (NZ), Montojo (Esp), Nolan (Irl).

y hacerlo en un campo con tanta historia como este me llenó de orgullo», comentó el vasco. El puesto obtenido en su estreno no fue muy brillante (59), pero la experiencia que adquirió entonces le hizo adorar este tipo de campos hasta el punto de desear que llegue recurrentemente cada mes de julio. «Para mi es la mejor semana del año y no puedo vivir sin ella. Luego lo que pase en el juego ya es otra cosa», explicó con resignación. Porque el de Barrica ha vivido todo tipo de sensaciones en este campeonato, desde ser subcampeón el año pasado y tercero en 2021 a no pasar el corte en 2018. «En el fondo la estrategia está clara. Salir recto, no meterse en problemas con los 'bunkers' v patear bien», bromeó.

#### Sabor olímpico en Escocia

El vizcaíno es uno de los siete españoles que saldrán desde hoy a pelearse con el fresco, el viento y las lluvias esporádicas que se anuncian hasta el domingo, en el peculiar verano que se vive por estos lares. Y, muy ligado a él por lo que vivirán dentro de dos semanas, está David Puig. El catalán formará parte del equipo olímpico junto a su héroe y compañero de universidad y aprovechará para medirse estos días ante gran parte de sus futuros rivales en París.





El ecuatoriano Carapaz celebra su primer triunfo en el Tour 2024 // AFP

#### CICLISMO / TOUR DE FRANCIA

# Carapaz ya tiene su ansiado botín

 El ecuatoriano se hace con la victoria en medio de un explosivo duelo de los favoritos

P. L.

Se acerca el fin del Tour de Francia y apuran los corredores para hacerse con algún botín. Fue Carapaz el conquistador de la etapa 17, bella y peliaguda montaña en la que el ecuatoriano se deshizo del británico Yates en la última gran escalada de la tarde. El español Enric Mas fue tercero, pero la auténtica batalla estuvo unos kilómetros atrás. Pogacar nunca tiene suficiente y el esloveno quiso provocarle taquicardias a sus perseguidores en la general. Vingegaard claudicó y Evenepoel, muy rabioso, le devolvió la bofetada. El belga rascó solo unos segundos, siempre es fascinante ver cómo un lobo enseña los dientes, aunque solo sea por orgullo.

Vuelve la montaña y la guerra renace, se recrudece. La afición sobrepasa otra vez los límites. Tras un chanclazo y un botellazo, esta vez es una bandera la que impacta en el rostro de un corredor. La línea entre el fervor y la inconsciencia siempre ha sido muy fina. Se corona la cima del Col Bayard y son cuatro héroes los que intentan acelerar hacia la victoria. Cort, Grégoire, Jungels y Benoot mantienen un duelo fantástico, mientras que Martin y Madouas intentan darles caza. Las cuestas y el calor aprietan.

A lo lejos emerge el Col du Noyer, impone su vieja roca y verde piel. Poco le importa a Simon Yates, que ataca cuando la carretera se inclina, deja atrás a sus rivales y mira con ambición a la línea de meta. El puerto es de

primera y los que intentan domarlo, también. La etapa es de categoría. Se las promete muy felices el británico pero una sombra le sigue.

Carapaz, con algo de mal fario en este Tour, caza a Yates con una facilidad pasmosa. Ecuatoriano e inglés mantienen un duelo épico. Se esfuerza el suramericano para despegarse de Yates, sus piernas estás frescas, quiere una victoria cueste lo que cueste. Su enemigo se queda atrás. El español Enric Mas alcanza la tercera posición. La partida de ajedrez se esclarece, pero el grupo de favoritos salta por los aires.

Pogacar no entiende de días plácidos y pega un puñetazo salvaje. Acelera el líder, Evenepoel le sigue, Vingegaard se queda. Solo era un aviso, quería ver el esloveno cómo de cómodos estaban sus rivales. Los tres artistas se reúnen. Vingegaard traga saliva porque no le da para más el físico, pero a Evenepoel no le gusta que jueguen con él y le devuelve el golpe a Pogacar. Acelera Remco, le saca 10 a Tadej y 12 a Jonas. Sus esfuerzos provocan aplausos, el sonido con el que se recibe a los valientes.

#### CLASIFICACIONES

ETAPA 17 (St. Paul-Devoluy, 178 k.)

- 1. R. Carapaz (Education) 4:06:13
- 2. S. Yates (Jayco) +37.
- 3. E. Mas (Movistar) +57.
- 4. L. De Plus (Ineos) +1:44.
- 5. O. Onley (DSM) +1:44.

#### GENERAL (Faltan 4 etapas)

- 1. T. Pogacar (UAE) 70:21:27
- J. Vingegaard (Visma) +3:11.
   R. Evenepoel (Quick-Step) +5:09.
- 5. M. Landa (Quick-Step) +13:24.
- 6. C. Rodríguez (Ineos) +13:30.

# Sevilla será una de las sedes de la Copa del Mundo de remo en 2026

Unos 600 deportistas procedentes de 40 países se darán cita en el CEAR de la Cartuja

S. A A. SEVILLA

El Consejo Mundial de la Federación Internacional de Remo (World Rowing) decidió, en reunión llevada a cabo en su sede de la localidad suiza de Lausana, designar a Sevilla como sede de una de las pruebas de la Copa del Mundo de 2026, competición que congregará en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de la Cartuja a los mejores remeros del panorama internacional.

En dicha reunión, se atribuyó la primera regata de la Copa del Mundo de remo 2026 a Sevilla, que será escenario de la prueba del 29 al 31 de mayo; y de la tercera y última prueba del circuito internacional a Lucerna (Suiza), del 26 al 28 de junio. Habrá que esperar a octubre de este año para saber qué ciudad albergará la segunda Copa del Mundo 2026, a la que acceden Poznan (Polonia) y Plovdiv (Bulgaria), y que tendrá lugar del 12 al 14 de junio.

La Copa del Mundo de remo es una competición que se celebra desde 1997 y comprende tres pruebas anuales, repartidas desde primavera hasta principios de verano y que se desarrollan normalmente en el continente europeo, sirviendo como preparación para

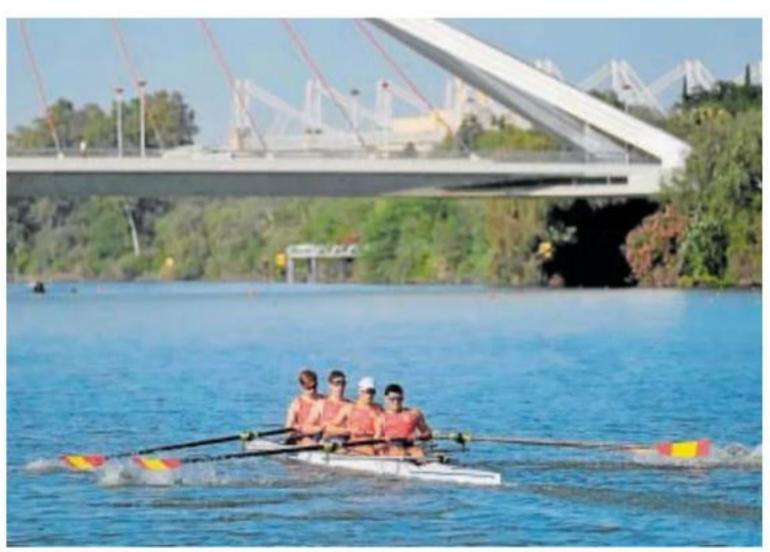

Un barco de la selección española de remo compitiendo en el Guadalquivir // ABC

los Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos. Las pruebas de la Copa del Mundo incluyen las 14 clases de modalidades olímpicas, así como una selección de otras clases internacionales. Durante los tres días de competición, se darán cita en Sevilla unos 600 deportistas de 40 países.

Este evento forma parte de la estrategia que ha puesto en marcha la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, junto al Ayuntamiento de Sevilla y las Federaciones Española y Andaluza de Remo, para volver a posicionar Sevilla y al Centro Especializado de Remo y Piragüismo de la Cartuja en el centro del remo internacional. La capital andaluza, muy vinculada históricamente al remo, acogerá también en noviembre la gala de los World Rowing Awards, coincidiendo con la clásica Regata Sevilla-Betis. Dicho acto, junto a una conferencia mundial de técnicos y medicina deportiva, volverá a celebrarse en Sevilla en 2025 y 2026. Además, tras la concesión de la sede de la Copa del Mundo, la otra aspiración es poder albergar el Campeonato del Mundo de Remo de 2027, máxima competición a nivel internacional de remo, que ya se celebró en el CEAR en 2002 y cuya designación tendrá lugar el próximo 16 de noviembre.

#### TENIS

#### La Billie Jean King Cup se traslada de Sevilla a Málaga

ABC SEVILLA

La Billie Jean King Cup by Gainbridge (BJKC), la Copa del Mundo de Tenis Femenino, anunció que sus Finales de 2024 se trasladarán de Sevilla a Málaga y se llevarán a cabo junto con la Final 8 masculina de la Copa Davis. El cambio de sede es obligado por el comienzo esta misma semana de las obras de remodelación en el estadio de la Cartuja, que acogió esa cita tenística en noviembre del pasado año, y que ya prepara su reforma para convertirse en sede del Mundial de fútbol de 2030 con la ampliación de su graderío hasta los 75.000 espectadores que exige la normativa FIFA para albergar un evento de ese calibre. La reforma del estadio impedirá que el Real Betis se traslade al mismo hasta el verano de 2025 e imposibilita que torneos internacionales como la Billie Jean King Cup puedan celebrarse en dicho escenario.

Por estas circunstancias y la necesaria reasignación de recursos, la Junta de Andalucía ha solicitado el traslado del torneo, como socio y anfitrión del evento, al malagueño Palacio de Deportes Martín Carpena. La organización de la BJKC especificó que las fechas de las Finales y el calendario de partidos permanecerán sin cambios del 13 al 20 de noviembre de 2024. Lo mismo sucede con la Final 8 de la Copa Davis, que se disputará del 19 al 24 de noviembre.



# La España de los diez mil castillos que defienden dos mil años de historia

▶Para la AEAC, la arquitectura defensiva engloba desde los castros prerromanos a los fuertes de las guerras actuales

MANUEL P. VILLATORO MADRID

uces, cámara y acción en la campiña manchega. En 1961, Cuenca vivió con fervor el prometido advenimiento de Míster Marshall, aunque reencarnado en cineasta. Anthony Mann, director de una veintena de largometrajes, desembarcó en tierras españolas para llevar a la gran pantalla la leyenda de Rode 'El Cid' cautivó corazones y atrajo a miles de extras gracias a sus protagonistas: Charlton Heston y Sophia Loren. «Los soldados cobran cien pesetas diarias, y los que se dejan crecer la barba tienen paga extra», explicaba ABC. Por darle, se le dio un papel hasta al castillo de Belmonte, que emuló al de La Calahorra. ¿Se podía pedir más?

Para Miguel Ángel Bru Castro, sí. Desde el corazón de la sede en Madrid de la 'Asociación Española de Amigos de los Castillos' (AEAC), el doctor en Arqueología Medieval da un pellizquito de monja a Mann y a los responsables de ese error. «¡Escogieron una fortificación

del siglo XV, cuando el Cid vivió en el XI!», admite. En la práctica, bromea con sorna, es similar a «poner a los Reyes Católicos en la Gran Vía». A su vera, derecha e izquierda, dos figuras asienten: Pablo Schnell Quiertant -licenciado en Prehistoria y Arqueología y gestor de la AEAC- y Rafael Moreno García -director de la sección de investigación y divulgación del mismo grupo-.

El ejemplo pone sobre la drigo Díaz de Vivar. El rodaje mesa una realidad que causa comezón: nos falta cultura de la poliorcética, el arte de construir fortificaciones. Y eso, a pesar de que la península es una tierra vertebrada por castillos. «En la asociación tenemos cuantificados más de diez mil». sentencia Moreno. El problema, añade Schnell, es el precario estado en el que se hallan y el poco valor que se les ha dado: «La AEAC nació en 1952, después de que sus fundadores convencieran a Franco de que firmara un decreto que reconocía a todos los castillos la categoría de monumento y se comprometía a su protección. Hasta entonces eran un patrimonio olvidado, un patito feo».

Mucho ha llovido desde aquellos días; más de medio siglo en el que el concepto ha evolucionado, ha sufrido mutaciones y se ha ramificado. A la pregunta obligada -¿qué es un castillo?-, se lanza de bruces Schnell. Lo más adecuado, responde, sería cambiar el concepto por uno que engloba de manera más eficiente la infinidad de construcciones que trufan nuestra península ibérica: arquitectura defensiva. «Existe un plan nacional que apuesta por este término. En la práctica, hace referencia a cualquier



De izquierda a derecha: Moreno, Bru y Schnell // ISABEL PERMUY

construcción que tenga una fi-

nalidad de protección», añade.

Porque sí, para esta asociación tiene la misma consideración un castro de hace miles de años, que un posición defensiva de la Guerra Civil. «Son una evolución lógica de miles de años de fortificación», sostiene Moreno.

#### **Entre romanos**

Esta definición es el truco, con muchas comillas, de la AEAC para tener contabilizada tamaña cantidad de castillos por todo el territorio español. Uno que Schnell, especialista en historia antigua, defiende con fervor. En sus palabras, las primeras fortificaciones del territorio peninsular se levantaron ya en el Neolítico, «allá por el octavo o noveno milenio antes de Cristo». El trío pone mil ejem-

#### LA ARQUITECTURA DEFENSIVA ESPAÑOLA

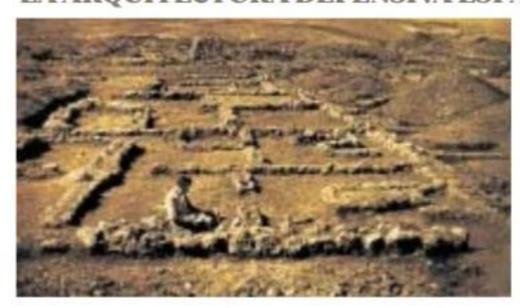

 ASENTAMIENTOS ROMANOS Campamento de Peñarredonda, uno de los que participaron en el cerco de Numancia (siglo II a. C.)

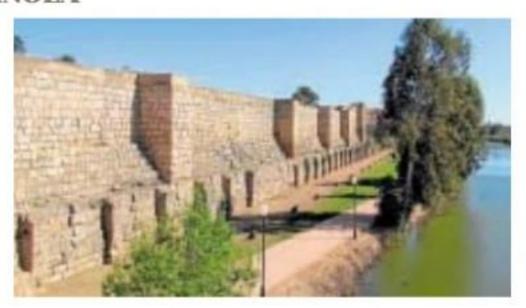

**2** FORTALEZAS MUSULMANAS La alcazaba árabe de Mérida (siglo IX) es una de las fortificaciones árabes más antiguas de la península

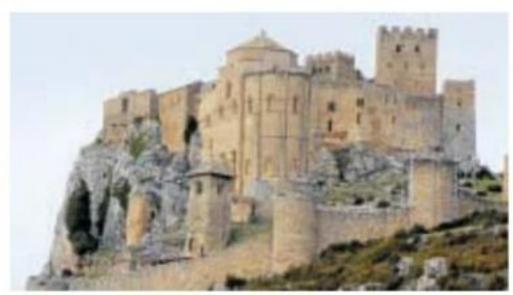

**1** LA EDAD DE ORO DE LOS CASTILLOS El de Loarre, en uso desde el siglo XI, es un ejemplo de castillo medieval sin planta estandarizada

ABC JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024 VERANO 59

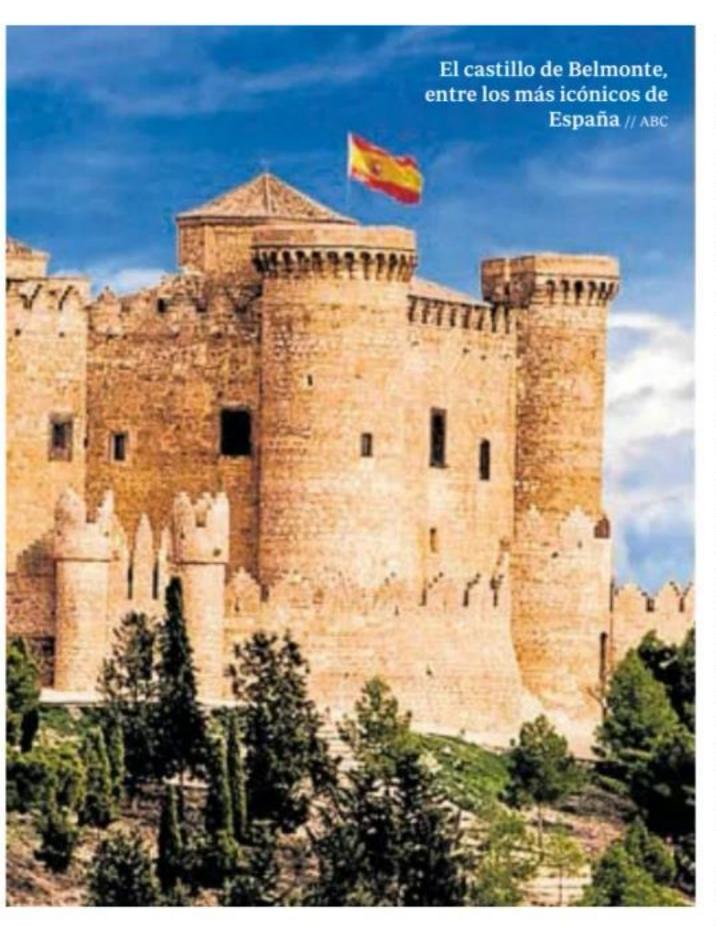

plos, pero, como saben que esos tiempos suenan algo lejanos, prefieren dar un salto a una arquitectura defensiva más reconocible para la sociedad: los castros prerromanos del siglo VI a. C. «No tenían una planta concreta y se adaptaban bien al terreno», explica Moreno. En la práctica eran poblados fortificados con parapetos, empalizadas, fosos y, con suerte, alguna que otra muralla. «Un ejemplo sería el de Los Millares, en Almería», completa.

Pero este sistema, basado en la edificación de poblados dispersos en los que vivían apenas una veintena de familias, explotó cuando cartagineses y romanos arribaron a la península en el siglo III a. C. ávidos de conquistas. Con ellos se produjo la primera gran revolución en la arquitectura defensiva ibérica. «¿Qué podían hacer los castros frente a ejércitos de diez mil hombres con un tren de asedio colosal?», se pregunta Bru. Ante la imposibilidad de defenderse, los habitantes apostaron por la 'contributio', como la llamaban los latinos. «Empezaron a reunirse en ciudades que amurallaban, como la de Torre Gabasa», dice Schnell. A la par, las legiones trajeron también lo que la AEAC considera otro tipo de fortalezas: los campamentos militares. «¡Claro que eran castillos! Tenían fosos, muros y torres. Además de elementos que, luego, se utilizaron en otras fortificaciones posteriores», completa Moreno.

Le pedimos a los expertos que nos ilustren con un ejemplo que beba de estos campamentos, y Moreno nos regala uno: la alcazaba de Mérida, edificada en el siglo IX d. C. «Es una fortaleza islámica clásica con una planta parecida», añade.

#### Edad dorada

Fue alrededor de los siglos X y XI, tras el estallido de la Reconquista, cuando llegaron al fin a Hispania los castillos que resuenan todavía en nuestras cabezas; esos de torres y puente levadizo. Pero, según las palabras de Schnell, hay que ser cautos a la hora de analizarlos y clasificarlos. En primer lugar, porque su diseño no estaba estandarizado y respondía a una función concreta. «Uno de los más habituales era el fronterizo, dedicado a proteger el paso del enemigo. Un ejemplo sería el de Calatrava la Nueva», explica. Otros tantos contaban con una finalidad fiscal -cobrar impuestos- o, incluso, defender a los mismos sitiadores. «Cuando dejaban de ser útiles, se abandonaban. ¿Para qué vas a llevar víveres a una guarnición en lo alto de un cerro si no hay enemigos?», completa.

Aunque la función más básica de estas fortalezas, recuerdan casi a coro los miembros de la AEAC, era la simbólica. «Durante una parte de la Edad Media solo tenían potestad para construir castillos en un territorio concreto los señores y las ciudades de realengo», añade amalgama de construcciones Schnell. Eso implicaba que muchos se levantaban para que tal o cual noble demostrara su poder y su riqueza; la mayor parte, de hecho, no llegaban a intervenir en un combate. «Es lógico. ¿Cuántas batallas han librado los destructores de las principales armadas del mundo? Ninguna», añade el experto. Como ellos, este tipo de construcciones eran disuasorias.

El ejemplo más claro de que parte de los castillos tenían una función simbólica era el mismo corazón de la fortaleza cristiana: la torre del homenaje. Un torreón que actuaba como último baluarte frente al enemigo, podía aislarse del resto de

#### Santiago Segura y José Mota compran el castillo de Pedraza

ISRAEL VIANA En febrero, una inmobiliaria de lujo puso a la venta el célebre castillo de Pedraza por 4,8 millones de euros. Construido en el siglo XIII y adquirido por el pintor Ignacio Zuloaga en 1926, sus descendientes se lo han vendido a Teatrópolis, empresa de Santiago Segura, José Mota y el productor Luis Álvarez. «Santiago v José no dudaron ni un minuto. Ambos estudiaron Bellas Artes y tienen una

sensibilidad especial para recuperar espacios artísticos. No lo compraron para especular, sino por amor al arte», cuenta Alvarez a ABC.

Y explica: «El objetivo es abrirlo por completo al público y celebrar todo tipo de espectáculos culturales, como pasa en el Festival de Edimburgo. También dar conciertos y alquilarlo para rodajes. Queremos que la gente entre y tenga la sensación de viajar en el tiempo».

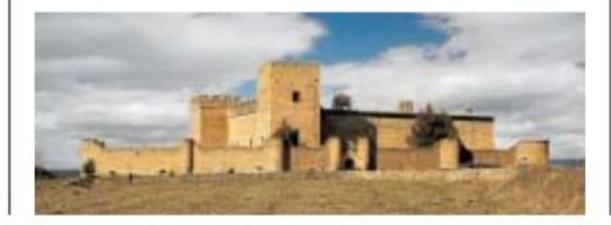

la construcción y disponía de aljibes para nutrir de agua a los defensores. «En contra de lo que hacían los musulmanes, las cristianas eran muy grandes para mayor ostentación», completa Schnell.

En todo caso, fue toda esta medievales, con pocas características comunes y mil diferencias, la que forjó lo que Moreno denomina la «edad dorada» de los castillos, esa que cautiva a pequeños y mayores en los viajes que organiza la asociación.

#### A golpe de pólvora

El ocaso de estos colosos llegó en el siglo XVI, cuando se generalizó el uso de la pólvora. Desde entonces, los castillos pasaron a ser fortalezas abaluartadas. La defensa en vertical mediante muros altos y gruesos se abandonó en favor de las fortificaciones más achatadas y enterradas en la tierra. Y todo, respaldado por baluartes. Los

objetivos eran dificultar el disparo a los cañones y favorecer el uso de artillería desde un nuevo tipo de torres más anchas. «Se valían también del glacis: una pendiente previa al foso que se limpiaba de vegetación para extender el campo de visión», apostilla Moreno.

Después, el perfeccionamiento de los trenes de artillería impulsó el nacimiento del fuerte poligonal; una construcción ideada para resistir la artillería más ruda. «Se sustituyeron los baluartes por caponeras, fortificaciones subterráneas más pequeñas, y se fomentó el uso de fusilería», completa Moreno. Aquella arquitectura defensiva fue el canto de cisne de los castillos más icónicos.

Después llegó el hormigón, que supuso un giro radical y llevó al nacimiento de las regiones atrincheradas. Aunque, como recuerdan desde la AEAC. estas no fueron muy habituales en España.



 FORTIFICACIÓN ABALUARTADA La ciudadela de Jaca es una fortaleza de traza italiana construida por Felipe II en el siglo XVI



6 COLOSO TARDÍO EN GERONA La de San Fernando de Figueras es la mayor fortaleza abaluartada de Europa



**6** FUERTE POLIGONAL

El de San Cristóbal, en Pamplona, fue construido entre finales del siglo XIX y principios del XX

#### **50 ANIVERSARIO**

Un documental recorrerá la historia del Festival de Cine de Huelva

#### S. C. HUELVA

La cineasta onubense Remedios Malvárez ha comenzado con el rodaje de 'Medio siglo de cine. 50 aniversario del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva' prometiendo un recorrido «exhaustivo» por la historia de uno de los eventos culturales «más importantes de Andalucía».

Según ha indicado la productora The Blue House Films en una nota, a lo largo de medio siglo, el festival ha sido «un referente internacional» ofreciendo una ventana al cine iberoamericano en Europa, proyectando obras de cineastas «renombrados» como Fernando Trueba, Guillermo del Toro y Arturo Ripstein, entre otros.

Este documental, dirigido por Malvárez, busca celebrar el legado del festival
«nacido del entusiasmo de
un grupo de jóvenes del CineClub Huelva en 1975». Desde entonces, «el festival ha
mostrado una dedicación
constante a la calidad y a la
diversidad cinematográfica
iberoamericana, permitiendo así preservar un archivo
histórico fundamental para
la creación de este documental».

Entre los momentos más destacados de la obra, se incluirán testimonios de figuras «clave» como José Luis Ruiz, uno de sus fundadores y pieza principal para entender la historia del festival, quien «junto a su equipo y con su trabajo, esfuerzo y perseverancia, lograron que el festival fuera una ventana al cine latinoamericano en Europa».

También se contará con la participación, entre otras figuras, de los periodistas Vicente Quiroga, Lola Domínguez y Marta Velasco, productora y presidenta de la Academia de Cine de Andalucía.

Los relatos estarán complementado con imágenes del archivo histórico del festival y la colaboración del periódico Huelva Información, el Archivo Municipal de Huelva, Vset Media y Huelva TV entre otros.

# Torneo de polo de Sotogrande: el mejor cartel para la mejor plaza

Los siete mejores jugadores de polo del mundo se disputarán la Copa de Oro del Torneo Internacional de Polo Andalucía en las mejores canchas de Europa, el Ayala Polo Club

RAQUEL FRANCO SOTOGRANDE

El cartel: la élite del polo mundial, los galácticos del polo más internacional, la «realeza» del polo. En la cima, el mejor jugador de todos los tiempos, el número 1 de la historia del polo. No nos deleitaba con su juego del más alto hándicap desde aquélla edición en las que el torneo celebrara sus bodas de oro. Pero ha vuelto. Regresa a Sotogrande, después de ser añorado estos 3 años, el «Rey del Polo», el «Messi del Polo», «Adolfito». El juego de hándicap 9 de Adolfo Cambiaso, desde su equipo, la Dolfina Dos Lunas, será uno de los mayores atractivos de la edición 53 del Torneo que se inicia en Sotogrande. Jugará además con su hija, Mia, que debutará en el resort gaditano. Junto a él, el elen-

co que conforma este cartel de lujo son nada más y nada menos que los 6 top mundiales. los hermanos Castagnola (Camilo- eugipo Dubai- y Bartolomé- equipo ATL), Facundo Pieres (ganador del Abierto de Argentina), Pablo McDonough (llegó a la Copa de Oro el año pasado), Juan Martín Nero (mejor back de todos los tiempos) y Poroto (hijo de Adolfo Cambiaso que jugará en ATL). El éxito y la emoción están asegurados en la edición que se estrena ya que cada uno de ellos jugará en distintos equipos.

La plaza: las afamadas canchas del Ayala Polo Club, responsable de la gestión del Torneo desde que tomara el relevo al Santamaría Polo Club. Están calificadas como 'polo world class' y son las mejores canchas de Europa.

Y este cartel de lujo prota-

gonizará un torneo que es ya la cuarta competición del Grand Slam junto con el Abierto de Palermo (Argentina), el US Open Florida (USA) y el Gold Cup (Reino Unido). Será desde este 22 de julio hasta el 31 de agosto cuando la urbanización sanroqueña de Sotogrande acoja este espectáculo convirtiéndose en el punto de referencia y centro neurálgico del polo internacional.

#### Equipos y canchas

Serán este año 7 equipos de alto hándicap (20-22 goles, 5 de mediano hándicap (12-14 goles) y 9 en el bajo hándicap (6-8 goles). Los favoritos, Dubai, NB Polo y Calatagan. El torneo se desarrollará en las canchas del Ayala Polo Club y en la sede Ayala Los Pinos, donde un total de 84 jugadores nos harán vibrar con su mejor trote. Se esperan alrededor de 1000 caballos y hay programados unos 120 partidos. Como patrocinador oficial repite Turismo Andaluz que con la Marca Andalucía da nombre al torneo. El tridente Sotogrande, Terralpa y Turkish Airrlines patrocinan las respectivas copas (Bronce, Plata y Oro). Las finales y entregas de las Copas del alto hándicap serán los día 26 de julio (Bronce) y 17 de agosto (Plata). El sábado 31 de agosto el broche de oro al Torneo lo pondrá la entrega de la Copa de Oro Turkish Airrlines.

Y el cartel de oro de esta edición no viene solo. A su familia y petiseros acuden sus millonarios patrones. El patrón de Adolfo Cambiaso será Pascual Sainz Vicuña, mejor jugador español de la historia, que viene de disputar el Abierto de Argentina por tercera vez en su carrera.

Al acto oficial de presentación han asistido, entre otros, Paola Zobel, presidenta de Ayala Polo Club, Isabel Sánchez, directora general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, y Alfonso Valdivia, concejal de Turismo del Ayuntamiento de San Roque. «Más de doce millones de euros de impacto directo en la provincia de Cádiz», así declaraba Sánchez el impacto mediático y económico que genera el evento.

Como telón de fondo del torneo y de lo deportivo no faltarán espectáculos musicales y
de ocio. Entre las canchas 3 y 4
de Los Pinos habrá un espacio
dedicado a la gastronomía y
tiendas. Entre los conciertos el
grupo Siempre Así y Los Alpresa amenizarán con su mejor
música los días 17 y 31 de agosto



Paola Zóbel, Isabel Sánchez, Susana Pérez, Alfonso Valdivia, Manuel Cereceda y Antonio Alés // MATÍAS CALLEJO



Rosa Regás en 2006 en su despacho de la Biblioteca Nacional, institución que dirigió // EFE

# Muere a los 90 años la escritora Rosa Regàs, figura de las letras catalanas

Convivió con los grandes nombres de la Barcelona literaria de los 60 y 70 y fue la más polémica directora de la BNE

DAVID MORÁN / J. CALERO BARCELONA / MADRID

La escritora y editora Rosa Regàs, ganadora de prestigiosos galardones literarios como los premios Nadal y Planeta, falleció en la tarde de ayer a los 90 años. La novelista catalana. que escribió el libro en el que se basó la serie La abuela de verano, interpretada por Rosa María Sardá, se ha apagado después de publicar este mismo año el libro 'Un legado. La aventura de la vida', una conversación con la periodista Lídia Penelo editada por Navona en castellano y catalán. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, es autora de novelas como 'Memoria de Almator', 'Azul' -con la que ganó el Premio Nadal en 1994-, 'Luna lunera' y 'La canción de Dorotea' -con la que recibió el Planeta en 2001-.

Compartió su universo con las grandes figuras del mundo

editorial y literario de la época, fue parte activa del movimiento cultural barcelonés que aglutinó a autores, editores e intelectuales. Trabajó con Carlos Barral, fundó su propia editorial, Gaya Ciencia, ejerció también como traductora en la Organización de las Naciones Unidas. Rosa Regàs fue una figura clave en una época cultural y editorialmente mítica. Más tarde participaría en la política cultural, con gran polémica como directora de la Biblioteca Nacional de España (BNE).

Como ella misma contó en sus memorias, publicada en tres volúmenes, comenzó a escribir de forma tardía, con 50 años. Ya casada y con dos hijos, se matriculó en la universidad, donde coincidiría con Miguel Barceló, Salvador Clotas y Paco Rico; los mismos en los que conoció a Carlos Barral, Manuel Vázquez Montalbán o Jaime Gil de Biedma. Regàs fue, también, la mujer que jugó al ajedrez con

Marcel Duchamp en Cadaqués. Vivió el franquismo, el inicio de la democracia en España y también la expansión del nacionalismo catalán, al que criticó durante la eclosión del independentismo.

#### Genios de la edición

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, en 1964 comenzó a trabajar en Seix Barral y en 1969, fundó La Gaya Ciencia, dedicada a literatura, arquitectura, política y poesía, así como Ediciones Bausán, de literatura infantil. En 1973, comenzó la colección

Es autora de novelas como 'Azul', con la que ganó el Nadal en 1994, y 'La canción de Dorotea', que logró el Planeta en 2001

Comenzó a escribir a los 50 años y fijó posiciones políticas en sus novelas y en su actitud vital de libros de bolsillo para niños Moby Dick. Además, en esa misma época, dirigió 'Cuadernos de la Gaya Ciencia' y 'Arquitectura Bis'. «En aquel entonces estábamos comprometidos con la profesión. Carlos Barral es uno de los grandes genios de la edición. Hay otro muy importante, que fue José Janés. En aquellos años él creó los Premios Internacionales de Literatura y el premio Formentor, con editoriales del valor que tenían Einaudi, Gallimard... Pero también lo viví con 'Arquitectura Bis', una publicación comprometida con el movimiento moderno», escribió en 'Amigos para siempre', la tercera entrega de sus memorias.

En 1983, pasó a ser traductora en la ONU. Durante estos años, el escritor Carlos Trías que dirigía una colección de Ciudades de Ediciones Destino, le propuso que escribiera un libro basado en Ginebra, lugar donde residía debido a sus ocupaciones como traductora. En 1987, como parte de esa colección, salió a luz su primer libro.

En 1991, Rosa Regàs publicó

su primera novela Memoria de Almator' basada en la transformación que experimenta una mujer hacia la edad adulta. En 1994 fue nombrada directora del Ateneo Americano de la Casa de América de Madrid. También ese año ganó el premio Nadal por su novela 'Azul', y además, publicó 'Viaje a la luz del Cham', basado en las experiencias que vivió durante un viaje a Siria. En 1997 publicó 'Desde el mar y la guía España: una nueva mirada' y dos años después ganó el premio Ciudad de Barcelona por su novela 'Luna lunera'. En 2001 gana el premio Planeta con la novela 'La canción de Dorotea', en la que utilizó dos personajes femeninos para proponer un fresco de la España del siglo XX.

En sus novelas, fijó posiciones políticas. También en su actitud vital. Desde la clave autobiográfica de 'Azul' (Destino, 1994), 'La canción de Dorotea' (2001) o 'Música de cámara' (2013), novela con la que ganó el premio Biblioteca Breve y en la que narra la historia de un amor truncado entre una mujer de herencia republicana y un joven de clase alta en la posguerra barcelonesa, hasta libros como 'El valor de la protesta' (2004) y 'La desgracia de ser mujer', un ensayo que aborda el machismo desde el punto de vista económico, político y social.

#### Los robos de la BNE

En mayo de 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la nombra directora de la BNE, cargo del que tuvo que dimitir en agosto de 2007. Quiso virar el rumbo de la Biblioteca. «democratizando el acceso de todos los lectores» sin atender a las advertencias, y rebajó los estándares de seguridad. Pronto se produjo uno de los robos más graves de la historia de la institución. Apareció un cúter en el estuche de uno de los más valiosos incunables de la Geografía de Ptolomeo. Un ciudadano uruguayo, César Ovidio Gómez Rivero, había aprovechado la ocasión para robar el mapa y otros 18 documentos de los más valiosos de la Sala Cervantes de la BNE durante su paso por Madrid.

Regàs gestionó la crisis al contrario de lo que debería haber hecho. Prohibió denunciar el robo a los trabajadores en la esperanza de que el ladrón volviese y una semana después la noticia saltó. Pero ya era muy tarde. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. El autor del robo salió casi impune. Y el ministro César Antonio Molina la obligó a asumir la responsabilidad y dimitir.

62 VERANO JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024 ABC

# «No hay nada más grande que cantar y nadie me quitará la ilusión por hacerlo»

#### Marta Soto

Cantante

▶ La cantante onubense presenta sus últimos temas, 'Lo mejor de mí', 'Perdiste' y 'Las de siempre', que formarán parte de su próximo EP

#### PAULA GUERRERO SEVILLA

La cantautora Marta Soto vuelve con el lanzamiento de tres nuevos trabajos: 'Lo mejor de mí, 'Las de Siempre' y 'Perdiste', incluidos en su nuevo EP. que verá la luz el próximo mes de septiembre. Cada uno de estos temas ofrece una perspectiva muy personal y profunda sobre la amistad y el amor propio, reafirmando una vez más la capacidad de la onubense para conectar con su público a través de su música. Con estos nuevos lanzamientos, Marta Soto continúa demostrando que es merecedora del éxito que lleva cosechando estos últimos años y el motivo por el cual llamó la atención de reconocidos artistas como Vanesa Martín, Pablo Alborán y el propio Alejandro Sanz, quienes recomendaron su trabajo a través de las redes sociales.

#### -¿Cómo surge 'Perdiste?

-Esta canción es intensa. Estoy en un momento de mi vida en el que estoy muy feliz, muy enamorada, pero esta canción es un poco lo contrario. Es la primera vez que lo cuento, pero la compuse inspirada en una historia que le pasó a mi hermano. Él me contó cómo estaba y yo compuse esta canción. Por eso la tituló él, le dije: «Nico, le tienes que poner un título a la canción porque es tuya». Él me dijo: «Hermana, se tiene que titular 'Perdiste'». Así que nace de ahí. Es la primera vez que escribo algo que digamos que no es mío en primera persona.

#### -¿Qué quiere transmitir con ella?

-Que el amor propio es muy importante y que hay que tener buenas intenciones en las relaciones personales, pero también en la vida en general. Cuando tú sientes que ya lo has intentado todo de la mejor manera posible y con todas las herramientas que tú tienes, y aun así no recibes lo mismo, en ese momento hay que cerrar la

puerta y hay que marcharse. Hay que quererse y hay que decir adiós. Eso es esta canción. -Habla de ese amor propio que hay que tenerse a sí mismo, pero, ¿cree que es fundamental para cualquier relación? -Es una de las cosas más importantes, porque en una relación creo que también hay que tener individualismo. Es importante que tú no dejes de hacer tus cosas y que no abandones tus aficiones. Entonces, sí, el amor propio es muy importan-

#### -¿Qué le diría a esta persona que se perdió?

-Le diría que gracias a eso aprendí mucho después.

#### -¿Quiénes son 'Las de siem-

-Pues para hablar de ellas nos tenemos que ir hasta mi pueblo, Punta Umbría. 'Las de siempre' habla del grupo de mis seis amigas de toda la vida. Ana, que está en Francia; Pili, que está en Gibraltar, Carol, María y Laura. Es un canto a la honestidad porque yo creo que hay personas con las que puedes ser tú misma y no tienes que cambiar absolutamente nada, y esas son mis amigas. Llevamos muchos años juntas, desde que tengo uso de razón, y espero que nos acompañemos toda la vida.

-¿Qué suponen en su carrera? -Un apoyo enorme en los momentos bonitos, pero sobre todo en los malos, en los momentos de bajón, de dudas, de miedo. Ellas son mi pilar, mi apoyo y mi horizonte.

#### -¿Cuáles fueron sus reacciones al escucharla?

 Se volvieron locas. La pasé por el grupo de WhatsApp y se volvieron locas. Y claro, empezaron todas: «¿Yo cuál soy? ¿La que llega tarde, la que pide una ronda más?», porque al principio les costó ubicarse, pero se emocionaron mucho. Recuerdo que mi amiga María, que nunca llora, envió un audio por el grupo llorando diciendo que era muy bonita. Así que misión

#### -¿Qué diría su guitarra si pudiera hablar?

-Que la deje en paz un ratito, y que no la mire por un tiempo para así cogerla con ganas.

#### -¿Qué nos tienes preparado para los próximos meses?

-En los próximos meses viene nueva música. Voy a estar prácticamente lanzando una canción casi al mes, y estoy muy contenta con ese ritmo y con lo que cuentan estas canciones. Estoy ilusionada con que salgan ya.

#### -¿Se avecina nuevo EP?

 -Sí, tras estas tres primeras canciones quedarán otras dos más que serán inéditas. También hay dos colaboraciones preciosas que estoy loca porque salgan a la luz y la gente las escuche. Y en septiembre llegará nuevo trabajo, estoy todavía poniéndole nombre, pero contenta de lanzar nueva música.

#### -¿Vamos a poder disfrutar de su música en directo este verano?

-Sí, vamos a estar haciendo fechas concretas, pero lanzaremos gira el año que viene. Será



«En una relación hay que tener individualismo. No pudes abandonar tus aficiones»

en salas y estaremos por Sevilla, Cádiz, quiero estar también en Huelva, a ver si podemos. Y luego por Valencia, Barcelona, Madrid, Donosti y por Galicia queremos pasar también, a ver si nos dejan.

#### -Si pudiera hablar con la Marta de hace unos años que empezaba en la música. ¿Qué consejo le daría?

-Que lo único que importa son las canciones, que no hay nada más grande que el motivo por el cual decidí dedicarme a esto, que es cantar. También que nadie me puede quitar la ilusión por cantar y que nada es tan importante.

-Desde siempre ha tenido una relación muy especial con sus fans, de hecho, hace poco ha empezado un nuevo proyecto, 'Los miércoles de grandes éxitos', en los que sus seguidores le proponen canciones para que la versione, ¿cómo surge esta idea?

 -La idea realmente surge porque Guillermo, de mi discográfica, me propuso que por qué no subía contenido semanalmente para mantenerte activa. El pensó que podría rescatar grandes clásicos, y yo le di una vuelta, porque al final lo que importa es cantar. Me parecía muy bonito que la gente, ya que tenemos esa herramienta para hablar a través de redes sociales, pudieran elegir ellos. Me está gustando mucho tener que preparar una canción que a lo mejor no conocía y así la gente me da también su feedback y está siendo muy bonito.



J. M. SERRANO



Arriba, una de las salas de la exposición. Bajo estas líneas, máscara de baile hindú. En el centro, tocado de Mami Wata hecho en Nigeria a principios de la década de 1900. Abajo, máscara japonesa usada para obras de teatro // MAYA BALANYA

# El poder femenino de 'Veneradas y temidas' impregna las salas de CaixaForum

La exposición ofrece 164 piezas del British Museum que se mostrarán hasta el próximo 27 de octubre

#### ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA SEVILLA

CaixaForum Sevilla cierra su temporada de exposiciones con la presentación de la muestra 'Veneradas y temidas. El poder femenino en el arte y las creencias', que reunirá hasta el próximo 27 de octubre 164 piezas ancestrales y contemporáneas de las colecciones del British Museum en las que se reflejan 5000 años de creencias espirituales alrededor de los conceptos de la mujer y la femineidad.

Con esta nueva exposición se intensifica aún más si cabe la habitual colaboración entre la Fundación 'la Caixa' y el museo londinense gracias a una actividad que introducirá al público en el mundo del poder femenino manifestado en el arte y las creencias. Además, la muestra se divide en cinco apartados que contextualizan estas temáticas desde distintos puntos de vista: 'Creación y naturaleza', 'Pasión y deseo', 'Magia y maldad', 'Justicia y defensa' y 'Compasión y salvación'.

Se trata de una exhibición muy innovadora cuyo proyecto nació en el año 2013 y que, tras cosechar un enorme éxito en el British, se ha podido ver también con gran respuesta por parte del público en los Caixa-Forum de Madrid y Barcelona. Lo interesante de la propuesta es que pone el foco sobre la feminidad y el poder femenino desde la perspectiva de múlti-





Una de las piezas más destacadas de la exposición es 'Reina de la noche', relieve mesopotámico del 1750 antes de Cristo

tada datada hacia el años 1750 antes de Cristo. La pieza representa a la diosa Inanna/Ishtar, muy importante en la cultura mesopotámica. En ese sentido, la comisaria de la muestra y responsable de desarrollo de contenido de exposiciones internacionales del British Museum. Belinda Crerar, señaló que «es un lujo que el museo haya prestado esta pieza tan importante para la muestra». La obra se encuentra en la segunda sala, que está dedicada a la temática 'Pasión y deseo' y convive también con una escultura de Venus procedente de Roma y datada en el primer siglo después de Cristo. «Venus era una diosa muy importante en el mundo romano. No era sólo la diosa del amor y del deseo, sino que también era la diosa de la victoria y del éxito. Por eso hemos expuesto unas monedas con la imagen de Venus, como las que mandó acuñar Julio César tras lograr una victoria. Venus Era una figura religiosa muy importante dentro del mundo romano, pero en los últimos siglos no se ha valorado toda su significación», añade esta experta.

La muestra incluye igualmente piezas que poseen un gran simbolismo, como una escultura hawaiana realizada en madera del artista hawaiano Tom Pico que plasma a Tiare Wahine (La mujer floreada). Es una diosa que representa la destrucción a través de la acción de los volcanes, una destrucción que igualmente supone una regeneración de la tierra. Junto a este artista hay también obras de otros creadores contemporáneos, como Mona Saudi, Ana Mendieta o Marina Abramovic, entre otros.

Por su parte, el director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, agradeció al British Museum por haber colaborado en otras muestras anteriores como la de 'Momias de Egipto' y subrayó que esta es «una exposición única con un alcance global. Es única porque es la primera vez que se aborda una muestra así, y tiene un alcance global porque afecta a los seis continentes y a muchas culturas durante miles de años». Además, hizo hincapié en que se trata de una actividad que sirve para «la reflexión y el deba-

# David de Miranda y sus seis toros en Huelva: «No llevaré guión preparado»

El torero de Trigueros se prepara en la finca de su apoderado, José Luis Pereda, que además de ganadero es propietario y gestor de La Merced de Huelva

Domínguez Camacho y José

misma hora en que arrancará

su compromiso del próximo 1

de agosto, cantó el ganadero el

particular clarín del campo bra-

vo: «¡Puerta a la vaca!». Y salió

la primera, antecesora de una

flequillona que tuvo especial

talento por el pitón izquierdo.

A las ocho de la tarde de aver.

Luis Pereda.

JESÚS BAYORT ROSAL DE LA FRONTERA

Finca La Dehesilla (Rosal de la Frontera, Huelva). Entre Portugal y España, entre la Merced y la Maestranza. Los gorriones y las chicharras, ocultos bajo la espesura del encinar, componen la sinfonía de la dehesa junto al bramido del toro bravo. Los tiempos y el tiempo son otros cuando el asfalto se convierte en polvo. Una tierra ya seca y amarillenta en esta prolongada y quebrada dehesa. Un paño cerámico trianero homenajea la faceta más desconocida del promotor de este macroproyecto empresarial y ganadero: José Luis Pereda. «Parece fácil que un padre tenga hijos, pero lo realmente difícil es que esos hijos tengan un verdadero padre. Tus hijos, en tu 60 cumpleaños». El azulejo, descubierto en diciembre de 2006. recuerda al acaudalado empresario industrial que devolvió el empuje taurino a la ciudad de Huelva.

Cuando se cumplen dos años y medio del fallecimiento de José Luis Pereda (padre), su plaza, La Merced, celebra sus cuatro primeras décadas de vida. El hijo, además del nombre, ha heredado las riendas del coso y la ganadería. También la inquietud taurina, ahora rizando el rizo como apoderado de David de Miranda. Hay tres becerras encerradas en los encalados corrales de su placita de tientas. Faltan dos semanas para Las Colombinas, la única cita fija en cada temporada de este torero. Las demás, entre otras tantas vicisitudes, dependen de sus logros en el ruedo. Como el que alcanzó la pasada Feria de Abril con el célebre Tabarro, aquel toro excepcional de Santiago Domecq que a punto estuvo de ser indultado por su calidad, entrega y codicia. Un hermano de Tabarro formará parte del sexteto con el que se anuncia el diestro de Trigueros en solitario, abrochado con toros de Victorino. Villamarta, Loreto Charro, Santiago Domecq, Hermanos

da, torero, que apenas derramó unas gotas de sudor durante la hora y media de toreo.

#### ¿Qué hará Morante?

Sigue estando igual de fino el

Una expedición de periodistas sevillanos se desplazó a una cita en la que se desgranaron los motivos y las claves de esta corrida, así como una de las grandes incógnitas del verano: ¿qué pasa con Morante? Y Pereda no dudó en responder en lo que a él respecta: «Ayer hablé con su apoderado [Pedro Jorge Marques] y me dijo que estaban tentando, que no me preocupe con Huelva. Todo apunta a que sí estará». El empresario, pese al optimismo tras las palabras de la mano derecha del genio de La Puebla del Río, no oculta su preocupación: «Tengo un compromiso con una afición a la que no le puedo fallar y no quiero anunciarles un cambio a última hora».

David de Miranda lidiará seis toros de distintas ganaderías en solitario el 1 de agosto en La Merced de Huelva

Sobre el esquema de estas Colombinas, Pereda explica que buscaba «un evento novedoso que hiciera historia» como conmemoración del cuarenta aniversario de la plaza que levantó su padre: «Si en Huelva no apostamos por lo que tenemos en la ciudad, mal vamos». Pese a su apoyo empresarial, lamenta la falta de reconocimientos que está teniendo la carrera de David de Miranda, un torero al que la pandemia le robó los frutos de aquella Puerta Grande de Las Ventas. Miranda, por su parte, espera encontrarse «variado, fresco y resolutivo» en un festejo para el que «no llevaré un guión preparado».

Las Colombinas darán comienzo el próximo 30 de julio y estarán compuestas por seis festejos: una novillada de promoción, una novillada con picadores, una corrida de rejones y tres corridas a pie.



David de Miranda y José Luis Pereda, ayer en la finca La Dehesilla// ANTONIO DEL CARMEN

#### LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

# Borja Jiménez reaparece mañana: «Es una decisión meditada»

BAYORT SEVILLA

Doce días después de la grave cornada que le atravesó el muslo el día de San Fermín en Pamplona, Borja Jiménez reaparecerá mañana en La Línea de la Concepción para lidiar seis toros de Victorino en solitario. Según explica el torero a este periódico, desde que le dieron el alta hospitalaria ha destinado cada mañana y cada tarde a intensas sesiones de fisioterapia. «La herida ha evolucionado bien, aunque sigo teniendo muchas molestias y tirones.
La decisión está muy meditada, no es ningún arrebato.
He forzado la pierna en los entrenamientos hasta el límite para estar seguro de que puedo reaparecer». Le acompañará a La Línea de la Concepción un fisioterapeuta

para tratarlo y vendarle la herida. «Sólo me han quitado la mitad de las grapas para que no se abra del esfuerzo». Jiménez, siguiendo la recomendación de los galenos, no toreará animales en el campo antes de la corrida. «Tanto los médicos como José Antonio Salas [fisioterapeuta] me recomiendan que reserve fuerzas para la plaza».

BORJA JIMÉNEZ

#### Posible mano a mano

ABC cubrirá el regreso de Borja Jiménez en La Línea de la Concepción, así como la corrida del día siguiente con toros del Parralejo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado. Aunque aún no se ha oficializado, el festejo podría

quedar en mano a mano por la baja de Morante, que sigue pendiente de anunciar su regreso.



# ABC

#### **Autodefinido**

Complete el casillero con ayuda de la imagen dada.

|                                  |                        |                                            |                                      |                          |                                          | _                                      |                                       | _                     |                                |                                                 |                                         |                               |                                           |                             |                                        | _                                           | - urenna                                         |                               |                                                      |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                        |                                            |                                      |                          | PAPÁ,<br>SANTA<br>CLAUS                  | ¥                                      | PROYECTO,<br>IDEO                     | *                     | TRAS EL TIC<br>DEL RELOJ       | *                                               | OPERARIO  APRIETE CON EL PIE            | *                             | CIERTO EU-<br>FEMISMO<br>GENIECILLO       | ₩                           | TIPO DE<br>GUITARRA                    | ¥                                           | HIERBA<br>PARA ARO-<br>MATIZAR<br>PESCADO<br>400 | *                             | CON-<br>TRACCIÓN<br>INVOLUN-<br>TARIA DEL<br>MÚSCULO |
| 3 &                              | <b>6</b> 2             |                                            |                                      | L                        | -                                        |                                        |                                       |                       | AFECTO,<br>CARINO<br>NOMBRE DE | >                                               | *                                       |                               | ٧                                         |                             | AFECCIÓN<br>CON GRA-<br>NOS<br>APROXI- | >                                           | ¥                                                |                               | *                                                    |
| dill                             |                        | Y                                          |                                      |                          | MERECE-<br>DORA                          |                                        | HECHO,<br>ACTO                        | >                     | MUJER  ▼                       |                                                 |                                         |                               |                                           | CAMINES,<br>RECORRAS        | MADO V                                 |                                             |                                                  |                               |                                                      |
| . 3                              | 4                      | Ш                                          | 1                                    |                          | T.                                       |                                        | CANTANTE                              |                       |                                | CAN DE<br>CHARLIE                               | <b>&gt;</b>                             |                               |                                           | RECORDES                    |                                        |                                             | DISCO DE<br>VINILO                               | <b>&gt;</b>                   |                                                      |
|                                  |                        |                                            |                                      | 7                        |                                          |                                        |                                       |                       |                                | FRUTA<br>ESTIVAL                                |                                         |                               |                                           | MORDIS-                     |                                        |                                             | CÁNDIDO                                          |                               |                                                      |
|                                  |                        |                                            |                                      |                          | DERRUM-<br>BARSE<br>ESCAPÉ               | >                                      |                                       |                       |                                | '                                               |                                         | DOCUMENTO<br>DE CRÉDITO       |                                           | QUEADA  BARRITAS DE COLORES | >                                      |                                             | ,                                                |                               |                                                      |
| 1                                |                        | 1                                          |                                      | V                        | ٧                                        | ELÁSTICO<br>UNIDAD DE<br>PRESIÓN       | >                                     |                       |                                |                                                 | CANTIDAD<br>CORTA<br>AGUJA DEL<br>RELOJ | <b>&gt;</b> ¥                 |                                           | ٧                           |                                        | PRONOMBRE<br>PERSONAL<br>EN CALIDAD<br>DE   | >                                                |                               |                                                      |
| CERVATILLO<br>FAMOSO             | ₹                      | PLATÓ DE TV                                |                                      | A, EN<br>BRAZOS          | <b>&gt;</b>                              | ¥                                      |                                       | CUESTA,<br>ACTRIZ     | >                              |                                                 | ¥                                       |                               | LA DE 2008<br>FUE EN                      | <b>&gt;</b>                 |                                        | *                                           |                                                  | LA CAPI-<br>TAL CUBANA        |                                                      |
| SERIE DE<br>COSAS                |                        | DÉSPOTA (F.)                               |                                      | PAPEL DE UN<br>ACTOR     |                                          |                                        | INVESTIGAR,<br>AVERIGUAR              | IBIZA O<br>TENERIFE   |                                |                                                 |                                         |                               | ZARAGOZA                                  |                             | 2 AL CUBO                              | <b>&gt;</b>                                 |                                                  | *                             |                                                      |
|                                  |                        |                                            |                                      |                          |                                          |                                        | VERGEL                                |                       |                                |                                                 |                                         |                               |                                           |                             | LICOR<br>CUBANO                        |                                             |                                                  |                               |                                                      |
| RELATO<br>ALEGÓRICO              | >                      |                                            |                                      |                          | COL, SIN<br>GRÁCIA<br>OSCURO,<br>SOMBRIO | >                                      | '                                     |                       |                                |                                                 |                                         |                               | INTERJ.<br>COL DE<br>SORPRESA<br>ESCUCHA  | >                           | •                                      |                                             |                                                  |                               | CONSULTOR                                            |
| DOMINIO DE<br>BRASIL<br>NEESON,  | >                      | 8                                          | MUNICIPAL<br>RETRIBU-<br>CIÓN POR 30 |                          | *                                        |                                        |                                       |                       | ELEGANTE,<br>ESBELTO<br>MERYL, | >                                               |                                         |                               | *                                         |                             |                                        | LIGA DE BA-<br>LONCESTO<br>ORG. DE          | >                                                |                               | *                                                    |
| ACTOR L                          |                        |                                            | DÍAS 🗡                               | CRUZAS,<br>ENTRAS        | <b>&gt;</b>                              |                                        |                                       |                       | ACTRIZ 🗡                       | REGLA UNI-<br>VERSAL                            | >                                       |                               |                                           | COMEN-<br>TARIOS            | >                                      | CIEGOS                                      |                                                  |                               |                                                      |
|                                  | DE UN PAÍS<br>HIMALAYO | <b>&gt;</b>                                |                                      |                          |                                          |                                        |                                       | ABREV. DE<br>TELEFONO | >                              | LA R SUAVE                                      |                                         | INTERJEC-<br>CIÓN DE<br>ÁNIMO | <b>&gt;</b>                               | OLOR<br>¥                   | CRÍO                                   | >                                           |                                                  |                               |                                                      |
| JUNTES                           | DESMIENTO              |                                            |                                      |                          |                                          |                                        |                                       | LINDO,<br>ESCRITORA   |                                |                                                 |                                         | HERMANO<br>DEL PADRE          |                                           |                             | DIMINUTA                               |                                             | NAIPE                                            |                               |                                                      |
|                                  |                        |                                            |                                      | RUEGO                    |                                          | EL NOI DEL<br>POBLE-SEC<br>CENTILITRO  | 1                                     | . A                   |                                |                                                 |                                         |                               | BOTÓN DE<br>GRABAR<br>OTRO, RES-<br>TANTE | >                           | '                                      |                                             | MANIFES-<br>TACIÓN<br>ANTE LA<br>VISTA           |                               |                                                      |
| ACTRIZ DE<br>NOMBRE<br>MARIBEL   |                        | ABREV. DE<br>ASOCIACIÓN<br>SUSURRAN-<br>TE | <b>&gt;</b>                          | *                        |                                          | ٧                                      | DESCIFRA<br>UN TEXTO<br>DE POR<br>ESO | >                     |                                |                                                 | APROPIADA,<br>ADECUADA<br>CIRUELA       | >                             | *                                         |                             |                                        |                                             | *                                                | LUIS,<br>EXSELEC-<br>CIONADOR |                                                      |
| -                                |                        | ¥                                          |                                      |                          | LIMPIÉ,<br>PURIFIQUÉ<br>INVENTORA        | >                                      | ¥                                     |                       |                                | COMPO-<br>SICIÓN<br>RIMADA<br>GUARDA-<br>BARROS | > ¥                                     |                               |                                           |                             |                                        | OTRO IGUAL<br>AERONAVE<br>NO TRIPU-<br>LADA | >                                                | *                             |                                                      |
| BIEN PARE-<br>CIDA<br>WAITS,     | >                      |                                            |                                      |                          | ¥                                        | GIMOTEAR  PREP., EN COMPANIA           | >                                     |                       |                                | BARROS                                          |                                         | IMPONER UN<br>PRECEPTO        | >                                         |                             |                                        | ¥ V                                         |                                                  |                               | AGRADABLE<br>AL OIDO (F.)                            |
| CANTANTE                         |                        |                                            | ALUMBRAR                             | <b>&gt;</b>              |                                          | COMPAÑÍA                               |                                       |                       | INSTRU-<br>MENTO<br>OPTICO     | >                                               |                                         | POSAR  ▼                      |                                           | 13 MONEDAS<br>CIERTA        | >                                      |                                             |                                                  |                               | *                                                    |
| PERCIBIR                         | JUGUETE<br>PARA NINOS  | >                                          |                                      |                          |                                          |                                        | DESÉRTICO<br>SIMILAR                  | >                     | PORQUÉ<br>¥                    |                                                 |                                         |                               |                                           | CONSTE-<br>LACION           | ESCUCHO                                | >                                           |                                                  |                               |                                                      |
| <b>—</b>                         | LOS DE AHÍ             |                                            | CUCURUCHO                            | <b>&gt;</b>              |                                          |                                        | SIMILAR<br>A LA DUL-<br>ZAINA         | REMUEVEN              |                                |                                                 | ,                                       |                               | ESCONDRIJO                                | <b>&gt;</b>                 | INSTITUTO<br>CAJAL                     |                                             |                                                  |                               |                                                      |
|                                  |                        | 3                                          | ZEPPELIN,<br>BANDA                   |                          |                                          |                                        | 56                                    | LA TIERRA<br>FUSIONÉ  |                                |                                                 |                                         |                               | EXPRESÉ<br>ALEGRÍA                        |                             | (S).                                   |                                             |                                                  |                               |                                                      |
| TERRENO<br>EDIFICABLE<br>POSTURA | >                      |                                            | ٧                                    |                          |                                          | HOMBRE<br>RANA<br>CICLO FOR-<br>MATIVO | >                                     | Y                     |                                |                                                 | CLAPTON,<br>MUSICO                      | >                             | Y                                         |                             |                                        | SUFIJO DE<br>PERTE-<br>NENCIA               | >                                                |                               |                                                      |
| L <b>&gt;</b>                    |                        |                                            |                                      | QUE NO TIE-<br>NE SONIDO | <b>&gt;</b>                              | MATIVO<br>¥                            |                                       |                       |                                | SUPONGO,<br>INTUYO                              | REAL *                                  |                               |                                           |                             | DESGASTAR,<br>CARCOMER                 | TRAS EL DO                                  |                                                  |                               |                                                      |
|                                  |                        |                                            | - 10                                 |                          |                                          |                                        |                                       |                       |                                |                                                 |                                         |                               |                                           |                             |                                        |                                             |                                                  |                               |                                                      |

#### Crucigrama

Traslade las soluciones de las definiciones del texto inferior a la parrilla superior siguiendo la orientación que se indica (horizontal o vertical).

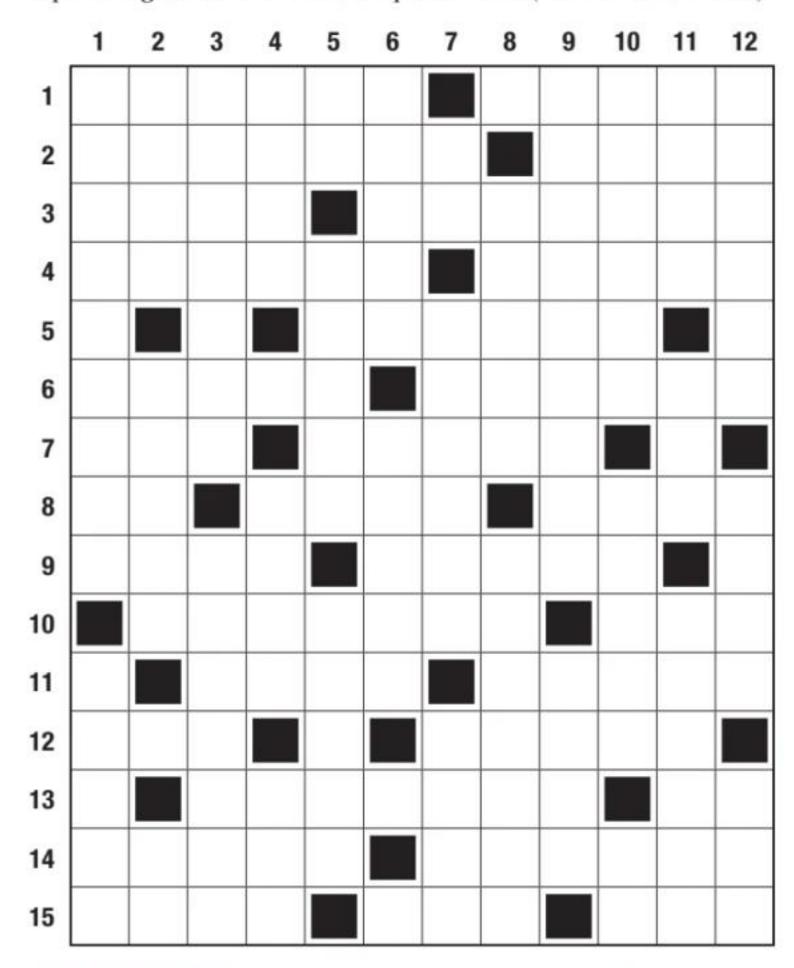

HORIZONTALES. 1: Zona costera. Anfibios saltarines. 2: Monte de la cordillera Himalaya. Con poca diferencia. 3: Que practica una ciencia oculta (f.). Que no puede reproducirse. 4: Alba, nívea. Parte contraria. 5: Equivocación en la escritura. 6: Tener proyectos, pensar. Ánade real. 7: Barullo, caos. Vacilan, titubean. 8: Artículo francés. Pref., pluralidad. Unir con cordones. 9: Distinta de la que se habla. Estatua falta de cabeza, brazos y piernas. 10: Encaramarse. Valer o costar. 11: Extrae, retira. Música electrónica de baile. 12: Tecla de alternativa. Trastornados. 13: Que es emblemático o representativo. Artículo determinado. 14: Nombre masculino. Plato italiano. 15: Deseo intenso o aspiración de algo. Herramienta de arbitraje. Local de bebidas.

VERTICALES. 1: Fruta amarilla muy usada en confituras. Danza, se mueve. 2: Firma que obliga. Privación de comer. Indica repugnancia. 3: Reventa al por menor. Relacionada con el campo. 4: País de los persas. Sumo pontífice. Animal doméstico. 5: Acrónimo de nordeste. Mamífero doméstico. Celebraciones solemnes. 6: Adornar con limpieza. Pref., en exceso. 7: Sigla de Tribunal Supremo. Rayos de la rueda. Cierto color. 8: Plan para realizar un fin. Mejorar una foto. 9: Se sirven como aperitivo. Sonidos débiles. 10: Cetáceo del Ártico. Dicho de alguien sin delicadeza. Receptor universal. 11: Gran continente. La hace el público. Bandera de un colectivo. 12: Asiento de la bicicleta. Que es escaso en su especie. Hogar, sitio de la lumbre.

#### Cruzada

Inserte las palabras en el gráfico teniendo en cuenta que estas deberán colocarse de izquierda a derecha y de arriba abajo.

| 3 LETRAS BBC RES  4 LETRAS ALTA ANÍS CESE CLAN CLIP CREP DEMO EDAD EROS INRI LOOR MOÁI OLER OLLA ORAR SLIP STOP | TOUR VALE  5 LET AJETE ATAÚD BELÉN BULTO CELAR CELDA DÉBIL DEBUT DOLER NIMIO OSUNO PUJAR  6 LET ATENT BANCA DEIDA MARAE | RAS O AL | OVERATE SOFT TEST TO THE SUBSTITUTE SUBSTITU | ELLE ILLO IONA IBRA IERO IEAR SASIF ESPEC DADOF ESCA CCIÓN ADRO LETRA JANEF ARRAI | R<br>A<br>A<br>I<br>O<br>A<br>S<br>RO<br>DA |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 | $\dashv \dashv$                                                                                                         | 8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 | $\overline{}$                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 | $\dashv$                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                 |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 | -                                                                                                                       |          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                 |                                             |  |
|                                                                                                                 | -                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |
|                                                                                                                 |                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                             |  |

#### Sudoku

#### Fácil

| 5 |   |   | 4 |   | 2 | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   |   |   | 6 |   | 8 | 7 |
|   | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 9 | 7 |   | 2 |   | 6 |   |   |
|   |   |   | 3 | 9 |   |   |   |
| 4 |   |   | 7 |   | 9 |   |   |
| 6 |   | 8 |   |   |   |   | 4 |
|   |   | 3 |   |   |   | 5 |   |
|   | 4 | 2 |   |   |   | 3 |   |

#### Difícil

|   |   |   |   | 7 |   |   | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 2 | 4 |   |   | 7 |   |   |
|   |   | 1 |   | 9 | 8 | 4 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
| 7 | 2 |   |   |   | 5 |   |   | 3 |
| 6 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |
|   | 6 |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 9 |   | 4 |   | 2 |   |   | 7 |   |
|   |   |   |   | 8 |   |   | 5 | 2 |

#### **Binario**

Complete el casillero con las cifras 0 y 1. En cada fila y en cada columna debe haber la misma cantidad de ceros y de unos. No puede haber más de dos números iguales consecutivos, ni en horizontal ni en vertical.

#### Fácil

| 0 |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 0 |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |
|   | 0 | 0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |
|   | 1 |   |   |   |   |   | 0 |   | 1 |
| 0 |   |   | 1 |   | , | 0 |   |   |   |

#### Rostrograma

Identifique al personaje de la fotografía e inserte su nombre y su apellido en el casillero.



HORIZONTALES. 1: Esfuerzo que produce agotamiento. 7: Lengua que se habla en Egipto. 12: Calle en portugués. 13: Col., jefe, mangoneador. 14: Jugo del maguey que, fermentado, produce el pulque. 15: Abreviatura de artículo. 16: Orden de sucesión de personas. 17: Esqueleto con guadaña. 18: Término de cortesía abreviado. 19: Indica posterioridad en el tiempo. 21: Que se mueve con ligereza y facilidad. 23: Col., excelente y eficaz. 25: Nombre de la cantante. 27: Parte de una planta nuclear. 33: Corte en una superficie. 34: En esta posición. 36: Molusco marino comestible. 37: Conjunto de clases sobre una materia determinada. 38: Protagonizó la serie Walker, Ranger de Texas. 39: Papeleta impresa para jugar. 40: Prefijo que significa grande. 42: Con mucha rapidez. 43: Baja de la cabalgadura. 45: Am., interj. de ánimo. 47: En algunos deportes, técnica de pegada. 48: Estrella con luz propia. 50: Desafía, provoca. 52: Col., simple, sin voluntad. 54: Marca holandesa de cerveza. 57: Col., abusa cobrando. 58: Personaje bíblico que fue un soldado gigante. 59: Termino, finalizo. 61: Pez morónido muy apreciado en la cocina. 63: Elemento de un cromosoma. 64: Extender en el tiempo. 66: Unión ciclista internacional. 67: Antónimo de enderezado. 68: Lugar reservado para el piloto. 69: Pescado que se prepara al pilpil. 70: Llena hasta el borde. 71: Adormecimiento fuerte.

VERTICALES. 1: Apellido de una saga de periodistas. 2: Felicidades en italiano. 3: Musa de Petrarca. 4: Material que atrae el hierro. 5: Entre el salmantino y el leonés. 6: Infunde energía moral. 7: La despedida catalana. 8: Desp., clase, condición. 9: La almendra verde lo está. 10: Hermano de Lisa. 11: Rastro que deja en el aire un cuerpo en movimiento. 19: Espíritu fantástico y travieso. 20: Jarabe para tortitas. 22: Comentario que se intercala en un discurso. 23: Punto de concentración. 24: Anduve sin destino. 25: Hasta este momento. 26: Recipientes de vidrio. 27: Hacerse con lo ajeno. 28: Pronombre demostrativo. 29: Participante en las antiguas Olimpiadas. 30: Forma algo nuevo. 31: Col., ¡cuidado!. 32: Idioma que se habla en Bucarest. 34: Borde agudo de un objeto. 35: Asidero de una vasija. 41: Países amigos en la guerra. 42: Que siente falta de interés (f.). 44: Melena postiza. 46: Abonada, desembolsada. 47: Marcar muchos tantos. 49: Plañir, gemir. 51: Ciudad castellana conocida por su muralla. 52: Construcción de las abejas. 53: Grata a la vista. 55: Perversas. 56: Madera muy apreciada. 57: Asociación deportiva. 60: Grado militar. 62: Marca de bolígrafos. 63: Prefijo que significa tierra. 65: Propina en inglés.

#### Soluciones de hoy

#### Autodefinido

| A | S | N | 3 | T | N | 1 |   | Я | A | N | 1 | 3 | d |   | A  | a | 0 | S  |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|
| Я | 3 | 0 | Я |   | 0 | 3 | Я | 0 |   | 0 | N | 0 | 4 | A |    | 3 | S | 0  | В |
| 0 | N | 1 |   | ၁ | 1 | Я | 3 |   | 0 | z | n | 8 |   | Я | A  | ٦ | 0 | S  |   |
| N | 0 | 0 | N | 1 | Я |   | N | A | Я | A |   | 0 | N | 0 | 0  |   | Я | 3  | ٨ |
| 0 | В | 1 | 0 |   | 0 | S | 0 | N | 3 | Я | A |   | 0 | 1 | 1  | S | 0 |    |   |
| S | A | Я | Я | A |   | A | d | n | ٦ |   | Я | T | ၁ | n | ٦  |   | M | 0  | T |
|   | Я | A | а | N | A | M |   | Я | A | d | 1 | Н |   | A | d  | A | n | Э  |   |
| Я | A | d |   | A | M | 3 | 0 | Ч |   | 3 | ٨ | A | ٦ |   | n  | а | Я | 3  | ۸ |
| 0 |   | A | 3 | N | 0 | а | 1 |   | 3 | 3 | ٦ | 3 | 0 | 0 | S  | A |   | 1  |   |
| S | A |   | 0 | 3 | Я |   | T | A | Я | Я | 3 | S |   | 0 |    | S | A | N  | n |
| 3 | N | 3 | Ν |   | A | 3 |   | ٦ | 3 | 1 |   | 1 | ٦ | A | В  | 3 | N |    |   |
| S | A | 1 | 0 | N |   | ٨ | 3 | ٦ |   | S | A | S | A | В |    | M | A | 1  | ٦ |
| A | 8 | N |   | 0 | S | 0 | Я | 1 | A |   | ٦ | A | Э | 0 | ٦  |   | Я | 8  |   |
|   | A | 3 | н | Я | A |   | A | N | 1 | A | S | 0 | S |   | 0  | I | 1 | M  |   |
| 0 | Н | 0 | 0 |   | Я | A | Ð | A | D | N | 1 |   | A | 1 | Я  | 3 | 1 | A  | 8 |
| M |   | 0 | d | Х | 3 |   | A | M | N | 1 |   | A | d | n |    | S |   | 8  |   |
| S | 0 | N |   | 0 | 0 | 0 | d |   | A | M | 0 | C |   | Н |    | • | - |    | F |
| A | а | 1 | 0 | Я |   | M |   | 3 | S | Я | 3 | A | 0 |   | у. |   |   | 1  |   |
| d | ٦ |   | ٨ | d | 0 | 0 | N | S |   | A | N | B | 1 | а |    |   | ١ | ٧. |   |
| S | 3 | а | N | A |   | N | 0 | 1 | ၁ | 0 | A |   | M |   | 4  |   | L |    |   |
| 3 | N | 0 | A |   | 0 | B | 3 | d | A |   | ٦ | 3 | 0 | N | ٦  | L | ø |    |   |
|   | 3 |   | 8 |   | ٢ |   | Ч |   | T |   | d |   | 0 |   |    |   |   |    |   |

#### Crucigrama

| Я | A | 8 |   | Я | A | ٨ |   | N | A | 4 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ñ | A | S | A | ٦ |   | S | A | 0 | n | ٦ |
| ٦ | 3 |   | 0 | 0 | 1 | N | 0 | 0 | 1 |   | 1 |
|   | S | 0 | ၁ | 0 | ٦ |   | T |   | 1 | ٦ | A |
| 0 | N | 0 | 3 | T |   | A | 0 | A | S |   | 8 |
| Я | 3 | S |   | 3 | S | Я | A | d | n | A |   |
| A |   | 0 | S | Я | 0 | 1 |   | A | Я | 1 | 0 |
| Я | A | 1 | A |   | 1 | ٦ | 0 | d |   | 3 | ٦ |
|   | ٦ |   | N | A | а | n | а |   | 0 | 1 | ٦ |
| N | 0 | ٦ | n | Z | A |   | Я | A | 3 | D | 1 |
| 1 |   | A | T | A | Я | Я | 3 |   | 1 |   | Я |
| ٦ | A | ٨ | 1 | Я |   | A | 0 | N | A | ٦ | 8 |
| ٦ | 1 | Я | 3 | T | S | 3 |   | A | C | A | M |
| 1 | S | A | 0 |   | 1 | S | 3 | Я | 3 | ٨ | 3 |
| S | A | N | A | Я |   | A | N | 1 | Я | A | M |

#### Cruzadas

| A | Я                | 0                                                     |                                         |                                         |                                         |                                       | 0                                     | M                                             | 3                                       | а                                       |
|---|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N |                  | Я                                                     | A                                       | 3                                       | T                                       | n                                     | T                                     |                                               | ٦                                       |                                         |
| 0 | Я                | 3                                                     |                                         |                                         |                                         |                                       | N                                     | A                                             | ٦                                       | э                                       |
| 1 | 3                | r                                                     | A                                       |                                         |                                         | N                                     | 3                                     | ٦                                             | 3                                       | 8                                       |
| A | ٦                | 3                                                     | 0                                       |                                         |                                         | 0                                     | T                                     | ٦                                             | n                                       | 8                                       |
| d | 0                | 1                                                     | S                                       |                                         |                                         | 1                                     | A                                     | 0                                             | M                                       |                                         |
|   |                  |                                                       | 3                                       | S                                       | 3                                       | 0                                     |                                       |                                               |                                         | A                                       |
|   | Я                |                                                       | d                                       | 1                                       | ٦                                       | 0                                     |                                       | а                                             |                                         | а                                       |
|   | 0                | Я                                                     | 3                                       | N                                       | A                                       | n                                     | а                                     | A                                             |                                         | ٦                                       |
|   | 0                | 1                                                     | Я                                       | A                                       | ٨                                       | S                                     | 3                                     | а                                             |                                         | 3                                       |
| 1 | ٦                | S                                                     |                                         |                                         |                                         |                                       | Ь                                     | 3                                             | Я                                       | э                                       |
| Я |                  | A                                                     | Я                                       | 8                                       | M                                       | 0                                     | S                                     |                                               | n                                       |                                         |
| N | n                | S                                                     | 0                                       |                                         |                                         | Я                                     | 3                                     | ٦                                             | 0                                       | а                                       |
| 1 | 8                | 3                                                     | а                                       |                                         |                                         | а                                     | n                                     | A                                             | T                                       | A                                       |
|   | A                | а                                                     | A                                       | Я                                       | Я                                       | A                                     | н                                     | Э                                             |                                         | а                                       |
|   | Я                |                                                       | а                                       |                                         |                                         | ٦                                     |                                       | N                                             |                                         | 1                                       |
|   | A                |                                                       | A                                       | 1                                       | ٦                                       | A                                     |                                       | A                                             |                                         | 3                                       |
| 1 | M                | 1                                                     | N                                       |                                         |                                         | 1                                     | n                                     | 8                                             | 3                                       | а                                       |
|   | П<br>А<br>О<br>Т | А<br>В И И<br>В В О<br>О О<br>В В О<br>В О О<br>В В О | A G G G G G G G G G G G G G G G G G G G | A A A A B A B A B A B A B A B A B A B A | A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | A A T A A H A B B B B B B B B B B B B B B B B | A A T A A A A A A A A A A A A A A A A A | A A T J A A A A A A A A A A A A A A A A |

#### Sudoku -Fácil

| 9 | 3 | ŀ | 9 | 8 | 6 | 2 | Þ | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 8 | Þ | 9 | 7 | 3 | 6 | ŀ |
| Þ | 6 | L | 2 | L | 3 | 8 | g | 9 |
| 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 3 | Þ |
| ŀ | 7 | 9 | 6 | 3 | Þ | 9 | 2 | 8 |
| 3 | Þ | 9 | 8 | 2 | 9 | L | L | 6 |
| 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | L | Þ | 8 | 2 |
| L | 8 | Þ | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | Þ | 8 | L | 9 | 9 |

#### Sudoku - Difícil

|   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | Þ | 8 | 6 |
| Þ | 8 | 6 | 7 | 3 | L | 9 | 9 | 2 |
| Z | Þ | 2 | 6 | ļ | 3 | 8 | 9 | 9 |
| 3 | 9 | L | 9 | Þ | 8 | 6 | 2 | L |
| 8 | 6 | g | 7 | 9 | L | 3 | 1 | Þ |
| 9 | 2 | Þ | 8 | 6 | 9 | 1 | L | 3 |
| 9 | 3 | L | 1 | 9 | Þ | 2 | 6 | 8 |
| 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | Þ | 9 |

#### Binario

| 0 | 1 | ŀ | 0 | ŀ | 0 | ı | L | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŀ | ŀ | 0 | 0 | L | 0 | 0 | ŀ | L | 0 |
| 0 | 0 | Ļ | ŀ | 0 | L | 0 | 0 | L | L |
| ŀ | 0 | ŀ | 0 | ŀ | 0 | ŀ | 0 | 0 | ŀ |
| Ļ | ļ | 0 | 0 | ŀ | ŀ | 0 | ŀ | 0 | 0 |
| 0 | ŀ | 0 | ŀ | 0 | 0 | ŀ | 0 | ŀ | ŀ |
| 0 | 0 | L | L | 0 | L | 0 | L | 0 | ŀ |
| L | 1 | 0 | 0 | L | 0 | L | ŀ | 0 | 0 |
| L | 0 | 0 | ŀ | 0 | L | 0 | 0 | L | L |
| 0 | 0 | 1 | L | 0 | 1 | L | 0 | L | 0 |

#### Rostrograma

| Я | 0 | d | 0 | S | A | S | A | Я | 0 | A | ٦ | A   | 0 | A  | 8  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|----|
| A | N | 1 | 8 | A | 0 | 0 | D | A | 3 | a | A | ٦   | 1 | 0  | n  |
| Я | A | T | A | ٦ | 1 | a | N | 3 | B | A | N | 1   | 8 | n  | ٦  |
| 0 | 8 | A | 0 | A | 1 | A | 1 | ٦ | 0 | B | A | ٨   | A | ٦  | 0  |
| ٦ | 3 | T | S | M | A | 1 | ٦ | 0 | N | A | d | A   | 1 | 3  | Я  |
| ٦ | 0 | S | 0 | 3 | d | ٦ | 0 | B | A | d | 3 | A   | 3 | d  | A  |
| A | S | 1 | Я | d | A | A | C | 3 | M | 0 | 1 | 3   | ٦ | 0  | 8  |
| s | 1 | Я | Я | 0 | N | 0 | S | Я | n | 0 | A | Я   | T | S  | 0  |
| A | 0 | A | A | Я | n | N | A | Я | Я | 0 | 1 | ၁   | A | 3  | Я  |
| A | N | A | 1 | 1 | A | A | Я | 3 | 1 | £ | ď | ÷   | 5 |    | d  |
| ٦ | 1 | Ð | A | S | A | Я | 1 | A | Я | S |   |     | 5 |    | 1  |
| 3 | 1 | Я | 3 | n | W | 0 | N | Я | n | 1 | ١ | IE. |   | N  | 1  |
| T | Я | A | ٦ | 3 | 1 | M | A | n | B | A |   |     |   | B  | ı, |
| s | A | M | A | а | N | A | M | A | n | Я |   |     |   | О. | ¢  |
| 3 | 8 | A | Я | A | A | Z | 1 | ٦ | A | d |   | 12  | ¥ | ~  | d  |



#### SORTEOS DE AYER

CUPÓN DE LA ONCE (Mié. 17)
61971 Serie: 044

TRIPLEX DE LA ONCE (Mié. 17)
S.1: 107 S.2: 630 S.3: 651
S.4: 658 S.5: 124

MI DÍA DE LA ONCE (Mié. 17)
Fecha: 14 JUN 1925 N° suerte: 10

BONOLOTO (Mié. 17)
3 8 16 25 32 35

Complementario: 21 Reintegro: 3

SÚPER ONCE (Mié. 17)

Sorteo 1: 01-02-07-08-09-11-16-19-20-22-24-25-30-37-39-43-47-60-62-85

Sorteo 2: 06-09-15-19-20-21-28-36-44-46-47-49-52-55-57-67-68-70-77-83 Sorteo 3:

03-06-07-13-14-15-19-20-26-42-44-45-48-50-51-60-63-67-68-83 Sorteo 4:

**02-06-07-12-17-22-23-25-30-42-45-49-61-65-66-68-71-73-74-78** Sorteo 5:

07-15-18-26-28-31-32-35-39-42-43-46-47-52-56-57-66-67-78-79

#### Suscribete ya a





Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



#### **SORTEOS ANTERIORES**

CUPÓN DE LA ONCE

Domingo 14: 11366 Serie: 022 Lunes 15: 91062 LaPaga: 022 Martes 16: 59375 LaPaga: 031

TRIPLEX DE LA ONCE

Do. 14: 790 / 874 / 866 / 783 / 770 Lu. 15: 844 / 903 / 601 / 652 / 203 Ma. 16: 530 / 888 / 437 / 721 / 297

BONOLOTO

Domingo 14: 02-12-14-16-19-48 C:29 R:0 Lunes 15: 02-03-05-20-34-42 C:19 R:3 Martes 16: 04-18-28-37-41-49 C:20 R:1

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado 13: 05-06-07-13-23-48 C:8R:0 Lunes 15: 11-19-21-30-31-34 C:16 R:3

GORDO DE LA PRIMITIVA

Domingo 14: 31-34-46-48-50 C:4 EUROMILLONES

Viernes 12: 12-18-24-25-39 E: 8-10

Martes 16: 02-32-35-36-39 E: 7-8

LOTERÍA NACIONAL Sábado 13 de julio

Primer premio: 86171 Segundo premio: 25492 Tercer premio: 56318 Reintegros: 1, 2 y 8

LOTERÍA NACIONAL Jueves 11 de julio

Jueves 11 de julio
Primer premio: 36278
Segundo premio: 53977
Reintegros: 1, 2 y 8

#### Crucigrama blanco Por Óscar

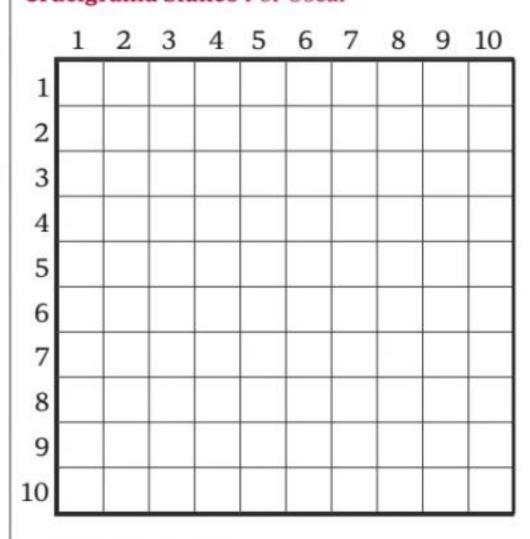

HORIZONTALES.- 1: Emuláralos. 2: Los puntos opuestos en que la órbita de un astro corta la eclíptica. Único en su especie. 3: Pedrea, combate a pedradas. Al revés, de mi propiedad. Símbolo del boro. 4: Repetir. Cierto baile andaluz. 5: Demencia, locura, furia. Al revés, símbolo del molibdeno. 6: Caminar de acá para allá. Inclinado a los placeres y frivolidades de la vida social. 7: Sentimiento de pena y congoja. Ondas de gran amplitud que se forman en la superficie de las aguas. 8: Símbolo

#### Contiene 11 cuadros en negro

del uranio. Al revés, que tiene mezcla de tierra, femenino. 9: Al revés, corriente de agua continua que va a desembocar en el mar. Al revés, ejerces en una monarquía la jefatura del Estado. 10: Al revés, desprovistos de belleza y hermosura. Al revés, la una y la otra, o las dos.

VERTICALES.- 1: Individuales. 2: Utensilio a manera de vaso que sirve para machacar en él especias. Al revés, percibí con el oído los sonidos. 3: Imagines, concibas. Al revés, becerro que tiene dos años y no tiene aún tres. 4: Atoáramos, lleváramos a remolque una nave. Símbolo del flúor. 5: Campeón. Anfibios que carecen de cola. 6: Decimonovena letra del abecedario español. Óxido, herrumbre. Igualdad en la superficie o la altura de las cosas. 7: De esta manera. Engalana, ornamenta, decora. 8: Parte inferior y central de la espalda. Al revés, barra o palanca que une el pedal al plato en una bicicleta. 9: Terminación propia de nombres de alcoholes. Al revés, alcohol metílico. 10: Toquemos repetidamente algo pasando la mano. Divinidad egipcia.

#### Jeroglífico



Sorprendente victoria helena

#### Ajedrez

#### Negras juegan y ganan

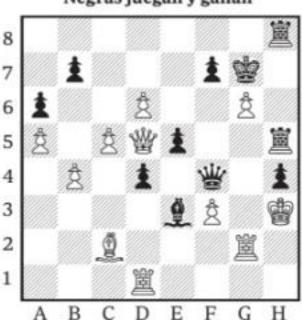

Kovchan - Moiseenko (Járkov, 2002)

#### Crucigrama Por Cova-3

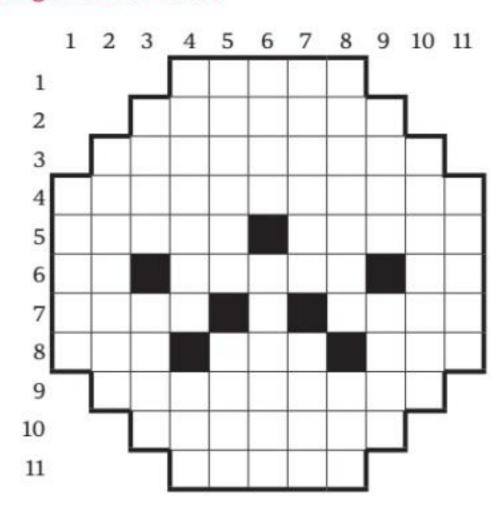

2: Suspensión de partículas en un gas. 3: Nos equivocaremos.
4: Que van de dos en dos. 5: Al revés, sección final del intestino delgado. Localidad española en Lleida, que rima con disona. 6: Al revés, en las matrículas de Toledo de antes. Evite un daño o una obligación. Al revés, prefijo que significa dos.
7: Trozo de tela cortado al sesgo respecto al hilo. Fui capaz.
8: Animal con dos patas, pico y plumas. Hermana de una congregación religiosa. Preposición. 9: Lluvia de meteoros de actividad moderada. 10: Cosas, entes. 11: Al revés, embarcación que es igual desde proa que desde popa

HORIZONTALES: 1: Los da el torero con el capote.

VERTICALES: 1: Al revés, aporte nutrientes a la tierra para beneficio de las plantas. 2: Que enciende las emociones. 3: Arañe con las uñas. Al revés, ventile, airee. 4: Cierto frutal, plural. Se dirigía a un lugar. 5: Al revés, cambiara la dirección de su marcha. Al revés, los usamos para ver. 6: Al revés, dios griego del amor sensual. Hagan rima no consonante. 7: Al revés, expresase un mensaje. Santa que, según un dicho popular, se cita para indicar que lo que se da no se quita. 8: Al revés, recorremos un lugar sin detenernos en él. Abreviatura de documento. 9: Barro. Levantas, elevas. 10: Lo que escuchamos, plural. 11: Conocer

#### Sudoku Por Cruz&Grama

|   | 1 | 63 |   | 7 |   | 6 |   |   |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7  |   |   | 9 |   | 2 |   |
|   | 8 |    | 6 |   | 2 |   |   | 1 |
| 9 |   |    |   | 5 |   |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   | 9 | 7 |   |
|   |   | 5  |   |   |   |   | 1 | 6 |
| 3 | 9 | 1  |   |   |   |   | 5 |   |
|   |   |    |   | 4 | 8 |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   |   | 3 |

#### Soluciones de hoy

8 4 2 8 4 5 8 3

| - 70 |   |    |   |    |   |    | - | _  |  |
|------|---|----|---|----|---|----|---|----|--|
| L    | 8 | 1  |   | p  | C | 9  | g | 2  |  |
| b    | 9 | ij | 9 | 3  | 1 | 5  | 6 | £  |  |
| 9    | 1 | £  | Þ | 8  | 6 | 2  | Z | 4  |  |
| 9    | L | 6  | £ | 9  | 2 | В  | Þ | 1  |  |
| 2    | B | þ  | 1 | 9  | 1 | £  | 9 | 6  |  |
| 1    |   | L  | Z | E  | 9 | -6 | 8 | 9  |  |
| B    | 2 | 9  | 6 | I. |   | Ł  | • | 9  |  |
| 6    | 8 | 8  | 9 | L  | 8 | 2  |   | *  |  |
|      |   |    |   |    | n | OK | p | ns |  |
|      |   |    |   |    |   |    | - |    |  |

(S/ALA/MINA)

A]edTez I...Egz3+!! 2.Exg3 L.gg2+[] 3.Egzh Leghz+ 4.控f1 Efz+ Sh2+ 4.位f1 Exc2+ 6.位f1 Ehl, mate. 0-1

VERTICALES: I: enobA. 2: Emotivo. 3: Arpe. eerO. 4: Perales. Iba. 5: arariV. sojO. 6: sorE. Asonen. 7: esejiD. Rita. 8: somasaP. Doc. 9: Lodo. Upas. 10: Sonidos. 11: Saber

Crucigrama
HORIZONTALES: 1: Pases.
2: Aerosol. 3: Erraremos. 4:
Emparejados. 5: noell. Isona. 6:
oT. Evada. iB. 7: Bies. Pude. 8:
Ave. Sor. Por. 9: Oriónidas. 10:
Ave. Sor. Por. 9: Oriónidas. 10:
Objetos. 11: aonaC

VERTICALES: 1: Individuos. 2: Mortero. \*, iO. 3: Idees. \*, larE. 4: Toáramos. \*, F. 5: As. \*, Anuros. \*, 6: R. \*, Orin. \*, Ras. 7: Asi. \*, Adorna. 8: Lomo. \*, aleiB. 9: Ol. \*, lonateM. 10: Sobemos. \*, Ra. lonateM. 10: Sobemos. \*, Ra. (El \* representa cuadro en negro)

HORIZONTALES: I: Imitáralos.
2: Nodos. \*. Solo. 3: Drea. \*. oiM.
\*. B. 4: Iterar. \*. Ole. 5: Vesania. \*.
oM. 6: Ir. \*. Mundano. 7: Dolor. \*.
Olas. 8: U. \*. asorreT. \*. 9: oiR. \*.
SanieR. 10: soeF. \*. sabmA.

Crucigrama blanco

#### TELEVIDENTE

#### El paso del mito al meme

BRUNO PARDO PORTO



estas alturas ya no se sabe qué fue antes, si el bailecito de El Hormiguero' o TikTok, del mismo modo que resulta imposible determinar si la canción del verano antecede al verano mismo. hablando siempre en conceptos, como una potra salvaje. ¿Qué pensará Chomsky de todo esto? Y más importante: ¿qué opinará Morata de la soberanía del Sahara? El caso es que Pablo Motos ha pasado a la categoría del mito, lindante ahí con el meme (el paso del mito al meme, en esas andamos. como jugando a la rayuela), y su programa se ha convertido en un lugar común: no es ya un show sino una certeza, un asidero en estos tiempos

turbulentos en los que ni siquiera HBO es HBO y alguien pretende que la tele de siempre se pague como nunca.

Xavi Daura, la mitad de los Venga Monjas, acaba de publicar novela, 'Quemar dinero' (Temas de hoy), y la primera escena ocurre en el 'access prime time' de Antena Una cineasta española, Maya Montero, acude a 'El Hormiguero' después de ganar el Oscar a Mejor Directora por su película 'Canaán', «el drama sobre un campesino que en tiempos de Jesucristo decide transicionar de hombre a mujer». Olé. Montero charla con Pablo Motos con una naturalidad estudiadísima, pero entonces llegan las hormigas y la cosa se tuerce: de pronto resulta soberbia, brusca, odiable. «Tienen una apariencia simpática, pero son unas hijas de puta», suelta uno de

los productores sobre
Trancas y Barrancas. Entonces, la artista juega la baza de
la salud mental y empieza a
insultar al presentador, los
colaboradores y hasta al
público, que aplaude a rabiar
la valentía con la que ha
confesado su «síndrome de
Tourette extremadamente
selectivo». Olé otra vez.

Sergio del Molino también abrió su libro sobre Felipe González con la visita del político a 'El Hormiguero', que el autor describe como un espectáculo hiperactivo al que los invitados van «a bailar, saltar, ser manteados, regados, embreados, fumigados y chamuscados por una caterva de personajes anfetamínicos». «Aguantan la humillación con sonrisas blanquísimas porque no hay mayor publicidad en España que salir unos minutos allí», sentencia. Ni un expresidente puede saltarse las reglas del juego. Primero fue el paso del mito al logos, y de ahí al algoritmo, es decir, al meme, como si viviéramos en un Matrix diseñado por un niño.

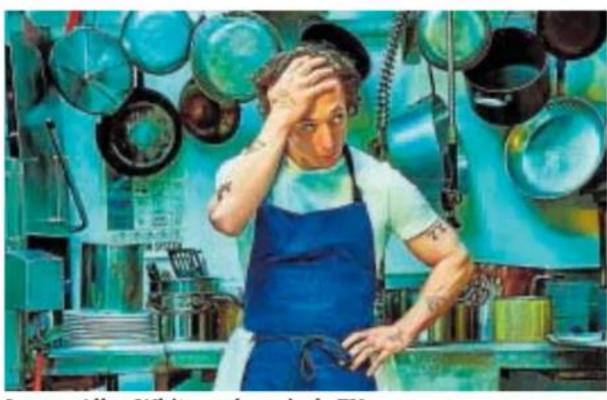

Jeremy Allen White, en la serie de FX // DISNEY+

### 'The Bear' ruge pero 'Shogun' barre en los Emmy

Tony Hale y Sheryl Lee Ralph anunciaron los nominados de unos premios que tendrán dos galas este año

LUCÍA CABANELAS MADRID

En 'Juego de tronos' se escuchaba rugir a los dragones y también a los Lannister, pero en los Emmy solo hay sitio para que lo haga 'The Bear'. Ganó en enero y puede volver a hacerlo el 14 de septiembre, porque los Emmy celebrarán dos galas este año con tan solo ocho meses de diferencia. Cosas del destino y consecuencias de las huelgas de guionistas y actores, que obligaron a mover el calendario.

La serie de FX hizo lo esperado: estar donde debía con su segunda temporada. Aunque para reír haya poco espacio entre sus fogones, sus rivales a batir para repetir como mejor comedia son las veteranas como 'Hacks' y 'Solo asesinatos en el edificio', que consigue nominación para todos sus actores, incluida, por primera vez, Selena Gomez. Quizás, solo quizás, la Palma de Oro en Cannes haya tenido algo que ver.

En drama se retiró ya de la lucha la invicta 'Succession', pero por Oriente llegó 'Shogun', casi sin hacer ruido pero barriendo con las nominaciones también en los apartados interpretativos, donde está el actor de ascendencia española Nestor Carbonell pero no el protagonista, Cosmo Jarvis. La serie de Hulu, segunda adaptación televisiva de la novela homónima de James Clavell, es la gran sorpresa del año, y competirá con 'Fallout', 'The Morning Show', 'The Crown', 'La edad dorada', 'Slow Horses', 'Mr. and Mrs. Smith' y 'El problema de los tres cuerpos'.

Sin margen para las sorpresas, porque en unos premios tan segmentados prácticamente entran todos, se cumplió con las quinielas también en la categoría de miniserie, donde 'Mi reno de peluche', de Netflix, apunta a convertirse en la digna heredera de 'Beef', mal que le pese a Fiona Harvey, que puede que demande, 'desde su iPhone,' a los Emmy igual que le pide 170 millones a la plataforma por «contar una mentira» inspirada en ella.

#### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE



\*\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA

\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

#### 'Historias para no contar'

España. 2022. Comedia, episodios. 99 m. Dir.: Cesc Gay. Con Quim Gutiérrez, Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Nora Navas, Antonio de la Torre.

#### 22.55 La 1 \*\*

El director Cesc Gay y en su entorno natural, Barcelona, despliega cinco historias independientes a la búsqueda del individuo y sus contradicciones, tan ricas y creativas. Refleja en ellas situaciones incómodas, ridículas y con tanto de comedia



como de acidez y amargor. Muy sencilla en situaciones y diálogos, un vecino con un perro, la llegada de un amigo en un mal momento emocional, unas actrices antes de un 'casting', un profesor maduro con una joven exalumna... No da, quizá, para sacar grandes conclusiones, pero su variedad y, especialmente, la galería excelente de actores, la hacen muy entretenida.

#### 'Gran Torino'

# 22.30 La Sexta \*\*\* EE.UU. 2008. Drama. Dir.: Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Geraldine Hughes.

A Eastwood le salió la película homenaje y testamentaria mucho antes de terminar, aún abierta, su filmografía. Su universo, su moral y rocosos principios, el zumo de su actitud ante la vida están aquí expuestos en la historia del viejo Kowalski, huraño, íntegro, solidario y con una idea de la actualidad, su entorno y su país llena de lucidez y sacrificio. Una rúbrica perfecta, pero siguió firmando y filmando afortunadamente.

# 'El pianista' 17.30 BeMad \*\*\* Francia. 2002. Drama. 148 m. Dir.: Roman Polanski. Con Adrien Body, Thomas

La terrible historia del pianista

Kretschmann.

polaco Władysław Szpilman le permite a un Polanski más serio, menos juguetón, hurgar en su memoria y en la tragedia del gueto judío en la Varsovia ocupada por los nazis. La ambientación es 'lujosa' y estremecedora, un retrato emocionante y desolador del horror que cuenta con un afilado y oscarizado Brody para que tiemble la pantalla.

#### 'Las minas del rey Salomón' 14.50 Trece \*\*

EE.UU. 1985. Aventuras. 100 m. Dir.: J. Lee Thompson. Con Richard Chamberlain, Sharon Stone, Herbert Lom.

En 1950, Marton y Bennett dirigieron una estupenda película sobre la novela de Rider Haggard, con Deborah Kerr y Stewart Granger. No es esta, que dirige Thompson sin mucho acierto y con un Chamberlain que se cree Indiana Jones.

#### PARRILLA DEPORTIVA

#### 12.00 Tenis. ATP 500 de Hamburgo. En directo. M+ Vamos

12.30 Golf. The Open Championship: The 152nd Open Championship. Jornada 1. En directo. El recorrido de Royal Troon acoge la edición número 152 del Open Championship. M+ Golf

14.25 Ciclismo. Tour de France: Gap-Barcelonnette. En directo. En un día que trasncurre, casi en su totalidad, por encima de los 1000 metros de altura, circo puertos se reparten de manera regular a lo largo de los casi 180 kilómetros de etapa. Teledeporte

#### 16.55 Fútbol. UEFA

Women's Under-19 Championship: Países Bajos-España. En directo. Arranca el Campeonato de Europa para la selección femenina sub-19. Teledeporte

17.30 Tenis. WTA 250 de Palermo. En directo. Octavos de final. DAZN

#### LA1

8.50 La hora de La 1 10.40 Mañaneros 14.00 Informativo territorial

14.10 Ahora o nunca verano. Presentado por Mònica López.

15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.20 Salón de té La Moderna

17.40 La Promesa

18.35 El cazador stars. Presentado por Gorka Rodríguez.

19.35 El cazador. (Rep.) Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.35 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Presentado por Marta Carazo. 21.55 La suerte en tus

manos 22.00 4 estrellas. «Yago y el lobo».

22.55 Nuestro cine. «Historias para no contar». España. 2022. Dir: Cesc Gay. Int: Anna Castillo, Javier Rey.

0.30 Cine. «Solo química». España. 2015. Dir: Alfonso Albacete. Int: Ana Fernández, Alejo Sauras.

#### LA 2

9.25 Seguridad vital 5.0. (Rep.)

9.50 Guardianes del patrimonio. «Operación Chavín».

10.25 Arqueomanía. «La segunda Guerra Púnica». 10.50 Documenta2. «El aire

de los tiempos».

11.45 Al filo de lo imposible. «El Atlántico a remo: travesía marítima».

12.20 Las rutas D'Ambrosio. «Marina Alta».

13.15 Mañanas de cine. «La estampida del noroeste». EE.UU. 1948. Dir: Albert S. Rogell. Int: Joan Leslie, James Craig.

14.30 Verano azul. «Eva». 15.15 Saber y ganar

16.05 Tour de France. «Gap-Barcelonnette».

18.05 Documenta2. «Lutero en España».

19.05 El Paraíso de las Señoras

20.30 Diario de un nómada. La Ruta de la Seda. Incluye «Kirguistán del valle a la montaña» y «Paraíso e infierno».

21.30 Cifras y letras 22.00 ¡Cómo nos reímos! (Rep.) «El genio de Eugenio». 23.00 ¡Cómo nos reímos! (Rep.) «El show de Flo».

0.00 LateXou con Marc Giró.

#### ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Lorena García. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad

17.00 Pecado original 18.00 Y ahora Sonsoles, Presentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra. Presen-

tado por Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente

Vallés y Esther Vaquero. 21.30 Deportes. Presentado por Rocío Martínez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero. 21.45 El hormiguero 3.0. (Rep.) Presentado por Pablo

22.45 La vida prometida 1.25 Cine. «Falsa inocencia». Canadá. 2010. Dir: Jim Donovan. Int: Megan Park, David Charvet.

2.45 The Game Show

Motos.

#### **CUATRO**

8.20 Callejeros viajeros. Incluye «Costa de California» y «Los Ángeles de California». 10.20 Viajeros Cuatro. (Rep.) «Silicon Valley».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

15.10 El tiempo 15.30 Todo es mentira.

Presentado por Marta Flich v Pablo González Batista.

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo, Alex Blanquer v José Luis Vidal.

19.55 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo 21.05 First Dates. (Rep.) 21.40 First Dates. Presenta-

do por Carlos Sobera.

22.50 Callejeros. Incluye «Alquiler imposible», «Malasaña», «Gran Canaria al límite» y «Vacaciones en Gandía».

2.35 The Game Show. Presentado por Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

#### TELECINCO

8.55 La mirada crítica. Presentado por Ana Terradillos. Con la colaboración de Antonio Texeira.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquín Prat. Con la colaboración de Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Ángeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucía Taboada.

15.40 El tiempo 15.50 Así es la vida. Presen-

tado por Sandra Barneda y César Muñoz.

17.00 TardeAR. Presentado por Beatriz Archidona.

20.00 Reacción en cadena. Presentado por Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo 22.00 Supervivientes

All Stars. Presentado por Jorge Javier Vázquez. Con la colaboración de Laura Madrueño.

2.00 Casino Gran Madrid Online Show

#### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista

11.00 Santa misa. Palabra de vida

11.40 Adoración eucarística 12.00 Angelus

12.05 Ecclesia al día. Presentado por Raquel Caldas.

12.30 Don Matteo

14.30 Trece noticias 14:30. Presentado por Nazareth G\* Jara.

14.45 El tiempo en Trece

14.50 Sesión doble. «Las minas del Rey Salomón». EE. UU. 1985. Dir: J. Lee Thompson. Int: Richard Chamberlain. Sharon Stone.

16.30 Sesión doble. «Allan Quatermain en la ciudad perdida del oro». EE.UU. 1986. Dir: Gary Nelson. Int: Richard Chamberlain, Sharon Stone.

18.30 Western. «Retaguardia». EE.UU. 1954. Dir: David Butler. Int: Guy Madison, Joan Weldon.

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Pérez.

21.05 Trece al día. Presentado por José Luis Pérez.

21.55 El tiempo en Trece

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez. 0.30 El Partidazo de Cope

#### HOY NO SE PIERDA...

#### 'Las guerras del herlado'

AMC Crime | 16.15

Explora un oscuro capítulo de la historia criminal de Glasgow.



#### 'Cobra Kai'

Netflix | Bajo demanda |

Daniel LaRusso y Johnny Lawrence ponen fin a sus aventuras con el kimono 'Karate Kid'.



LO MÁS VISTO del martes 16 de julio

Noticias 1 Antena 3, 15.00. 1.900.000 espectadores 19,7% de cuota



#### LA SEXTA

6.45 Ventaprime 7.15 ¿Quién vive ahí?

9.00 Aruser@s fresh 11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 1\* edición. Presentado por Helena Resano.

15.15 Jugones. Presentado por Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo

15.45 Zapeando 17.15 Más vale tarde. Presentado por Iñaki López y Cristina Pardo.

20.00 La Sexta noticias 2° edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo 21.25 La Sexta deportes 21.30 El intermedio Summertime. Presentado por Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. «Gran Torino». Alemania, EE.UU. 2008. Dir: Clint Eastwood. Int: Clint Eastwood, Christopher Carley.

1.05 Cine. «Meteoro a la luna».

#### TELEDEPORTE

9.20 Tour de France 11.15 #somos triatlón

11.30 Tierra de campeones 11.45 C.S.I. Casas Novas: **Gran Premio Longines** 

12.40 UEFA Women's Euro 2025. «España-Bélgica». Fase de clasificación: sexta jornada.

14.25 Tour de France. «Gap-Barcelonnette».

16.05 Racing for Spain

16.35 Moto Avenue 16.55 UEFA Women's Under-19 Championship. «Países Bajos-España». Arranca el Campeonato de Europa para la selección femenina sub-19. Una oportunidad única de ver a las futuras estrellas del fútbol nacional. España, que defiende el título conseguido el pasado año, debuta ante Países Bajos, una de las mejores canteras del conti-

18.55 Objetivo: Paris 2024. 19.25 European Athletics U18 Championships. «Banska Bystrica». Sesión vespertina.

Lituania. En directo.

nente. Desde Marijampole,

0.45 Torneo Tenis Playa de Luanco. Semifinal. 3.45 Tour de France

#### MOVISTAR PLUS+

8.40 Colin de cuentas 9.14 Los 2010. «El boom de

las redes sociales». 10.00 Twitter en la era de Elon Musk

11.52 Cerca

12.08 Islandia: el poder de la Tierra

13.06 Perrea, perrea. «Motomamis».

14.07 Leo talks. «Fiebre por viajar».

14.35 Cine. «Marisol, llámame Pepa». España. 2024. Dir: Blanca Torres. 16.00 Cine. «Sin malos

rollos». EE.UU. 2023. Dir: Gene Stupnitsky. Int: Matthew Broderick, Jennifer Lawrence.

17.40 Cine. «Planes de boda». Alemania, EE.UU. 2001. Dir: Adam Shankman. Int: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey.

21.05 Los monstruos de Ponticelli. Incluye «Hasta que se demuestre lo contrario» y «¿Quién te cree?».

19.20 Todos mienten

23.00 Imaginémonos 100 años más. Gala Centenario Telefónica en el Teatro Real 1.00 El tatuador de Auschwitz

#### CANAL SUR

9.00 Despierta Andalucía. Presentado por Silvia Sanz, Miguel Ángel Sánchez y Mari

Paz Oliver. 10.15 Hoy en día. Presentado por Toñi Moreno.

12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por Teodoro León Gross.

14.30 Canal Sur noticias 1. Presentado por Juan Carlos Roldán y Victoria Romero.

Presentado por Juan y Medio y Eva Ruiz. 18.00 Andalucia directo.

15.25 La tarde. Aquí y ahora.

Presentado por Modesto Barragán y Paz Santana. 19.50 Cómetelo. «Atún a la parrilla con pasta». Presenta-

20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel Sánchez.

do por Enrique Sánchez.

21.40 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sarria.

22.50 Cine. «Todo el dinero del mundo». EE.UU., Italia, R.U., China. 2017. Dir: Ridley Scott. Int: Michelle Williams, Christopher Plummer.

0.55 Memento mori 1.45 Lo flamenco. Presentado por Manuel Curao.

#### Ridley Scott dirige 'Todo el dinero del mundo'

Canal Sur | 22.50 h. |

Basada en una historia real ocurrida en 1973 y dirigida en 2017 por Ridley Scott, esta película está protagonizada por Michelle Williams, Mark Wahlberg y Christopher Plummer. La cinta narra un secuestro, el del joven John Paul Getty III, de 16 años, en las calles de Roma. Sus captores piden por él un rescate de 17 millones de dólares. Para su abuelo, Jean Paul Getty (Christopher Plummer), un magnate del petróleo, esta cantidad es más que





Editado por Diario ABC, S.L.U., Albert Einstein, 10, Isla de La Cartuja 41092 Sevilla. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39.648 D.L.I: SE 3-1958 Apartado de Correos 43, Madrid. Teléfono de atención 954 488 888.





#### Accede gratis a ABC Premium ★

Escanea el código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

#### DWVXN6

# Verbolario



POR RODRIGO CORTÉS

Derechista, m. yf. De izquierdas, pero con peor marketing.

#### **EPISODIOS LOCALES**

# El ruso que se bautizó en Triana

Hace ochenta años, el joven Serguéi Ivanovich Marchenko recibía las aguas del bautismo en los salesianos de Triana tras volver con la División Azul del cerco de Leningrado

JAVIER RUBIO



AS páginas del periódico están repletas de historias efímeras, vidas anónimas que saltaron a la popularidad por un breve lapso de tiempo y quedaron atrapadas para siempre en sus renglones de tinta. En este caso, el ABC del martes 23 de mayo de 1944. Sergio Ivanovich Marchenko le robó protagonismo al nuevo Código de Justicia Militar, relegado a una columna para publicar su bautismo al día siguiente en el colegio de los salesianos San Pedro, en Triana.

La peripecia vital de aquel mocetón ruso bien merecía el espacio que se le dedicó. El quinceañero vivía con sus padres en una aldea a 66 kilómetros de Leningrado,

cuando las tropas de la Wehrmacht alemana tomó Susanino el 13 de septiembre de 1941 en su avance para el largo asedio (872 días) de la gran capital zarista.

Aquel cerco rompió la familia. El padre quedó del lado soviético y él, con su madre y su hermana, quedaron en la zona controlada por el Eje. El 18 de agosto de 1942, Ivanovich quedó huérfano al morir su madre. Una tía se hizo cargo de su hermana, pero él tuvo que buscarse la vida en medio de la penuria generalizada: "Yo pasé mucho. Comí carne de gato, que es buena, como la de liebre. Pero la de perro es muy mala. Comíamos también hierbas y hongos", relataba al histórico periodista Gómez Bajuelo.

Hasta que su suerte cambió. El 3 de noviembre de 1942, la rotación de las unidades sobre el terreno deparó que llegaran los voluntarios españoles de la División Azul. "Todos nos pusimos muy contentos. Tenían los españoles una magnífica fama. Eran cariñosos y evitaron muchas muertes en Rusia, dando de comer a todos los pobres. A mí me decían: Sergio, ¿no has comi-

#### Niño de la guerra

Huérfano con 16 años, se hizo pasar por soldado de la División Azul para escapar de Rusia do? Pues anda, hombre. Y en mi vida comí tanto chocolate y tantas 'papas' fritas, como dicen ustedes".

Sirvió un año en la cocina de un escalón médico español y luego se quedó como asistente, los denominados 'hiwi' o tropas auxiliares que ayudaron a los alemanes y contra los que Stalin decretó pena de muerte por colaboracionismo. El joven Sergio no tenía dónde ir cuando la División Azul recibió la orden de replegarse: si lo capturaban los soviéticos era hombre muerto. Le agenciaron la documentación de un caído en combate y viajó hasta España como uno más de los soldados repatriados.

"Pude pasar porque me tomaron por un español del norte", relataba emocionado. La duquesa de Osuna, Ángela María Téllez-Girón, y Francisco Llorente Salado (al que citaba entre los que le habían ayudado en Rusia junto con un coronel de Sanidad Militar y los brigadas Rodríguez Bolaños y Casasola) ejercieron de padrinos. El cardenal Segura lo había recibido en audiencia.

La vez siguiente que Ivanovich apareció en letra de molde, su nombre estaba enlutado en una esquela anunciando su muerte el viernes 17 de diciembre de 1993 a los 67 años de edad, viudo de Manuela Amador Pampano y con dos hijos, Sergio y Agustina. Vivía en el Pasaje de Amores, a tiro de piedra de la calle Feria, aunque se bautizó en Triana. Sus nietos Sara, María, Juan, David y Alexis guardan la memoria de aquel niño de la guerra que hizo el camino inverso.





#### **BALA PERDIDA**

ÁNGEL ANTONIO HERRERA

#### Somos negros

Me gusta pensar que España se parece a su selección exótica. Ojalá que no sólo por una semana de fiesta

IVEN campeones de la apoteosis española Lamine Yamal y Nico Williams, con lo que todos somos negros. Pues ya iba siendo hora. Aún brindábamos a bordo de la alegría de la Eurocopa cuando se nos presentaba Mbappé en el Bernabeu con las gradas hasta el campanario, como en una noche de Champions, y así venía a abrocharse en la semana jubilosa otro negro de oro, que trae garantía de ilusión. Estos negros últimos no nos dan nada más que disgustos, sólo que disgustos al revés, y uno casi diría que Carlos Alcaraz acaso es también negro, por el frenesí de medallero que nos vienen regalando los negros. El negro es de «la raza de los acusados», según el diagnóstico valiente de Cocteau. pero ya no tanto, y uno lo celebra, porque yo veo civilización, y justicia, y riqueza, en la expansión natural y alegre de la raza negra, que no debiera nutrir sólo el fútbol sino también la literatura, la política, la tele y lo que sea. Somos negros, en esta semana, pero igual aún nos faltan negros. La música es, a menudo, el confort de esta raza malquerida, pero yo quiero que los negros bringuen resueltamente esa disciplina, más el fútbol, y otros deportes, que son órbitas de su dominio, y se nos pongan de iguales compañeros en un ayuntamiento, o en un hospital, porque aquí tienen ustedes el ejemplo vivo de que al país no le viene mal un parecido con su selección. Lorca, que amaba el linaje de los malditos, descubrió que «los negros lloran confundidos bajo paraguas», pero en estos días hemos visto lo que ya sabíamos: los negros ya no lloran tanto, y hasta nos traen algún triunfo que pone al Rey en un brinco, con la copa de la Eurocopa, y una infanta al costado. Prefiero olvidar que en esta temporada a Vinicius, príncipe en lo suyo, le cayeron piropos racistas, y mejor me quedo con que a Lamine le canta Estopa como a un compadre de garito. Estopa, y una multitud convencida. Me gusta pensar que España se parece a su selección exótica. Ojalá que no sólo por una semana de fiesta. Ojalá.\*